# EL#MUNDO

Europa, y de septierabre de 2024. Año XXXV Nútries e 268. Edición Mudrid. Precio: 2 6



LIGADE NACIONES España golea a Suiza (1-4) pese a jugar una hora con diez tras la expulsión de Le Normand LAVUELTA Roglic logra su cuarta corona e iguala a Roberto Heras como el más laureado, Podio para O'Connor y Mas



# El exilio de González facilitado por Zapatero da aire a Maduro

El candidato de la oposición decide refugiarse en Madrid al no poder resistir la represión del régimen bolivariano Machado hace frente a la conmoción del antichavismo y defenderá la «victoria» electoral desde Caracas

POR DANIEL LOZANO PRIMER PLANO

El Gobierno venezolano dice que acordó con el español los salvaconductos pero Albares niega «toda negociación»



JOSEP BORRELL JEFE DE LA DIPLOMACIA DE LA UE

# «Es necesario reconocer a quien ganó en Venezuela, y Maduro no ha ganado»

El dirigente español niega de plano «la legitimidad democrática» del régimen chavista y adviene de su deriva autoritaria frente a los esfuerzos diplomáticos de Brasil y de Colombia

POR STEFANO MARCHI Page 0 9 7

# Sánchez ofrecerá a las CCAA pagarles la deuda con el sector privado

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILA Moncion busca arallar las quejas del resto de CCAA por el pacto fiscal con Cataluña ampliando el margen de descuento ya ofrecido, que añom podría incluir que el Estado asuma parte de su desda con emidades privadas. Pas 10

### GONZÁLEZ: «VAMOS A SEGUIR CON LA LUCHA»

Edmundo González denunció ayer a su llegada a Madrid que su salida de Caracas se produjo entre «episodios de presto nes, coacciones y amenazas» para Impedir que pudiera abandonar el país, y envió un mensale de esperanza para los prositores al regimen: «Próximamente continuaremos la lucha para legrar la libertad y la recuperación de la demo-cracia en Venezuela», afirmó, Ayer, decenas de venezolanos, entre ellos su hija (a la que se ve saludando en la imagen) dieron la bienvenida al lider opositor en la base aérea de Torreión de Ardoz.





Sura, madre de un niño en edad escalar. A. PRESS

# 'Vuelta al cole' con aroma de rebelión: «Estamos creando una gran mentira»

Ocho millones de alumnos regresan desde hoy a las aulas en medio del «malestar» de los profesores y la «preocupación» de las familias por la baja calidad de la enseñanza

POR OLGAR, SANMARTIN PAR IN





CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El líder chavista debilita a la oposición al conseguir expulsar del país a su rival y ganador de las elecciones presidenciales. España le concede asilo político tras las negociaciones en las que Rodríguez Zapatero ha tenido un papel clave

# EL EXILIO DE GONZÁLEZ DESPEJA LA VÍA A MADURO

Edmundo González Urrutia apenas tuvo que recorrer la semana pasada los pocos metros que separan la residencia del embajados neerlandes en Caracas del complejo que sirve de hoeur a Romón Santos, el principal dipiomático español en Venezuela. En tre medias de ambas residencias se levanta una suntuosa vivienda, propiedad durante años del empresario boliburgués Samark López, deteni do durante la purga revolucionaria contra el zar del netroleo. Tareck El Alssami. Todo un templo de la Venezuela de la corrapción.

Comenzaha asi la opera ción que ha llevado al extlio al ganador de las elecciones presidenciales en el país petrolero, guten aterrizó ayeren Madrid tras cruzar el Atlântico en un avión de las fuerzas armadas españolas. La aeronave se mantavo desde el jueves en República Dominicana y va estuvo a punto de volar a Caracas el viernes, aumque finalmente lo hizo el sabado por la tarde.

Con Edmundo vinjaron su mujer, Mercedes, quien le acompañó durante toda la campaña, y Diego Martinez Belio, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales del Gobterno de España. Nada más aterrizar, comenzá su proceso de astlo político, que en principio supone una victoria parcial para Nicolás Maduro

El hijo de Chavez asdená desde su megafraude electoral del 28 J la persecución y hostigamiento contra el diplomático, de 75años, con un objetivo meridiano, su salida del pais antes del 10 de enero, fecha en la que está dispuesto a autoproclamarse de nuevo como presidente de facto de Venezuela. Así ne sucedieron insultos, amenavas miblicas y veladas tres notificaciones de la Fiscalia chavista y la oxden de aprehen-

sión de un juez antitemorista, que acabaron por vencer su resistencia.

ELMUNDO ha reconstruído los días previos al exilio que cambia el juego político en Venezuela, en el que han tenido papeles destacados los hermanos Rodriguez fla vicentesidenta Delev. tiscendida secientemente al adjudicarse también el Ministerio de Petróleo, y su hermano Jorge, principal negociador de Maduro): José Luis Rodriguez Zapatem, el Johbsejo favorito de la dictadura boliariana, y el circulo polí-

tico de Edmundo, en especial el exduputado Eudoro Gorosález, uma concesión al régimen del entorno de-



DANIEL LOZANO

crática y los testigos electorales. En un orimer momento, varias embajadas europeas, como las de Paises Baios, Prancia, Italia v Portugal accedieron a dar cobijo y resguardo a los principales dingenses opositores. España, indecisa en el primer momento, reacclonó y decidió ofrecer a

Maria Cortra Machado val propio Edmundo la residencia del embajador español, que ya ocupó durante más de un año el ex prisionero politico Leopoldo Lónez.

Se trataba de una cobertura que ya se vivió durante los cuatro años de Juan Gualdo como presidente encargado. El dirigente se protegió en diversas ocasiones en la embajada de Francia, mientras otros de sus colaboradores buscaron cobilo en otras legaciones europeas. El asedio chaia se repithi en aquellos meses contra los europeos, también contra España, atmense pasarna desaperchidos por la opinión pública.

Edmundo apostó por la residencia del embajadorneer landés, convertido en uno de los principales defensores de ins demócratas venezolanos en los últimosaños. Perotranscurridas más de cuatro semanas, el presidente electo decidie dar un paso más alla convencido por suentorno familliar y político.

Una decisión que le costó ayer el reproche del embalador neerlandés: «Abandonó la embajada porque que rfa seguir su lucha desde Es paña. Le hablé sobre la situación en Venezuela. la importancia del trabajo de la oposición y la transición hacia la democracia, y subrayé nuestra continua hospitalidad. A pesar de todo, manifesto su deseo de marcharse y continuer so lucha desde España».

El medio neerlandés RTL detallo los seraimientos mixtos- desu Gobierno, aliviado enparte porque «ellider opositor de 75 años haya salido liesos perotemeroso por otra porque su exilio desintegre y debilite a la oposición democritica. «Intentaron convencede de que se quedara, pero sin extros, concluyo RTL.

De Inmediato, el Gobier no de Madrid aseguró al ganador electoral que estaba dispuesto a concederle asilo político. Tocaba negociar en-

tonotacon el régimen, y de ello se encargó el circujo de Edmundo y, en especial, Eudoro González, la ficha de Zapatero en la operación, Sobre la gresa, el Gobierno venezolano espgió que Edmundo reconociera la sen-



El entonces candidata Edmundo González, en una reunión en Caravas el 18 de Julia, PEDERICO PARRA LAFP

tencia del Tribunal Supremo de Justicia que da por bueno el megafraude de Maduro, ndemás del «reconocimiento» de las instituciones. Por el lado del diplomático se apostó por la libertad de los presos políticos que, según el Foro Penal, suman 1,790 en fa artualidad, desde los 205 que permanecian antes del a8-Jen las mazmorras de Maduro.

Se desconoce el comenido de esta negociación, Anoche, Edmundo González denunció que su salida de Caracas «estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de nopematir mi salida» y agunció que «próximamente continuare mos la lucha para logno la libertad y la recuperación de la democracia en Venezueta».

El estatus de axilado político, al tratarse de un «gesto humanitario», dificultará, no obstante, la acción política del diplomático desde España. Un estatus que evitaron desde Leopoldo López hasta Julio Bor-ges, antiguo presidente del Parlamento, El presidente español, Pedro Sánchez, ya adelantó en la mañana del sábado que Edmundo González es un «héroe» al que Es-





mocristiano del ganador electora). El juego de las embajadas comen-

zó nada más desatarse la brutal represión chavista contra los barnos más pobres de Venezuela y la perse cución contra la dirigencia demo-

Arriba, Maduro valora el resultado de las elecciones el 20 de julio. Abaja, José Lais Rodriguez Zapatera en Caracus, AFP RELITERS

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA



paña no va a abandonar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en viaje oficial con Sánchez a China, insistió en que Edmundo contactó con Madrid «sin un ofrecimiento previo» del Ejecutivo. «No ha habido ningun tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el de Venezuela. El asilo pulítico ha sido a solicitud personal de Edmundo González. El Gobierno de España no da ninguna contrapartida para que se hava podido producir esa salida de González», insistió el canciller español, quien no descarta una reunión de Sánchez conel ganador de las elecciones una vez acabe el viaje oficial a China. El presidente del Gobierno, quien en 2019 calificó a Maduro como «un tirano» durante la Internacional Socialista celebrada en Santo Domingo, ya se reunió con Leopoldo López en octubre de 2020, aunque lo hizo en cali dad de secretario general del PSOE y en la sede socialista de Ferraz.

Lavirepresidentasenezolaria, Delry Rodríguez, dejó claros «los contactos pertinentes entre ambos gobiemos» para concider salviconductris y el atemizaje del avión español en el aeropuerto de Maiquetta.

«Los gobiernos de España y Venezuela accudaron el otorgamiento del salvoconducto al ciudadano Edmundo González para que abandonara el

### REACCIONES

### EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE «QUITARLE UN PROBLEMA A LA DICTADURA»

El PP criticó ayer al Gobierno por no reconocer al candidato opositor venezolano Edmundo González y acusó a Pedro Sánchez de «quitarie un problema a la dictadura». Así lo dijo Esteban González Pons. Vicesecretario popular. Sánchez v los oficios corruptos de Zapatero debertan ser parcos en autoalabanzaas, afeó Pons. Sacar a Edmundo González sin reconocerio presiden re legitimo no es hacerle un favor a la democracia sino quitarle un problema a la dictadura», aseguró, antes de añadir que «lo mismo haria Cuba si se le pide». Pons diferenció a González y la lider de la oposición venezo tana: «Siempre se queda Maria Corina Machado»,

territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España», confirmó ayer el fiscal general de Maduro, Tarek William Saab, quien ha protago nizado parte de la persecución contra el ganador de las elecciones.

Las presiones contra Edmundo se sucedieron hasta el último minuto, incluido el asedio a la embajada de Augendra, en donde se en uentran refugiados seis de los principales colaboradores de María Corina Machado. Las fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) reaparecieron por arte de magia revolucionaria en las inmediaciones de la sede, que cuenta con la cobertura actual de Brasil tras la ruptura de refactores entre Caracas y Buenos Aires.

Maduro aumentó la presión al «revoca» la custodia brasileña, una clara amenaza de asalto en contra de Magalli Meda, mano olercha de Machado en su partido. Vente Venezuela (VV) o Claudia Macero, responsable de Comunicación del Comando Con Venezuela, entre otras

La embestida escondia un nuevo mensaje para Edmundo: «te vamos a hacer ja vida imposible «te vamos ada en la que estés. Nada más producirse el despegue del avión español, las tropas chaviatas desapatecieron de las inmediaciones de la embajada de Argentina en Caracas. El trabajo ya estaba hecho.



# BIENVENIDO, EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA

Edmundo González Umutia ya está en España, Intento Imaginar ese primer momento de su exdlio. El destierro al que se ha visto abocado el candidato venezolano a la presidencia que el pasado 28 de julio demotó en las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. Así lo valoró el Compo Carter, prestigiosa entidad que vela por los resultados electorales en países donde peligra la democracia. Venezuela es uno de ellos y ese 28-1 el mundo tenja los olos puestos en unas elecciones que podían, finalmente, acabar con 35 años de despotismo chavista. Todo indica que el representante de la oposición, bajo la guía de la veterana lider opositora Maria Cortna Machado, lo logró. Desde ese instante. Maduro acabó de amarrar el fraude electoral y puso el nie en el acelerador de la represión. Había que forzar la salida del rival ganador. Sólo era cuestión de tiempo.

Los primeros días y semanas del destiento discurren en la niebla de la confusión por lo que se deja atrás, que en el caso de González es toda um vida. Antes de que accediera a representar a María Corina (inhabilitada por el chaviento) en las elecciones presentara como el dirigente del bioque opositor, vivia tranquilamente su jubilación de diplomático junto a su esposa. Pudo haber continuado su tranquila existencia en un país durale el Gobierno persigue y encarcela a los opositores. Sin embargo. comprendió le importante que era acompañar a Maria Corina en la gesta de una campaña electoral que avanzaba a pesar del cerco oBcialista. Hizo lo correcto entonces y también abora arrancado de su tierra para evitar el presidio político.

Cuando la noticia se propagó desde el chavismo la vicepresidenta Delcy Rodriguez lo confirmaba oficialmente y el canciller español, José Manuel Albares, declaraba que España le ntorgó asilo político-, en las redes sociales se multiplicaron los comentarios de los activistas de la oposición, con todo el espectro de las primeras reacciones: el desanimo, la incredulidad, las criticus, el desconcierto general. Es la que suele ocurrir cuando un pais lleva tanto tiempo bajo una dictadura que produce éxodos

masivos y fuerza a sus opositores a seguir el camino del exilico o pudrirse en las carceles. Con casi ocho millones de personas que componen la diáspora venezolana y gran parte de los tideres de la oposición viviendo en el extranjero (por ahora María Corina y otros activistas continúan en el país con una resistencia admirable), era previsible que Edmundo González tomara la única via de escape antes de acabar en una hedionda mazmorra.

Maduro, y antes su mentor, el desaparecido Hugo Chávez, sigue el ejemplo de la dictadura castrista en Cirba, verdadera maestra en encerrar y desterrar a sus opositores por medio del arbitraje de gobiernos, Incluso se los quitan de en medio con asesinatos políticos como el que perpetraron contra los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ahora la resistencia venezolana es un avispero de opéniones y el oficialismo contribuye a la commoción con sus informacio nes envenenadas (Delev Rodriguez sobre la marcha de González: «Por la tranquilidad y la paz política del país»). Asi son siempre las largas luchas por la democracia: amargas, a contra corriente y a expensas de gestiones internacionales. En suma, resistir con pocas herra mientas y mucha dosis de heroicidad por parte de quienes batallan esu todo en contra.

Mientras escribo desconozco lo que dirá Edmundo González una vez instalado en su destierro en España. Quizás no lleguemos a saberlo todo acerca de las presiones y movimientos en torno a su asilo político. Suelen ser situaciones muy delicadas que se tejen en las más altas instancias con pactos y mutismo. De lo que no tengo duda esque sentirá tristeza y también desgarro. Son los achaques propios del exilio. Cuando los amigos venezolanos le preguntaban a mi padre, quien murió en el exilio sin poder univer a su país, Cuba, cómo se asimila tan duro proceso, él solía decirles. Los primeros veinte años son los peores». Mi padre lo sobrellevó con bienhumorada melancolía. Le doy la bienvenida a Edmundo González Umutia, que tanto ha hecho por Venezuela mientras pudo.

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

un rebote con nuevos brios conformaron el estado de commoción nacional al darse a conocer una noticia inesperada. «La obligación moral es resistir», subrayó el dirigente Pedro Urruchurtu, que lleva seis meses haciendo eso mismo, resistir, en la legación diplomàtica de Argentina.

¿Es momento para preocuparnos? Si, Pero sobre todo para ocuparnos en la tarea que tenemos por delante Oigo y leo voces y letras llenas de pesimismo. No las comparto, para nada. Es momento para seguir luchando en todos los espacios hasta lograr que se acepte el resultado electoral. Ese es hasta el final, que se vaya Maduro, ¡Mano, mi fe está intactal», cla-mó el dirigente Juan Pablo Guanipa. apoyado en un simil futbolistico usado para impulsar a la selección Vinotinto. Guanipa huyó de milagro de la persecución a la que le sometieron los agentes de Maduro al acabiti la tiltima marcha opositora. Peor suerte corrió otro dirigente, Biagio Pilieri. embestido incluso por un vehículo policial hace una semana. Desde en tonces se encuentra incomunicado tras ser acusado de terrorismo.

«Esto constituye un goipe emocional, aunque racionalmente pudiera ser predecible. Que Edmundo estu-

Maria Corina gene Machada, en el ción centro, en una protesta en la for Canacas el paxado 17 de que paxado 17 de agosta. Illan BARREZO JAPF girm

viera en Venezuela generaba la percepción de que su heroismo era señal de la fortaleza del triamfo electoral. Nadie quedó exento de la petser ución del régimen, incluyendo niños adolescentes.

enfermos, adultos o mayores. El miedo se apoderó de gran parte de la población», explicó el experto electoral Jesús Castellanos, quien destacó que el nombramiento del duro del régimen, el capitán Diosdado Cabello, al frente del Ministerio de Interior hizo aumentar aún más si cabe el tenot.

¿Se trataria entonces de un triunfo del régiment Para Cassellano, si «en este momento», ya que consigue el objetivo perseguido. Pero se trataria de un hecho que no cambia la realidad del 281, «pues pose a que Edmundo esté en España, sigue siendo presidente electo y existen suficientes pruebas de ello».

La apuesta del chavismo es que el exilio pase factura a González Urrutia, como ya succidera con la pérdida de apoyo sufrida por otros exiliados, como Juan Guaidó. Y ello pese a que quien fuera presidente encurgado aguantó casi cuatro años en Venezuela y sufrió 32 notificaciones de la Fiscalia, incluso entro y salió dos veces del país.

«Querian forzar el exilio de Edmundo González porque es el presidente electo y tenerlo en el país era una presión constante. Lograron lo que querian. Y es un golpe muy, muy grande para muchos. Para millomes. Mi admiración y respeto eterno a quienes han liderado», argumentó el politólogo Walter Molina.



Un grupo de venezolanos reunidos ayer en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para recibir a Edmundo González en Madrid. JANI MARTÍNEZ

ANGÉLICA REINOSA MADRID

«Esté donde esté. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela». Así comienza el comunicado con el que ayer Antonio Ledezma, uno de los coordinadores del Comando Con Venezuela, din a conocer su opinión sobre el exilio del líder venezolano. El ex sicalde caraqueño mantiene el optimismo y asegura que el tándem González-Machado continúa «en escenatios distintos, cada uno de ellos en las dos Venezuela, la que partió al destierro y la que resiste adentro, siempre decidos a impuisar una idéntica y única estrategia».

El mismo Ledezma padeció el acoso político de Maduro y huyó a Madrid en 2017. Por eso, le dio la bienvenida a González: «Lo recibimos con el respeto que merceo y la seguridad de que sabra cumplir el rol histórico que le corresponde asumir en este exilio desde donde no cesaremos en mantener firme nuestra lucha por hacer realidad el anhelo de retornar a la patria».

María Gabriela Olavarria, dirigente del partido Vente Venezuela exiiada en Madrid, manbién justifico la 
llegada de González. «Los nivelos de 
persecución criminal estaban ya exponiendo a nuestro futuro presidente y era necesarlo preservar su integridad física y la de su familiza, indicó desde las inmediaciones de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, mientras el lider opositor acababa de pisar 
suelo español.

Desde España, los representantes de la oposición se esfuerzan por avivar la esperanza de recuperar la libertad. Jesús Alemán, miembro de la Piataforma Unitaria Democrática Los dirigentes políticos exiliados en Madrid ven positiva la llegada de González a España mientras crece la desconfianza en algunos venezolanos

# «ESTÉ DONDE ESTÉ, GONZÁLEZ ES EL PRESI-DENTE ELECTO»

y dirigente del partido Voluntad Populta: compartió sus opiniones en una llamada telefónica con este periódico. Admittó que la noticia le «sorprendió bastante».

Alemán, que también es un expreso político torturado por el chavismo, conoce hasta dónde puede llegar el régimen de Maduro, por lo que también justifico la salida de González. «Por mi experiencia sé las torturas y demás prácticas de la dictadura. Sé lo duras que son. A ellos no les importa mataz, no les importa torturar de manera vil, Alguien de su edad de González) es muchisimo más importante que esté afuera en un lugar seguro».

"Me niego a pensar que todo lo que sacrificamos tantos ha sido en vario», expresó por su parte Andrés Villavicencio, un joven abogado de 31 años que llegó a Madrid hace menos de un mes huyendo de la persención política del régimen de Maduro. El fue uno de los encargados de resguardar las actas con las que la oposición demostrio su victoria y decidió huir porque lo iban a recluir en El Helicoide, la prisión y centro de tortura más pedignoso de Venezuela. «Jamás me imaginé que el siguiente exciliado iba a ser Edmundo», confesó por telefono.

Villavicencio también prefirió el optimismo, amparándose en la misma idea de que González «puede hacer más fuera de Venezuela», Asimismo, el joven prefirió no juzgar y ponerse en la posición de González. «Sé exactamente lo que es dejar el país y no se siente bien. Si él tomó

esa decisión es porque en un tablero donde seguramente barajó todas las posibilidades, salir era el mal menor... Haces mucho más en el exilio que en una mazmorra», concluyó.

La mayoria de los venezolanos que actudieron nyer a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, para intentar ver a Edmundo González y transmitirle su apoyo, confian también en que el exilio sea parte de una nueva estrategia de la oposición democrática para democar al régimen.

Pemen el exilio también hay quie nes ven la situación con escepticismo. Es el caso de Andrés Grimaldo. otro abogado venezolano de 36 años exiliado en Madrid. Su principal motivo de desconfianza es el historial político de los últimos años en Venezuela. «Hansido varias elecciones donde ha pasado lo mismo donde los dirigentes salen al exilio dorado y, más allá de microfono y comunicados de la comunidad internacional, no se hace nada». Grimaldo se referia a Leopoldo López y Juan Guaidó, quienes fueron candidatos presidenciales en años anteriores

«Maria Corina Machado se basó en que esta vez era diferente y levanto la feenterrada de todo un país. Pero la política no se basa en fe y esperanza, se basa en hechos», critico. A su vez, argumentó que una salida democrática no es tarea sencilla, «Quisiera ser optimista, pero prefiero decir la verdad. La verdad es cruda, pero más allá de esperanzar a la gente habria que trabajar en crear un criterio propio y un liderazgo sustentable», finalizó Grimaldo, uno de los pocos venezolanos en el exterior que se atreven a expresar su desesperanzada valoración.

CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El exilio en España del ganador de las elecciones ha supuesto un duro mazazo para millones de venezolanos que veían en la resistencia de Edmundo González una prueba de su fortaleza electoral

# MACHADO COMBATE UNA GRAN CONMOCIÓN NACIONAL

### DANIEL LOZANO

Los venezolanos esperaron ayer las declazaciones de la líder opositora, Maria Corina Machado, y del candiato Edmundo González como si se tratara de un exorcismo ante el golpe emocional que ha supuesto el edillo del diplomático. «Un dia triste para la democracia de Venezuela», reconocio sin anestesia Josep Borrell, el canciller de la Unión Buropea.

La primera en aparecer fue Machado, quien meditó durante horas sun palabras, sabedora de autrascendencia: «Es necesario para muestra causu preservar au libertad, su integridad y su vida».

Poentes opositoras aseguraron a El. MUNDO que González comunicó previamente a Machado su deseo de esiliarse en España, pese a que esta semana tanto su abogado como la propia lider habían negado tal posibilidad. «El régimen desató una brutal ola de represión en contra de toSegún el Poro Penal, la cifra de presos políticos asciende a 1793, cuando antes del 28 Jeran 350. Entre ellos destacan 59 menores de edad y 225 mujeres. Al menos ocho de ellos poseen doble nacionalidad espeñola y venezolana, pero se terte que con el secuento final la clira ascienda a los dos digitos. Las fuerzas militares, policiales y paramilitares mataron a tiro limpio a 25 personas tras el 28. Ja mayoria de las ciases populares.

Pese a todo, la Jucha sigue, aseguró la lider opositora y Edmundo «seràjurantentado crimo presidente constitucional y comundante en jefe de la Puerza Atmada Nacional» el tode enero del año que viene, día de la toma de posesión presidencial.

«Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes», remachá la liker opositora.

«Resultaba estratégico para preser-

var la voluntad popular que Edmundo González representa mantenedo en libertad y conplena capacidad de movimientos», ahondó la Plataforma Unitaria.

Con parecidas palabras se promunció Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estudos Americanos: «Conzález hizo solamente lo que correspondía. Venezuela definitivamente mone-

cesta ni un solo preso político más, ni un solo torturado más, no necesita ni una victima más de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sabemos lo que son las cárceles del régimen y sabemos la triste naturaleza humana de la cadena de mando de la represión dicratoriale.

El mensaje de Marhado y del resto de dirigentes se enfrentó a un tautami de emociones. Lágrimas, desesperación, desasosiego, decepción y



El fixeal general de Venezuela, Tarek W. Saab, AF

dos los ciudadanos, calificada como terrorismo de listado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual incluyó todo tipo de ataques contra el presidente electo y su entorno. Su vida corría peligno y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión, incluso los Intentos de chantaje y de coacción demuestran que el régimen no tiene escripulos milimites en suobsesión por doblegarios, detalló Machado.



CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA

El jefe de la diplomacia europea aboga por «seguir buscando vías de negociación» en Venezuela y pone en duda que sea el líder chavista el ganador de las elecciones presidenciales del 28-J «porque no ha presentado prueba alguna»

# «LA UNIÓN EUROPEA NO RECONOCE LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA DE NICOLÁS MADURO»

# JOSEP BORRELL

ALTO REPRESENTANTE PARA ASUNTOS EXTERIORES Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA UE

### STEFANO MARCHI CERNOBBIO (ITALIA)

Josep Borrell sostiene que en Venezuela todavia hace falta «un proceso que conduzca al reconocimiento de quién ha ganado las electiones» presidenciales, muy controvertidas, del pasado 28 de juño. Sin embargo, el alto representante de la Unión Europes para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, opina que en el país suramericano «hay que seguir buscando vias de negociación» para garantizar el estado de derecho y el fin de cualquier violencia, «Esperamos que Brasil y Colombia lo puedan hacers, dice Borrell en una entrevista exclugiva ofrecida a EL MUNDO, en los márgenes del Workshop TEHA (anteriormente conocido como Foro Ambrogetti), en italia.

La conversación con el titular de la diplomacia de la UE se ha realizado unas pocas boras antes de que Edmando González, el ex candidaso de la oposición a las recientes elecciones presidenciales venezolanas, abandonara su propio país pura exiliarse a Espuña. Un portavoz del alto representante de la UE, tras este acontecimiento, ha confirmado a este diario la actualidad de todas las declaraciones de Borrell contenidas en esta entrevista.

Sobre Oriente Próximo, en la misma entrevista. Borrell vuelve a apelar a sun alto el fuego» entre Istael, por un lado, y Hamas, así como Yihad Islámica, por el otro, «Hay que llegax—afirma el también vicepresidente de la Comisión Europea—a un acuerdo, que tarda ya más que demasiado, pata parar la matanza de civiles (palentinos) en Gaza, y por supuesto tamhién pam liberar a los nelsenes (scaelies tomados por Hamas) que todavía queden con vida». El alto diplomático europeo, de ciudadanía espitfiola, aboga también por uma solución política» al conflicto en Oriente Prástimo, de uma forma «que permita, como ha dicho hoy aquí [por el sibado, en el Workshop TEHA] la reina de Jordanía. Rania, que los derechos de los palestinos sean respetados».

Asimismo, Borrell reitera su postura a favor de que las armas suministradas por otros países a Ucrania pueda
ser utilizadas para golpear el interior
del territorio de Rusia. «La reina de Jordania » afirma el alto representante de
la UE-nos ha dicho que Israel está desruyendo impunemente a Gaza, y que
la comunidad internacional debe ser
capaz de ponerle un limite a esa destrucción. Pues Rusia está destruyendo, también Impunemente, a Ucrania.
La capacidad de respuesta de Ucrania
está limitada por las condiciones que
ponemos al uso de las armas que le
lacenacio.

Preguma. Señor año representanse, desde Venezuela, en estas últimas horas, nos han llegado noticias de una situación en evolución delante de la embajada de Argentina en Caracas, donde seis colaboradores de la opositora Maria Corina Machado llevan unos seis meses refugiados. Siene usted alguras información adicional al respecto?

Respuesta. Siguiendo los acontecimientos con mi gente en Bruselas, aé

que desde hace algunas horas la polida y elementos no identificados están rodeando la embajada de Argentina. que está bajo protección brasileña. Además, parece ser que Venezuela ha retirado a Brasil el reconocimiento de ese carácter de protector de los edificios de la embajada de Argentina. Como usted sobe, dentro bay person das, bajo la protección de Brasil, Naturalmente, estamos, no diria vo que preocupados, porque siempre lo estamos. sino ocupados, siguiendo lo que ocurre. Por supuesto, estamos preocupados rambién por la sinjación de Edmundo González.

R<sub>2</sub>Es posible que vaya a haber una iniciativa internacional, para promover en Venezuela una solución, al menos provisional, que pueda garantizar al mismo tiempo el estado de derecho, el fin de cualquier tipo de violencia, y una vuelta a la normalidad, también para enfrentar la crists económica?

R. Sé que hay varios Gobiernos que están, o han estado, tratando de dialogar con (el cuestionado presidente venezolano) Maduro. Pero también es cierto que, de momento, no se ha conseguido nada. Lo único que hay que conseguir es un proceso que conduzca al reconocimiento de quién ha ganado las elecciones (presidenciales). Nosotros, en Europa, ya hemos extraído conclusiones. A estas alturas, no habiéndose presentado prueba aiguna de que Maduro las ha ganado. no reconocemos que lo haya hecho, porque por otro lado hay información suficiente para ponerlo daramente en duda. Per lo tanto, no reconocemos su legitimidad democrática. Hay que seguir buscando vias de negociación, Esperamos que Brasil y Colombia lo puedan bacer.

P. Hace algunas somanas, Usted dijo que, de no presentarse finalmente las pruebas de la victoría de Maduro en esas elecciones presidenciales, se productira una scrisis entwes...

R. La crisis ya esti alli. Hay más de 2000 personus detenidas. ¿No le parece suficiente crisis?

P. #Cômo podría evolucionar aquella crisis, en caso de fracaso de los intentos de mediación?

R. No lo sé. No hay que ponerse en la peor de las situaciones...

P. Usted está a punto de viajar a Egipto. Qué mensaje via a lavor allí con sespecto a la situación en Oriente Próxino, y qué resultado puede conseguir?
R. En Egipto se va a celebrar la reunión ministerial de los países de la Liga Árabe, a la que me han invitado a asistir. También estamos negociando pasa que nuestra misión (de la UE) de control de fronteras, que estaba desplegada desde hace años en la frontera

entre Egipto y Gaza, pueda volver, y permitir abrir un paso fronterizo, a través del cual evacuar fundamentalmente a las personas heridas, que no pueden recibir assistencia en Gaza. Mi viaje también tiene el objetivo de conocer, si es posible, cual es la situación sobre el terreno. El mensaje no puede ser sino el mismo que hemos lanzado ya: hay que llegar a un acuerdo, que tarda ya más que demaslado, para llberar a los rehenes que todavia queden en vida, y parar la matanza de civiles en Gaza. Aslmismo, hay que trabajar para una solución política. Claro, hablar de eso, con lo que está ocumiendo, es un poco hablar de un futurible incierto. Pero hay que mantener el apoyo a una solución que permita. como ha dicho hoy [por el sabado] agui la reina de Jordania, Rania, que los derechos de los palestinos sean respetados. Nosotros, la Unión Europea, reconocernos esos derechos. Pero no basta con reconocerlo formalmente. Hay que trabajar para elle. Hoy, arous, la reirra Rania ha lanzado un mensaje que, a cualquiera que tenga un



CRISIS POLÍTICA EN VENEZUELA



PIER MARÇO TACCA / GET

poco de sensibilidad humana, le tiene que impactar. El arrique de Harnas (perpetrado contra Israel el pasado 7 de octubre) fue un horror. Pero, la qua está ocurriendo (a los palestinos) en Gaza es otro horroz si cabe, más grande. Es muy dificil comparar horrores. Pero 40.000 personas muertas (en aquel territorio palestino), dos millones de personas martirizadas, y una perspectiva de muerte, destrucción y hambruna, como la que está ocurriendo en Gaza, es algo que los europeos no deberiamos rolerar. Yo he plantea do al Consejo (de la UE) que se sanclone a dos ministros israelies que se han distinguido por los mensajes de odio hacta los palestinos. No se pue de decis que hay que «ntarre», que es decir matar de hambre, a dos millones de personas, y que eso setía muy moral. No se puede dejaz que esas cosas se digan. Si de verdad nos creemos que hay que combatir los mensales de odio, no se puede aceptar eso. No sé que decidirán los ministros de Asuntos Exteriores. Hay que hacer algo más. frente a la que es una de las mayores

pagedias vividas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

P. A principios de este año usted pre sentó su plan de paz de la Unión Europea para Oriente Próximo. ¿Cree que bajo la nueva Comisión Europea, de la que usted no formará parte, podrán darse las condiciones para que ese plan se ponga en marcha?

R. No lo sé. Pero todavía quedan dos o tres meses (para que empiece el mandato del nuevo Ejecutivo de la UE). Dos vitres meses son mucho flempo. Esos meses se cuentan en miles de muer tos. De momento, lo que hay que conseguir es un alto el fuego. El retraso en conseguir el alto el fuego es desesperante: un dia se nos dice que está a punto de conseguisse, y al día siguiente que quizá mañana, larael diciendo que es culpa de Hamas, y Hamas que es culpa de Israe'l ¿Donde está la responsabilidad nor la falta de un acuerdo?

Pero vo he visto las manifestaciones enormes en Israel contra Netanyahu, culpandole de que no tiene la preocupación que debiera tener. Es lo que dice una buena parte de la sociedad israeli. Europa (al respecto) está muy di-vidida. Si Estados Unidos no lo consigue, una Europa dividida todavki menos lo va a conseguir. Yo me limitaré a trabajar basta el último minuto de mi mandam.

P. ¿Qué opinión tiene usted de las recientes declaraciones, tanto del líder supremo de Irán, el avatolá Ali Jame nei, como del nuevo presidente, Masud Pezeshkian, a favor de una mejora de las relaciones de la República Islámica con Occidente y hasta con sus vecinos de Oriente Próximo? ¿Qué puede suponer eso a corto plazo para la diplomacia internacional?

R. De eso han hablado telefónicamente el nuevo presidente de Irán y el presidente del Consejo Europa Charles Michel, ¡Ojalá fuera verdad! Pero cada vez hay mas información sobre que Irán está entregando, o ha entregado, misiles balísticos a Rusia para bombardear a Ucrania, Hace tiempo que venimos advirtiendo de que, si esto fuera el caso, las relaciones (entre la UE e bán) se verian gravemente afectadas. Hemos hecho to**ELECCIONES** «Hay información suficiente para poner claramente en duda que Maduro haya ganado las presidenciales»

MEDIACIÓN «Hay que conseguir un proceso que conduzca al reconocimiento del ganador de las elecciones»

# CRISIS «La crisis ya está

en Venezuela. No sé cómo evolucionará. No hay que ponerse en lo peor»

DIÁLOGO «Varios gobiernos tratan de dialogar con Maduro. Pero es cierto que de momento no se ha

conseguido nada»

ORIENTE PRÓXIMO «Hay que llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes y parar la matanza de civiles en Gaza»

TRAGEDIA «El ataque de Hamas fue un horror. Pero lo que está pasando en Gaza es otro horror más grande»

ARMAMENTO «Ucrania nos pide que le ayudemos en serio a defenderse. Su respuesta está limitada»

da la presión, para que exo no ocurriera, para que Irán no suministrara misiles balisticos a Rusia. La Información que tenemos va en esta dirección. Pero no le puedo decir más. Estamos en contacto con los servichos americanos, para actuar coordi-nadamente. Ya la entrega de drones a Rusia, que frán siempre ha negado, fue un tema difícil. Este lo seria mucho más.

P. Precisamente respecto a Ucrania, en este foro escuchamos el discurso de su presidente, Volodirnir Zelenski, asl como el de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. En aquella circunstancia, Zelenski dio a entender que, de momento, su pals quiere seguir com batiendo para presionar a Rusia, conel fin de que ésta llegue a un acuerdo de paz en una situación mejor para la propia Ucrania.

R. Hay one entender lo que quiso decia Ucrania se está defendiendo de una agresión. Naturalmente, todas las guerras acaban con una negociación. Como decia la primera ministra italiana, en este momento la situación essà en un impasse. Lo que nos pide Ucrania es que la ayudemos en serio a defenderse. En serio quiere decir que no dejemos que Rusia la bombardee impunemente. La reina de Jordania nos ha dicho que Israel está destrovendo impunemente a Gaza, y que la comunidad internacional debe ser canaz de ponerle un limite a esa destrucción. Pues Rusia está destruyendo, también impunemente a Ucranja. La capacidad de respuesta de Ucrania está litritada nor las condiciones que ponemos al uso de las armas que le damos

P. El presidente Zelenski precisamente volvió a pedir armas de largo alcance, para bombardear a Rusia, y hasta mentá, a lo raejor bromeando, no poder atacar al Kremlin.

R. Zelenski sarcásticamente ha dicho en Cernobbio que no quiere usar armas de largo alcance para bombardear a Moscú. Las necesita para aracar las bases aéreas y de lanzamiento de misiles, que están al otro lado de la frontera, y que todos los días matan a sugente y destruyen su país. Cualquiera que estuviera en la piel de Zelenski pediria eso a gritos.

P. ¿Es posible que se satisfaga al presidente ucraniano?

R. Algunos (países provoedores de armas a Uczania) ya lo han hecho. Otros no lo han hecho. Otros, a lo metoz lo hacen sin decirlo. Pero ciertamente no todos lo han hecho. Cuando planteé el tema en el Consejo de ministros (de la UE), se acordó que este es un tema nacional, y cada uno hará lo que estime oportuno. Italia, en particular, es uno de los países que se niega a hacerio. Pongase usted en la piel de Ucranial, y me dirà si tiene mucho sentido que le dé un misil, pero que no se lo dele utilizar contra las bases desde donde Rusia bombardea. Los rusos no son tontos. Retroceden hasta el límite del alcance de la fuerza ucraniana, y desde alli son impunes.

# OPINIÓN

EN LOS amenes del franquismo surgieron términos muy aprovechables para la naciente dictadura sanchista, como «la ordenada concurrencia de criterios» y «el sano contraste de pareceres». A esas alturas, ya ni Franco recordaba cuándo alguien le llevo la contraria. Pero Pedro Sánchez cultiva la memoría del agravio y ha empezado a valorar la «critica constructiva», que es una alabanza con algún detalle que la completa, O sea, La Vanguardia.

Cuando reúne a la borregada federal, como anteayer. Sánchez usa un tono vagamente elegiaco, melancólicamente familiar ocultando el puñal. Dijo que sus familiares «pagan un precio altismo» por serlo, cuando su señora y su hermano no pagan, sino que cobran, y carisimo: Air Europa, la cátedra, el Africa Centez, las óperas o la Japonesa los pagamos a precio de oro los despreciados por un señor que, en justa corresponden-



# ¡Cómo nos desprecia el despreciable!

cia tenemos por despreciable. Despreciables para el somos tredios, políticos, jueces y hasta las instituciones representativas. Alguien tan flaco de escaños que no puede aprobar una sola ley y pretende romper la caja común para seguir en el poder, dijo alfi: «Vamos a gobernar con el concurso o so con el concurso e

del poder legislativo» y «el Parlamento tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». ¿Más constructivo que Armengol? ¡Qué ingratol l.o que restringe sus ocurrencias no es el Parlamento, son las matemáticas.

Sánchez ha decidido bunkerizarse Junto a sus ngradaores y broncanos. Como en la novela de Marsé, se ha encerrado con un solo juguete, que es él. Y al Comité Federal ni siquiera le dio este sábado el texio del acuerdo que, se supone, era objeto de debate: la liquidación de la soberania fiscal española y la creación de la soberania fiscal catalana, base del futuro Estado Independiente.

Ni Sánchez ni Illa tienen legitimidad para decidir algo tan grave. Les da igual. Lambán y Page denuncian su ilegalidad. ¡Bahl A uno se le ricu los sociatas de Husaca y al rustellanomanche go, por pedir el texto, le licenciaron a los periodistas en Ferraz. El pobre Lambán tenía un resumen, pero de ERCI Total, que el secretario general del PSOE oculta abiertamente a su partido—valga la paradoja— el acuerdo económico y político más traportante de su historia. A los ajenos, Sánchez nos trata fatal. Pero hay que reconocer que a los suyos no les ahorra coces y escupitajos. Claro que ellos cobran. Nosotros, pagamos.



# España, el mejor instrumento del fraude Maduro

NICOLÁS Maduro y su banda dan palmas en Caracas: Edmundo Gonzáliza, ganador de las elecciones del 28 de julio, se ha exiliado en Madrid. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la mimero dos del régimen. Delcy Rodriguez, parecen haber coordinado sus comunicados y subrayan que la salida ha sido «a solicitud» del opositor. Un capricho extravagante: Maduro lo lizmaba «asesino y criminal», acumulaba delitos inventudos por el fiscal general Tarek Saab (miren su foto y se hacen una idea), tenía una orden de captura y vivía en la ciandestinidad.

No se puede exigir heroísmo a nadie, y menos en un país donde rige el terrorismo de Estado. Y sobre todo cuando quientes printero tenian que haber reconocido la rotunda victoria de la oposición. España y la Unión Europea, le han dado la espalda, pese a tener en sus manos el 80% de las actas. Es inquietante el futuro de María Corina Machado. La dictadura va a por todas.

La democracia sale de nuevo derrotada en Venezuela. Y el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una enorme responsabilidad, con su silencio cómplice, a la espera de que la oposición se quebrase ante la embestida del régimen. El colmo es que ahora pretendan colgarse medallas por acoger a Edmundo González. No fue casual que Sánchez se jactara el sábado de que España no iba a «abandonar al héroe». Menudo cinismo: le niegan el reconocimiento como presidente electo y lo reciben con los brazos abiertos como pobre exiliado.

Ganar tiempo fue la consigna de Maduro y sus aliados, entre eltos Rodríguez Zapatero, que, joh, sorpresal. ha estado detrás de la salida de González. Traficar con presos políticos forma parte del negocito. Es un win-win. Maduro se libra de opositores, los opositores se libran de la cárcel y Zapatero parece un caritativo mediador. Con el exilio de Edmundo González, la dictadura se refuerza. Una jusada encomiable.

Mucho me terno que este es el principio del fin de una gesta ciudadana inédita. La dictadura seguirá robando y reprimiendo; los venezolanos, huyendo: Zapatero, cobrando y Repsol continuará haciendo negocio: España ha triplicado este año las compras de petróleo a Catacas. «Edmundo González me ha trastadado su agradecimiento. Le he reiterado el compromiso de España con la libertad y los derechos de los venezolanos», decía ayer Albares. No se puede ser más miserable.

### IDÍGORAS Y PACHI



El 15 de octubre de 1977 entró en vigor la Ley de Amnistia que sellaba la reconciliación nacional. Les unvito a que vuelvan a los discursos de diputados y senadores del día anterior, un manual de concordia democrática que debería repartirse y leerse en las escuelas. El día 9 de diciembre—um mes y medio después—salía de la cárcel el último etarra encarcelado. Entre medias, más de un

El fracaso de la Ley de Amnistía

DILIGENCIAS

centenar de presos condenados o en prisión provisional, pertenecientes a otros grupos terrorlatas de izquierdas, también habían sido amnústiados sin que surgiera ningún conflicto jurídico relevante en la aplicación de la norma con la que los españoles echaban al olvido el pasado violento que los había dividido. Ello a pesar de que el a de noviembre de 1977 ETA había asesinado a un sargento de la Policia Municipal de Irán.

Tres meses después de entrar en vigor la Ley de Amnistía pura Cataluña las cúlras sobre su aplicación son las siguientes: solo un 20% de los posibles beneficiarios han visto satisfechas sus peticiones de sobreseimiento o eliminación de penas. Mientras todos los policías que

intervinieron el 1 de octubre han sido amnistiados, ciudadanos y políticos que participaton en el pracés han visto cómo se denegaban sus solicitudes de olvido jurídico, se trasladaban a otras instancias o se veian suspondidas por la petición de cuestiones prejudiciales o de inconstitucionalidad. La lectura más fácil de este desastre legislativo es que en España los jueces y tribunales se han conchabado para boicotear la amnistía. Suena cómodo, aunque cabe también sugerir otras explicaciones atendiendo a la historia y la realidad juridica global.

En cuanto a esta última cuestión, resulta patente que quienes pensaban que, en 2024, se podía hacer una amnistia sin tener en cuenta la evolución moral de sociedades en las que se ha impuesto el memorialismo y la lucha contra las inmunidades del poder desde el plano internacional y constitucional, estaban muy equivocados. En cuanto a la historia, fos jueces y tribunales franquistas, boca muda que pronunciaba la ley, sabían que la Ley 46/1977 no solo era derecho aplicable, sino un acto de justicia que implicaba un nuevo comienzo democrático, ¿Puede decirse lo mismo de la Ley de Amnistia para Cataluña?

# OPINIÓN



DIRECTOR JOADUBI MANSO DESCRIPTION ADJUNTO:

Francisco Passocal

ABJUNTO AL DIRECTUR: Marston Some Streets LEVIN GRIEFERE SILVER Broman

SUMMERTNIRES



EDCTORA. General S.L.U. Avrila de San Luis, 25 2003: Madrid Telefisso de ci 91 443 50 00

ALBOMASTRADORES Laura Montes ранистом ре ведоски

COMERCIALIZACIÓN DE PURLICIDAD INDUCTOR GENERAL DE PUBLICIDAD

# Maduro afianza su dictadura al forzar el exilio de González

El, CHAVISMO dio ayer una vuelta de tuerca a su dictadura al empujar al exilio al presidente electo de Venezuela, el opositor Edmundo González, Su asilo forzoso en España constata el fracaso de la comunidad internacional a la hora de frenar los abusos de un régimen equiparable a las autocracías más abyectas de la región. De esta manera, Nicolás Maduro debilita a la oposición y se garantiza la permanencia en el poder, copiando el manual autocrático de Cuba y Nicaragua: un régimen de terror basado en la represión de la disidencia, la violación de los derechos humanos y la tortura en cárceles donde se hacinan ya 1.793 presos políticos tras lo última ola de detenciones

Especialmente imporal ha sido la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero, que tras prestarse a avalar el fraude chavista del 28-J ha permanecido en un obsceno silencio que ha desembocado en la salida de Edmundo González «en aras de la tranquilidad y la paz política del país», como explicó la vicepresidenta Delcy Rodriguez en

un deplorable ejercicio de cinismo.

El respaldo de Zaparero -que tendría que haber usado su influencia en el régimen no para allanar el exilio de González sino para garantizar sus derechos políticos-, los titubeos de los aliados de la revolución bolivariana Lula y Petro-que han oscilado entre la critica y el compadreo- y el apoyo político y económico de Rusia y China han suministrado a Maduto el oxigeno necesario para perpetrar un golpe electoral. La persecución a González, ex diplomático de temple moderado que con enorme valentia y a sus 75 años tomó el testigo de María

Corina Machado (inhabilitada con el único fin de impedir su triunfo) ha acabado abocándolo a buir para salvar la vida. La presión del chavismo. que obligó a González a refugiarse en la embaja da española, escaló de manera inquietante el fin de semana: a la orden de arresto de la Fiscalia brazo ejecutor de Maduro que acusa al opositor de cinco delitos por publicar los actas que probaban su aplastante victoria - se sumó el cerco a la embajada argentina en Caracas. En su Interior se hallan sels asesores de campaña de Machado que temen un asalto policial inminente que viole la innumidad de la sede diplomática.

La imparable deriva violenta de Maduro, que augura una represión mayor con Machado en el punto de mira, obliga a la comunidad internacional a abandonar la tibieza y tomar medidas

### España tiene que garantizar no solo la integridad física del opositor, sino sus derechos políticos como presidente electo

contundentes de aislamiento y refuerzo de las sanciones. España tiene garantizar no sólo la integridad física de González que Pedro Sánchez se ha comprometido a salvaguardar, sino sus derechos electorales y los de los venezolanos que le votaron por abrumadora mayoría. Empezando por su reconocimiento romo presidente electo.

Abandonar a Venezuela al chavismo supone agrandar el agujero negro de regimenes dictatoriales en Latinoamérica. Y alentar tentaciones autocráticas en una región en profunda crisis.

### VOX POPULI



### Alerta del desdén del PSC al bilingùismo

♠ La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña advierte de que con la llegada del PSC a la Generalitat se productrá un refuerzo del modelo de immersion lingüistka. A su juiclo, Salvador fila «mantiene la politica de ERC de marginar el español en las aulas «



NARENDRA MODI

### Un proteccionismo dañino para África

El primer ministro indio ha lanzado una batería de medidas económicas proteccionistas y restrictivas para bacer frente a la guerra de Ucrania que han agravado la liambrana en África y han desatado una batalla comercial a nivel mundial en el mercado del arroz.



PEDRO ALMODÓVAR

### Un histórico León de Oro en la Mostra

♠ El director manchego llevó el sábado a la gloria al cine español al lograr un histórico León de Oro por su película *La* habitación de al lado, la primera que rueda en inglés. Hasta ahora solo Luis Buñuel habia ganado en Venecia, aunque con una cima de producción francesa: Belle de jour.



S. PERIS-MENCHETA

### Nuevo reto en un momento critico

♠ El actor y director estrena el miércoles el montale de la obra de Wajdi Mouawad Cielos en el Teatro Abadía de Madrid. Un quevo reto profesional que llega en plena recuperación de un trasplante de médula al que fue sometido en Los Ángeles para combatir la leucemia que sufre.



VICENTE GARRIDO

### Psicópatas integrados en la sociedad

♠ El catedrático de Criminología y asesor de la Policia publica El pricópato integrado, donde analiza el perfil psicopatológico de este tipo de personas que, aunque no tienen comportamientos criminales, son expert en explotar la vulnerabilldad ajena y plantean problemas sociales.



PRIMOZ ROGLIC

### Vencedor de la Vuelta a España

♦ El ciclista esloveno se proctamó ayer campeón de la Vuelta a España, tras la última etapa con el clásico final en Madrid, Suma ya cuatro ediciones de la ronda española. Roglio que ya habia sentenciado la Vuelta en el Alto de Moncalvillo, volvió a acceditar su dominio sobre el pelotón.

### LA MIRADA



### Sánchez oculta el acuerdo sobre el cupo catalán ante un PSOE maniatado

LA AUSENCIA de explicaciones por parte de Pedro Sánchez sobre el concierto catalán dela a los socialistas a ciegas ante un asunto que eresiona gravemente los consensos más básicos. El acuerdo entre el PSC y ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa contempla la soberania fiscal de Cataluña, lo que supondría

una mujación constitucional de efectos imprevisibles. Que Sánchez eludiera este asunto ante el Comité Federal muestra no solo hasta qué punto su deriva plebiscitaria ha diczmado el debate interno en el máximo órgano socialista entre congresos, sino sus ataduras con el secesionismo. El presidente oculta el pacto porque no puede explicarlo y porque este va en contra de los pilares en los que se ha sustentado el PSOE desde la Transición.

Aunque se encuentran en minoria en su partido, Emiliano Garcia-Page y Javler Lambán Ideraron el rechazo a un acuerdo que, tal como ha denunciado el

presidente de Castilla La Mancha, es «más egoista que socialista». Sánchez no convenció a los suyos cuando prometió más recursos para todas las autonomías y volvió a mezdar la fiscalidad de las comunidades del PP -ammarada por la ley- y la financiación del Estado de Bienestar con el cupo catalan. Más allá de este grosero intento de desviar la atención, lo mollar es que el presidente sigue sin concretar la letra pequeña de una cesión disolvente del modelo autonómico.

# ESPAÑA SOBERANÍA FISCAL

# LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO



Pedro Sánchez, junto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión este sábado del Comité Federal del PSOE. JAVI MARTÍNEZ

# Moncloa agita la quita de deuda

 Ofrecerá a las comunidades autónomas asumir también parte de sus compromisos con entidades privadas
 Pondrá sobre la mesa una quita que permita equiparar la oferta a la pactada con Cataluña

TERESA LÓPEZ PAVÓN SEVILLA EL Gobterno de Pedro Sánchez está dispuesto a elevar su apuesta para ofrecer a las comunidades autónomas una nueva rebaja de la deuda que no puedan rechazar o que, al menos, les obligue a replantearse los números. La oferta consistirá en una quita que afectará no sólo a lo que las comunidades tienen que devolver del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sino también a otros fondos especiales de financiación. E incluso podrian endosar

al Estado parte de los préstamos que denen con entidades privadas,

Según han confirmado a EL MUN-DO fuentes del Ministerio de Hacienda, se trata de ofrecer un alivio de las cargas que acumulan las comunidades autónomas por las necesidades extraordinarias de financiación que asumieron, sobre todo, uras la crisis financiera de 2008.

La oferta supone una mejora sobre la propuesta inicial que afectaba exclusivamente a las devoluciones pendientes del FLA y que el Gobiemo realizó a las comunidades traspactar con ERC una reducción de la deuda de la Generalitat de 15.000 millones de euros, a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023. Algunas comunidades despreciaron inicialmente la propuesta porque no todas tienen el mismo volumen de cargas que Cataluña, de ahí que el ejecutivo esté abierto ahora a ampliar el margen del descuento, que rendrás que contretarse en sucesivas negociaciones bilaterates a las que, de momento,

las comunidades del Partido Popular se han negado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta romper ese frente de comunidades del PP y ha anunciado que hará una ronda de reuniones con cada uno de los presidentes autonómicos. Poner sobre la mesa una quita importante de su deuda es parte de su estrategia en medio de una fuerte polémica por el trato de favor a Cataluña en fiscalidad y financiación.

Hasta la fecha se desconoce qué fórmula se va a ofrecer a los presidentes. De hecho, tampoco se conoce con esaccipud que calculos se hicieron con la Generalitat para llegar a la conclusión de que el volumen de deuda que tendría que asumir el Estado sería de 15.000 millones de euros. Por eso las comunidades han mirado con recelo desde el principio esa propuesta. Y también porque, para el PP, la deuda es el «señuelo» que el Ejecutivo de Sánchez ha planteado para desviar la atencios sobre lo realmente urgente, que es la reforma del modelo de finan-



Comité Federal

El discurso de Pedro Sánchez ante el Comité l'ederal ofrece algunas enseñanzas para quien baya seguido con cierta atención el acto. Una de las primeras nos la reveló su discolo Page al protestar por un hecho extraordinario: que el secretario general del PSOE había congregado a todos sus miembros con el fin de no explicarles el pacto suscrito con Esquera para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalidad.

Normal, eso es lo que él considera transparencia. No da explicaciones a au partido, a ver por qué, si no se las da a nadie. Un problema es que su interlocutor y socio, ERC, si las da y gracias a ellos nos hemos enterado del disparate. Nada nos garantiza que Esquerra cante la verdad, aunque es posible que mienta, pero es más probable que miniera Pedro Sánchez si no diera la callada (y la cayada) por respuesta. El acostumbra a mentir y cuando no lo hace se calla. Hace que mientan sus increbles portavoces; inenarrable AP Jesús Montera al negar tajantemente que el pacto sea un

Concierto al estilo del vasco y el navarro. En esto contradecia a ERC y también a Junts, que en su papel de oposición implacable, quizá más a Esquerra que a Pedro Sánchez-, amenazaba con game over. Pero también llevaba la contraria a Borrell, que lo calificaba de Concierto sin lugar a dudas.

Mintieron también la portavoz del partido, la simpar emparedada de Modúbar, Esther Peña y la mismisima portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que compararon disparatadamente la finan-

# LOS SOCIOS ESPAÑA

ciación autonómica, Además, negociar de forma bilateral remperia la estraregia del PP que exoge una ne gociación multilateral y más transparente que garantice la prestacion de los servicios públicos en condiciones hormilogables en el conjunto del territorio.

Segun datos del primer trimestre de 2024, sa comunidad autónoma con el mayor volumen de deuda era Ca-1814ña con 87,253 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana con 37,676 millones de euros. La tercera comunidad que más deuda acumula es Madrid, con 38,358 millones de euros, situándose ageramentepor encima de Andaluria, con 38,302 miliones de euros.

### UNA DEUDA ASUMIBLE

Fuentes del Gobierno andaluz ase guran que Andalucía tiene un nivel de carras asumible y bien negociado con sus acreedores y, por tanto. no excesivamente gravoso en el cor to y el medio plazo. Pese a ello, el se cretano general del PSOE andaluz. Juan Espadas, leha pedido al Gobier no de Juanma Moreno que se sienre a negociar con Sánchez porque, de la contrario, estaria rechazando una quita que le permitina ahorrarse hasta 1,500 milliones al año en intereses Pregiontado de forma insistente al respecto, el Grupo Parlamentario Socia esta no ha querido dar detalles so bre de donde sale esa cantidad.

De los 38,302 millones de euros de la deuda andaluza, hay 22,539 millo nes de euros vinculados a, FLA. En los presupuestos de 2014 hay previsto el pago de intereses por valur de 717 millones de euros, de los cuales 267 millones corresponden al pago de intereses por la deuda del FLA.

Como viene informando El MUN DO. La negociación sobre una possible asunción de la quida por parte del Estado se ha reactivado a raíz de la intensa polvareda podícia le vantada tras el pacto ideanzado entre el PSC y ERC para la investidu a de Salvador Illa como presidente de la Generaldat y que supone una «financiación singuiar» para Caraluña que, en la práctica, saca a esta comunidad del sistema general de financiación para asimilar su situación a la del Pas Vasco

La fórmula, que tiene que aprobar se en el Congreso, ha generado una protesta del resto de comunidad incluidas las del PSOE, porque su pondría una significativa reducción de los recursos que el sistema repar te ya que Cataluña gestionaria la totalidad de los impuestos generados en su ceritorio a cambio de un cupo de «solidandad» no especificado.

# Junts tumbará el concierto si se pacta la solidaridad

Puigdemont no apoyará la reforma de la financiación en el Congreso si la cuota para las CCAA no la impone Cataluña

VÍCTOR MONDELO BAMERLONA Taly como ocurrid em la Ley de Amnistía. Junts reclama modificar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC sobre la «financiación », in gular» de Cataluña para dar su apoyo a las modificaciones legislativas necesarias para que el pacio fiscal acaba mater alizandose.

La formación dirigida por Carles Puigdement se niega a que la cuo-la de solidandad con la que Ca taluña compensaria al resto de comunidades autónomas tras tecau dar y gestionar todos los impuestos se fije a través de una negociación entre el Estado y la Generalitat. De ser así, los neoconvergentes no apoyarán la reforma de la Ley Orgápica de Financiación de las Comunidades Autonomas (Lofca) requisito imprescindible para fiyar los privuegios fiscales que Pedro bánchez prometió a los republicanos a cambio de su crucia, apoyo a la invesadura de Salvador Ilia

Jordi Turull fue expficito ayer «Nosotros queremos estar fuera de la Lofca, queremos un conclerto económico. Y eso quiere decir que nosotros decidimos la solidaridad. La solidaridad nunca puede estar forzada ni pactada. No puede baber una solidaridad, que se acabe convitiendo en expolio fiscala latujo el secretario general de Junis para embrayar que ERC y el PSOE no deberían dar por sentado el respaldo de su formación a la nueva realidad fiscaj catalana.

Turull precisó que su partido amhiciona «un mérodo como el de la Ugio i Europea, que da recursos a los Estados para unas cuestiones muy concretas y a cambio de una serie de condictiones».

«No podemos pagar una cuota de solidandad que acube hactendo que haya comunidades autonomas que puedan tener unos servicios que nosotros no tengamos ni podamos ofiecer a los ciudada nos de Cata uña». alegó Turull, para incidir en que supianteamiento pasa por acrecentar la desiguadad entre regiones, contrariamente a lo que sostienen ERC, vios socialistas que ocurrita de acabra aplicándose et modelo iributato diseñado para convertira fila en presidente de la Generalitat.

Asegurò Turull sentirse «preocupado» por «la deriva» que está tomando el PSOE ya con llía ungido jele del Bjecutivo catalán. El hecho de que Sánchez esté ofreciendo a todas las comunidades una financiación «singular» supone, para el numem dos de hants la «consoudación del calé para todosa «Algunos avinamos de que podía haber un enga ño detráš y, a partir de que se ha renducido el cambio político en Cațaluña, el PSOE vuelve a hacer de PSOE», se explayó Turnill, quien ase gratique el quevo planteamiento es grimido por Sánchez para aplacar el malestar del resto de regiones supone «una humillación» para ERC.

Sin embargo, Junta no se propone esperar a que el Congreso debata la modificación de la Loka para ejecutar su vengaziza contra Sán chez y contra ERC, a los que erdgió siméxito facilitar la elección de Puigdemont como president. Los he rederoade Convergência pretenden negociar la modificación del parto fiscal acordado entre los socialistos y los republicanos en la mesa ciandestina que periodicamente reúne al PSOE con Junts en el extranjero bajo la supervisión del mediador salvadoreño. Según Turus, será en ese foro donde se deberán pactar las espedificidades del cupo catalan para que su formación apoye la reforma de la Lofca en el Congreso

La concesión a Cataluña de la potestad para fijar unilateramiente la cuota de solidaridad que transferi na al Estado una vez recaudados todos los impuestos debe constitu e el epicentro del eventual pacto entre Junta y el PSOE.

«No todas las CCAA pueden estar por encima de la nuedia en financianion, dene que nacer alguler rque es té por debajeo, insistió Turn.II, quien, cuando fidero la reforma de la Ley de Amnistra discinada entre el PSOF y ERC, llegó a jactarse de que Junts redacto mas de la mitad de la norma final. Ahora los neocumergenes pretenden hacer lo propio para apropiarse el mento de conductra a Cataluña a la independencia fiscal.



lardi Turuli ondea, ayer, una handera con la imagen de Carles Puigdemant en unas jarnadas de la Juventud Nacionalista de Cataluña. EM

ctación cata ana con unas simples bombcuciones que reciben Teruel, Cuenca y Soria para ayudar al empleo Hasta Patril López dijo que qué tendra que ver una cosa con otra y no era solo e, concepto, ambién la cantidad los representantes de las citadas provincias calcularon que tardarian ro tiaños en recibir lo mismo que Cataligia en un solo ejerticio.

La intervención de Pedro Sánchez fue como acostumbra, una mezcla de dispara tes y mentiras. Uno debe confesar una experiencia estupefaciente al segun el discurso de Silnchez con la viata fi, a en la sonrisa bobalicona de Diana Morant, que jaleaba el verbo del lider scentrando la sonrisa y palmoteando cuando tocaba. A veces con razón, por ejemplo, cuando el psicópata dijo. «España vive uno de los mejores momentos en las ultimas déca das». Es seguro que Diana Morant no ha vivido un mejor momento que el presente en sus cuatro décadas de vida. Otro tanto podría decir el lider de JGT. Pepe Álvarez.

que no ha conocido el meteado de trabajo en los ultimos 40 años.

Con todo, su anuncio más notable fue que pensaba avanzar en su proyecto, «en su agenda progresista», con o sin el apoyo de la opos ción, del poder legislativo, baciendo una identificación de la oposición con el Podes Legislativo que es una trampa del subconsciente, pero que no es novedad. Recordernos cuando cambió de golpe la podúra exterior española respecto al Sahara. Pue sin el apoyo del Congre

so y el Senado y sin el conocimiento siguiera de au propio partido. También piensa llevar adelante su agenda contra el Poder Judicial como ha densostrado al querejárse contra el juez Peinado por haberlo tomado declaración como testigo. A Sánchez, como a todo buen autócrata, le sobran los poderes Legisiativo y Judicial A lo largo de su discurso del sábado, trató a los mienibros del Com te Federal como a estupidos. Bueno, en augo tema que tener razón.

# ESPAÑA SOBERANÍA FISCAL EL PRECEDENTE

# Pacto PSC-ERC: más cesiones que el del Tinell, que despertó el 'procés'

El acuerdo reedita el que en 2003 invistió a Pasqual Maragall a cambio de un nuevo Estatut; ahora la moneda de cambio es la «financiación singular» para Cataluña

PALOMA H. MATELLANO MADRO «Tras la septencia del Tribuna Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña se produjo un crecimtento significativo entre la cadadana catalana de la vountad de decidir democrática, pacífica y libremente el futtoro político del país». Así, con esta afirmación que abre el acuerdo firmado entre ERC y el PSC para la Investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat republicanos y so-

rialistas ponen una le cha al despertar del se cestoras novel 28 de Junio de 2010.

Aquellianes, la corte de garactias había declarado inconstitu cionales 14 de los 223 at bruins que componan el Estatuto de Autonomia de Ca taiuña aprobado en 2006 - fruto de otro pacto entre ERC y el PSC para hacer president al socialista Pasqual Maragall, et del Tinell- y el independennsmose echoa a calle Abora, el acuerdo que ha aupado a lifa a, frente de la Generalitat recupera lo que entoques quedó en vilo, llevando a término las demandas que la agenda soberanista caralana exige des de hace más de dos décadas. El pac to es un «desarrollo» de aquel Esta tut segun defendió la vicepresi denta María Jesús Montem el na

sado miercoles en el Senado.

Ast, lo accedo a fina les de este ulio entre republicanos y socialistas no estrecito. Bri 2003, un acuerdo en tre ambas formucio nes supuso la constitu ción del primer Govern de coalicion, con Pasqual Ma ragall a la cabeza. El que se conoce como Pacto del Tinell -por haber sino firmado en el sajón del Tineil, en Barcelona recogia como clausula estrella la aprobación de un nuevo Estatut para Cataluña, y lo prometido se cu riplio. Esta vez, el acuerdo promueve la conces ón de un concierto económico para la región do denominan «financiacion singular» y a cesion de la solier inia fiscal pie na empase mas de lo que se littrió

"Cataluña todavía no cuenta con un estema de financiación satisfactono para e buen funcionamiento de su autogobierno», rezaba el Pacto del Tinell, para dejar sellano el com promiso de las firman es para «in ciar el proceso de solución definitiva dentro de la presente legislatura». Por el contrario, el actual acuerdo de livrestidura aborda la cuestión del modelo de linanciación en un tono menos

er aquel diciembre de 2003.



iaan Soura (IEV), Pasqual Macagoli (PSC) y Jasep Unis Corod Ravira (ERC) firm<mark>on ei Pacta del Tinell e</mark>n 2003, EVI



Ria y Jézsica Albiach (Comuns) firmando el pacto. EFE



Lluisa Moret (PSC) y Marta Roytra (ERC). ERC

ambigue «No se trata de reformar el modero amune sine de cambiado sobre un nueve patadigina basado en la singulandad y la buateralidado se recoge en el asinges inicia us pasos para que Caran flavalga detregimen común de financiación.

Esa testa es el germen que edifica el resto del texto firmado por ERC y PSt. hace sens semanas, mucho más preciso que el que se promugo para hacer preudenta Maragall y tambien, mas complaciente con las demandas independentistas. Ejemplo de clices lo que se establece, en cada caso, en términos de gestión impositiva. Si el Pacto del Tinell recogía que el goblemo catalán tendría ouna participación en porcentaja adeceminate en la adecimistración de los cilibutos, el acuerdo vigente establece que será la Generalitatia que «gestione rechade «quide el rispeccione todos los impuestos». El 100% Republicados y aocialistas han convenido que será la Agencia Tributaria Catabana la quese en argará de administración, una institución cuya creación se protitovia en aque pactivongarano de 2003 y que también fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El otro punto crisico del acuerdo alcanzado poro investir a Salvador Illa es el final de la solidandad «limitada», una cestón al independentisEl actual pacto es más complaciente con las demandas independentistas

En Tinell se acordó un sistema de financiación para el autogobierno mo quelleva sen anas e spertando voces criticas en las demás com andades, líciuso por parte acidir gen tes socialistas «La Generalitat debe contribulir a la sul dandar, con las demás CCAA a finde que tos servicios prestados por los diferentes gobiernos autonómicos puedan a canzar niveles similares, siempre que leven a termino un estuerzo fisical también similar», recoge el pacto actual, con palabras casi debieses desentados por la termino un estuerzo estual, con palabras casi debieses con cutal, con palabras casi debieses de cutal.

ticas a las que figuraban en el convenio para la investidura de Pasqual Maragall. Sin embargo, esta vez, la cosa va más allá "Esta sondaridad debe estar imitada por el principio de ordina idad» -las regiones que más aportan deben ser las que más reciben-

Donde schatzmävores semelanzas entre los oactos firmados por quienes integraban las filas republicanas y socialistas en عنان و بالانتان و بالانتان و و الانتان و الانتان و الانتان و الانتان و الناز و الناز و الناز و الناز و الناز و cen en 2024 es en lo re ferente a la política lin-gu st ca. El acuerdo ac tua, ande al «retroceso en el uso social de la ien qua catalana», mientras que el de entonces hablaba de que era necesaria «una respuesta urgente v decidida dei Govern de la Generaurar - para combatir «la situación del uso socia del cata lån« masmostermmos-

Ambos sitúan el foco en el ámbito educativo y en la defensa de antiem dela de escuela» en el que la lengua cooficial sea la vehicular, sunque, como novedad, el convenio vigenie extiende la inmer ián monolægür tum bién a las actividades ex traescolares. Y, por primerovez ERC y PSC han acordado la creación de una conseieria de - polírica ingüística» en el se no del Govern de Sawa dor Ha Siriitwar Franoesc Xavter Vila, quien va era secretamo de esta materra en el elecutivo de Pere Aragones.

Casa 100 pág nas tie ne el Pacto de Tinell, 25

el actual. El primero, organizado por temát cas, interrala las demandas independentis as con medidas de come social. El segundo presenta dos partes charamento diferencia das il referente a la agenda secuslonista frente a lo que corresponde a propuestas progresistas. En su toma de posesión, illa habló de un «cambio de época» y de una «na ción catalana», con la pretensión de enterrar definitivement, las reivin dicactones del proces Y asi, para cegrar la brecha, el socialista ha dicho «ai» a todo aquello que se espuso en el primer intento de acercamien to entre el independentismo y los partidos nacionales. Cicio cerrado.

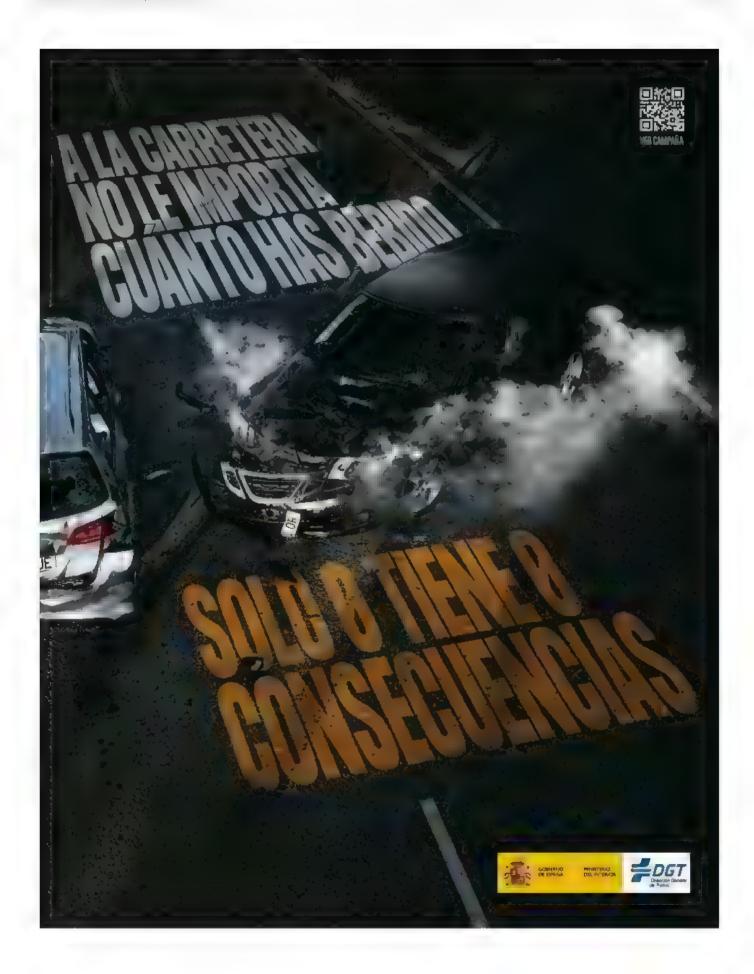

EL MENTIDERO DE LAS SALESAS. Las posibles abstenciones, junto a la incorporación del magistrado Macías, pueden alterar los bloques antes del debate clave sobre el borrado del 'procés'

# La guerra por la amnistía llega al TC con las recusaciones

El nuevo curso judicial connenza en el Tubanal Consutacional confabe; de Amnis, a cincimo de la mesa. En el Pleno que empieza este martes se admitirá previsiblemente a trantite la coestión de inconstitucionalidad que

ha presentado el Tribunal Supremo contra la Ley que borra los delitos del praces. Además, el presidente del ór gano. Cándido Conde-Pumpido, ha informado de que si intención es lle var al siguiente Pleno (el del 24 de septiembre) el recurso de Inconstitactoralidad que ha presentado el PP contra la Ley de Armistia para la normalización institucional, política y sociale en Calamiña.

É debate en torno a la Ley más polémica del periodo democrático de nuestro pals no será pacífico en el seno del órgano de garantías. El tribunal finanzo el curso sudicial en juno profundamente dividido por el caso de los ERE, siendo muy proba bie que la Ley de Amnistia vuelva a tensionas a los doce magistrados que integran en la actuandad el órgano, tras la incorporación del ex vocal del Consejo General del Poder audicial, Jusé María Macias.

La primera gran batalla que se librará en e TC será la de las abstenciones y recusaciones ante la tramilaction de las cuestiones de inconstrucionalidad y recursos que tendráque resolver el Pleno.

El magistrado Juan Carlos Campo ha solicitado apartarse del debate sobre la medida de gracia porque como munistro de Justicia soatuvo en el informe sobre los indultos a tos li deres del 1-O que la amoistía es «an construccional». «A triferenta de la amoistía, claramente inconstituciona, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito», escribio Campo. Fuentes juridicas consultadas confican de probable que el Pleno acepte su abstención.

De forma paralela a la petición de abstención de Campo, el partido de Alberto Núñez Feljóo ha solicitado apartar de la deliberación sobre la apinista en su recurso al presiden



te. Cándido Gonde Pumpido, a la exiditectora general de Mondoa Laura Dica y al propio ex ministro de Justicia - queya ha pedido no particpar en el debate por aos mismos hec 108

En el caso de Conde Pump do la recusación se funda menta el que el actual presidente ya se apartó de todos nos recursos de amparo que afecta van a los deres del procés y estos procedi mientos guardan «clara conexión» con el recurso de inconsillucionalado presentado contra la Ley de Amrustia, informan fuentes jundicas a El MUNDO

Sohre Diez, los papulares sostienes que tuvo dependencia, erisquica di recta de Pedro Sánchez como miembro del Gabierno al ser directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinacion Jurídica en el Palacio de la Moncio. Además, exponen que en el año 2018 firmó un articalodonde allimnóque se debia devo ver el conflicto citalán a «la po fitica», idea recogida en el preambulo de la Ley

Pero el embrollo de las recusaciones y abstenciones no lemina alt, ya que dentro del sector progresista del tribunal hay voces que consideran que Macias debe abstencise de participar en el debate sobre la aministra porque como vocal del Consejo em todos pronunciamientos contrarios a la citada Ley Por su parte, fuentes prosimas al magistrado afirman que no se va a abstener porque siguiendo la propia doctrina del TC no con curre causa fegal para hacerlo

En el año 2021, bajo la presiden cia del tragistradi: Pedro González-Trevijano, el Constructional cambio su docti na sobre las recusacionas de sus miembros por unanumadad y se blindó ante el ntento de apartar a sus magistrados. En aquel auto, el Pieno estableció que «va en la propia naturaleza de las coesa que un magistrado del Tribuno. Construcional haya sido designado precisamente por sus ideas y opiniones expresadas a través de los instrumentos habituales de difusión puri-



Cándido Conde-Pumpido, al frente de los magistrados del TC en la apertura del año judicial. A ORTEGA, E. PRESS

El PP busca apartar a Campo, Díez y Pumpido de la votación

En el sector progresista creen que Macías debe abstenerse

dical que conforman su trayectoria profesional y que, por lo tauto, deli mitan los principios de merito y ca pacidad que le habilitan para el ejer ciclinge sun funciones».

Por otro lado, el Supremo ha ele vado cuestión de inconstitucional al tener que resolver el recurso de un condenado por delito de desórdenes públicos agravados nos unos hechos ocurridos en Girona en octubre de 2019, tras publicarse la sentencia de la Safa Segunda, consistentes en el lanzamiento de piedras o trozos de piedra contra los Juzgados de dicha cludad. El Alto Tribual sostiene que la anunistia violenta el derecho cons tituciona, a la igualdad ante la ley y a la seguridad jurídica. Según el Su premo, «la tibre y democrática convivencia fue gravemente perturbada en España como consecuencia de un intento, por fortuna facado, de gorpe de Estado. La ammistia de sus responsables se establece sin suje

cion a cautelas o condiciones de minguna naturaleza, coexistiendo con la afirmación que por activa y por pasiva, realizan los favorecidos por aque da celebrando que han veiscido y anunciando que la volverán a hacer. Las formaciones políticas a las que perfentecen no es solo que votaran alirmativamente a la ley que los armastía, sino que sus votos resultaron para la aprobación de la sey del todo imprescindibles, conditio sine qua non o condición de posibilidad.»

Por su parte, el PP dell'ende que la Ley de Amnistia «es inconstitucional porque es arbitraria y, por tanto, contraria al artículo 9,3 de la Constitución y que se impulso «con un único objetivo: conseguir el poder a cumbio de la immunidad».

# Mazón va al choque con Illa para disputar a Vox el voto anticatalanista

El Consell pide formalmente a Cataluña que «respete la lengua valenciana»

NOA DE LA TORRE MADRID

En el Palau de la Generalitat de la lencia no se oculta que la suerte de consecto cutalan partad—entre el PSC y LRU, para hacer a Salvador Illa presidente de la Generantat de Cala "iña es un filon—en terror los políticos, se entiendo—para Carlos Mazón. El dir, gense det PP valenciano preside una de las comunidades más castigadas por el actual modelo de financiación, con lo que a la exigencia de un fondo de nivelación al Gobierno de Pedro Sánchez—que ba asumido todo el PP como propia. Mazón sumo abora el agravio de lo que se ha haunzado como el «cupo preparativa».

Abora bien el de la financiación no es el umao frente que ha cecidido abril Mazón con Cotaluña. El presidente sidente sulenciano, que ante Fornent del Trebau presuma en marzo de rebaja fiscal y tendia la mano a sus em presarios, va ya al choque con Illa agitando la bandera identitaria. Su de fiseren de Educación. José Antonio Rovira, acaba de pedir formalmente a Cataluña que «acate» el Estatuto de Autonomía valenciano y «respete la lengua valenciana»

El mativo de la dispura no es otro que el réciente Informe ingu si too presentado por el Govern cabian so bre la situación del catalán. A juicio dei consejero de Educación valen ciano, -con este informe, el Cobier no de Salvador II a vuelve a hacer apologia de los inexistentes pa ses catalanes, incluyendo información comparativa sobre el nivel de catalán en menores de 40 años de Catalufa, Islas Baleares y Comunidad Vananciana.

La tests del Gobierno vajenciano es que «no se puede tolerar que ha ble de todas estas reglames cumo parte del dominio lingú sitro catalán-Para los populares vajencianos, cata án y valencianos no son la misma lengua, lo que significa que no apoyan la idea de la unicadifingúlstica que acepta de forma mayoritaria la academia y que incluso defendió el lider del PP catalán. Alejandro Fernández

«La mayona de la sociedad valenciana rechaza que a nuestra rengua se la reconozca como catalana», in sisten en el Goberno de Mazón, que trabaja precisamente en una futura ley de señas de identidad valencianas para bimdardas freme a lo que se consideran «injesencias» del llama do catalanismo. Por ejemplo, se quie re prohibir toda subvención publica a, entramado de entigades sociales que aboga por los Palicos Catalans por lo que se espera que cuente con el respaído de Vox.

En esca inea, en e, año que duró er gobierno de cualición de PP y Vex en la Comunidad Valenciana, el Con sell tuvo tiempo de aprobar un cambio de los criterios inguisticos de la Generalitat, que vienen a ser las nomas lingüisticas que debe aplicar, a Admenistración valenciana en sus comunicaciones. El argumento oficial no dejaba lugar adudas «El Gobierno valenciano anterior produjo un carabio en el uso del valenciano buscando su confluencia con los estandares de otros territorios y comunidades autónomas». Es decir con Cataluña.

### El PP ha sacado rédito electoral del discurso contra el pancatalanismo

En au primera entrevista como consejero de Educación Royara apticipó la positura del Conselli. «Quaremos que los nifios valencianos estudien valenciano, no es-alán—dijo en declaraciones a este diano. Esto explica que Royira haya cuestiona do incluso a la Academia Valencia na de la Lengua (AVL) blindada en el Estatuto como el ente normativo oficial, por asuant ja unidad lingüis-



El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. 19 CANDLO EFE

tica de catalán y valenciano.

Ahota bien, que se redoble el choque con el Govern de Illa se explica por la pugna en el espacio de la derecha por el veto anticatalanista. Bl PP valenciano ha sacado histórica mente rédito electoral del discurso contra el paricatajanismo. De ahí que Vos, que reconoce abiertamente que ano de sus eles discursivos en la Co munidad Valenciana pasa precusa mente pur el combate a la trica de los Pusos Catalana, se haya apresurado a apuntar contra las contradicciones del PP en este asunto

Desde la bancada de la oposición, el portuvoz de Vox en las Cortes Valencianas, José Mana Llanna, aseguna que los libros de fecto valencia nos son «sectarlos, paridistas, adoit trinadores, falsarios y prácticamente no ac ha cambiado nada» «En buestros cotegios siguen en las paredes mapas parigráficos de mos

### Para los populares, el catalán y el valenciano no son la misma lengua

falsos e inventados países cata o nes» afirma, en lo que es claramente un recado para el Partido Popular.

El PP valenciano, sin embargo, denunció en vectano la querra de ana fotografía con la cara de Mazón en un acto de Arran en Barcelona, «Po deis quemar mi cara un millón de veces. A la Comunidad se la respeta y quien no lo haga me tendrá enfrentes, respondió Mazón.



**DECIMO ANIVERSARIO** 

# DON EMILIO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y GARCÍA DE LOS RÍOS

PRESIDENTE DE BANCO SANTANDER

Falleció en Madrid el 9 de septiembre de 2014

Banco Santander celebrará una misa el próximo martes 10 de septiembre a las 14 00 horas en la capilla de la Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte, abierta a todos los que quieran compartir con el banco su recuerdo del presidente Emilio Botin, en el decimo aniversario de su fallecimiento



Alberto Nuñez Feljóa, junto a los barones del PP, el pasado viernes en el Palacete de las Duques de Pastrana, en Madrid. JAVIER BARBANCHO

# Los barones cierran otro frente en inmigración por «la pinza Vox-PSOE»

Génova ve en el aire la negociación con el Gobierno por las reticencias de Hacienda

HIANMA LAMET MADRO
La cumbre de barones del PP del pasado viernes se convocó para armar
um frente comun contra el «cupo separatista» ero alfinal sedebano más
purilusamente de innegracion que de
financia, ón aut el muer. Los li
detes regionales populares trataron
el problem, terratunal Jurante a primera lun—y media de la reina en,
apenas dedicaron 30 minur us a discutir detalles «tecnicos» del documen
to que conacisarion, y que vara de
sarrollas hos mismo, con una carta a

la ministra de Hacienda para recla

mar que invecte en las CCAA (£ 000 millones de los fordos europeos.

Toda la conversación a puerta cetrada que mantavieron después de la intervención de Alberto Nuñez Feijoo versó sobre inmigración. También la mayoría de los corr. Ilos de la comida porque tue un bulé de pie. Ahi se formó otro «Trente comunio» de facto comra «la pritra de PSOS y virx» en materia migratoria. La opimón generalizada fue que a Sán chez do ce interesa llegar a un pacto para reformar la Ley de Extranje, na con el PP porque quiere quebrar el Gobierno canario, dividir a la de recha politica y culpar de la fa, ta de meci das a los populares

Y vox, opinan los barones, quiere hacer de la inmigración su gran baza de exposicion e contra el PP sobre to docer un momento en e que he Act do la Fiesta la formación de Aivise Pérez le disputa un buen bocado de suevistantes con un discurso muydu ro contra los migrantes que legan de África o de passes musulmanes.

En la parte mollar de la cumbre. Fendo les pidió a los barones opi món sobre por qué el Gobierno no muestra excestvo interes en la ne goriación intermitente que mantie ne con su partido. Para la cúpula del PP hay dos posítives motivos bien porque no hay acuerdo previo con Sumar ni con los socios parlamentarios, bien para situar el debateren términos maximalistas. O sen «para dar impulso a Vox y poder voger ue nuevo ta bandera del mied» alla ultraderecha - resume un barón en conversación con este diano. «Quie ren que cato reviente añade. «Quie ren que cato reviente añade.

De manera que en la reunión de los barones «también nubo un frente comun en amagración, no sólo en eco nomía», apuntan fuentes conocedotas de las conversaciones a puena cerada, «porque todos estuvimos de 
acuerdo en que hay una pinza del 
PSOE y vox contra nosotros» insisten ¿Para que PP ra inten un dejar al 
PP en tierra de nadie», como les dijo 
Peijóo a los barones, segun diversas 
fuentes presenciales, «Hubo un con 
senso claro frente a la dejación de fun 
ciones quel Gobierno», afiade otro batón a ute normes.

También frente a Vox. La formación de Santiage Abasca, na amenazado con no aprobar los presupuestos de las cinc. Latonomias donde compió los gobiernes en p. il. (Aragón, Castilla y León, Marcia, Extremadura y la Comunidad Valenciana, si el PP no asume su postura rugratoria. Precisamente la misma postura que les llevo a romper las coalizanes, no acoger a los niños y adolescentes que llegan a las costas canatias y ceuties sin acompa-har.

En su entrevista de ayer con EL MUNDO. Feijon de resto trascenden cia a la antidencia de este úrdago subre sus barones: «No veo a aninguno de ellos preocupado. Al PP se vicine cumprime prosy contazionamientos, con amenazas no». «Vox está obse sionado con la oposición y nosotros estamos comprometidos con un cambio de Gobierno», añadio

En todo caso, la dirección de Gé nova confía en seguir negociando con el ministro de Polífica Territorial. Angel Victor Trates, y con el pre sidente de Canarias Fernando Cla von Er nterlocu indel PF es el por lavos parlamentario Miguel Tella do, quien está a la espera de reto mar los contactos. Torres tras,ado al Munisterio de Hactenda la neopuesta del PP para que el Estado asuma el coste de los menores migrantes no acompañados a partir de un 150% de saturación de los centros autonómicos de acogida, pero alu fut donde encalló et acertam to. Todo depende de la vicepres denta Maria Jesús Montero.



Consultar página Web del CIS, www.cis.es







Pedro Sánchez, recibido por las autoridades chinas en marzo del año pasado, durante su primera visita oficial al país asiático, MONCLOA

# Coche eléctrico y carne de cerdo: los deberes de Sánchez en China

La segunda visita a Pekín en año y medio está marcada por la agenda económica

RAÚL PIÑA PEKIN

EALLER ISP

Segunda visita en apenas año y me dio de Pedro Sánchez a Chura, la segunda potencia del mundo. Un he cho mada habituat. En el equipo del presidente del Gobierno consideran que esto se debe a que el pais asiatico aprecia la racciud coherente y constructiva» de España y lo considera uno de los socios de hieres en a UE El viaje persigue reforzar las relaciones bilaterides e in ensificar ol interambio comencial, para que la balanza no esté tan decartada has: a los

asiát cos. Un via e de tres días que concide em las tensiones existentes entre la Union Europea y China por la decisión de los europeas de imponer aranceles a los veluculos electricos y la respuesta de estos abmendo una investigación a las importacto nes de carne de cerdo, especialmente dafunas para el campo español.

El pasado mes de Janto, la Comsión Europea tomó la delicada decisión de Imponer atanceles a los vehiculos ejectricos chinos, al considerar que las importantes subvenciones que recibe de Pek,n esta industria propicada, una competencia desieal. La respuesta, apenan gros dían des pués por parte del Ministerio de Comercio de China fue abrir una investigación por competencia desieal con tra las importaciones procedentes de la la de compete econociería.

Una decisión que preocupa al Gobiemo y a la industria porcina, pues nuestro país es el principat exportador de cerdo a Chera, tanto a nevel comunitario como mundial. Segun los da tos de la Organización Interprofesio rsai Aeroadimentaria del Porcino de Capa Blanca, España es el principal exportador de carne y de productos eja borados de porcino a China, con un total de 660 x88 toneladas nor un Valor de 1.223 miliones en 2023. Cifras que representan el 20.33% del volumen de las exportaciones de porcino de Espafian el 137% dei valor, astenno el 20.95% de tas importaciones totales de porcino a China. Este sector catá representado en la delegación empresaria, que acompoda a Sanchez. Habra distintos foros económicos, además da las reuniones con las autoridades, para abordar el asunto. Un procedimien to que restringiera la exportación de carne de porcino española a China podría beneficiar a otros países como Brasil Canada EE. Il to Rusia.

En el sector existe preocupación an te esta situación, segun explican a esle aramo faentes del arismo. Esponer que aunque l'hima nun està en una fase de investigación y no ha tomado ampuna decisión sobre el porcino los importadores ya están receiosos. Las cifras que dan son que de cada cerdo, 12-15 kilos se envian a Crima. Las posibles restricciones no afectarian al jamón o el embutido, sino a productos como la cabaza dei cerdo. las quantas.

Pirentes del Gobierno español ex plican que en las reuniones que Sánchez va a mantener con el primer mi-

### De cada cerdo español, hasta 15 kilos acaban en el mercado chino

nistro chino, Li Qiang, y con el presi dente del pasa, Xi Binpong, ae vina a tratar todo tipo de asuntos, deade la geopolítica, con las guerras en Ucrania y Palestina, así como asuntos «espinosos» como el de los aranceles y as posibles restricciones a la came del cerdo

La posición del Gobierno de Espafia esta de evirar guerras comerciales, purque consideran que siempre son negarivas para todas las partes, pero nambién apticipan que van a defender los merteses de la utiliastita española y europea. «Vamos a habiar de eso» exponen fuentes gubernamentales, que reflema que la posición que defisidar la comparta de la comparta de la comparta de la marca de la marca de la poreino, tan español, an de marca, dicen, y que supone muchos empleos.

En el país asiárico aseguran que cumpien con las normas de la OMC al abrir la investigación tras una sou citud de la Asociación China de Ganadería y se acusa a la UB de iniciar las pesquisas que derivaron en los aranceles a los vebeculos ejectricos chinos sin un procedimiento similar

al estaranceles agricolas, cuimo los drigidos contra el brandy francés o el cerdo español podrían ser un castigo para los dos principales impulsores (París y Madrid) de la investigación a los vehículos eléctricos», ha llegado a diagnosticur la consultora Trivium China.

La investigación abierta por la Comisión Europea y que ha derivad y en sanciones de momento provisionales, que podrían ser definitivas en noviembre, a la importación de velyculos ejéctricos chinos tiene su origen en la convicción de la UE de que las ayudas púbicas de Pekín a cassector generan competencia desieal para, jos fabricantes europeos

# Avanzamos hacia la descarbonización.

Cracias a proyectos innovadores, hoy podemos inyectar casi 200 GWh/año de gas renovable en nui stras redes. El equivalente as consumo de 35 000 viviendas



neturgy.com



# ESPAÑA VIJELTA A CLASE REBELIÓN EDUCATIVA

# La escuela reclama un cambio de rumbo para mejorar sus resultados

Ocho millones de alumnos regresan desde hoy a las aulas entre el «malestar» de los docentes por la burocracia y la «preocupación» de las familias por la caída del nivel

Raquel Haro, profesora de Lengua y Literatura en el instituto publico Maestro Juan Rubio de La Roda (Al bacete), regresa a las aulas con mu t has garras, pero también con el re cuerdo amargo del «excesivo trabato buroctático» que tanto etta como

BUS COMBOARTERDS TUVIEROD que realizar el curso an terior. La Lornios, denun c'à esta jefa de es unios ad unta, «ha multiplicado» las tareas de los do centes. Tienen que crear «situaciones de autendizaje», disejan «rijarrom de evaluación» y encajar decenas de «descript ares operativose que mues

tran el grado de adquisición por par te de los alumnos de las flamadas «competencias clave»

Obligados a utilizar un lenguaje incomprensible y enterrados entre papeles, los docentes se pasan bue na parte del dia «elaborando informes y no queda tiempo para lo que realmente importai preparar bien las clases»

«Tenemos que adaptac nuextra forma de ense ต้อย ปลรงดนเดย cias políticas del moment, y eso está perjudican do el aprendiza je del alumna fancionaria miembro detsindicate-Anpley con 14 años de expe nencia a sus es paldas

El incremento de trabajo que ha tratdo la flamada Ley Celad es la quela más recu rrente de un profesotado desmo ralizado porque n wene in a no vos. ni posibilidades de meiora. profesional, nure conocimiento por parte de la socie-dad, y que se en-

de su paciencia porque el Cobterno no ternuna de atender su petición para que se reduzcan las ratios de alumnos por aula y las horas lecti vas. A ese «malestar» docente se su ma la «preocupación» de las familias por el empeoramiento de los in dicadores educativos en el altimo (n forme PISA, donde, entre 2015 v 2022. España ha perdido 22 puntos en Lec

tura (el equivalente a un curso acadéntico) y 13 puntos (medio curso) en Matematicas

Unos ocho miliones de alumnos y cerca de 800.000 profesores com un zan desde hoy y hasta el proximo día n la vuelta al coregio en un contexto

de «incertidumbre» v «ten sion» en la comunidad eduatika, que reclama un cam bio de rumbo para meio rar los resultados tanto de los alumnos como de los profesorea. Se prepara una rebelión.

Hasta abung Justannacatos habian dado un vo to de confianza a la munistra de Educación, Pilar Aie

gria, y no le habian organizado nun guna buelga. Ilm tándose a protes tar contra algunos gobiernos autonómicos. Pero ya ninguno ga rantiza que no habrá movilizacio nes a lo largo de este curso, incluso as cen rales sind cales más cercanas al PSOE critican la gestión edu cativa del Gobierno de coalición

acometer con urgencia la negocia ción con los sindicatos del futuro Esiatuto Docente», enuniera Maribel Lorança, secretaria del Sector de Err señanza de JGT que advierte que el -Gobierno está dejando de hacer sus deheres con el Estasuto» y eso «esta generazido un malestar general en el colectivo docente», «Incluso los partidarios y los que comparten el objet vo de la Lomlos dicen que no puede ser», recalca

quien muchos de ellos ban votado. nu haya mejorado sus condictores profesionales, como prometió hacer. ción, el acceso y el desarrollo de la a partir de la entrada en vigor de es ta ley aprobada en diciembre de 2020. Alegría presentó en enero de 2022 un documento con 24 propuestas y no se ha vuesto a saber nada.

A buena parte de los profesores les escuece que Pedro Sánchez, a En la Lornloe se establecta que el Go-bierno debía elaborar una propues ta normativa para regular la forma carrera docente en el relazo de un año.

Francisco Garcia, secretario ge

El docente de Castellon Paco Benitez, p. G. ARABA PRESS

«Sinue siendo insuficiente la oferta publica de plazas para cursar es tudios de FP a pesar del gran atamento de la demanda. También va demasiado lento, a nuestro luicio, el proceso de universalización de la enseñanza en la etopa o-3 años. En lo que respecta a los compromisos con traidos con el profesorado en la propta Lumioe el Ministerto deba

Raquel Haro, en su instituto, M.V. ARABA PRESS

neral de la Federación de Enseñan. za de CCOO, opina que ese docu mento «es insuficiente porque no aborda la carrera profesiona, que ese, nudo gordiano del debate» Su sindicato va a impulsar «una cam paña reivindicativa» en torno a la reforma de a profesión que ya ha comenzado con una recogida de for mas en donde se reclama al Min s

terio que abra las negociaciones.

Garcia cree que este curso «si se dan las razones» que pueden impulsar alguna protesta a gran escala. Loranca no descarta participar en una niciativa de este tipo

Marta Gutiériez, responsable de Educación de CSIE, también va est esa línea: «Si no empezamos a ne godiar el Estatuto, activaremos una serie de movilizaziones en todo el territorio que pueden acabar en una huelga». De momento, han convo cado concentraciones para el dia u en todas as provincias de Casulla. ua Maricha, de la rita io de CCOO s STE-CLM, pero también tienen en mente profestar frente a la sede de) Ministerio porque «es el que más responsabilidad tiene«

Anpe, el otro sindicato represen tativo a nivel nacional, tambien tie ne ganas de pelea porque «ya vamos rarde s no se ha hecho nada» Ade nás de por el incremento de la burocracia, su presidente. Francisco Venzala, proestra sa inquietod por el hecho de que el concierto de San

chez para Cata luña puesa redu cir en otras co munidades autónomine the partiфая есопотнеля gestinadas a la escuela «Pedi mosmedidas nara preservar la contexto de incertidumbre en el que se ha int ciado el curso es colara cousa del completo esce nario politico y reclamamos al Cohtemo central y a los autonó micos que garan ticen la financia ción necesana del sistema publico de enseñan za en todos los territorios det Es tado», reivindica Venzast.

Las fuentes consultadas en

e) Ministerio de Educación piden paciencia y aseguran que a lo largo de este mes se pre sentarà un calendario oficial de ne gociación del Estatuto y se pondeán en marcha diferentes mesas con la dea de que la reforma esté completada «esta tegislatura» es decir, pre visiblemente antes de 2027-, aun que aleunas medidas, añaden, se podrian ir aprobando antes.



espaldas) preparan la vuelta a clase en su casa de Barcelona. PEDRO SALADO ARABA PRESS

El Gobierno va se ha autoenmendado, en cierto modo, si anunciar un plan de choque contra los malos restiltados de PISA que contempla un plan de refuerzo de Lengua y Matemáticas que no estaba pre visto en la Lomioe. Este plan, ins pirado en la política educativa de Casti la y León (PP), no cuenta, sin embargo, con los fondos inicialmenle anunciados (de 500 millones de euros ha pasado a 95) porque de pende de los Presupuestos Ge nerales del Estado. Esta rebaia también podría ser fuente de conflicto



con los profesores y con las OCAA

Las fain l'as también están in tranquilas Habla Maria Capellán. presidenta de la Confederación Es pañola de Asociaciones de Padres y Madres del Alomnado (Ceapa): «No sabemos qué va a pasar con los programas de refuerzo de Lengua y Matemáticas. También nos preu cupa la nueva Selectividad, por que no conocemos cómo va a ser. No se están tomando medidas para la climatización de los centros, a pesar de que se prometió. La educación de o a gaños se está implantando de forma muy desigual. Y nos preocupa lo bajado de los resulta dos académicos, estamos viendo cómo se está perdiendo nivel»

La opinión de Capellán es compartida por muchas madres. En Cataluña, a farinacionea Bon Iluertas ha reunido a cientos de familias en la Piatuforma per I Educacio de Qualitar y está preparando la cesa ción de «una especie de movimiento is: M de la educación», que comenzará con protesta en las calles, para luchar contra «la situación de emetgencia encolar» que se vive en esta comunidad autónoma, que ha sido punta de lariza de las metodologías supuestamente innovadoras que promieve la Lumloe.

En sus carnes lo ba vivido tam bien Sara Sánchez, una madre cu vo hijo estudió la Primaria en un colegio público de Barcelona y a par tir de un cambio en la dirección durante la pandemia, se impuso una nueva forma de traba ar donde el nifio, que tiene dislexía y discalculia, «no aprendia nada».

«No tensan i bros de texto ni cua dernos. No tomaban apuntes. Cogian la tableta para todo. No nabia dictados. No conocian lo que eran los examenes ni los deberes. Mi hi jo no sabía las tablas de muliplicar porque les decian que no bacia falta aprendérgelas de memoria por que en el instituto iban a usar calculadora», narra Sara, que en esos años mantino peleas continuas con el centro y tego a que jarse a la inspección.

El relato lo completa el propio E. de 13 años. «En el colegio teniamos

un horario que no seguiamos y ha ciamos asignaturas como Moroen tos del Aula, donde no haciamos na da. Mi experiencia con el aprendizaje basado en proyectos fue ma lísima. No ielamos, no aprendiamos v simplemente nos daban la table ta y nos decian. Venga, a bacer in nuvamat. Cuando me cumbié al ins tituto y empecé r<sup>o</sup> de la ESO tuve un examen de Matemáticas y no me dio tiempo a terminario. Tampoco io ter minaros los compañeros que habian ido a mi colegio. Ahora en el instituto seguimos un orden, cambiamos de asignatura y escribunos y leemos mucho. Estoy muy contento-

Sara cuenta que cuando E. pasó el año pasado al arstituto, que im

parté una ense fianza más tradicionally stiene fama de duros, comenzóa estar más a gusto consigo musmo porque veta que progresaba Sostienen que hay muchos padres que opinan como ella y que se venobligados a reforzar el aprendizaje de súa hijos con clases particulares por la tarde tras las horas lectivas. «Se han cambiado los roles, los tiños van alco egio a jugar y en casa se estudia y se trabaja». «Cada año siento más malestar

«Cada año siento más malestar porque tengo lo sensación de que no estamos haciendo las cosas como deberiamos porque nos vemos obligados por la actual ley», lamenta Paco Benitez, profesor de Ingues que este cursucomenzará a dar clases en el instituto Penyagolosa de Castellón tras pasas por el instituto Val, d'Alba Este funcionario con 15 años de esperiencia, membro de la asociación Observatorio Critico de la Realidad Educativa (Ocre), está cansado de tanta burocracia y del evoludero de la Lombes, una nor

### SARA SÁNCHEZ (MADRE)

«Se han cambiado los roles: los niños van al colegio a jugar y en casa se estudia y se trabaja»

### RAQUEL HARO (PROFESORA)

«Tenemos que adaptar nuestra forma de enseñar a las ocurrencias políticas del momento»

## PACO BENÍTEZ (PROFESOR)

«Nos presionan para que todo el mundo pase de curso. Es una gran mentira»

ma que denoncia, permite que «en las juntas de evoluación se dé el Hfalo de la FSO a alturmos con circo suspensos»

ell'sistema nos presiona para que todo el mundo pase de curso inde pendientemente de los suspensos que tenga. Estoy de acuerdo en que no se puede dejar a node atrás, pe to coso que esto perjudica al alumno porque llega al Bachillerato y ne encuentra perdido. Además, ¿que aliciente tiene para esforzarse? Al Biad, si rebajas la exigencia umas familias pueden suplir las carencias con extraescolares pero otras no. Es to que más impotencia me genera y siento que es una injusticia. Es tamos creando una gran mentiras.

# **CRONICA**

# Congreso islámico en la 'zona caliente' del salafismo

# VOX EXIGE A LA GENERALITAT QUE LO SUSPENDA POR EL PERFIL RADICAL DE ALGUNO DE SUS PONENTES

Entre los participantes en el cónclave, que albergará la localidad tarraconense de Torredembarra los dias 13, 14 y 15, figura un imán que reclama a las mujeres musulmanas no salir a la calle perfumadas, con vaqueros ajustados o tacones de aguja y un ex confidente de la Policía vinculado con la «policía islámica de Cataluña»

VÍCTUR MONDREO BARCELOSA

«Hermana, te pido por Alá que cuando salgas a la ralle no te eches perfume Toda mujer que se perfuma y sale de su casa paseándose delante de los hombres que buelen su per fume es una mujer fornicadora». Es tas y otras misóginas considera riones realizadas por el (mán Ma-

l k ibn Benaisa en una mezquita ceuti er el año aous bao nido compartidas masivamente en las redes sociales du rante la ultima se mana, convirtiendo en célebre a, que so rà uno de los ponen tes de un controver tido congreso islà mico que se celebra rá en la localidad ra гідсопепяе Torredembarra los próximos 13, 14 y 15

de septiembre El video fue mic a mente difundi do por la Televisión de Ceuta (RTVCE) como parte de un elclo de conferencias que se ofrecieron durante el mes del Ramadán yen el tam bién critica Malik Ibn Benaisa due algunas mu eres mu sulmanas combinen el uso dei velo con

atuendos como -va-

queros apretados, chaquetas con las que se nota todo el cuerpo o ta cones de aguja-

La entonces secretaria de Igual dad del PSOL de Geuta, Sandra Ló pez Cantero, denunció a Ibn Benai se por una «posible consisión de de litos relacionados con la apotogía de la violencia de género o la discrimnación por sexo», pero la Fiscalia ar chivo la denuncia ese mismo año «En reinción con la violencia de género, la legislación alude a la realización de acciones concretas, en for ma de amenazas, lesiones, coaccio nes o malos tratos, mientras que sobre discriminación por sexo o rel

gión el articulo sio del Código Penat se refiere a incentivar adiscriminacion al odio o a la violenzia», subrayó el M naterio Flacal ante e, requerimiento de socialiste.

ne de ese enisodio. la presencia en el Congreso Islamico Nuclous, de Tarra goria, que versará sobre -creencia. mo dales y familia des de ta perspertiva is lámica», ha flevado a Vox a reclamar ,a «suspens on urgen te- de la convención a considetar - madmusible que la Gene ralitat de Casaluña permita, y con ello egitime la celebra ción de un evento en et que previsiblemente los ponentes se expresarán contra las libertades más

básicas de los muje res y contra la identidad real de Ca talufia, que no es musulmana-

Asimismo, Vox ha sone tado las comparecencias en el Parlament del consejero de Justicia, Ramon Espa daler, y de la consejera de Igualdad. Eva Menor, «para que expliquen por qué se permite la celebración de d



Yusuf Soldado. E.M.



Malik Ibn Renaisa, P.M.



Carrel del Congreso Islámico de Tarragona, que acogerá la localidad de Tarredembarra, 🖼

cho evento» en Cata-aña.

Otro de los ponentes del congre-so es Yusuf Soldado, un ex confidente de la Policía, que después los investigadores vincularon con «la policia siámica en Cataluña» Analistas del CNI y de los servicios de Información de la Policia Nacional reductation informes sobre to que llamaton - la posicia islamica en Ca taluña» en los que mencionan a «gru pos que se dedican a señalar a otros miembros de su comunidad y a amonestarlos cuando no cumpler con la ley islàmica, la sharia, los preceptos islámicos o cizando, sencillamen te, no se comportan segun la ideo logia que profesan»

La provincia de Tarragona, en la que se celebrará el conclave, ha figurado en el punto de miro de la Policia en los últimos años. Especial eco tuvo la detención en 2022 de Moha med Said Badaqui, acusodo de «prac nearly difundir el salafismo radicar-

A pesar de const tuit un pffat de la comunidad musulmana de Reus para determinados sectores del soberanismo catalán, je Policia ectuó contra el tras detectar la «radical. zación de sus discursos-

En novjembre de 2022 (ще ехриsado a Marruecos «su país natal y

La Policía vigila desde hace años el salafismo en Tarragona

En 2022 se detuvo en Reus y expulsó de España a uno de sus lideres

dei que emigró con destino a Catauña con dez años- al considerar probado la Policía que constitula un peligro para la segundad nacional por participar en varias actividades -provihadistas».

ERC, CUP Junts y los comunes denunciaron, tras so detención, que Mohamed Said «es victima de represión política mediante la Ley de Extranjeria». De alti que instaran a ia Generalitat de Cataluño a -activar todas las herramientas adminis trativas, jundicas y diplomáticas para velar por sus derechos»

Sin embargo, la Sala de lo Con tencioso Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó suspen der la expulsión de Mohamed Said. al que la Policia perfila como «uno de los principales referentes en España del salafísmo más ortodom responsable del «aumento del radi calismo en la región de Tarragona a causa de su discurso»



Los domingos con ELOMUNDO, la revista Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarie sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# **OTRAS VOCES**

SI -segun San Vinicius de Asis-- España es ton racista que no debe acoger el Mundia, de fútbol de 2030, ensonces Brasil, tendría que ser condenado o no celebrario jamás.

En el paus natal del futbolista, el 80% de las victimas de la Policia que más mata del mundo (6.000 homicidos a, año) son negros como ét un negro de entre 15 y 29 años tiene un 14,7% más de probabilidades de ser asesinado per la Policia que un blanco; el 96% de los presentadores de televisión tienen la piel clara; el 86% de los magistrados, lo mismo; y luego está la brecha salarial: de media, los primeros anio cobran un 57% de lo que cobran los segundos.

Pero el buque insignità de la lucha contra el racismo 20 milliones de euros al año- Jamás habia de aquello. Conviene recordario ahora que el astro que cada vez ofrece más sintomas de nifiato malchado- se ha arrogado los papeles de sociologo, de Teresa de Calcura y de gran majosador.

Que Vinicius es muy bueno con el balón en los pies es tan evidente como que es una especie de Mocito Fella en lo tocante a martener la calazza entre los hombros. Si el



El racismo según San Vinicius Vinicius actual quien està grabando un documental sobre su vida para Netflix y al que se le está yendo la mano pidiendo foco- es el loono que el futbol necesita contra el racismo, entoncos el Joe Pesci de Casino es el hombre adecusado para una categuests infantil.

Lo que le trodesta a Virtains no es el moqueo racista de una minoria (existe y es execcable) que no deline a un país, sino que el centro de la diana sea élun tipo que por lo demás, suele latra el resueto a los tivales.

stene broncus con prácticamente todos los equipos, humilla a los clubes pequeños, reta a las aficiones con gestos poco ejempiares y gesticula atradamente a los árbitros.

Alguien que le quiera tiene que decirie algo. Si yo fuera él, la presunta que me haria sería, por que me insultan a mi. Y no a Mendy. Ni a Camavinga. Ni a Tobouaméni. Ni a Rodrygo. Ni a Maba, Ni a Rúdiger Ni a Mbappé. Por que Claro que hay racismo en el

Claro que hay racismo. Claro que hay racismo en el Jutbol, Lo mismo que a veces lo hay en la cola del Mercado na o en el patio del colegio.

Pern creo que Vinicius debería humildemente hajar del pedestal, nomar aire, dedicarse a jugor al futbol y escuchar. Porque trabajo hay, vaya que lo hay, Vint. Y bay un mon-

tón de niños mirandote.

Me acuerdo de aquello que contabo la escritora y profesora brasileña Luanda Juliao. Un dia dijo en clase "Que levanten la mano los que hayan sufrido racismo». De tepente, un alumno negro contestó "Hace unos dias, estaba en una farmacla esperando para comprar unos medicamentos. No había nadie que me atendiera. Sola mente estaba yo. Pero nadie querta atenderme. Quando le pregunté a la empleada gacaso no me ve? Estoy aqui, cansado de esperar, pro quiere atenderme? ella respondió ¡Bastal ¡Tu raza está acostumbrada a esperar!"». Otro estud, ante intervino: «Esto no es tacismo. Creo que sería racista si te habiera comparado con un mono o te habiera llamado gorila».



### **DICCIONARIO DEL PERRO**

POR JOSEAN BLANCO

alinear. tr. En jerga política, poner firme a la tropa para que responda como un solo hombre (o mujer). Así, el secretario general del PSOE ha convocado el 41º Congreso Pederal para alinear el discurso confederal y castrar disidencias, de modo que las delegaciones puedan cantar juntas «Prietas las filas./ rectas, marciales./ nuestras escuadras van/cara al mañana/ que nos promete/ financiación singular». En reflejo especular, el presidente del Partido Popular convocó el viernes pasado a sus baronías por ver si lograban entender y luego explicar cuál es su modelo propio de financiación autonómica.

**Casposo, sa.** adj. Persona de costumbres grimosas y retrógradas. Aunque deriva de caspa, se aplica también a los grasientos que presumen de «ir de putas» o de recibir a *felatrices* en el despacho oficial.

**Chamán, na.** m. y LEn las sociedades avanzadas, profesional de la intermediación con los espiritus de la Naturaleza que tiene, entre otras capacidades sobrenaturales, las de sanar enfermedades imaginarias, adivinar el futuro, comunicarse con los ancestros y cobrar por todo ello. Algunos, como en los cuentos, se casan con princesas.

embajada. L. En América Latina, sede diplomática violable.

espía. m. y f. Agente clandestino que desvela información oculta. Se le supone inteligencia, discreción, capacidad de observación y análisis. lealtad, control emocional, adaptabilidad y habilidad para pasar la información sin levantar sospechas. Así operó el miembro infiltrado entre las independentistas catalanas y ahí fracasó el espía ruso Pavel, que conservó en el portátil los informes que enviaba, quizá pensando en una futura novela. Por ausencia de intención y clandestinidad, no puede considerarse espía al teniente coronel que ha publicado en la Plataforma de Contratación pública del Ministerio de Defensa un documento que detalla la localización exacta de sus unidades, en España y en el extranjero, y su número de efectivos, todo con el loable interés de adquirir uniformes y organizar la distribución logistica. Tampoco a los militares estadounidenses que instalaron, con una antena de Starlink, una red wifi clandestina para oficiales en un buque de asalto de la US Navy. lo que convirtió al barco en rastreable en los siete mares. Para qué contratar esplas, o sea.

Solidaridad. f. Reparto de las migajas sobrantes del banquete.

### GALLEGO & REY

PUERTA GIRAFORIA



# MUNDO GUERRA ISRAEL-GAZA LA ESPIRAL DE VIOLENCIA



Las fuerzas de seguridad esraelles se reunen, ayer, en la escena del ataque, cerca del Puente de Allenhy, entre brael y Jordania. AHMAD GHARABIA AFF

# Atentado en la frontera jordana

 Tres civiles israelíes mueren en un ataque armado en el paso del Puente de Allenby, que conecta Israel y Jordania • El atacante llegó a la terminal en un camión de mercancías y abrió fuego antes de ser abatido

Tres civiles istaelies moneron ayer еп из задие агтадо еп ил солост do paso fronterizo empe Jordania e Israel. El atacante jordano fue neu tra izado por guardias en el Puente Allenby (o Puente del Rey Frassein) en un atentado anastal en esta ter minal bajo ja sombra de la guerra en la Franja de Gaza y la espira, de vio lencia en Cisiordania. Como conse cuencia del atentado, las autorida desismelies decidieron cerrar de for ma temporal los tres cruces frome tizos con Jordania.

Poco antes de las 10 de la maña nn Maher Dyab Hussein al Jazi, de 39 años llego al paso fronterizo del Puente A. enb) conductendo su camion de nercanciis Yaler la zona de carga e inspección, sacó tina pis rola que no fue detectada previa mente por los efectivos de seguridad de su país, bajó del vehiculo y disparò a corta distancia contra los trobatadores israelies de la terminai Los equipos de emergencia no pudieron hacer nada para salvar los. Por motivos laborales, el conductor tenia permiso para llegar a trabajadores israelies. Horas despues, se descartó que su camión de vara exp osivos.

-El terrorista se acercó a la zuna del Puente Adenby desde Jordania en un camión y abrió fuego contra las fuer 725 de seguridad sraelles en el paso». afirmó ayer el Ejércho ismela que confirmó la neutralización del atacante y la muerte de los tres civiles, identificados como Yun Birnbaum, de 65 años. Yohanan Sheisort de 61 y el is raeli argentino Adrian Marce o Podsinesser de 47.

Es un dia d'ficil. Un terrorista abominable asesonó a sangre fria a tres de nuestros ciudadanos en el Puente Allenby», reaccionó el primer ministro. Benjamin Netanyaliu, que afiadió: «Histamos rodeados de una ideologia asesina liderada por el eje del ma, de Irán. En los últimos días, terro ristas de exnables han asesmado a seis de nuestrus secucatrados y a tres agentes de poúcia israeltes. Los asesinos no ha cen dis, ación entre nusutros, nos outeren asesinar a todos, de derechas y de izquierdas. la cos y rela

gtosos, judios y no judios-

El presidente israelt, Isaac Her zog, declaro que «los acuerdos de paz entre istgel y sus vecinos son unu piedra angulas de la estabil. dad en la región», al tiempo que expresó su conflanza en que «todas las partes investigarán exhaus iivamente e incidente v traba jarán para prevenir futuros ataques».

El Ministerio del Intenociordano. por su parte, apunció que ha abjerto una investigación sobre los disparos efectuados por un ciudadano beduino procedente del sur del país. Elogiado por Hamasy Yihad Islámica, se tra ta de un ataque muy poco habitusi en un paso vital para diodadanos pares tinos que entran y salen de Cistorda nia y para turistas y el paso de mer cancias. Poco después, las autorida des de los dos países cerrasini el cru ce fronterizo, que también se utiliza para la entrada de ayuda homanita ria destinada a la Franja de Gaza.

Platentado puede tensar las relaciones entre Jordania, que tiene una gran población palestina, e Israel. Mientras el Gobierno de Setanyahu. y la monarquía hachem, mantis, nen pésimas relaciones, agrayadas por la devastadora guerra en la Franja de Gaza, que cambién aumentó el seruimiento antispael, en la calle jor dano, los servicios de seguridad is raelies y jurdanos han seguido coo nerando extrecha mente desde el acuerdo de paz firmado en 1994.

La frontera con Jurdama es la más larga (más de 300 kilómetros) y re lativamente tranquilla de Israel, Sin embargo, en los u. Hmos años ha au

En respuesta al ataque, Israel ha cerrado los cruces con el país árabe

«Los asesinos no distinguen entre los israelies», afirma Netanyahu mentado el contrabando de armas desde el país arabe a manos de miticianos palestinos en Cisiordania.

Stanqueal crucesturado a unos doco kilometros de Jerico comende con la escalada en este territorio ocupado por Israecen la guerra del 67. En los ultimos años. Cisjordanta ha registrado un aumento de atentados e ancuesirnes militares en una dinámica agrava. da en los 11 meses de guerra en Gaza. «Tenemos cerca de 50 alertas de ataques terroristas», afirman fuentes de organismos de seguridad, que temen ana nueva Intifada, tal y como Hamas lleva años reclamando y especialmente tras su ataque del 7 de octubre

En este sentido, fuentes militares citadas por varios medios lucales denunciar los esfacritos de Irán. Hizbu ià y Hamas por movilizar a 108 pates-tinos de Cisjordania para llevar a cabo más atentados contra israelies. Al mismo (tempo, ajertan de que las declaraciones de los ministros ultranaciona istas Bezale, Smotrish e Itamar Ben Gvir y los ataques de extremistas stacites contra polestinos contribu ven a aumentar la tensión y violencia. en un frente cada vez más culiente.

# **OTRAS VOCES**

TRIBUNA POLÍTICA La precariedad del Ejecutivo desde 2018 ha hecho que los independentistas se impongan en la agenda política. Una política de Estado, aún más una progresista, no deberta renunciar a la convergencia de los territorios

# El papel del Gobierno central en el País Vasco y Cataluña

LUIS MILLER

UNO TIENE la sensación de que los únicos que apor tan una respuesta clara a la pregunta que abre esta tri buna son los políticos independentistas vascos y ca talanes. Para enos, el papel dei Gobierno central español debe quedar reducido a la minima expresión en sus territorios. Esta posición ha sido magistralmente desarrollada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) Con altas dosis de pragmatismo, esta formación ha ido negociando la paulatina desaparición del Gobierno central del País Vasco. La total autonomia en la gestión de los asuntos públicos ha sido su leitmotiv durante todo el período democrático. En cada legislatura española, el Gobierno central ha ido retirandose del País nediante seucidos bilaterales can el PNV y sia hacer demastado ruido. Hoy, en muchas cuestiones que directamente afectan a los ciudadanos, la acción del Gobierno central en el País Vasco apenas se nota y аци ası, el proyecto de етгадісасіón total de su presencia no se detiene, y la gestion del regimen econòmico de la Seguridad Social se situa como la pròx ma

El abjetivo de los independentasias cara anes tembién es la expulsión del Gobierno centra, de su territorio. Per diversos motivos, sin embargo, el camino para conseguirlo ha sido más tortugas y mucho menos pragmático que en el caso vasco. Sin ánumo de ser exhaustivo, hay dos elementos que ayudan a entender

El Gobierno debe tener un papel destacado en la protección ciudadana en todas los autonomías

por que la expulsión del Gobier no españo: de Catauña es más compleja. Primero, al comunio due en el caso vasco, la Contest ut.ción no estableció un meca assimade blateralidad como son el concetto vasco y el convento navarro. En segundo lugar, no ha

hegemónica como fa que representa el PNV en el Pais Vasco. Cataluña es mucho mayor en lamaño y, aobre todo, mucho más diversa, lo que no permite interpre actiones hegemónicas de la relación con España, como ha quedado claro desde que el procés fragmentara la política catalana en múltiples visiones que apenas dan para investir a un Gobierno en precasio. Aun así, el acuerdo PSC ERC parece ir en la dirección de tomar ta via vasca de expulsión del Gobierno central de Cataluña de forma pactada.

La precar edad del Gobierno españoi desde 2018 ha hecho que los objetivos de los partidos independentistas se impongan en la agenda política. Desde en tonces, las sucesivas legislaturas han acelerado el pro ceso de despojar a. Gobierno central de las funciones que le quedan en Cataluna y el País Vasco. El debale de la amh etía y de los juegos florales del inde pendentismo han ocupado mucho espacio en el de bate publico, pero lo que realmente quedará para el faturo es a renuncia voluntaria del Gobierno central a lener un papel en Caraluña. El establectoriento de una relación bilateral entre el Gobierno de España y Cataluña será mucho más complicado que en el caso vasco, pero no cabe duda de que es el objetivo último de los sucesivos Goblemos catalanes. Si el siguiente b to es una financiación singular o un concierto a la vasca, si se establecerá un principio de ordinacidad o cómo será la aportación soudaria al resto del Estado son detalles técnicos que se irán dicimiendo en las su cesivas negociaciones políticas. Pero el principio in negociable por el nuevo Gobierno catalán es el esta biecimiento de una relación bilatera, con el Estado como se vislumbra en el conjunto de púntos que for man el acuerdo PSC ERC, más allá de la cuestión de 2 autonomia liscal

La postura de los partidos independentistas está cla ra y sus acciones, a veces más torpes y a veces más efectivas, son coherentes con ella. Pero, ¿qué función debe na descrupefra el Gobiento central en las commidadesputónomas para equelles que abo creemos en el Estado de las autonomás recogido en la Constitución? Los

partidos que se han alternado. en el poder durante las últimas cuatro décadas han propicio do una amplia descentraliza ción del Estado, sobre todo, ce diendo competencias a las co munidades autónomas, pero ano debe suponer que su posición con respecto al papel del Gobierno central no es la mis ma que la de los independentistas. ¿Cuái deberia serentonces? Como se trata de una pre gunta que conecta con senti mientos e identidades políti cas, y que fácilmente me podría evar a cuestiones sobre el ser de España, prefiero argumen tar nu postura con un ejemplo práctico y muy actual, ya que ba formado porte de sas ctaciones reclentes entre el Go bierno central y los nacionalis tas vascos y catalanes, y además afecta directamente a miaones de ciudadanos. Se igain de la cesión de la gestión de Ingreso Minimo Vital (IMV) a os Gobiernos vasco y caralán.

LTM es armalmente a principal prestación económica que ofrece el Gobierno dirigida a prevenir erriesgo de pobreza y exclusion social. Esta política de rentas minimas (ue puesta

en marcha en la primavera de 2020 con un doble obje tivo: a corto piazo, paliar alganos de los efectos econótratos y sociales de la bandernia, y en el medio y largo. en responder a «la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresoa de ámbito nocio nal». La puesta en marcha y gestión del IMV se benell-ctaba de la capacidad y eficacia de dos organismos estatales como el Instituto Nacional de la Seguridad Sochi, y la Agencia Estatal de Administración Tributoria. Una de las motivaciones para que el IMV fuera una po itica imputsada desde el Gobierno central era «que el alstema de ingresos minimos en España está frac cionado y presenta dispandades territoriales», como se podía leer en el presmbulo de la ley Pues bien, ja gestión del IMV fue transferida as País Vasco en 2022 como pago al apoyo parlumentario del PNV en la legisiamira anterior y ha sido transferida a Cataluña como contra prestación al apuyo de ERC en esta legislatura. Este es un ejemplo paratagmático de la gestión del Gobierno central. Primero reconoce la necesidad de una política de ámbito nacional que reduzca las desigunidades in dividuales y territoriales. Pero, en la negociación posterior cun los nacionalistas, renuncia a la gestión de esta política, aunque afecte ai corazón de la iguaidad y de la cohesión territorial.

Existen al menos dos motivos por los que el Gobier no central no debería renunciar completamente a estar presente en todos tos territorios. En primer ugaz como reconoce el preambulo del IMV para arabar con las «dis paridades territoriales». Una política de Estado, ajurnais una progresista, no debería renunciar a la convergencia de los territorios que, en última instancia, redunda en la gualdad legal y electiva de los ciudadanos. En segundo lugar, el Gobierno central debe tener un papel destacado en la protección de todos los ciudadanos en los territorios. Esto se hivo especialmente evidente en aorgen Cataluña cuando el Gobierno central, apoyado por una amplisi na mayoria parlamentaria, tuvo que intervente para restablecer la res

MLCHOS analistas suelen atilizar la excusa de la eficiencia en la gestión nara justificar la expulsión del Gobiernocentral de las autonomías. La trampa es que las ganancias de eficiencia stempre vienen de la renuncia del Gobierno español. Por desgracia, en demasiadas ocasiones, la gestión de los Gobiernos autonómicos no ha sido pre usamente ejer uplo de eflactia, efficiencia o exito. Pero si lo que nos proccupa es la eficiencia, muchas leyes estatales, incluida el DMV, incluyen mecanismos de cogobernan-

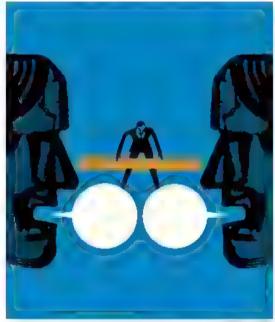

JAC (R. DEIVARES

za entre el Gobierno central, las comunidades autonomas y orros actores. Estos mecanismos, en muchos casos conussones de seguimiento inutifiaterales, son generalmente botenteadas por Ejecutivos que, como el catalàn, reclaman una relación bilateral con el Gubierno de España.

Por tanto, la voluntad para la presencia en las autonomás de un Gobierno central fuerte que garantoc la igualdad y la solidaridad és política. Existen mecanisnos para articular una gestión multilateral eficiente de: Estado que mejoraria la vida de nos ciudadanos, especialmente, en aquellas comunidades autónomas conmenos recursos de partida. En definitiva, el Gobierno central debería ser el garante ultimo de un principio de justicia can básico como que ninguna reforma institucional emperor la situación de los más desaventajados.

Luis Miller es sociátogo y científico del CSIC y assor de Polariza das La política que nos divide (Deusto. 2023)

# MUNDO



El Papa Francisco participa en un encuentro con católicos de la diócesis de Vanimo, ayer en Papúa Nueva Gulnea, TIZIANA PARI - AFP;

# Misa vigilada mientras el Papa intenta acercarse a Pekín

El régimen chino intenta controlar a los católicos y niega la autoridad del Vaticano

Las naredes son de ladrillo rojo, los pilares de piedra. blanca y los techos de piza rra. El tempio está orienta do a. Este y los jesuitas que lo construyeron en 1905 потбратов согосранова San Ignacio de Loyola, fundados de la Compañía de Jesús. Los católicos de Shanghat la conocen como la iglesta de Xujiahui, aunque su numbre oficiar es cateoral de Sar Igraciós, le estilo gotico medieva, francès

y cun capacidad para 3,000 personas. Es la cuna del Catolicismo en la capital financiera le China y la primera que sia del pars construida siguiendo el ca non de a arquitectura occidentas.

La una humeda mañana de domin go en Shanghai La catedral esta abier la para los creventes que oujeren asis tir a las liturgias. La primera es una reti-



LUCAS DE LA CAL

gles. La-giesia se vuelve a Benar Asisten muchos trabajadones extranjeros que viven en Shanghai, sobre todo de palaes del sudeste asiatico como Filipuras, donde la mayoría de la población es católica A la s. lida de la misa en

mandarir, pregantamos a los presentes si es fácil ser

catolico en un país con un largo histo nal de represión hacia la ilbertad religiosi, empezando por las iglestas que se megan a perar lealtad por escrita al Estado chano que no reconoce la autoridad del Papa en estos templos. La mayona de los fletes, al identificarnos como penodistas, prefieren no bacer ninguna declaración. «No hay cungu-

na persecución contra los cristianos. Eso son mentirus que vicinen desde Estados Unidos. Aqui todas las religiones tienen su espacio», asegura una fe ligresa. Tanto dentro como luera abundan las camaras de videovigilanda No desentonan con el patsaje porque Shanghai es una de las ciudades con más camaras del mundo.

A, trense de la diócesta de Shanghai se encuentra Joseph Shen Bin (53 años). En 2023, el Papa Francisco terminó de diende ante et nombre miento undatera, por parte de China de este obispo, quien hace unos meses participó

en una conferencia en el Vatica no en la que aseguró que el Go biemo chino garandzaba ia li bertad religiosa. -El Gobierno no benertingår interes er cambiar la fe católica, sólo espera que el clero y los fieres catolicos defiendan los intereses del pueblo chi noy se liberen del control de las potencias extrameras», afirmo-

La realidad es que en China para abrazar la fe católico con ll bertad, se debe rendir pleitesia al Partido Comunista Chino (PCCh). La Oficina de Aguntos Religiosos estableció esta direc triz en 1957. Para controlar las ac lividades de los atólicos así comi los lugares de culto, se esta blectó a Asociación Patriótica Catónea Chann.

n año después un franciscano chena Dong Gwingijing, facet primerobijs po norabrado por está irganización. algo oue no ito graciani Papa Pic XII. quien escribió una dura carta contra estos nombramientos «Esta Asocia ción Patriotica pretende que los cató licos se adhteran a las falsedades del materialismo ateo, que niega a Dios y

nectuaza los orinoquos sobrenaturales». En China hay 138 dideesis dingidas por 79 objetos oficiales. Algunas cifras internas señalan que la conjunidad crist cana no supera los 12 m dones Otras organizaciones apuntan a risas de 70 millones de fieles, la mitad de ellos abbados a agiestas ex ntrobadas por el POCh. El resto practicarian su fe en la clandestinidad acudiendo a ceemonias en temptos no oficiales que si siguen la autoridad papa).

Visitamos la careura de Shangha: ralentras el Papa se encuentra en una

En esta ulturna gira, el Papa Francisco busco realizmat un mensaie sobre ia suma importanda que tiene Asia pa ra la Iglesia Católica porque es uno de tos pocos lugares en el mundo donde està crecendo el numero de fieles hautizados y los sacerdotes. Perc el guiño del Pontifice a la región, ahora viajando por el sudeste asiático y el año pa-sado visitando Mongolia, también va dizigido a uno de los grandes objetivos de su mandato, convertase en el primer Papa que visita China.

## La Asociación Patriótica China nombra obispos al margen de Roma

### El Vaticano ha reconocido a algunos prelados de Pekin

En 2018 Pelun y el Vaticano firmaron un acuerdo histórico para que la Santa Sede reconcidera a algunos oblapos nombrados por el régimen comu nista. A mediados del próximo octubre, ambos partes noncogação el aquer do por dos años más. Esto fue confir mado rectentemente por el cardenal Pietro Parolin, secretado de Estado del Varicano, «Esperamos que este carrino conduzca a conclusiones positi aseguro Parolin, quien recordo el desen de Papa de visitar algun dia la potencia asiática. «De momento, se trata de un objetivo lejado, pero si hubiera una apertura por parte de los chinos el lapa viajaria inmediatamente a China

El acuerdo de aor8 se firmo para tratar de compet cui la division en China entre la llamada Jelesia clandestina. respaldada por el Vaticano, y la Aso ciación Patriética Católica. Pero los estticos diren que l'ekin ha violado repetidamente los terminos del acrierdo nombrando objagos ato el consenti



Feligreses en la catedral de San ignacia, en Shanghat. COS #

gira por el sudeste asiatico, el viaje más targo de su papado: 43.814 kiló metros en la chas con paracias en la conesia, Papua Nueva Guinea, Timor Orienta y Singapur Unitargo yraig apostólico que recuerda los de Juan l'ablo a quien visito estos cuatro par ses, aunque Timor Onental em entonces una parte ocupada de Indonesia.

miento del Papa y liminando básicamente el papel de Roma a ratificar sus elecciones undaterales. Podr ello mien trase) presidente X, hipping continua atsisticado en la sintación del cristia. pismo, promulgarsio unas políticas contrarias a una libertad religiosa que esta amparada por la propia Constitución china.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# Las 'telecos' reabren su batalla

• El nuevo mapa tras las fusiones augura más promociones en la parte baja y una guerra por el fútbol por arriba • Digi es el rival a batir, pero algunos operadores como Finetwork ya tienen ofertas más baratas

# JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

En la primera rivitad del año, el musido de las empresas de relecomunicaciones sufrió una transformación radicial. Más Móvil y Orange se fusionaron para cresa ca empresa con mús dientes del país y Vodafóne vendió sus operaciones a Zegona y sallo del mercado español. Qui zá la única de los cuatro grandes operadores que tuvo una estabilidad estratégica fue Telefónica, pese a que vivió su propio culebrón accionarial.

Paradoj.camente. la dinamica cometrialis guio bascante estable difficuitad para no bajar los precios, muchas ofertus e intensidad de cambion de compañia (cast 3,7 millones hasto (sinico) y Digi como gran rival a batit, especialmente en el bajo cosse. La compañia llova años lideran-

La compañía lleva años liderando las altas del sector con sus bajos precios y sobrem o que va de añosa ma casi 900.000 nuevos contratos, segun da os proporcionados por la empresa de origen rumano que el viernes consiguió nuevos fondos pay las 238...ou de Vodafone Las cifras extraoficiales (que se aproximan siempre a las que luego se publican) sobre los meses del verano siguen mostrando el poderio de Digitamque Movistar y Vodafone mejoran notablemente su tendencia, con Movistar en numeros positivos en móvil durante tudo el periodo estival y en posnivo en fibra optica durante todo el año.

Sin embargo, en un sector cada vez más amplio en España como el bajo coste, que sigue dafiando los ligresos de los operadores. la competenda es cada vez mayor. Como prueba de ello, este año se ha roto un sueto psicológico del sector, ya que, por prunera vez, se ha lanzado una oferta de fibra y móvit por debajo de 20 euros y, para variar, no ha ado Dig. La teleco que ha puesto en el mercado essas tardías,

Ha sido Emerwork, que se ha con vertido en la compañía más agresiva. Le mon ado. A estos 18:00 por Bira y móvil se une una promoción de solo diez gygabyten de datos móvil.

viles por apenas 5,90 etms y otra oferra en la que rego a la segunda divi sión de fitibol como estratega para diversificane más alla de las grandes ciudades.

El atro gran diaruptar es la nueva Vodafone. Bajo la nueva dirección de José Miguel García, el gruno ha rebalado sus tarifas notablemente y ha hecho permanentes sus promociones para cortar la sangria que venta sufriendo el grupo en el último afio y medio. Losmovirnientos emolezan a mos. trar frutos y agosto fue el mes en el que el operador cedió menos clientes del año con apenas (Loco, menos de a mirad de los que peid en el quanto mes de 2023.

Est, supone un cambio importante en la tendencia del mercado, tanto por sunicia sustancial que se da en el caso de la empresa propedid-de legona y en mayor medida en Masorange Tanto durante el

proceso de vent de l'inadone co mo en el largustimo proceso de fusión de MasMóvi; y Orange, has direcciones de las compañías han estado muy limitadas a la hora de implementar acciones comerciales c de invettir diner chi pubi cidad (esto especialmente en el caso de los birtanicas). Las necesidaces de obtener autorizaciones regulatorias y del Gobierno ampusieron una capa

### UN SECTOR CON PRECIOS E INGRESOS A LA BAJA



# INGRESOS POR TELEFONÍA E INTERNET Millones de curos

Variación (%) 2022 2023 Telefonia fila 1,457 1,736 Randa syche fila 8 628 A 731 Comunicaciones de empresa 1274 1.283 Telefonia Móvil. 3 610 3,509 Panda ancha móvil 4,904 4.75

### NÚMERO DE CAMBIOS DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA En 2024

614.884 61.515 613.301 599232

Мауг



Abril

Marzu



PLENTE, Empressa y CNMC.

Pobočen

adici mal de cautela subre las iniciativas de estas empresas que ya ru-es necesaria, lo que les permitirá redoblar sus apuestas de cara al etoño

Si en Vodafone se ha optado directamente por bajadas de precio, Masorange aprovechando que cuenta con un assenal de marcas, ha ido lanzando aproximaciones diferentes para ace car su dierra a distintos públicos, especialmente en los segmentos más bara os.

M.V. ELMENDO

As: Simyo por ejemp o, ha aumentado en dos ocasiones la cantidad de datos móviles de lodos sus planes en menos de un año, mientras que, en Pepephone se ha comptementado este sumento de gigas con la incorporación de nuevas plataformas de afreaming como Max para endulzar su oferta.

### EL REDUCTO DE MOVISTAR

El caso más singular de todos mo dos sigue siendo Movistas que lle varnás de un año atravesando el motiento comercial más duice en un lustro, gracias a la capacidad que está mostrando Oz en el segmento de bajo coste y la defensa de su cliente de alto valto promotiona.

Aun así. Telefontea también vita mino con una mejora generalizada de datos las tarifas de Oz. a la que también incorpro la plataforma de Movistar Plus – a las tarifas de ma yor valla (50 euros).

Por sa parte la marca Movis ar commus luciendo capacidad a la hola de retener a sus clientes de mayor

### El sector es el único mercado deflacionista en los últimos años

Movistar retiene a clientes premium, que pagan más de 90 euros al mes

### Masorange quiere plantarie cara con ofertas en su nicho rey: el fútbol

valia. Os unicos que pagan más de qo euma al aires de med a fisto se debe a que es la compañía que cuen ta con mas e ientes con latientistón contrarada y también domina algunos nichos premium como los usuarios que pagan por mayores velocidades en la fibra óptica.

Ahora bien la appiración de Masorange es que pringe cripe este al gary para ello está lanzando uma agresiva promocián en la joya de la corona de la identa de Telefonica, el futibol, lo que ha movido también a que los azulas respondan con promociones por sugado con un descuento de más del 20% del precio durante todo un año y sin permatiencia, lo que hace augurar que el descuento pudra repetinse en el enéstron capitulo de la guerra comercial de las telecos prácticamente el unico sector deflacionista en los últimos años.

### DATOS

# 3,6

# MELLONES DE PORTABILIDADES.

El empuje de los cambios de compañía de banda ancha fija sitúa a 2024 en niveles de 2023, pest a haber ménos émpresas en el mercado.

### 900.000

NUEVOS CEIENTES, Digi consigue captar cani un millón de chemes en los primeros ocho mesen del año.

### 11.000

CLIENTES MENOS. Vodalone cedió 11.000 eltentes móviles en agosto, su mejor mes del año gracias a la bajada generalizada de precios.

# 27.189

LÍNEAS MÁS. Telefónica sumó más de 27,000 líneas de fibra basta funto y, a lo largo del verano, ha conseguido también canta cilianos en móvil

ra crecer a vender parte de su fibra al operador mayorista Opivia.

Las cifras oficiales solo están registradas hasta junto, pero flustran gráficamente esta tendencia. En su atributo los operadores moviles vir tataes (ONV) donde seene atata Di gi, son las únicas con un saldo positivo con más de 42,000 dientes, fren te a las pérdidas de 43,000 lineas de Movistar, los 145,000 de Masorange DINERO FRESCO. El nombramiento de Escrivá para el Banco de España y la llegada de López merman aún más el poder del ministro de Economía

# El 'papelón' de Cuerpo, debilitado con los cambios de Sánchez

Aunque la decisión cotresponde formalmente al presidente de, Gobierno, los gobernadotes del Banco de España son propuestos alempre por el ministro de Economía de turno. Rodrigo Rato impulso a

Jalme Carunna, Pedro Solbes a Miguet Angel Fernández Ordóñez Luís de Guindos a Luís Unde - Román Escolano a Pablo Hernández de Cos. Es más, Mariano Rajoy quiso colocar a su amigo Fernando Becker pero cedió anse el criterio de sus ministros.

Carlos Cuerpo se ha convertido claramente en el primer titular de ficosomia marginado en un nombramiento tan importante en el aparato eronômico del Issado fil mas mo se encarga de subravar que la etección de José Luis Escrivá para guberna or haste decisión de Pedro Sánchez e incluso ha reconocido que no ha habido mán nombre sobre la mesa que el del ya exministro de Transformación Digutal, por lo que Cuerpo no ha tenido margen para intentar colocar a a gujen de su confianza.

Por tanto, fue un particular trago para Guerpo sener que presentar el miércoles a los diputados a Escrivá del que sepasó su cara ra hace cuatro años tras trabajar a sus ór denes en la Autoridad Independien-



te de Responsabilidad Fisca (AIReF) «Mena do papelón para Cuerpo sabiendo lo que prensa de verdad de Escrivá». afirma a este diario un alto funcionario conocedo la mejorable re lación entre ambos.

Cuando Escriva se incorporó al Cobjerno de Sánchez en 2020, defendió que su sucesora en la AlReifuera Cristina Herrero y no Cuerpo. Éste se alejó entonces definita vamente de Escrivá y de la AfReF y pasó a las ordenes de Nadia Calvi ño para intentar hacer carrera en su M. nisterio. Escrivá si recomendo a la entonces vicepresidenta que escogtera a Cuerpo como jefe del Te soro en agosto de 2021, pero no lo avaid -por Juntur- dos años des pues para reemplazar a la propia Calviño en 2023. Cuerpo fue fina mente celegid por Sanchez tras fallarle otras opciones-y Escriva se planteó entonces dejar el Bjecuvo para relevar al gobernador Pa blo Hernández de Cos

Sánchez prefirió, no obstante, mantenerle unos me se ser el Gobierno con el i iventado Ministetto de Transformación Digital y esa decisión provoca abora que Escriva salle directamente del Consejo de Ministros al Banco de España para escánça o generalizado en el pate y daño al prestigio que estaba in-



Carlos Cuerpo, junto a José Luis Escrivá el pasado viernes en las tomas de posesión de éste y Óscar López. EP

lentando récuperar esta institución que debe ser independiente ¿Cómo queda abora Cuerno? Muy

¿Cómo queda ahora Cuerpo? May debidizado. Por un lado, tendrá que constituto ou un gobernador del Ban co de España que mantiene conexión fuerte con Sánchez, pero no con el munistro. Aderrás, aunque formalmente Cuerpo preside la Comisión Delegada de Asuntos Economicos, cada vez está más rodea do de pesos pesados del partido con más poder e, ufluencia en Moncloa que el. Por si luera poco tener en ese foro a la vicepresidenta primera.

Escrivá no avaló a Cuerpo para la AlReF ni para ir al Gobierno

La percepción en el lbex 35 es que el ministro carece de poder real

María Jesús Montoro, y a la segun da. Yolanda Diaz - lider dei miembro de la coalición. Sumar- se une ahora **Óscar López**. Éste ha sido di rector de gabinete de Sánchez des de 2021 y premiado con el Ministe rio de Transformación Digital La percepción general en la Administración y en el Ibex 35 es que Cuer po carece de poder real como para doblar el brazo a cualquieta de es tos ministros. Tampoco al penden ciero de Transportes, Oscar Puen te, ni incluso al dialogante Jordi He reu, ramal del muy influyente PSC «Cuerpo no ejerce de ministro de Empresas, eritican en CEGE «No manda», dice el presidente de un grupo financiero

Unejemploes que cuando el presidente del RBVA Carlos Torres,
presento la OPA sobre el Banco Sabadell, dijo que la habia hablado
previamente con «distintos miembros del Gobterno», sabedor de que
hablar solo con Georpo no basta e
incluso se encontró con que las buenas palabras del ministro en priva
do en la vispera fueron muy distintias del sechazo radical que éste expresó en público horas después, espotesido por un Sanchez temerosode que la oferra hostil inflayera en

las electiones casalanas. Debil tar aŭn más al munistro de Economía el que da la cara en Bruselas y an relos niversores- suele ser mal ne gocio y más cumido es el último tec nócrata que queda en el muy deb i Ejecutivo español actual.

Cuerpo se maeve con solvencia en los foros internacionales, como mostró el sábado en la localidad da Jana de Cernobbio, pero las pérdidas de influencia en un gobierno son percibidas ràpidamente en el exterior. Es también el ministro más vatorado en los sondeos del CIS consu talante moderado, en las an tinodas definent que es Prepte pe ro Stinchez da muestras de que quie re más leña que rigor en este curso político. Lógico para Moncloa, por que no hay técnico que pueda de lender como prestigia a un organo andependiente que lo darija un mi nistro. Y más acrobático aún es vez a un doctor en Economía extreme ño como Querps razonando el des yarío de sacar a Cataluña del règimen comun. Pero con Sanchex, o se va al πapecio, o al ostracismo



Sign a Gariae Segovia en Twitter: @carlossegovia\_ carlos segovia@elymado.es

# LA EFEMÉRIDE «DOS AÑOS EN BARBECHO»



Ocho años después de que el entonces coordinador econômico socialista, Jordi Sevilla, pactam con Cludadanos una reforma 'antidedazos' en los «órganos reguladores y supervisores», recuerda que no fue ningún problema. El MINDO publico este domingo

el detalle de aquel acuerdo, que es incompatible con el nombramiento actual de José Luis Escrivá para el Banco de España, pero el ex ministro sucialista Sevilla cree que aún debería estar vigente. «La clave era que los ministros tentan que pasar dos años en barbecho antes de pasar a organismos como el Banco de España y aún comparto aquello que fismamos», asegura. Sevilla no recuerda que este apartado en las negociaciones con Ciudadanos generara preocupación alguna para Sánchez, que lo firmó junto a Albert Rivera. Qué tlempos aquellos.

## **EL PERSONAJE**

### **DEBUT CON 'LAMBORGHINIS'**



El primer discurso de Pedro Sánchez que tuvo que supervisar su ya entonces nuevo jefe de gabinete in péctore, Diego Rubio, es el ya famoso de más transporte público y menos lamborghanios. Es coherente con este historiador que se declaraba «fam» en

el Instituto de Empresa de Thomas Piketty «el economista francés que defiende gravar al 75% a grandes fortunas pero es llamativa tal estreno. Por un lado, Lamborghini es filial del grupo VW «primer Inversor industrial del país» y, por otro, supone una pulla al sector un día después de que el muevo presidente de Anfac, Josep Maria Recasens, fuera recibido en Monchos assusual con buesas palabras y pocos hechos. En el sector se mofan: «Sólo con la venta de tres lamborghini, el Estado saca en impuestos 300.000 euros to que le vide un autobós municipal».

# PARA SEGUIR

### DELCY VENDE EL TRIPLE A ESPAÑA



La nueva ministra de l'etroleo de Venezuela, Delcy Rodriguez, asegura que la salida hacia España del que no permiten que sen el presidente electo del país. Edmundo González, se produjo tras «los contactos pertinentes crare ambos gobiernos»,

evidenciando que la relación entre el régimen y España prosigue e incluso straviera una mejora comercial, como sabe Delcy Rodríguez en su área de poder petrolifero. Según los últimos datos oficiales de Cores sobre Impuriación de petróleo de España, las compras en Julio procedentes de Venezuela aumentaron un 48% interanual y son yu más del triple de roceladas en lo que va de año que en el mismo periodo de acea, gracias en parte a la suavización de sanciones de EBUI, derivada de la guerra de Ucrania que ha beneficiado a Repsol, entre otras. El régimen hace caja.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



Volando Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en una rueda de prensa este verano. FERNANDO VILLAR EFE

# «Inseguridad» y dudas por el tipo de contrato laboral

Las empresas no saben qué modalidad elegir tras 2 años de la reforma de Trabajo

ALEJANDRA OLCESE MADRIE

Aunque han pasado ya más de dos años y medio desde que se aprobó la reforma laboral, que cambió todo el abanico de contratos de traba o a disposicion de las empresas, éstas todavía denen dudas sobre que contratos deba a utilizar a la gunas ocasiones, como por ejempio durante los periodos de vacaciones para hacer sustituciones, debido a los «concepos jurídicos (n-

determinados» que utiliza la ley en su redacción.

Distintos despachos de abogados consultados por El, MUNDO confirman que éste es uno de los problemas y una de los moy e sudes que han tenido que afromar sus clientes desde que se probola norma y que pessiste a día de hoy intensificado incluso en verane, porque no ha habido jurisprudencia aún que arbase córno se debe interpretar la norma. «Más de dos años después de a entrada en rigore. 30 de marzo de 20 az de as nuevas moda idades contractuales, mpie nentadas por la reforma-aboral las du das generad is en la interpretación de la norma continúan ante la falta de desarrollo regiamentario y la todavia escasa doctina judicial-lamenta Silvia Vázquez, counsel de Laboraldel hufere Andersen, en declaraciones a este medio.

La reforma estápulo que sólo senan vásidos dos tipos de contrato temporal. El primero es el costrato por circunstancias de la producción, permitido cuando se produce «un incremento ocasional e imprevisibie de la act vidad» o bien «usc laciones que aun tratándose de la actividad normat de la empresa, ge per in un desa usie temporia, entre el empleo estable disponible y el que se requiere» entre as que in cluye las vacaciones. No obstante, este contrato está también pensado para atender a situaciones «previsibies» de aumento de la activi-

### REDUCCIÓN DE JORNADA

REUNIÓN. Yolanda Diaz retoma hoy el diálogo con las patronales CROE y Cepyme y los sindicatos DOT y CCOO para lograr inta reducción paccada de la jornada labora, desde las 40 a las 37,5 horas semanales, sin que aso suponga para los empleados menos sueldo.

HOSTILIDAD, Las conversaciones se retornan después de que en juño fuera imposible legas a un acuerdo en un marco de negociaciones hostil que llevo incluso a Economia a intervents para que Trabajo rebajara sus exigencias.

dad, sièmpre que sean por un periodo reducido, ya que no podrá ser utilizado por más de 40 días en el año natural. La segunda moda lidad de contrato temporal permi tida es la de sustitoción.

»La norma recurre al uso de numerosos conceptos jurídicos indeterminados e imprecisiones que ge

### En algunos casos no saben si hacer contrato temporal o fijo discontinuo

### La hostelería y el comercio están entre los sectores más afectados

neran desde su origen muchas du das interpretativas y la consigniente inseguralad juridica que se ex tiende a dia de hoy», señasa.

Una de las duons que tienen las empresas es si, ante aumentos pre-visibles de la actividad y que son de duraction reducida, aunque se repiten en et llempo (como puede ser un nico derivado de la temporada. turística en verano), pueden utiligar el contrato por circunstancias de producción deben recarrir al filo discontingo «Eltent thieral de la norma parece due refrendaria que se utilice el primero I pero parte de la doctrina entiende que el contrato temporal previsible y de da ración sentada no procedería en situaciones cíclicas o intermitentes que determinarian la celebración de un fijo discontinuo-

Angel Olmedo, socio de Laboral de Garrigues, señala tambien que es dificil demostrar si el incremento de producción se podía o no prever. «Se cita el recurso a un concepto tan interpretativo como la situación imprevisible de la actividad para decidir entre la suscripción del contrato temporal o el fijo discon, nuo a utrazación de la contratación fija disconrigua derivada de a celebración de contratas o sube entratas», por lo que «sur gen importantes i idas a abora de decidir la modalidad contractual

# JAVIER GÓMEZ-NAVARRO NAVARRETE

FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2024

Su mujer Amalia, su hija Marta su hijo político, Dominik aus nietos, Mateo y Gabnela, sus hermanos Mercedes, Maria Paz, Maria José Maria Luisa (†). José Luis y Alicia, hermanos políticos y demás familia,

Se celebrará un funeral el 13 de septiembre, a las 19 30 horas, en la parroquia Santa Mana La Blanca de Montecarmeio (c/ del Monasterio de Oseira 25), Madrid

# 1 DE CADA 6 PERSONAS EN EL MUNDO NO SABE SI COMERÁ HOY,

Frante FAD 2008

Gracias at apoyo de Intormón Oxfam, las familias campeanas del Péramo de E cuador e lo saber. Porque ya llance accuso et aqua, puedan cultivar sue tierras y con ello alimentares y propresar Hayte scoto. Gracias a s. más personas asidrán de la pobreza

Curanilla manairas curadas y consce todos suestros proyectas e seus intermonOutaus oro.

ANTE LA POBREZA, REACCIONA.

902 330 331





Varios trobajadores cargan sacos de orraz en una furgoneta en un mercado de Nigeria. As

# El proteccionismo de Modi en India sacude el comercio global de arroz

Las restricciones disparan los precios y agravan la hambruna en países de África

LUCAS DE LA CAL SHANGHAI

Cuando estallo la guerra en Ucrania en febrero de aozz, andia se ofreció para alimentar al mundo. En pa labras del primer manistro Narendra Modi, el país estaba asto para repartir sus abundantes reservas de cereal después de que las exportaciones de la región del Mar Negro se desplomaran por el ataque ruso al granero eu ropeo, a lo que se sumó la lluvia de sanctones occidentales contra Moscù. Pero el prolongado calor extremo que golpeñ el país del sur de Asia a mediados de aquelaño, secando ma les de hectáreas de cultivo, hizo que Modi reculara y Urara de proteccio rismo aŭmentario para salvaguardar las existencias y controlar la inflacion inæma. Al final, el cereal de loue de pendian muchos passes para aliviar la crista aumentaria, nunca salió de las fronteras ardias

Un año y medio después, la historia se reptitó. Balia prometó una cantidad ingente de arroz para que los fantasmas de la hambruna se estumaran de muchos países de África. La nación más poblada del mundo produce más de 135 millones de toncladas de arroz a año más que su ficiente para satistacer ta demanda interna y vender al exterior Pera los planes cambiaron tras sucesivas sa cualidas del clima extrema desde otas cualidas del clima extrema desde otas equales.

de calor a fuertes (nundaciones, ¿Qué sucede cuándo el mayor exportador. de arzoz del mundo prohíbe las ex portaciones de un alimento tan bása co para la dieta de miles de millones de personas en todo el planeta? «Muchos países dependen detarroz india para satisfacer sus demandas alimen tarias. La interrupción del suministro puede provocar escasga de apmentos, aumento de precios y posi bles disturbios en algunas regiones» explica Mohammed Khaja, profesor de sostenibilidad y ética empresarial en la Universidacide Hyderabad, una de las más prestigiosas de india.

El pasado verano, tan solo tres di as desnués de que Rusia se retirara del acuerdo de cereales del Mar Nego. India que representa aproxima damente el 40% de las exportaciones mundiates de arroz, anunció que probibata exportación de una variedad de atroz blanco no basmate. El obreto vo era fremar la inflación y, sobre to da garantizar la segundad alimentaria. Pero la realidad es que la escases nunca se materializo y la producción ha sido mucho nejor de la previsto.

Unos cuantos expertos apuntaron que se trataba de un movimiento político de Modli pura asegurar los precios hajos antes de las elecciones celebradas el pasado abril, en las que el lider arrasó en las umas. En la actualidad, india sólo permite enviar fue ra dei pais variedades de basmati y vaporizadas, sujetas a un impuesto del 20% a las exportaciones. Perolos conserciantes ardios están pidiendo ahora al Gobierno que alivae las restricciones a las exportaciones por temor a perder su cuota en el mercado en favor del vecino Paistán, que está vendiendo canudades récord de arroz a los mercados mundiaces sus exportaciones aumentarun durante il meses hasta fina es de mayo un do% más que en el mismo periodo

La nación produce cada año más de 135 millones de toneladas de arroz

Los comerciantes del país piden a Modi que alivie las restricciones

del curso amerior, segun datos oficialles. Ante esto, algunos comerciantes indios han recurrido esta semana a la Corte Suprema para una intervención tagente.

Otro problema es que la demanda de basmati por parte de comprado res tradicionales de Oriente Medin, Estados Unidos y Europa, ha disminido a medida que se ha vuelto más costaso por la escalada de tenatones en el Mar Rojo, la ruta comercial mas corta y eficiente para los barcos que se desplazan de Astia Europa. La de cistón de India de prohibir las exportaciones de artoz blanco para prote ger su despensa ha proyocado una tormenta global, empezando por un aumento de los precios mundiales del artoz y preocupaciones de seguridad alimentaria en muchos países.

Lus passes más pobres de África, que suelen comprar granden cantidades de atroz de India, se vieron especialmente afectados. «Estos limites a la exportación siguen causando problemas de sumunismo a los países importadores, en particular en el África subsahariana, donde las naciones deben encontrar proveedores alternativos y pagar precios más altos « reza un informe reciente del Instituto I atemacionas de livestigación sobre Poúticas Alimentarias (IFPRI)

Está el caso de Senegal y Mah, que dependen del arroz bizarca (ndico para dar de comer a parte de su hambrenta población. En muchos palses de África la cuota de mercado de las unportaciones de arroz de India supera el 80%. Las restricciones tambén lo ham notado en países vecinos ra Adia.

# Apple pone el foco en la IA en la puesta de largo de sus nuevos iPhone

ÂNGEL JIMÉNEZ DE LUIS

Appie vueive a acaparar las miradas del mundo de la recnologia. El evento que todos los años celebra en la segunda semana de septiembre es uno de los mas importantes del calendario tecnologica - y el mas importante para la propia Apple-porque es donde anuncia aos nuevos modelos de iPhone, su producto más conocido y deseado

nocido y desendo
La cita de este año se celebrihoy y la protagonizan los iPhone
fo y ió Pro, con los que la compa
fias espera tentar a sus clientes
más fieles y a quienes llevan tien
po sin actualizar su cerciono. Peto no será un año cipico. La función estrella de estos nuevos telefonos es Appie Intelligence, un
conjunto de herramientas de un
teligencia arruficial que la empre
sa mostró en umo.

Al principio, estas herrantientas estarán umitadas a unas pocas regiones e diomas y la compaña ya ha avanzado que Europa no figura entre elias por its imposiciones de la Ley de Mer cados Digitales y la incertidumbre de la futura Ley sobre Intelieencia Artificial, aún en cierres.

Los mievos teléfonos, en cual quiercaso, vendrán con más no vedades. Los rumores se han in tensificado en los altimas semanas y permiten hacerse ya una idea de sus características.

Como el año pasado, habra dos versiones, cuda una disponible en dos tamaños. El Phone 16 y 16 Plus serán los modefos básicos. Apple mantendrá la punta la de los modelos previos. En os (Phone Pro habra más cambios. Escrenarán nigevo processado; con mas potencia grafica y un mejor rendimiento en los calculos que necesitan las tareas de Inteligencia artificial. Los rumores apuntan a que tendrán también pantallas de mayor tamaño y que ja cámara también meiorara.

### RELOJES

Los iPhone no serán el único producto que podría presentarse en el evento de este lunes. Como en años anteriores es muy probable que Apple anúncie el mismo da nuevas versiones de sus relojes intengentes, los Apple Waich, que cumplen 10 años. La mairas está preparando tres nuevos mode los, uno de ellos de precio bajo,

Fi ultimo producto que se espera son dos auevos modelos de Arfinds, los aursculares malambricos de la firma, cuyo modelo más avanzado ofrecería un ana voz en el estuche para localizar los cuando se perdan.

# **ELTIEMPO**

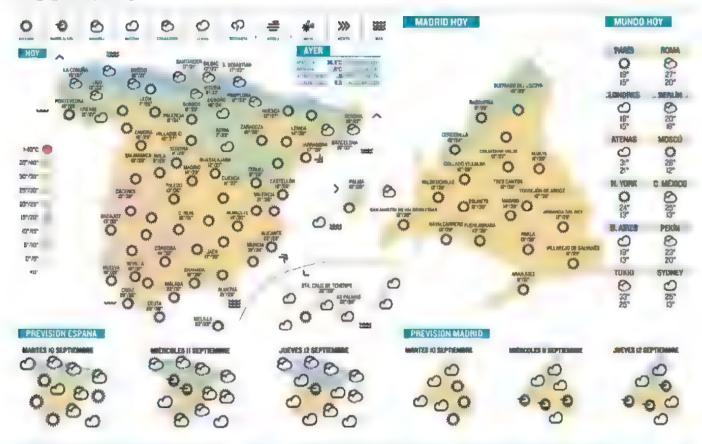

### SURTEUS

## SUELDAZO DEL FIN DE SEMANA

Numero premiado principal 48191 SERIE DI Nummes premiados edicionali

18414 STRE 004 38956 **राज एक** ASSOC ARE DE SHOULD SERVE, OUR

### SUPER SNCE

Combineción genedora del domingo PSortes 같이 등하가 55명 15·4·44 네-52명 62명 40·34 75·60 및 \$7.54-44-67-44-52-22-25-35-57-44-57-48-\$7-69-62-65-07-74-75-77-01-90 4"Server 05-05-11-12-27-22-25-35-45-47-48-47-P Series 46-08-09-25 27 26-41-42-44 51-35-82-44-85-68-76-72-00-82-438 TRIPLEX DE LA ONCE 157 907-909-133 206

# EL BORDO DE LA PRIMITIVA

Combinación espadora del domisen 3-9-(0-79-5) (R-3)

| Actorios | Acertannes 1 | Enter        |
|----------|--------------|--------------|
| BH       | 1            | 0.072.239.81 |
| \$40     | 1            | 157,720,73   |
| 44       | 15           | .00.27       |
| 4.0      | 15.6         | 215.84       |
| 3H       | 893          | 42.82        |
| 2-0      | 7,207        | 177,000      |
| 201      | 10.140       | 5.92         |
| IB+DE    | 084 Japan    | 3,00         |
| 0+       | 269 362      | 1.100        |

### EUROMILLONES

Sorteos de la semana Mactes: 07-08-(1-18-45 (E-02, 05) man 12-18-34-41-47 (F (I3 FI4)

### LOTERIA PRIMITIVA

Sorteos de la semana

Large 15-16-34-35-38-39 (C-26-8 O) Justinia, 05-09-02-16-22-39 (C 04, R III) ic (0+10+42-23-44 (G-40, N-6)

### CRUCIGRAMA

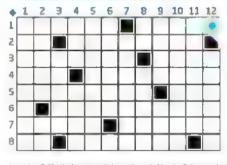

### PASATIEMPOSWEE COM

HORIZONTALES. I Solicitado algo formalmente. Me hago cargo de algo. 2. Abroviatura da onformadad rara. Senaración de las distintas partes da un tedo, para considerarles por separado. 3. Lugar donde se crian palemas. Camino establecido para un viaje. 4. Sufijo dentado aigo picante. Personas que tienen facifidad para habier en público y que lo hacen bien. 5. Loncha, rodaya, especialmente de pan. Interjección usada para manifester asentimiento a sigo o alguien. 6. Se dice de los instrumentos que sirven para quitar las asperezas 7. Parte de la hoja comprendida dentro de sus bordes. Garboso, bizarro. Q. Terminación de la primera conjugación verbaj. Que tienen muy peop cantidad de una cosa

VERTICALES.- I. Enmendada, corregida, remediada. 2. Estado del riempo o temperatura, infrarrojo abreviado, 3. Femenino, unimales salvajes danmos para el ganado. 4. Sullio que proceden de verbos y expresan. acción y efecto. Massifero ruminate más corpulento que el ciervo. 5. Hombres increiblemente melos. 6 Te atrevieses. 7 Que tiene gradas, en

femenino. 8. Matricula antigua de la provincia de Almeria. Cubos usados en los quegos de azur cuyas caras hay puntos del uno al sess. 9. Agrupacion de esparangios radeados por una capa externa. Desnoroeste, 10. Pertenecientes a la usura. El Elementos químicos que se caracterizan por ser solidos y buenes conductores del calor y la electricidad, (2. Persona que aconseja o informa.

Excessor A. VENTICALES. I Repairable & Grape, b. S. D. Labes, 4, Ado, Mon. S. Demonior. B. Causse, C. 7. Gradull. E. Al. Dados 9, Som. Cine. 10 Upureros II. 100612001761.E. . 1 Hogada, Ausman Z. Er Löngforn 3 Parlomen Hufe. 4 Apr Urmownas, S.

# SUSCRIBETE A TODO EL#MUNDO



PAPEL + ORBYT + PREMIUM

l'odo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

# HORÓSCOPO



(21 marzu (25 mbril) Incoperatio será como unit antrolla fugaz trayanda ampresas p hacrendo ave la congelón que siani can alguien sea más fuerte.



TAUNU

1900 and 19 "Processor in the control of the contro



BÉNINS

"Zi mayır Zi kunin) Lita fimanzını meçorarin motabi gracias a un legruso incaperado que la permitira darte ese capriché que Bolds Hompo dessando Disfrússia.



CÁNCEN

(22 junes 25 (alls)
Algulan describition to gran counciled to
ferentiate become publicate the creacionas y cos no la puedes permitir parque



LEO

(27) (uta 22 agrata)
El valor que le dus a la valoción con ha-suren que idos a la valoción con ha-suren que idos y Burach à principar timago para alban un la agrada diaria. la que majorará ha salad mandidant.



VIRGO

No (23 agresto 21 negitionipo. May tembras muchos assistas que contrer no obstante podras agravischar any bien el tiempe si consignes organizara major la aganda.



To payte creative recessits say unidesertifieds ye gus tienes sividades muchos aspectos que hacos que no reas feile con lo que haces.



ESCORPIO

Hey es un buse dia para dedicarte tinane a li mismo, l'activale aquello mas fe aperiors y to fines de s gla positiva y stralidad.



SARITARIO

(22 corombre 28 dictombre)
Tenderás a estar melhumorada y sigo
sespecido con ha persena de ta volumo tais prásinto, y eso puede ser domestado perjudicial para 16

## PASATIEMPOSWES COM



CAPRICORNIO (25 decembre 2f amera) on in cuties in pursities Mosculate hueros talentos o habilida



B.

ACUARID

El sembiento de rrabajo estimado su cupativodad a imagistación a fa hora de desacrollar las proyectos y, pur allo, debarina aprivacion la jornada.



PISCIS

22 leaves o 20 marror)
Tras um estano de desenfrono en cuan
to a los gastos, se estabilidad furancio ra llagará con decisiones productes y una planticación cueladosa.

# CÓMO CÓMO CÓMO

LOS PSICÓPATAS

SE APODERAN DEL MUNDO

# PAPEL EN PORTADA

Por Ricardo F. Colmenero, llustración de David Sánchez

stán entre nosotros desde el origen de nuestra especie. La imagen ancestra del sujeto al servicio del mal. No hace falia que se vistan de abuela para matar en la ducha, que se alimenten de carne humana, su que vayan por el mundo depurando pecados capitales o amastrando un arundidor de

perno cautivo. Ni siquiera hace falta que maten a nadle, ni que sean diagnosticados o encarcelados para ser los responsables de buena parie det sufrimiento que cabe exieste mundo. Los psicópatas viven entre nosotros. Estan infibrados. Viajan contigo cada mañana en el bus, son tus jefes, tas vecinos, te hás acostado con ellos y les votas en las elecciones.

El secreto de su éxito radica en que aunque no lo sabes, te encantan. Su capacidad de manipular y de fingir que son buenas personas o lideres visionarios les permute alcanzar tu amistad, su corazón, la directión de una empresa del Ruey o la presidentia del Cubierno. Abera, en su nuevo (thre El psedpario (Ariel), el criminologo Vicente Garrido cifra en 468.000 españoles, el 1% de la población, los que son -o quizá somos- seres malignos incrustados en la sociedad. Una critra que as psicologa clínica Sandra Parrera eleva al doble. «Una vez que entran en tu vida es muy d. ficil escapar de ellos», advierte en su biog.

Los psicopatas se especializam en detectar personas vulnerables y las buscan de forma incansable. A gunos pueden recurrir a una violencia extrema, pero la mayotta es capaz de contenes sus ampulsos hostiles y canalizarlos a través del engaño y el acoso. Su objetivo en la vida: el poder y el control. «Podemos definir al psicópata como el ser más preparado para realizar el mala: expeca Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de

Detectarios no es tan senctio. No hay un test fiable Pero se parece a cuando Donald Sutheriand trataba de encontrar alben, genas infiltrados en La invalión de los ultracuerpos. «Mantén los opos un poco abiertos y en blanco. No muestres interés ni entusiasmo», era la regla para baccese pasar por elbos. Y algo de cato huy: «Carecen de algo fundamenta, que define nuestra humanidad: la capacidad de sentir emociones positivas como la empatia, la compasión o la culpa, Usasi un lenguaje sin contenido emocional real o profundo. Más que alienigenas, yo diría que son proyectos humanos fracasados», define Vicenje Garrido.

Maria konnikova, investigadora y profesora de Psicología, señiala la caracteristica principal de lus psicópatas puros. "Para ellos, to sufrimiento no significa nada. No hay remordimientos de conciencia. Cuando pasa por una siruación que a cua, quier otra persona le hubíera conmocionado, su pulso no se altera y su riumo cardiaco permanece en una frecuencia baja-

En Estados Unidos, la escritura Patric Gagne acaba de convertir su anomalia psiquica en un superventas. Sociopath. A Memor (Sumon & Schuster). Antes de doctourse en Psicología, casarse con un consultor informático y tener dos hujos, Gagne estanguló a un galo, apuñaló a una compañera de clase clavándole un lápiz en la cabeza, allanó viviendas, robó coches que luego devolvía con el deposito tieno, agredió a desconocidos por la calle y se tiró por un balcón en la Universidad. «Soy mentirosa, manipuladora, ladrona, emocionalmente superficial y casi inmune al remordimiento y a la culpa», se diagnosticó a si misma.

Todo empezó, «muy pronto», explica Gagne. «Tuve una suil conclencia de que no estaba experimentan do las cosas como tris compañeros de clase, que sus reacciones emocionales eran muy diferentes a las miass. Gagne decia-achar cada dia contra una sensación de apatía, cun la que deambulaba por un mundo



grisàteo del que no podia escapar «Hacer algo que sabía que era mosalmente insceptable era una forma de forzor un toque de color» Pero su forma de ser y de actuar, lejos de aislaria de la sociedad. Ja capacitó para un trabajo en la industris musical: «Si la sociopatía no es un requisiva, sin duda es recomendable».

En su tesis sobre la viotencia en América, la profesora Helen Patey cree que «la ferra sociedad consumista en la que vivimos constituye una auténtica patología social, basta el punto de que activa e intensifica una agresividad primaria en tal grado, yo creo, hasta abora desconocido en la bistoria». También io cree Vicente Garrido: «Nuestro sistema económico, en muchos senudos, lo fomenta. Duranse muchos años los medios han estado dando pábulo a muchos psicópatas corporativos y se han dejado llevar—corno.

los inversores- por el glamar de sus osadas y naevas propuestas, usando con frecuencia el apelativo de lider visionario».

Patrick Bateman, el ejecutivo de Wall Street de American Psyco, estaria para Garrido, mucho más lejos cei perfil de paicópata que Bernie Madoff, Jeffrey skilling (Encon), Sam Bankman Fried (FTX) o Ray Dalio (Bridgewater). Hay autores que no dudan en culpar a los psicópatas del estallido de la burbuja immobilitària y de la criste financiera de 2007

Para Garrido, el 1% de psicópatas infilurados en la sociedad se eleva al 13% en la empresa, de lo que se deduciría que hay al memos cuatro psicópatas diri giendo compañías del Ibex35. «Lo fascinante del psicópata es que comparte muchas cosas con noso tros, como el deseo de tener éxito y ser importante y

# **CULTURA** PAPEL

reconocido. Muchos de ellos no roban o defraudan, se limitan a trepar y a amargar la vida a todos los que se le oponen, sin mayor interés en la empresa que apuntalar sit harcistemo y disfristar del poder».

El musmo porcentaje se da en la política, y sin necesidad de inse a casos tan extremos como los de Hitler. Stalin y Mao. O los que puede diagnostica Garrido simplemente viendotos por la telle, como Trump o Putm. «El Congreso de los Diputados es muy apetecible para el psicópata porque se había su lenguaje», dice Garrido, al que según sus estimaciones le salen tres ministros y unos 45 d.putados psicópatas, lo que los convertiría en la tercera fuerza política de este país.

«El sistema democrático actual, a. funcionar sobre la base de la contienda entre diferentes facciones, bace de la enemistad y del conflicto los mecanismos de la vida política», explica Jane Mansbridge profesora de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. No estima estrategia. Para Garrido se trata de un informa en tanto que «divide al país en buenos y malos chidadanos en función de si comulgian por sus Jobas de la seconalgia.

La psicójoga y poeta menicana Coral Bracho propuso en 2023 que «aquellos que aspiran a ser presidentes ue un país sean sotuetidos previamente a unites, psicólógico y psiquiátrico para evitar que perturbados alcancen el poder». Garrado no sólo cree que es necesarlo sino que debería bacerse mucho antes: «Que los partidos políticos establezçan filtros para detectarlos, pero uenden a premiar al artibista y a. camaleón porque les ofrece la diusión de alcanzar el poder».

Además, como deciamos al principio, los psicópatas nos encantan. La profesora de política publica y de comportamiento organizacional Lipnian. Ellamen, recuerda que «la ansiedad existencial» forma parte de nuestra condición humana. El hecho de que nuestra vida está destinada a un fin inevitable «Para muchas personas particularmente viánerables ante esa ansiedad, alguien carismático y seductor (...) que nos da seguridad, un camino que seguit y la promesa de mantener nuestro bienestar o incrementario puede suboner un hálsamos.

También sentirse miembro de un movimiento mas amplio que dé sentido de pertenencia. «Un líder psicopatico tomará las decisiones por nosotros: ya no tendremos que cavilar más sobre asuntos complejos, fis mas, identificandonos con el, podemos compartir vicuriamente su grandeza».

rero lejos de tener superpoderes, lo cierto es que según Garrido, son incluso más torpes: «Algunos psicópatas son my buenos en cuanto a mentir se refiere, pero la mayoría no. Si logran engañarnos más que los no psicópatas es porque lo intentar con mayor convictión, pero sobre codo con mayor fre cuencia. Cuando logran manipularnos y favorecer asi sus planes no es porque sean imos seres dia holicamente hábues en mentirnos, sino porque se toman el tiempo necesario para vendernos una historia que finalmente acabamos comprando. Cuentan con nuestra credibilidad y nuestra guardis baja, y es eso lo que realmente les da podera.

La presencia de los psicópatas a los mandos de la humanidad ya fue detectada a finales de los 70 por el psiquiatra polaco Andrzel Lohaczewski, quen acuñó en término patocracia: «Una actitud de hipocresia v desprecio mostrada por las acciones de la clase d rigente hacia los ideales que dicea seguit, y hacia los ciudadanos que dicea representar. Uso endémico de razonamientos psicológicos comuptos, tales como paramoralismos, pensamientos mai representados, y lenguais e vastivo y ambiguos.

lenguaje evasivo y ambiguo».

Todos e los aplican con virtuosismo, casi como una obligación, principios antiquisimos, por lo menos de principios del XVI, cuando los redactó Maquiavelo para El principe «Es necesario que iodo principe que quiera mantenerse aprenda a no nei bueno, y a practicació o no de acuerdo con la necesi dad [porque] a veces lo que parece virtud es cousa de ruina, y lo que parece vicio solo acaba por atraer el buenestar y la seguridad».

Hasta que te pillan, claro, como apunta Garrido.
«Es habitua, que solo con el paso del tiempo se haga evidente la extensión y gravedad de sus actos destructivos, ya sea en el seno de una familla, en una organización o en todo un país. Como efecto menos lesivo, el psicópata integrado expandirá infelicidad y miseria mora «

Pero un simple vistazo a las páginas de este periódico permite comprobar que los psicópatas van ganando de calle. Y lo seguirán haciendo, en parte por cuipa de la educación de las nuevas generaciones, que desatiende el lado oscuro del ser humano y tiende a infantilizarlas, explica Garrido, quien también es autor de Los hijos timnos. El sindrome del imperador (Ariel), «Lejos de profundizar en la capacidad de superar obstáculos e infortunios nos volcamos en que nuestros hijos no sufran contrariedades o decepciones, que no se expongan a contenidos ofensivos que puedan lastimarles psicológicamente y que, en suma, procuren parar por la vida sta muchas dificultades. Sin embargo, el dolor, el mal y la incerti dumbre hacia lo desconocido son bien reales, y obrando de este modo hacernos de nuestros miños victimas más fáciles de los psirópatas».

"Carecen de emociones positivas y de lo fundamental que define nuestra humani dad: son proyectos humanos fracasados"

# "El Congreso es muy apetecible para el psicópata porque se habla su lenguaje", explica el criminólogo Vicente Garrido

¿Entonces avanzamos hacia una sociedad llena de psicopatas? - preguntomos a Garrido

Los psicopatas admentarán en la medida en que todos aquellos que cuenten con los pred sponentes genéricos de la psicopatía encuen tren arabientes más favorables a que tales rasgos se cultiven y desarrollen. Antes un potencial psicopata estaba más limitado en su capacidad de encontrar nichos, hoy con internet donde muchos psicopatas se reconocen y se alimentan reciprocamente, ese mundo es infin.

Ornar Mateen, después de masacrar a tiros a 49 personas en una discoteca de Orlando, se fue a corriendo a mirar qué ponía Pacebook. Steve Stephens, de 37 años, y conocido como El usesino de Facebook Live tettansmitto en vivo cómo mataba a un desconocido en Cleveland. Vester Lee Flanagan, de 41 años, mató a una reportera y a un cámara de televisión en Virginia, y luego lo colgó en sus redes Pero no hace fa la mater. Las redes están denas de abusos verbales y físicos, humillaciones, palizas o simples delitos contra la segundad del tráfico cotga dos por sus ejecutores. Publica Psychology Today que los expertos en comportamiento hamano creacon el término The Dark Triad (La triada oscura) para identificar rasgos de palcopatia, narcisismo y ma quiavelismo en una sola persona. La validación de nuestros actos por parte de extraños en redes sociales alimenta esa triada, la psicopatia por mostrarse ante una audiencia desconocida, el narcis smo por querer exhibitse y el maquiavelismo por pasar encima de qui en sea para aumentar los números

Aunque poco profesional, quizá el único antidoto contra ellos sea el que propone Robert Haze, psicologo forense canadiense y uno de los mayores expertos en psicopatía del mundo. «Si tienes un psicopatía en lu vida, no te detengas». ¡Correi». Otro doctor, Mires Berneil, inventado por Jack Finney para La invasión de los ultracuerpos, tampoco ten a el antidoto, pero al menos nunca estuvo dispuesto a darse por vencido «Solo cuando lenemos que luchar por seguir siendo humanos nos damos cuenta de lo precioso que es para nasotros, de lo querido que en-

PEDRO ALMODÓVAR

# "NO SOÑABA CON EL LEON DE ORO, PERO AHORA CON EL ME HE VUELTO ADICTO"

Por Luis Martinez (Venecia)

cabada la ceremonia de entrega de los premios del Festival de Venecia, Pedro Almodóvar se cambio. La camisa y la chaqueta formal por un polo más colorido que informa: El calor en el Lido es mucho, y más estos dias, y más el día en concreto en que recibe el León do Oru por La habitación de atitado. Es el segundo español en lograrlo tras Luls Buñuel, pero de lo mano de la primera peticula española, aunque este rodada en inglés («Su espíritu es español», puntualizó)

-Han sido 44 años muy fériiles en mi vida tanto artistica como professoral i tente. Peto también como ciudadano español. En estos años hemos visto cómo pasamos de una dictadura atroz a la amplitud de todas las libertades, accesibles a todos los españoles. Sí, mi camera ha estado muy unida a la apertura de la demo cracia en España. Y eso huy que celebrarlo. No hay palabras para explicar el cambio de cómo uno vive en democracia y cómo se vivió durante Pranco», fueron sus primeras palabras ante la prensa.

Y siguió ya más centrado en Venecia: "Cuando empecé no pensaba en teones de oro. Pero mi camera desde may pronto coqueted con la cultura (taliana y con este festival. En todas mia peliculas hay una canción de Mina...

Almodóvar recordo que en 1983 fue su debut en la Mostra con faine tinteblar. Y ya entonces no fue un estreno cualquiera. La Democracia Cristiana de enton despuignó para que 1 indicareto fascina del percito que es como se lamo en italiano, fuera retirada de competa ción por biasiema. Ganó el sentido comán y la presión de la prensa. «La verdad es que cuando realmente necesitaba premios fue en 1985 y 1982. Me habrían



salvado la vida y, al final, tuve que salvármela yo... No soñaba con el León de oro, pero ahora que lo tengo me he vueito adictio. A partir de ahora no podría vivir sin este león.».

A la peticula le queda un rargo viaje anter y después de su estreno el 18 de octubre Antes estará en el festival de Noeva York y en el San Sebastián, donde el director recogerá el Premio Donostía. Y después una rarga gira camuno, sin duda, del Oscar. «Sea como sea», buncta. «la pròx ma película será otra vez en español».

Queda La habitación de al lado, queda el León de Oro y queda todo lo que queda. «Me gusta pensar que esta película es una respuesta a tos discursos de odio, que son tan dificiêes de desarticular. Pero creo que es tágen te que se cree un organismo, no hablo de censura, que pueda desarmarlos una vez ya que esté comprobado que son mentinas. No podemos estar condenados a estas mentinas y despues as miedo que provocar, porque es peligrosisimo. Es lo contrario que la democracia» Queda cigro.

Almodóvar, la noche del sábado, tras recibir el gran premio del Festivat de Venecia. GIAN MAVITA DALBERO AL MAPRE

# PAPEL CULTURA

# **SERGIO PERIS-MENCHETA** "DENTRO DE MÍ HAY UN SUÁREZ, **UN AZNAR** Y UN ABASCAL"

Teatro El actor y director reestrena su obra 'Cielos' en Madrid, convierte en documental su lucha contra la leucemia y habla de su idea de creación no excluyente: "Soy hijo de las dos Españas, no puedo renunciar a la mitad del árbol genealogico radicalmente"

Por Darío Prieto. Falografía de Eloi Moli

ace unos nieses, el actor v d tector Sergio Peris Mencheta (Madrid, 1975) anunció que sufria ieucemia y que se iba a someter a un traspiante de médula en Los Angeles. donde reside desde hace años. En pleno proceso de recuperación se presta para habbar de Clefor, el montaje de la obra de Wajdi Minuawad que presentó el año pasado y que el próximo día u se reestrena en el Teatro de la Abadía de Madrid. Aquí habla de su posicionamiento como crendor, au fe al morgen de la religión y au lucho contra la eucemía, que convertirá en documental P No lo desvelaremos, pero en *Cielos* hay elementos que hacen referencia a altuaciones que vivimos en la actualidad relacionadas con los museos y las guerras. R. Tenemos la vittud de que cuando hacemos una obra suete coincid riconi a actual dad. No es premed tado. Evidentemente habiamos de lo que está interesando, de fo que está candente. Hacemos Ladies Football Citib y estal a la guerra de Ucrania. Aiexa Putellas se lleva e. Balón de Oro y se bate el

"Siempre intento alejarme del panfleto y que el punto de vista sea lo más humano posible, porque eso remueve y trastoca"

"Soy otra persona desde hace un año... Todos acabamos en el mismo sitio, pero hacerlo tan pronto sería una putada"

> récord Guanness de presencia de espectadores en un partido de fútbol femenino. Eso no io podismos imaginar cuando empezábarnos los ensavos. O estrenar los LEZ un dia después de que se nianteara utilizar el ejército para frenar la llegada de inmigrantes o que se estaba llegando a un acverdo entre PP v Vox sobre inmigración.

P. ¿Cree que el teatro puede cambiar el mando?

R. Me considero militante de tratar de cambiar las cosan desde en escenario. No puedo hacerlo desde la politica: como mucho, puedo saltr a la calle a protestar por lo que sea. Pero si tengo a guna manera de tratar de cambiarlas es contando según qué historias, tratando de ser lo más objetivo posible intentando tocar lo humano y no tanto tratando de hacer un un paníle. to. Yo siempre trato de alejarme de eso, a anque las his torias que sé que suelo contar tienen una predetermi nación, evidentemente: no es José María Pemán lo que estoy sublendo al escenario, estoy sublendo a Juan Diego Rotto. Pero siempre trato de que el punto de vista sea lo más hamano posible. Y so humano te remue ve. të trastoca.

P ¿Ha visto a gona materialización de esto?

R. Cuando ha mos Un traco invisible de este mundo en Valencia, una obra que claramente no era un panile to, pero si hablaba de la ingueración y de córgo las políticas de ese momenio estaban iratando a los inmigrantes que estaban en España, recuerdo que vino a ver a lunción un político del PP jel entonces portavas

Esteban González Ponsi, que se podia dar por aludido de una manera indirecta por lo que es taba contando y cómo de aleuna i iasiera ie estaba bites pela i do. Termino la función y este hombre se levantó a aplatida: entastasmad, con la chra y real mente habiendo conectado con esto que te digo de lo humano. Pero creo que el teatro es novitico, es inevitable. Es decir decides consar una historia que, por alguna tazón, le está temovien do Por lo canto, ya hay una im-

plicación. P Háblenos de su compromiso politico

R. Me considero una persona de izquietdas, pero no puedo ignorar que dentro de mi hay un Fei ión un Abascal un insé María Aznar y un Adolfo Suñrez Lo tengo, primero, por genética. porque suy nieto de las dos Ex pañas, con lo cual no puedo renunciar a la mitad de mi átbol аюдіго de шла тилста го dical Puedo reconocer en mi tendencias mas conservadoras. porque todo el mundo las tienpor muy izquierdista que sea: son institutivas y naturales. Otra cosa es que uno tenga unos valores y trate de détenderlos por que los considera más justos Creo que habría mucho menos sufrimiento, no habio ya en el mundo, sino a nive, personal

esta cosa de a lucha de estar enfrentados si uno se reconociera también en su parte más conservadora o más progres sta, dependiendo de dónde esté

P. Cielos llega después del estreno de 14.4, la obra que dirigió en la que el actor Ahmed Younoussi contaba su vida desde que llego de piño desde Marruecos a España escondido en los bajos de un camión

R. Con 14.4. hay teatros donde no podemos ir porque la Concejalia de Cultura está en manos de Vox y estamos vetados. Prácticamente no pisamos Castilia La Mancha, cosa que normalmente soler los hacer. Nos consta que es porque estamos vetados, pero qué le va mos ahacer Bueno, pues estamos viviendo ahora mismo una España más dividida que nunca, donde hay un intedo terrible a que lo que se suba a un escenarso pueda ser un buen parfleto. Y yo creo que 24.4 no la es estamos contando una historia real de un ser real. de una personita que es española, con su pasaporte y que legalmente vive aqui desde bace unos años. Y que nos cuenta su historia desde que se fue de casa con primera vez con tres años. Me cuesta pensas en que

haya alguien que no conecte con la persona o se vaya a pensar que es un mena que me ha podido robar. O que el caso de Ahmed es ana excepción. Lo es, en cuanto ha sobrevivido y ha pudido sa ir adelante. Pero lo que contamos es la punta del iccherg de su historia re al: hay cosas que no podemos contar, no se pueden su bir a un escenario porque son demastado duras.

P. Acaba de recibir un trasplante de médala tras ser

diagnosticado de leucernia ¿Cómo se encuentra? R. Soy otra persona desde hace un año. Es inevitable, por que tienes a la de la guadaña asomando y es una posfoilidad muy plausible. Todos vamos a acabar en el mismo atito y de la misma manera, pero hacerto tan pronto-es uno putada. Con la mitad de la vida por delante, dos hitos...

P ¿Cómo ha vivido el proceso?

R. Te lo planteas por fases: de miedo, de mucha rabia. de mucho dolor. y luego llega un momento en el que de alguna manera, haces las paces con que tenga que ser lo que lo que venga. Yo no me cambio por el Sergio del año pasado o el de hace dos. La experiencia que he vivido es, evidentemente, a más dura, nero también



la más transformadora y la más bella por la que he pa sado. El Sergio de antes de la leucemia era un Sergio que no estaba apreciando según que cosas: sus hi os, cuidar su casa, cuidarse a sí mismo (empezando por su cuerpo), tratar de escuchar más y hablar menos. Todo eso una enfermedad como ésta te lo machaca como si fuero una apisonadora

P ¿Qué más cambios ha vivido?

R. Pasaron meses hasta que acepté mi enfermedad. Pero ya no estoy tan preocupado por segun qué cosas, que es inevitable, porque le he visto las orejas al lobo. Todavía estoy en el proceso de ver hasta qué punto es to me puede modificar. Pero, inevitablemente, he apren dido a relativizar muchas cosas, a tomármeto todo con más cal ma y a ponerme en otro lagar, menos de auto compasión y más de firmeza. Una firmeza sana, una firmeza de decir la vida es lo que es y hay que acepiar lo que viene cosno viene. Eso es vivir no es cumplir as expectativas, porque éstas nunca se cumplen

P -Y en el aspecto más cotidiano?

R. No soy una persona especialmente dedicada a las

# TOROS PAPEL

redes sociales, pero yo me levantaba por la mañana en Los Angeles y tenía 70 whatsapps desde España A me sasaba prácticamente la mitad del día contestan do. Así que desactivé las notificaciones, prácticamen te dejé de contestar, me he aisiado, me he dedicado a mí, a cuidarme y a estar con mí chica y con mis hijos. P. Hablaba de relat vizar. ¿Antes no lo hacia?

R. De repente, aprecio la vida muchisimo más, de una manera truchistmo más intensa de lo que yo pensa ba que podía llegar a conectar con las cosas. Antes de la enfermedad me sentia un desconectado y me daba mucha rabio me-ba muy bien como actor y como d rectos, con una pareja y unos hajos maravillosos, vivo en una casa estupenda en la ciudad de las estreilas... Pe ro era profundamente infelig, po apreciaba lo peque ño, que realmente es lo grande: las relaciones con (ugente que re toca cerca. Y cuando abres el penódico. todo te lo tomas de otra manera, no te hierve la sangre directamente sino que tratas de entender desde ntro lugar. Más desde el corazón que desde la cabeza P. zEn qué sentido?



R. No todo es dos más dos gual a cuatro. Esta mos acostumbrados a detarnos guiar con que todo tretie que set racio nal, pero hay cantidad de misterios en la vida que vivimos dariamente que no sabemos darte expli. cacion porque la ciencia no se lo ha dado. Y convivimos con el os y no hay ningua problema Pero en cuanto se nos planten cualquier tipo de pseuduespititualidad nos levamos las manos a la cabeza y decimos que a este se le ha ido la olla Yo soy agnostico no creo en el Dios cristiano, pe m eso no sien fica mie no crea que hay algo más. Es mevitable, no nos que da otra ¿Y qué us ese al go mds? Lo que tjene que ver con lo inasible, lo que o podemos explient o to que terminamos lla mando magla Mi padre maris de le acuma y m abuelo también. Yyo cs ta ha convencido de que era genético porque es ana puta casunlidad. Y encima que coincidar tas fechas, que ésa es otra. Cómo puede ser que el 28 de mayo de 2024 a m

me hagan el trasplante y el 28 de mayo de 2014, 10 años antes, yo me desp da de mi padre. O cómo puede ser que yo contraiga esta enfermedad, entendo mi hijo mayor la misma edad que tema mi padre cuando per dió al suvo

P Usted està convirtiendo esta experiencia en un documental. ¿Cómo es esta traslación?

R. El hecho de estar rodando el documental y pensan do como *por encima* de Sergio, estar desde arriba viendo a Sergio como un personaje de esta historia a la que el interlocutor le está diciendo los efectos que le va a provocar la radiación en el corto en el medio y el largo piazo mientras están un camara y un micro fonista en escena, hace que sea diferente. Probable mente voi o habria sufrido macho más de no ser asi. Yo tenja una parte de director que estaba pensando en et documental y diciendo. Coño, mira el viaje del héroe, qué dificultad tiene por delante Sergio. Hay gen te que me ha llamado a la que yo tenía que calmar, por que se ponian a llorar por todo lo que me estaba pasando.



Mignel de Publo se descuru, sin chaquetilla, con el toro de Sobral tras una voltereta. PasEst

# **MIGUEL DE** PABLO PONE LA BRAVURA EN OTRO FIASCO **TORISTA**

Las Ventas. El torero de Colmenar destaca con una entrega sin límite ante un manso encasta do de Dolores Aguirre y da una vuelta al ruedo al igual que Luis Gerpe por una gran estocada

Por Gonzalo I. Bienvenida (Madrid)

I mes toristo de Las Ventas trajo otro festejo de escaso contenado. Un flasco. El desaflo de Donores Aguirre y Sobral lo ganó (sic) un manso encastado del primer hierro que se lidió en segundo lugar. Ninguno dio un luego espectacular en varas ni en el tercio final. Decepcionante para los 7,200 espectadores que acudieron al festejo.

Miguel de Pablo llegaba a Madrid para reaparecer de la cornada sucrida en Colmenar Viejo hace unos días. En su patria chica se alzó con el trofeo Yiyo al triunfador de la ferta y con una dolorosa resión que no le impidió hacer el paselho en Madrid: cotura del músculo tibial con arrancabaters o de pervio. Su entrega en esta tarde fue brava, sin limites. El manso encastado que hizo segundo —que peso a su excepcional presentación escuchó algunos pitos por aquello de no dejas festejo sin protesta— no le puso las cosas fáciles. De Pablo apretó los dientes, aln volver la cara en ningún momento, pese a la reservona condición del toro. Tiró la moneda por el pitón derecho logrando los mejores momentos. Por el izquierdo siempre supo io que se dejaba atrás. Harto complicado, La estocada fue de efecto fulminante. Se pidió la oreja con fuerza pero el improbo esfuerzo quedo en una vuelta a Fuedo.

Completé su sote un taro de Sobral muy orientado Tanto que le pegó una voltereta muy fuerte. No se alivio el de Colmenar que continuó con la misma entrega aguerrida, abora sin chaquetilla, en una labor

imposible Estocada (saludos) Pue una sorpresa ver anunciado en este serial a Pepe Moral, El primero de Dolores Aguirre pesó 6co Jailos, Un auténtion tren Corrió. la mano derecha con profundiciad Por el tzquierdo no habo forma Viaje corto y seco. Imagen seria del sevillano. Por ese motivo le sacaron a saludar tras el trasteo. Se fue a la puerta de chiqueros a recibir al cebada de Sobrai. De genulna capa con los tres pelas. Se obró el milagro cuando, tras volar la larga, quedò a merced del toro. El sevillario se repuso ràmido. En la muleta resultó un toro complicado. embistio recto, sin ritano n humillación Saludó otra "vacion

Luits Gerbe se encontró una auxentica prenda. Un toro descastado, que pegó frennzos y amagos de salida Destacó et par del francés Medh Savalli, que saludó ana ovación por su arriesgado envite. En la muleta fue toda una papeleta porque embestia muy recto. No fue agradecido al planteamiento del toledano Resultó exigente y cuando se sinbó podido hula descaradamente Tenia todo el poder guardado pero ningun ánimo de embestir basta el punto de echarse

Votó con gusto au capote de vueltas azules para recibir al ensabanado de Sobral que hizo sexto. Seis verónicas encajadas con compás y azia buena media. Geroe quiere ser octodoxo en el planteamiento. Trató bien al genrado toro que no tuvo un ápice de entrega. Una gran estocada commó la obra. Tanto fue así que se le llegó a pedir la oreja. En otros tiempos esa estocada pedo ser de premio. La vuelta al medo le supo a

Tras el paseillo se guardo un minuto de silencio por la muerre de auciano Uriceño, banderillero en su tiempo y en los ultimos años asesor del polico de Las Ventas Padre de buenos picadores.

MOMENAJE A PUENTE EL 30 DE THE COLM

OTOÃC CALIEN TERNIA PLAZA DELAS VENTAS.

t-na concerenachin de actos ca lentara el Otollo Litarino de Las Ventas ajrededor de a Jimma legia de la temporada madriieña. Des de un mano a mano entre Enri traón García, 23 de septiembre un homenaje ai seleccionador hor Lubyde la ruente perono el 12 de octubre como se publico, pues España (de galen Murcia fjente a Dma manta sino el 30 de sentiembre. El acto será condu cido por Raberto

Playa trainbién encagnino entre Fernando Adrián v Borio Jiménez 2 de octabre- cumo previa de la com da en la que se verāti ma caras como artunfado ren de Madrid que son.

Las fechas de es la programación paralela son 23 y 30 de septiembre v 2 de octubre respectivamente, con los mencionados protago-nestas, informa Zabala de la Ser

Para los que miden su frecuencia cardiaca en km/h



MOIOR

and a line and a movedades del roundo del antomóvio aportajos, pruebas de cuches y motos, entrevistas y las últimas tendencias!

TODOS LOS SABADOS CON **EL**MUNDO



# PAPEL IDEAS



## UN EX ANALISTA DE LA CIA CONTRA LA DERIVA DEL PERIODISMO: "ES UN GUETO 'WOKE"

Martin Gurri Nacido en Cuba, dirigió a un equipo de la agencia dedicado a monitorizar a todos los medios latinoamericanos. Ahora publica La rebelión del público, sobre la crisis de autoridad y el exceso de información

Por **Sebastián Fest** (Buenas Arres)

a mitad de la crisis de los misiles cubarios, unc de los momentos más tensos e inciertos del siglo XX, Martín Gurri tuvo una idea dominita siempre en la parte superior de la tiera que compartía con suhermana. De esta forma, si un misil nuclear cata en su casa, él la protegería y ella se salvaria.

La guerra nuclear no estário en aquedas dos muy tensas semanas de octubre de 1962, y Grim se rie hoy de la ocurrencia dei inocente Marián de la años, que rescata con orgullo para explicar cómo pensaba a edad tan temprana. Casi seis décadas y media después de que Washington y Moscù situaran al mando erborde del precipido, y pesar de la escala de tensión geopolítica, algunas cosas han cambiado.

«Un tsunami de información ha impactado contra las natifuciones y contra la sociedad», asegura Gurri, de 75 años, en Buenos Atres. A la capital argentina le trae la presentación de su ensayo La rebelión del publico. La cristis de autoridad en el miero milento, a la venta desde hoy en España y publicado por el sello interferencias de la Ciditorial Adriana i lidasgo.

Gurri nació en Cuba, pero cuando tensa a años se ostaló en Estados Unidos con su familia, espantada por el camino que tomaba la sevolución de Pides Castro. En su nuevo hogar de Virginia fue donde el entonces chaval se maginaba que podía caes un misil soviético. Precisamente en Langiev (Virginia), está fa sede de la Central de Inteligencia Americana, la C.A. los servicios secretos de Estados Unidos. Gurri terminó trabajando alli hasta conventos en refe de analistas.

"Mi trabajo consistia en leer los periodicos de todo el mundo... y encima me pagaban», dice con una sonrisa el cribano-americano antes de explárar la tesis que despitega en su libro. «En acon se generó más informa con que toda la producida por a Hamantalad desde que chombre comesso a caminar. Los os sacesivos años, ese flujo se duplicó y triplicó. Cuando hay poca información, las instituciones uenen mucha autoridad. Cuando bay dernosiado, la autoridad el evapora. Y ahí es donde estamos ahoras.

Gurn pone contexto a semanas de que Estados Unidos decida si Donaid Trump o Kamala Harría ne instalarán en la Casa Bianca a partir del ao de enero de aoas. El ex analista de la CIA no es muy opumbra respecto a las presidenciales americanas: «Trump no quiere utilizar el poder de Estados Unidos y Biden no supo utilizarlo. En EEUI, tenemos el podet, pero no ias idease. Su vatoración del presidente saliente es demole dora, «Se ha inventado su vida. Hay tres o cuatro personas en turno a el que quisteron mantenerse en el poder y lo utilizaron. Entre ellos su esposa. P. ¿Por ouse renuncio Biden?

R. No renunció. Fue rriturciado, defenestrado Lo unico profundo que se puede deducir de este episodio en el cinismo y la pura voluntad de poder de las élites progresis sa norteamericanas. Un dia Biden esta un estadista stabio

### "A España no le hemos prestado mucha atención. La última vez ha sido con el movimiento de los indignados", revela

y at siguiente se convirtió en bastara que habia que sacar Lo único que había cambiado era su postción en las en cuestas. Habia perdido hasta *The New York Times*, y no hay candidato demócrato que pueda sobrevivir a ese golpe Las élites no tienem ideología fija ni lealtad personal, per os irmucho apetito por la victoria. Y cast siempte ganan. P 200 é ve en Harris?

R. Es un vacio con forma de persona. Repite la jerga de

los progresistas sin entender lo que está diciendo. Cambia de optimor por que runca ha terudo runguna. Ni siquiera puede usar el pretexto de Bi den y decir que el paso de los años ha dismiruido su capacidad mental: es chocha de nacimiento. ¿Puede ga nar la presidencia? Si y digo incluso más, es probable que gan.

P. Tiene una visión no complaciente del periodismo en su país...

R. Casi todos los medios son demó cratas. Biden ha utilizado el poder del Estado, los medios, el establishment científico e intelectual contra sus rivales de una manera nunca vista.

P. Según usied, vivimos en la era del postperiodismo

R. Se aprecia, por ejempio, en el caso de The New York Times. To que enso cilar a Truttip y entonces no sales de ahís lees The New York Times, haces viajes con periodistas de The New York Times, compass memorabilia en el museo de The New York Times, compass memorabilia en el museo de The New York Times. Éste ha fir tinado una akanza conclos activistas, se ha aiejado del periodismo. Y el periodismos e ha vuelto un gueto woke P. 24 no has quetos conservadores en el periodismo estadoundense?

R. St. digitales o televisivos, pero no una cabecera de prestigio. Estan Pox Newa y The Walf Street Journol, más centrados que a la derecha. Ninguno es pro Trump, aubque lo tratan con un tono más normal.

P. "Está todo perdido, emonces?
R. No Los mejores periodistas de BELT, estánhoy en Substack Juna platiforma que discribuya horetmes de noticias. Gente como Barl Weiss, lundadora de Free Press. Pue editora en The Wall Street Intienal y es mity jo venaun. Cuando vio loque estába pa sando en The New York Times, enviouna carta de repuncia a su periódico.

El interés de Gurri por el periodismo tiene que vez evidentemen te, con sus años en la CIA. Una parte los pasó en Asunción, la capital de Pringuay. En la embajada estadoupidense dirigia un equipo dedicado a escrutar todos los medios sudamericanos, includa la relevisión.

«Ten<sub>s</sub>amos e) mejor equipo de traducción del mundo, gente que podia traducir cualquier cosa. Cuando Tego el trunami digital, vo ya estaba en un lugar mucho más alto en la CIA», rememora, «Pude ver cómo ese tsunami recorria el mundo y cómo tos países se digita lizaban o di ferentes ritmos. Detrás se producian turbulencias sociales y políticas. Hoy es obvio. Entonces nos preguntabamos cuá, era la conexión entre ese nuevo sistema digitally ias convulsiones politicas en diferentes lugares del mundo» P ¿Qué captaban las antenas de la CIA cuando apuntabas: a España? P No le hernos prestado mucha aten ción. La última vez fue con el movi miento de los indignados, un caso inusus en el que una movilización popular se convierte en partido. P. ¿Y en los nempos de la Transicion? P. l'ampoco. La CIA es como el medico, si estas bien, no le interesas, lia caña era un país no dañino. No era necesario prestarte mucha atención.

Gurri, en una librería de Buenos Aires con un ejemplar de su ensayo La rebelión del público.

# PAPEL TV



## EL MALESTAR ENTRE BRONCANO Y RTVE MARCA EL ESTRENO DE 'LA REVUELTA'

TV. Esta noche el humorista aterriza en La I, pero la gran apuesta de la televisión pública tras su polémico fichaje no llega con la alfombra roja esperada. "Va a acabar muy mal", aseguran desde dentro de la cadena

Por Esther Muclentes (Madrid)

on muchos los retos a los que se enfrenta RTVE esta temporada: salvar la crisis de audiencia que vive ya sin los eventos deportivos de este verano: encontrar una parrilla atrayente dejando de tapar agujeros sin orden ni concierto; el futuro de su presidenta, Concepción Cascajosa, a la que se le acaba el mandato o finales de este mes, y, por último, ver cómo funciona su fichaje estrella. David Broncano.

El presentador y su equipo están a unas horas de aterrizar en La i con La reruellar está noche a las auto-un programa que, según ellos mismos, es «la misma mienda con otro nombre». Es decir La reruella momen diá la esencia de La resistencia, pues, tal y como explican a El. MUNDO miembros dei ente publico, «aunque cambiará alguna cosa, la intención de Encofrados Encofrasa y El Terrat [productocas del programa] es que no haya ninguna interferencia ni orden que cumplir que venga de RTVE y así decidir todo ellos».

Una exigencia que, según han relatado a este diario fuentes de la Corporación Pública, «se está cumplien do», provocando un fuene malestar dentro de la casa, pero también preocupación. Sou tauchos los que creen que, ante la fortaleza demostrada por El horniquero la semana de su estreno. La revuelta «hará un boen dato en su primer día por el interés en ver qué hace Bronca-

no, pero la previsión es que como mucho alcance un 7%. Y un dato ast en el acces prime time es terrible»

Esta opinión ya no se oculta, na siquiera públicamente. En la presentación del programa en el FesTVal de Vitusta, Agustin Alonso, desegado de Contenidos de RTVE. dejó claro que «no venimos a competini, mientras que Broncario dio por «ganador» a Pabio Motos. «A mi me preocupa que el progra ma no mole», afirmó, quitando importancia a los datos cuantitativos de audiencia. -Se ha empezado a cambiar el diacurso porque son conscientes del desastre que va a ser en cuanto a audiencias», afir man trabojadores de RTVE.

Lo cierto es que el polémico Schaje de David Broncano - Impul sado por Moncioa - revolvió hace unos meses la calma del ente público, expontendo una dificil situación que hásia entonces se mantenia de puerras hacia dentro. El malestar de muchos trabatado res de KTVE por cómo se gestó todo, las cláusidas de un contrato que «otorgan derecht de pernada a Broncano y las productoras», los 14 miliones por temporada a una producción externa y el blindate a un programa que «ni mucho menos tiene asegorado el éxito» fueron motivos más que suficientes para que dentro de la Corporación no se esperase a Broncano y a su equipo con los brazos abierto:

En las últimas semanas, este malestar ha aumentado, no solo dentro de RTVF, suno también entre los recién llegados. Según han revelado a El MUVDO, y han confirmado varias fuentes que preferen maniener el anonimisto para evitar represaltas, existe una gran tensión en las filas de Bronca-

no por el equipo asignado por RTVE para colaborar en la producción del programa y por el miento de la Corporación de intervenir en la toma de decisiones. No es sólo esta incomodidad a que la cudena pública interfiera, sino que en el otro lado, el cabreo y la preocupa ción van en aumento, pues, segun aseguran. «Broncano y su equipo van a su aire y no admiten ninguna de las deas de la cadena».

«Son muy peculiares y van de estupendos», semencian. A esto se suma lo que ya adelantó este diario. Ios informativos de la noche se teducirán is minutos para que *La revuelta* comience a las auto, pese a las protestas del Consejo de Informativos del ente público. La desasón, sin embargo, no acaba aqui.

La chasula del contrato que otorga a Encofrados Encofrasa y El Terrat absoluta libertad crentiva y de producción ha generado una nueva brecha. Las productoras soto deben cumplir con el Manual de Estilo de RTVE, pero, tal y como aseguran fuentes de la Corporación, «una cosa es reconocer aberrad creativa a la productora y otra cosa es lener libertad y control absoluto sobre los contenitos y sobre todo lo referente

al programa». La cadena ha de poder supervisados y tener capacidad de cambiarlos, «y más cuando jundica mente es responsable solidario».

Al frente de esto supervisión está José Luis Mufilz, director de estudios y medios técnicos de la Corpora ción Publica, quien, junto a Ana Maria Bordás, directora de originales de RTVE, y Eduardo Colom, consejero a propuesta del PSOE, se ha encargado de los contenidos de la televisión pública desde la destitución de José Pahán Lopez. Sin embargo, la ximbiosist formano. Mufix. RTV E parece no funcionar. «Mufix no es experto en contenidos al en programación, su papel ha estado siempre relacionado con citestiones técnicas. Así que se junta el hambre con las ganas de comer. Entre que La revuelta no quiere que RTVE meta mano y que Mufixa na controla este árabito, ado bace faita sumar dos más dosse controla este árabito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, ado bace faita sumar dos más dosse controla care a farbito, carena del entre dos más dos controlas carena del entre dos controlas carenas del ent

dos», comentan altos cargos del ente.

De hecho, según adelanto Informalia y ha podido confirmar El, MUNDO, RTVE queria que La Revuelta comenzara o bien una semana antes del estreno de la ruseva temporada de El horniguero —como hizo Babrion show en Telecinco—o bien el mismo día o semana del arranque de Pabro Motos. Su embargo, la Corporación ha tenido que adaptarse a los tiempos marcados por Broncano, quien estaba de vacaciones hasta hace pocos días. «No nos ha dado ninguna opción», afirman desde

David Broncono, durante la presentación de La revueho en el FesTV-al de Vitoria.

### "Se ha empezado a cambiar el discurso porque son conscientes del desastre que va a ser en cuanto a audiencias"

la cadena. «¿Qué sentido tiene estrenar el dia 9 cuando fus principales competidores han estrenado uno semana antes?« se preguntan.

No es el tinico problema. El malestar también sunge porque «no hay posibilidad de maniobra empresarial por parte de RTVE ni de su. Consejo», ya que el contrato impide cambiar el programa de franja si no funciona, limitando la capacidad de gestión de RTVE. «Es como si RTVE hubiese dejegado dutante un año la gestión del access prime time à una empresa externa, vinculada además a otros grupos de comunicación», concluyen. Todo ello hace que el estreno de esta noche no trassiste un camino de rosas: «No quieren que madie de la casa decida nada. Lo controlan todo ellos. Esto no es la esencia de una televisión pública»,

# BUSINESS SCHOOL

# DALE UN GIRO SOSTENIBLE A TU CARRERA





MASTER EN

**ECONOMÍA CIRCULAR** 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Programas especializados para profesionales en nuevas competencias



www.expansion.com/businessschool

Semipresencial

**Online** 

Para los que miden su frecuencia cardiaca en km/h



# MOIOR

Explora las ultimas novedades del naundo del automówil, importajes, pruebes de caches y motos, entrevistas v las úkimas tendencias!

TODOS LOS ISÁBADOS CON **EL**MUNDO



# TELEVISIÓN



8.00 La liuva de La I. 10.40 Mañaneros 14.00 Informativo territorial 14.10 Ahora e nunca

verano 15.00 feledianto I 15.50 Informativo territorial. 16.35 El tempo 16.30 Sarán de te La Mod-

orna 1730 La Promesa. 18.30 El cazador stara

20.30 Agui ja Tierra 21.00 Teteikario 2 21.40 La revuelta 22.50 MaaterChet Celebrity

19.30 Floorador

3.10 La noche en 24

Comerse of mundo

Noricias 24 horas Telepiszio matipas

Antona 3

8.55 Espejo publico. 13.20 Cocina abierta con Argumano La ruleta de la sejerto Antona 3 Noticias I. Departme.

15.35 El llumpo.
15.45 Sunñas de libertad.
17.99 Y shore Sonsoles.
20.00 Pasapalabra
27.00 Antena 3 Nonctas 2
21.30 Opportes.

21.35 El llampo.
21.45 El harmiguero 3.0.
Invitada Victoria Federica
concursante de sa nueva
adicion de El desaño. 22.45 Herpunes 2.15 The Game Show 3.90 La tienda de Geleria

del Coleccionesta 4.00 Ventaprime. 4.30 Minutos austealas.

7.00 Lave Shooping TV

7.30 ¡Toma satamil 8.25 Callejoras viajeras Incluya «Tierra Santa.

10.35 Viuleros Cuatro.

18.30 Tode as mentra. 18.60 Lo sabe no lo sabe 19.80 "Bonni 20.60 Noticias Cantro. 20.45 Elbramanque Cuatro

La vida de Marta Diez

21.00 El Ilampo

1.20

21.65 First Dates 22.50 /Quién quie ¿Quién quiera caserse topo?

Chatro

Telecínco

7.40 Informativos Telecinco.
8.55 La mirada critica Presentado por Ana Terradillos.
10.30 Vamos a voi.
15.00 Informativos Telecinco.
15.25 £0 demarquo Telecinco.

15.25 EBJdsmartque Telecinico. 15.40 Si Hempe 15.45 El diarro de Jonga 17.30 TordeAR. Presentado por Ana Riosa Quintana 20.00 Heacteon en cadena. 21.00 Informativas Telecinico.

21 00 Informativis Telecinica 21.35 EDesmarque Telecinica. 21.45 El nompo. 21.50 Babylor Show. Invitados Enrique Cerezo, presidente del Attatico de Madrid I Kohe, Videncia Lio-ante, rigidoces del Attesce de Madrid. Presentado por Cartos Johanna. Carlos Latre.
22.50 Entrevies
2.60 Gran Madrid Show

VEG OMax

6.45 Ingerieria de la imposible.
7.30 ¿Cómo la fiacen?
8.33 Avenuara en pelotas.
11.22 Un planeta extraño.
12.17 Allemigenas.
14.66 Expedicion al pasado.

Macido para volaj 13.59 Williams y Mansell:

14.86 Expedicion al pasado (nelliya)
15.57 La pasca del ore.
Incluye «Minor ase os morio de amors y «Leyenda contra asperante»
17.47 Posca vadroal.
20.34 Joyes sobre ruedae. «Poscho Sil»
21.30 "Como lo hacen?
Emsteria de dos episados.
22.30 Megacotrue uras Franquistas Incluye «La Revolución. Del Automénia y Revolución. Del Automénia. Revolución Del Automóville y elina potencia nuclears 0.26 1939 1975. La España de Franco en color Meyletar Plus

8.90 Eisbeth 9.26 Fro TVai de Vitoria. 9.59 Informer La España de Clemente 12.26 Mondo Duplantis.

ned 9. 15:30 Cine «Gran Tunsro». EEU-J Japon 2023 134 mm, Derector Neel Blomkamp 17:36 Enzo Ferrari Tode al

7830. 18.35 Rapa. 29.20 Altena Bonman Conce. 22.00 Informe Plus? 23.00 El consultario do

23.43 Leo talks «Misse en el cuerpo» 0.11 Mana Antonesta, «La

cagados de parome-

7.00 Buenos días, Madrid. 11.20 20 minutes. 14.00 Teleportes.

14.55 Deportes.
15.20 El neempo
15.30 Cane de sobremesa
«El laborinto rapo» EERU
1997 Director John Amet
17.35 Cana de tarde «Ten-pera identidad» Canada,
R.L. EEUL, Maila 2004
96 mis Director March
Kanaszek

Kamovska. 19.20 Madeid directo. 19:20 Maded direct 20:30 Telemoticias 21:15 Deportes 21:30 El hompo 21:35 Juntos 22:50 Aqui se hace

«Chinchon» 23.45 Arripame a puodes

Celebrity 1.15 Nos vemos en el bar:

8.00 Elemators. 10,30 Tot es mou. 13,55 Telenoticles es

marques 14.30 Telenotique negdia. 15.35 Curres «Batul de

15.35 Curres. «Battul de figues a sirinta».
15.50 Curres. «Pa sueb vi suerr capecial».
16.05 Com un for almi 16.09 Doctor Martin.
«Lamor et faria Rure».
17.30 Cine. «Linese de la camisa terrorigi». R. 9. 2017.
120 min. De ectra Michael Samuela.
19.25 Altaga in 11 país.
20.25 Caria pasano:

20.25 Està pessant 21 00 Telenoticies vespre, 22.05 Catalunya abuca el

23.35 Mes 324. 1.35 Onze

La 2

2 15

8.10 El año salvato en

9.00 9.30 9.55 10 55 El escurabaje verde 9,55 La aventura del caber 10,55 Documenta2 11,55 Un país para imprio

12.25 Las rutas D'Ambrosto 13.20 Mañanas de cine.

14.50 Ramon y Cajal, Histo na de una voluntad 15.46 Sabar y ganar 16.30 Grandes documen

18.05 Documenta2 19.00 Grantchester 20.35 Diane de un nómada Operación Ploza Roja

20.35 Utativ to Sinja Operacion Ploza Rinja 21.30 Cufras y letras. 22.00 Otas de cone clasio da decisión de Sophios 0.35 Abuela de verano.

La Sexta 6.30 7.60 Very againment 7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s. 11.00 A<sub>1</sub> raja viva. 14.30 La Seyla noticina (\*

artiruin 15.10 Juganes 15.30 La Sunta motoc. 15.45 Zopeando 17.15 Más vale tarda. 20.00 La Sexta moticias 2º

edición 21.00 La Sexta Claye 21.20 La Sexta moteo. 21.25 La Sexta deportea. 21.30 El Infermedio 22.30 El Inquitazo «Hasta

que la boda nos sapare» España, 2020, 110 mm, Director Dani do la Orden. 1.86 Gian. «3 ciuda 1.80 Glav. «3 crutas de mins Españo. 2013. 94 min Oirectos: Javier Rutz Caldera

TRECE 6.80 Lo trenda de Galeria del Coloccionesta 11 00 Santa misa, Palabra

do vida 11 40 Adoración ouconstica. 12.60 Angeles. 12.05 Ecclesia ai día. 13.40 Des Matteo « Jis

13.40 Considered #39 submorrobado= 14.00 Vrace notices (4:30 14.65 Et tempo en Vrace 14.50 Cins. =Fort Saganne= France 1984 Owector Abain

Comeat.

18.15 Clim alla noga de
la barcas. EEUR 1973 103
min Director Andrew V
McLagher
20.30 Preca noticias 20:30.
21.05 Preca al des
21.05 Climinum en Prece.
22.00 Et oscabel
0.30 El Partidaro de Cope.

TEN

6.45 Mujeres mas de Cheshur

Cheshiro

8.55 Killer

9.55 Venganza: super
amigos agosenos

10.50 Keller

11.50 Caso cerrado.

10.00 Ni que fuérames la happy hour 29.00 Caso corrado 23.05 La cuesa de mis

ños 0.05 Ascernato en vacaciones Emisión de tres vacaciones ... episodioi 2.40 Killer Emisión de Ives

episodios 4.50 Venganza, millonarios asesines 5.35 Case certado 6.00 Mujo es has

Cheshire.

ETS 2mm

7.00 Boulevard. 9.55 Monk «El sonor Monk se encuentra con Dale ia ballena» y «El señor Monk y

transition y 4th acres were were tyles of the grand of the combination of the combination

Eguraldia Esto no os normal. Quedato 16 00

A bocados verano. Teleber: Telebor: kirolali. Eguraldia Rhi 20.05

22 10

23.00 La otra cara «De feria en feriale.

1.30 Esto no os normal

2.25 Atrapame si puedes

al Suc 6.30 Solidarios. 7.00

Pierra y mar Buenes dies Despierta Andalucia. Hoy en die 1.55 Hoy en dia 12.50 Hoy en dia, mess de

amains 14 15 Informátivos locatos. 14.30 Canal Sur noticus I. 15.25 La rardo. Agus y abora. 18.00 Andalucia directo.

19.45 Cometoig
20.30 Canat Sur noticias 2.
21.00 Informatives locales.
21.45 Ataquam si puedoi
22.45 Cirie «Adiós» Eapaña, 20/9 III min Otroctor Paco Cabezas

1.35 Cino est gran elan. España, 2017 71 min. Direc-ror Pernando Arauvo

2.40 Hijos de Andalucia, 4.05 Canal Sur musica

### PARA NO PERDERSE

21.40 / La I

David Cres aterrira en BTVE con "La revuelta"

La espera por fin ha acabado. Tras meses de polémica generada por su millonario fichaje por RTVE. David Broncanes desembarca esta noche en la television pública con La revuella, programa con el que librara la batalla del prime time contra Pablo Motos y Carlos Latre.

El humorista, que



David Bruncas

8

4

9

2

3

1

2

1 3 5 4

8 6

9

6

4

presemó La resistencia en Movister+ durante los ultimos seis años, ba exeguradi: ope este noevo formato será «la misma mierda con otro nombre» Es cierto que la localización lei Teatro Principe de Madridsigue siendo la misma: les butacas, las mismos; e incluso sos colabora dores siguen siendo los

mismos Si Ricardo Castella Grison y Jorge Ponce tambien üterrizuran esre funes en La 1 en un primer episodio cuyo invitado aun se desconoce «Será Mariano Rajoy<sup>o</sup> A Broncano le gustaria que asi fuera.

21,45 / Autona 3

"El hormiguero" recibe la visita de Victoria Federica

La semana de Er hor miguero arranca par todo lo alto con la visita de una de las concursantes confirmadas para la próxima edición de El desofio: Vicroria de Marichalar. La segunda hija de la Infanta Elena concede rá a Pablo Motos su primera entrevista en televisión para hablar



Victoria Federica

de cómo ha sido su expenencia grabando e. programa, donde conquisto a todos por su naturalidad, valentia

Valongiana 13.15 La via vorda. 13.50 Entrada bous i cavalls de Segorbe 14.05 À Punt Noticies

15 10 La cuma de Morera 15.35 Atraga m al pote 16.45 Tornar a caga «Un dubte inquetant» 17 40 Escola d'infermeria eNous temps» 18.40 En directo.

20.25 Grada 20:30. 21.00 A Punt Naticies, No. 21 50 A la saca 22 40 Zoom, «Vicent Andrés Estellos» 23.45 Déu també parta

valenciá. 8.55 Nomena et s.

IST TELEVISION APUNT 7.00 Las noticies del matt. 10.00 Bon des, Comunited Enforceto.

6.46 6.45 6.50 Téntal. Balears des de l'airo Produles Cuina amb 6.55

\$400 To \$25 H Pandotes Curse sa faura Enfemala, Tomon on furma. Hotel Veramar Postals

10.05 A dia

11.58 Ara arum. 13.58 IB3 Noticies megdin. 15.35 El remps migdia. 15.30 Cuius amb Santi

Taura.
15.55 Agata et ei perts!
16.55 Cinc dien
26.30 (B3 Noticies vespre.
21.30 El hemps vespre.
21.40 Ja na sé que ha

21.40 Ju en så + que fu. 22.25 Gent de ja jear **FRS Noticing security** 

autok da pengramkonin rempleta da 127 danatas dir ava edminion ad belevi

SUDOKU

FÁCIL 09-09-2024

9 3 4 1 6 5 8 2 5 4 4 5 1 2 9

8

4

4

DISÍCU 00.00.2024

| 4 8 2 6<br>3 1<br>7 3<br>5 9 6 2 7<br>3 4 5 2 | DIFILIL US-09-2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 9 6 2 7<br>3 3                              |                    | 2 🧟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 9 6 2 7                                     |                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                             |                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               | 5                  | 2 7 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 5 2                                         |                    | Common Co |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                               |                    | Nem N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 6                                           |                    | 6 9 5 7 1 1 22 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 6 9 5                                       | 8                  | 9 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 7 1                                         |                    | 7 1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuedrados) de 81 casillas 'dispuestas en núeve filas y columnas) ellenando las celdas varias con números del 1 al 9, de modo que no se repita minguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ne en cada quadrado

| 50LUCIÓN FÁCIL 07-09-2024 |    |   |   |   |   |   |    |   |  |
|---------------------------|----|---|---|---|---|---|----|---|--|
| 9                         | 4  | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3  | Z |  |
| 5                         | В  | 1 | 9 | 6 | 2 | 9 | 7. | 4 |  |
| 3                         | 2  | 7 | 4 | 9 | 5 | В | 1  | 6 |  |
| 2                         | 15 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5  | 9 |  |
| 1                         | G  | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2  | B |  |
| 8                         | 7  | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5  | 1 |  |
| 7                         | 1  | В | 5 | 5 | 4 | 6 | 0  | 3 |  |
| 6                         | 9  | 5 | Θ | 1 | 3 | 2 | 4  | 7 |  |
| 4                         | 3  | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 8  | 5 |  |



Propen I (1004). Tatilium de atamatic aj alterda: 101 (163 14 30 **EL**MUNDO

Este pariódico se imprime discramente on papel resiclado y procedente do horques nacionalhites.

Imprime Bermors Impresión. Avila Partugai A ITT Contada. 7487 (currella Merit d'. Dell'Impire M. 1989



MADRIAL Avendo San des, 25 20032 Madrid et 51 443 50 00 C Breded Eddorlet Información Germani reservados. Este publicación no puedes sej. pi en redo n jen cumo en aba reportos de disentados como en aba

a través de rengun soporte o nej gestros in repdifiliada o sinte espada sur a gres a autorizarros españa de la concedad editors. Confurme allo dispuesto en el por de 37 de al evide. Propieda: Intelar al queda extresamente dispuesta il.

mornolycoldin da fos entanedos Se esta publica, en en foses omes maes e supres de recopilaciones de amendas de rodráticos



### PATIO GLOBAL

QUÉ. La proporción de británicos que se consideran «orgullosos» de la historia de su pals ha caido 22 puntos en una déca da del 86% al 64%. QUIÉN. Gilhan Prior responsable de la encuesta British Social Attitudes, asegura que el resultado refle ja «una nación redefiniéndose a si misma». POR QUÉ. El líder nacionalista Nigel Farage advierte de que lo ocurrido es producto de «la usurpación marxista de la gente que odia al país».

### El insoportable declive del orgullo británico

El orguilo de los britanicos por su propia historia ha caído en picado en la ultima década. El 80% de ros habitantes de las latas británicas miraba con antisfacción u, pasado en 2013 frente al 64% en el ultima sonden anual de Británi, Social Antitudes. La futgurante bajada de 22 puntos en el termonetro del patriotismo ha provocado en

la última semana un fuego cruzado de opiniones enfrentadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en el país bajo la falaz fachada del Brexit?

Paza unos el sondeo es un rellejo de la creciente Eversidady de las cambios es perimentados en la identidad británica, con el 19% de la población no blanca. Pa-



CARLOS FRESNEDA LONDRES

ra otros, estamos ante efefectra ocumulativo de la idenlogia wokren as escuelas, universidades instituciones, pese- vios - quiños de sucesivos eobiernos conservadores.

Curiosamente los britániros siguen teniendo el listán del orgallo muy alto cuando se tratade presumir de logros artísticos y literarios (79,3%)

y de los méritos deportivos (77%) de sus compatriotas. La caida es sin embargo aum más notoria en ;a valoración de la contribución de su país a la democracia (53%). la influencia política en el mindo (47%) o los logros económicos (44%)

«Estamos ante el retrato de un passque se está redelintendos si mismo y el cambio puede estar influido por la creciente diversidad de la población», certifica Gillian Prior, subdirectora del NatCen, el instituto de investigación que pasa revista a las actitudes sociales de los británicos desde 1983.

«Hay dos mageras muy diferentes de entender la dentidad británica», advier

Uma activistat
poda con un
sombrero con
la bundera del
Reino Unido
en Londres.
Reines

guiloso que resistió a la Invasión de los normandos y que atesota un legado cultural e histórico que conviene preservar».

«La decisión de aba adonar la JF puede hacer creer que la segunda visión en la más arraígada», concluye el estudio.

«La identidad

británica ha

el estudio

adquirido un

cariz inclusivo»,

según concluve

La derecha dura

culpa a las ideas

woke' a pesar

de los 14 años

de gobiernos

conservadores

-Sin embargo, to que parece haber sticedado en que la identidad británica ha adquirido un cartz crvico e molusivo».

El resultad de la encuesta la sino denostado a nila prenso conservadoracomo «deprimente» y «el producto dellas censo de curcuros de izquierda que llevan años machacando nuestra propra historia hasta provocar este maldito naufragio» (Philap Johasson en The Derit Palemanh).

The Daily Telegraph).

Viemosasistido a una
usurpación mandista de gente que odia
este país» concluye el diputado y lider de
Reform UK Nigel Parago, al hilo de la encuesta y en declaraciones al canal ultraconservador GB News. «De la escuela pri maria a la universidad el establistment educativo se ha regocijado despotrican do contra el pasado del Reino Unido».

Alex Scholes, otro de los investigadores de la encuesta en la que participaron 5,600 británicos, reconoce que la caida il bec del «orgullo bistérico» puede estrar la lacionada con el debate abierto sobre la esclavitud y el papel del Imperto británico en los ultimos años.

Nadie io diria: ocho años después del Brexit, los británicos tienen una visión emenos exclusiva» de lo que supone ser britanico, har desarrotiado una activida mucho más critica hacia su dase pobuca y son incluso «menos proctives a mos tra: una sensación de superioridad si se lea compara con el resto del mundo»



### Sectarismo y culto

Alberto Núñez Feljóo ha reconocido que una moción de censura es tan imprescindible como imposible. Todo ocurre cuando, en vez de convocar elecciones. Pedro Sánchez presenta su candidatura a la Secretaria General del PSOE, lo que demuestra que se crece en el castigo y no repie la falsa revuelta de las baponias. José María Aznar y Peljóo acusan al PSOE de estar convirtiéndos en una secia con tendencia al caudillismo con sa creación de un cordón santiario para que la derecha no gobierne. No explican por que después del triamfo arrollador de las intuncipates y autoriónicas, el PSOE los acordala. Les parece indoblegable aumque le ganen todas las elecciones. Quizá tienen que recapacitar si sa política frente al sanchismo es la correcta.

Todos aus partidos trenen tendencia au sectaris no Pero Sandrez segure la aecunado Peque a Joaquín Mansoly a Juannia Lamet vive le sectarismo salvaten. La secta es una forma de organización princitiva relacionada com la religión. Y los partidos conservan algunas de sus parillo gías, como la dogmatización de sus teorías. Suelen estar dirigidas por un lider carismistico que, en el caso del PSOE, se basa en una fuerte voluntad de poder, aunque le pilien en odas las memijas. Por el poder se mata. La mentira es una virtud si se la compara con el asesinato.

En el PSOE, hasta la disidencia es lea la partido, como se ha visto y oldo en la supuesta rebelión de los barones. Sánchez los ha disuelto con ma ráfagas de populismo diciendo que el PSOB es el garante del Estado de Bienestar frente a los regasos fiscaies del PP y que todo el ruido de las derechos es porque se ha arconstruido la conidio vencia en Cataluña. Rosa Diez, que fue del PSOB, ha escrito que los cahestros se reunieron en el corralizo de Forraz. Pero Sánchez, se siente tan imprescindible que anunció que seguira al frente del partido. Emiliano Garcia. Page y Javier. Lambón suivaron cui honor de la disidencia y la mayoria se rindió ante el culto a la personalidad.

Lo que quieren los del PSOE es manda: El PSOE es un partido implacable duro, de Gobierno y de oposición. Puede ser felipista, guerrista, zapateris, a monárquico o republicano, federal o confederal, dei foes y corran los ricos. Todo al mismo gempo, Ahora flevan el traje de Sánchez y les entá a ustado el ansia de poder tiene más fuerza que la ética, aunque les acusan del descejuntamiento de la nación y de la desarticulación del Estado.

Siguen al líder con fideudad.



Cuando crees que lo has visto todo, te descubrimos ta nuevo rincón favorito

# **VIAJES**

Aquí encontrarás la mejor información para tus viajes, consejos, guías útiles y imuchas cosas más!

TODOS LOS (DOMINGOS) CON EL MUNDO





# España aprieta los dientes para ganar

FÚTBOL. La expulsión de Le Normand le obliga a sobreponerse y buscar un fútbol más directo para sumar a primera victoria

NATIONS LEAGUE (MININGA 2)

1

SUIZA ESPAÑA

in 61); Occuração Frecies, Zelarie (Sie in 62), Agbricher (Montero Min 76) rel, Verges y Emboto (Duelt, min. 76)

Empaño, Haya, Carvajot, Laporte, Le Nomiand Grimado, Rodingo (Zublimendi, min 46), Fa Jeán (Alex, Garcia, India 31), Pedri Vivian India ZZ), Nico Williamos (Pino, min 59), Ya Indi (Perras, India 44) y Josefo.

Arbitrus (class Pelrio (Bornia))

Yarjeten amariilas: Yargas, France, Withorth, Carvasal, Forzan.

Torjulan mjap: Le Hormand (min. 20).

Goles. 6-1 Jaselu (min A) 8-2 Fabilis (min 13) 1-2 Andount (min 48, 1-3 Fa-bilin (min 77) 1-4 Ferran (min 40)

### ENIMA LIDÓN GINEBIA

España vivía inmerso en el hábito de gobernar el Juego, de ganar con una lucidez asombrosa que ensombre rió Serbia y que puso a prueba Sulza. Pocos contratiempos habían las trado las botas de la selección de Lula De la Puente pero, cuando aparecieron, se volvió camaleónica... y ga radora. Lo bizo timidamente en Ale mania y sobre todo, ante una Suiza respondona a la que acabó sujerando con diex jugadores durante 70 mlnutos y goleando.

A España le toco aprender a ser varios equipos en un mamo partido, un examen que acabó con sobre saliente Necesitarun buscar un plan diferente al diburado de inicio para sobrevivir darante demastados minutos en un duelo que comenzó descostendo Lamane Yamal en cos nje retazos N: a luviantetenfermocésped frenaron eximpeto del adoles cente del Barça jaleado por todo el estadio, si, xos incluidos, como si fuera una estrella del rock. No les de froudo, aunque solo fuera durante 45 mmutos.

La se ección cortó la respiración de Siuza desde el arranque cuando Pedri le , ró una pared a Nico para. de tacón, derársela a Joseta v que probara a Kobel. Bsa la pasó el meta

del Dortmand, pero la siguiente la sacó de dentro de su porteria. Lam: ne agité su varita, quebro a los d fensas y apuró para cularse pegado a la linea de fondo y regalarle el gol al g. Enseñabar con dientes los mil chachos de De la Fuente y olian la sangre, pero Sutza no perdió su neu tralidad. Encajó y respondió

De forma inmediata, Aebischer lanzó una contra, se asoció con Embolo, que empezaba a carburar, para que apareciera Omeragic a batir a Rava. La revisión hizo que apare ciera una mano a, inicio de la juga da que invalidó el empate. No se inquieto Murat Yakin en el banquillo. como si supiera que la ocasión (ba a Begat. Antes se veria con otro gol en contra Primero probó Grimaldo con zurdazo desde la frontal pero fue otra vez Lamate Yamai quien ianzó a N co. Quebró el navarro a su par pero se topó con el despeje de Kobel que rebañó Fabián para engodar el mar ndor. La visión de un partido có modo fue un espejismo

Cuando parecía que España tomaha el gobierno del juego para inclinar el duelo, Le Normand agarró a Embolo cuando encaraba el área y tuvo que enfliar el vestuario. Era el minuto 20 y la superioridad numé rica inflamó a Suiza. Esa falta la es trelló Amdount en el larguero y sir vió de aviso. España tenía que recomponerse y De la Fuente sacrifi có a Pedri por Vivian. Había que ce mentar al equipo por entima de todo por los problemas que empezaba a crear Rubén Vargas. La conflanza se guia estando en el miedo que Lam pe Yamal creaba en los rivales. Con la pelota cosida at pie, dejaba sin res piración a la asción helvética y a Gre got kobel tambien, potque sorechazo a otro zurdazo cruzado a puer o estuvo de cazarlo Josela

Lejos de amagarse. Suiza se cre ció a base de arreones de autoestima mientras que a España se le ceпатолнов евраснову венеціввито н capacidad de dormir la peiota. Embore se convert é en un quebradem de cabeza, incluso con Vivian como sombra... y Vargas en un puñal. La se lección se tenia que conformar con contras como la que Nico Williams



Fabián marca el segundo gol de España, el primero de su cuenta, ayen en Glaebra, ante Suiza, JBAX-CHRISTOPSE BOTT EFB

Joselu y Fablán abrieron el marcador, pero Suiza se creció. Yamal fue el mayor peligro 45 minutos

comandó anto a Lamine, aunque se entretuv era demastado y aporeme ra Ricardo Roduguez para ev tarse otro problema con la joven estrella Más que atacar se volvio imprescindibie aguantar un resultado que, sin ser by Lanta Service

Empefiado en evitarlo estavo Var gas, que en el minuto a ofrerzo a Raya a conceder un comer del que na cló su go Embolo pello en e pri mer paki y apareció Amdouni para. empujar a placer. España pedía el descanso a gritox, aunque Lamine en su atamo servicio, forzara a Akan-) a exhabit su punta de velocidad.

Reseteo De la Fuente el equipo en el vestuanos echo mano despulnion de Zubimendi para no agotar a Rodrige y se las piernas de Ferrany Yeremy Pip ante e, esfuerzo que ya pesaba sobre Nici y Lamine España muiti su piel y se volvió muy prác tica. Hab a que sujetar a Suiza, que se voicó en el área, y buscar transi-ciones rápidas que les penalizaran



es Impeta. Ast fue como Raya lanzo a Perran para que le ganarra, duelo a lateral helvètico y sirviera a labán su seguido gol. Después fue el valenciano quien encontraría su premio, su vigesimoprimer gol como internacional. Fue Joselu quido le en tregó la peiota para, en una carrera infinita, encarar a Kobel y cruzarle el balon don de era imposible que al canzara. España con otra pie, vol vió a demostrar su capandad de deslumbras.

#### LICA DE MACIONES RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A4

Apur Sutza 1 España A

Dinamurca España Serbia 2 2 0 0 4 0 6 2 1 1 0 4 1 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 6 0

Próximo partido: 12/10/2024: España-Dinamenta (20.45 h.) Berlini-Sulza (20.45 h.).

# Joselu levanta el dedo del 'nueve'

FÚTBOL. El delantero marcó el primero, asistió a Ferran en el cuarto y demostró la importancia de tener referencia arriba

IJJIS NŰÑEZ-VILLAVEIRÁN

España tardó ao minutes en hacer dos disparos ante Serbia. Josehi se demoro cuatro ante Suiza y el se gundo, además, fute el primet gol de la selección de Luis De la Fuente. A veces el lurbo es un deporte muy senciflo cuando se ponen jugadores en su lugat y se cuenta con extremos como Nico Williamety, sobre todo. Larnise Yamat

El gallego ha sido el típico delamtero tanque de roda la vida. Mucha presencia en el àrea, juego de espaidas y una nuténtico amenaza en los balones aéreos. La chierencia en esta etapa final de si, carrera esque tras bregar en equipos de medis cabla para abajo, la ú tima temporada la disfrutó en conjuntos de elite. Esto se tradujo en más y mejo res ocasiones que el delantero no ha desaprovechado tanto con el Real Madrid como con España.

En el primer partido de esta Nations League, tomeo que estrenó el palmarés de De. la Puente en 2023. España realizó 43 centros. Pasaque no encontraron rematador al marco serbio. El diagnóstico ante Suiza, con Morata y Oyarzábal ansentes por tesion, era poner a unjugador que aprovechara las llegadas de, atora mismo, dos de los mejores extremos en el futbol de selecciones

Ast, el 9 de España realizó la labor que se esperaba de él. Tocó casi todos nos bolones que sobrevolaron el área de Kobel, pontendo uno en la red. ayudo en la sauda de baixín que, con la espulsión de Le Normand, mediada la primera parte, resultó crucial especialmente en un campo que no se encontraba en las mejores condiciones y además, fite el primer elemento de presión de la selección de la Fuente

Logicamente, la primera de sus funciones es más sencilla in cuentas con Nico Williams y Lamine Yamal como assistentes de lujo. El centro del extremo azulgrana para el primer gol de España fue una matavilla que entró con el suspense de los goles fantasma que el y decar bitraje se encargó de confirmar.

E de intero ter man el hoque con tres disparos a puerta sar gol, una asistenca oche duelos aèreos ganados y une coer forzado. Boe rios múmeros testiendo est cuenta que el juego de la nelección fue con to durante yo largos minutos en los que la lluyra y el vide ambitra e se aliatros con los españoles.

Tuvo mabajo el VAR en Ginebra, hubo de revisar el tanto español y anulo dos goles al conjunto heive tico uno por una mano en et micio de una jugada que arminó en gol y



Raillo le enseño a Vinicius el escudo del Mallorca. GETTY IMAGES

La selección tardó 20 minutos en hacer dos remates a Serbia; Joselu los hizo en cuatro

Fabián anotó casi los mismos goles con España en nueve duelos que en 74 con el PSG

otro porque el balón en el centro de un córner salló por la línea de fondo antes de volver al terreno de Jugo Más action en 50 minutos de 60 nebra que en los 35 de Belgrado

La estrella si enciosa, como en Alemanta, volvió a ser Pabián. En los últimos nueve partidos con España, el anada, uz ha hecho casillos mismos goles, cinco, que en 74, cho ques con su clab, el PSG. En este partie se destapo con dos tantos. Especialmente importante el segundo, tercero de la selección, que ponia la tranquilidad en un choque que se habra complicado con la expusición del central trantamia.

Bra importante ganar en Ginehra para intentar asp sar a repet t exito en este torneo deado por sa LEFA para intentar revantar el interes, c. a spartidos antistusos. Di namar a principal nea en esie grapo 4 de la laga A ha conseguido a victor, en la sidos primons choques de exite torneo.

Los españoles hacian uma piña al final del choque con un especia, abrazó entre Ferran y Joselu, goleador y asistente del último tanto del parido lis importantejugar con un y en esta selección de transiciones rápidas y extremos habilido sos, La epoca del tiguifaca y del fates o y ya pasó.



Primoz Roglic, en el centro, en el ultimo podio de la Vuelta, con Ben O'Connor, que fue segundo, a su derecha, y Enric Mas, tercero, ayer en Madrid. ÓSCALDEL POZO. AFP

# Todo el poder para Roglic

### VUELTA. Ratifica su cuarto triunfo en la prueba e iguala a Heras / Küng vence en Madrid

# 21° Telefonica Gran Via 24.6 kms \*\*LASTRIGACIÓN DE LA ETAPA 1 S. R. Jog ('SUR JAPT JEMMA 24.8 6 2. P. Rogeic (ES. RED BULL) 311 6 3. M. Cartaneo TA TREX) 422 4. M. Schmid (SUL JAYDO) 446 17 C. Rodríguez (ESP/NEOS) 119 \*\*LASTRICACIÓN GENERAL FINAL 1 P. Rogeic (EST REJECTIA, 6 4+ 8 2. B. O'Connor AUS JECATHA, ON) 2.2 36 8 3. E. Mees ESP/MOVES AR) 4. R. CARAPRA (EGLACT FDUC) 6 402

B M Lande ESPYTHEE

VUELTA A ESPAÑA 2024

### CARLOS TORO

e E 48

Aunque dio igual, Primoz Roglic no pudo redondear de modo inmejoriale la conquesta de su cuarta Vuel la Se nui ar por a segundos ante es suizo Stefan hang en la contratre in fina de Madrid, rompeolas del Adas las Españas, tamb én la cresta Puso todo e interes, pero húng, un consumado especia ista, se impuso de principio a fin y su rossamente a pestr de sus espacidades, tantas veces demi stradas obtavo su prime, munfo contra el crono en una gran ronda.

Por s. no le nimbaba una aureo la de leyenda en ja reina de miestras carreras, que realment, bace tiempo que sólo ante el Tour baja la cabeza, pero no dobla la rodilla. Roglic Bora Red Bulli ta aumento Aquina ganndo se ciupas, eres de ellas en esta edición. Con sus cuatro triunfos totales iguala a Roberto Heras, aunque sin la carga de polémica del salmantino. Suma también de ese modo su victoria número 88, muchas de ellas de maximo rango.

A los 34 años (cumplirá 3,5 el 29 de octubre), ha ganado sin los alardes juventes de Tadej Pogacar, su compatitota, pero con una solvencia abolista. Desde la toma del poder por parte de Ben O'Connor en la sexta etapa, arrebatándoselo precisamente a él. Roglic emprendió una constante, sistemática farea de demodición que desemboco en la victoria, como bor otra barte, eta rógico.

O Connor gloria también a el. que el proximo año correcti en el lavoc. Alula un galones reforzados, aguanto más ve lo previsto y fin amente en la pugna por el podio, mantivo elsegundo lugar aumentando a ventaja que posecia sobre Entre Mas que por su lado no sufinó ante Richard Carapoz, auarto Baixarun pore las plazas de Top-10. Pero Sk e mose aparte de consollear ante apoveliz el jersey bianco de Mejor Joven, le arrebató e quint y lugar a Gaudu.

Mas ha fracasado en su intento de apuntarse la carrera. El mismo, y eso le honra, ha habilado en esos desalentados términos. Muchos períodastas repudian la palabra fracaso y se apresurano negada cuando cuado portista, como es obligado, pone todos los medios para que no le alcance. Pero esa palabra no hiere rá disminuye a nadie, simplemente constata la ausencia de éxito en la persecución de un objetivo.

El diccionario, en su primera acepción, define fracaso como: «Malogro, resultado adverso de una empresa o negoció». Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con el mallorquir.

Enricino es un cichista del montón. Es de primera fila, pero a cuatro meses de cumplir los 30 años no ha dado et aurentsco paso cualitativo. Le cuesta demasiado ganaz, fista ha side su septima Vicetta, no ha abundonado minea. Ha sido trea veces segundo y una tercero, amén de lograr un quinto y un sexto puestos, que tampoco son desdeñables. Ha disputado 147 etapas y sólo ha ganado una.

Sus puestos de privilegio los ha obtenido negando cerca de los vençedores, pero no siendolo el Movistar lleva demaslado tiempo necesitando una estrella, a ser posible nacional. Tiene mala suerte olleva una 
mala positica, incluso ahora mismo 
las jóvenes promesas españolas están en los equipos de desarrollo estranjeros, ¿Es una cuestión de dine-

omesas españolas estada per inal per ina cuestión de dinelipos de desarrollo estada per ina cuestión de dineluma cuestión de dinelu

no? La etapa discurna entre la nueva y la vieja sede de Telefónica. El triunfo de Mas habrá tendo ama repercusión cargada de simbolismo no sólo para la empresa, sino para el ciclismo españo, que sólo tiene al Movistar en la primera division mun dos lel equipo un siquera ha gana do una etapa. Como otros n. La victoria de Rúng aviró que el Groupama fuera uno más en esa relación.

En cuarsto a Landa (Soudal T-Rex), octavo, segundo españor, 35 años en diciembre, y tampoco precisamente un ciclista menor, ha corrido su octava Valeta, con un mejor balancede un quinto puesto en 2023 y una etapa en 205.

El landismo, por ese y otros motivos siempre ha sido más el rudo que las nueces. Es un sentimiento simpático en su mezida de teología y flesta. Un acto de fe casi religioso y una expresión de guasa casi gaditana. Beneficiosos de algun modo para el ciclismo, al que no le vienen mal personajes con carisma y gancho, pero desesperantes en su toxuda permanencia.

Los nombres españoles, en el fondo, han sido los de Pablo Castrillo y Marc Soler. El primero aunque ha acabado a fres homa de regir. ga no dosc apas de fuste. El segundo, a más de dos horas del estoveno, se apor to una y perco por unas cuancas mas y por el reinado de la Montaña. Nodie ha sumado más kilome tros escapado, ni ha estado más minutos en panta, a, ni ha de michado y desputilicado más esfuerzos. Su rendimiente publicitario hasido ma yor que el deportivo. Lao también cuenta en el dejo rito Eso también cuenta en el dejo rito Eso también cuenta en el dejo rito profesiona.

La Vuelta 2024 ha ragerto. La de 2025 ya está empezando a nacer.

### «Estaría bien ganar la quinta»

«Estaria bien», respondió Roglic al ser preguntado sobre un nuevo ritunto en la Vuelta que le dejaria como el unico pentacampeón de la carrera. «Ninica es sufficiente», agrego.

aunque, en un ejercicio de realismo, alirmó que «cuaim yu es una locura». Roglic querta rematar su victoria en la general imponiéndose tambien en la última etapa, la crono de ayer, pero reconoció la gran labor del vencedor, el stazo Stefan

Kung, «Querta rematorlo, ila sido duro, pero lodo ha ido hien y estoy contento. Todos sabemos que Kung es fuerte en este tipo de contrarrelojes llanas. Aun asi, intenté motivarme para la a por todas, porque si no es aim más difícil. As que ha abretado, pero ba

estado increible».



co tlene mucho sentido, en mí opinión. Durante todo el teto, no sabia si podria llegar hasta la próxima cima. P. Se planteó el desafío para es tudiar los lémites de tucuerpo ¿Dón de está el supo?

R. Creo que es muy interesante poder estudiar la fisiología sobre cuáles son los timites del cuerpo humano y la mente Intentamos ver a nivel lisiológico o cognitivo qué es lo que sucede durante un esfuenzo de este tipo. Anora gueda ver los resultados.

«Intentamos ver qué sucede en el cuerpo humano durante un reto de este tipo»

«Hablar de récord no tiene sentido; las condiciones y la filosofía de cada uno son distintas»

KILIAN JORNET

ULTRAMARATONIANO El catalán ha superado todos los récords tras enlazar las 82 cimas de más de 4000 metros en los Alpes en sólo 19 días y sin ningún vehículo motorizado. Además, donará todos los datos a la ciencia

# «Al salir, lo más probable era que no terminara»

DANIEL G. FONTECHA

La vida de Klian Jornet (Sabadell. 36 años) ha estado siempre ligada alde porte y a la montañs, el lugar donde «fisfruña». Acostumbrado a tetos imposibles, como el del año pasado en los Pirineos, en el mes agosto decidió dar un paso más pora memar conseguir el desaño más dificil de su carrera en Los Alpes. Días después de batir rodos los registros atende a ELMUNDO mientras disfruía de un merecido descanso.

Pregunta, ¿Le ha dado tiempo a asimilar lo que ha conseguido?

Respuesta. Al final si, sin duda. Para logrado es por lo que entrenamos y rus preparamos, para que entos relos sean posiblea. Creo que va a tomar tiempo asimilarlo, también la parte más emocional, porque son muchos dias muy cottemitado, con un titmo de vida muy especial don un titmo de vida muy especial don de ja alerta es muy alta. Por ahora estoy disfrutando de volver a casa unos dias tranquillo, aumque tampoco pue des relajarre mucho porque tengo dos niñas pequeñas y tienes que estar en la rut na diaria.

P. ¿Cuándo decide empezar a plantearse este tipo de retos?

R. Exte en los Alpesio emperéa pen sar el año pasado, cuando consegui un reto similar en los Pitineos encadenando inesulles y donde realmente sufri, pero lo disfruté mucho. El hecho de esta varios dias baciendo actividades un poco técnicas y encadenadas durante muchas horas hizo queme surgiera un poco laidea. Cuando viv en los Alpes ya hacia tra vestas de 40 o 50 horas encadenando cimas y después de estar en os l'inices esa idea que tuve de enlazar dos o tres picos derivó en encadenar los todos funtos.

P ¿Qué sintió cuando flegó a la últma cima en Ecrina, Prancia?

R La vendad es que tampoco es como una carrera, donde hay una sensación de adrena, ma. Es una satesfacción profunda porque han sido muchos días. Después de la etapa del MontBlanc, que era la parte con más riesgo, pude respirar un poco y pensar 'Ahora quedan tres cimas que fi sicamente son largas, pero donde menta mente voy a estar más tranquilo porque es más difícil que me quede aqui". Fue una sensación de placer al saber que ya se terminaba y que el día a aguiente no tendría que estar 20 horas por el monte. Recondar todos los momentos vividos y dejar atrás los momentos duros que había pasado.

«Cuando viví en los Alpes ya hacia travesías de 40 o 50 horas enlazando picos»,

«Si tengo que pasar un día o dos en la cludad, me encuentro mal; no es mi lugar» P. Lleva toda su vida ligado al depoc te ¿Cómo encuentra la motivación ? R. Es lo que distruto, dande me encuentro a gusto. Si tengo que pasar un día o dos en la ciudad, ya me encuentro mal, no sé dónde estoy...no es mi lugar. Donde me siento bien es en la naturajeza. I<sub>s</sub>o que me hace dis frutar es entrenar e ir al monte. Si te tienes que forzar para conseguir mo tivane en algo es que realmente no teaporta Esmis, fácil motivarmego ra ir al monte porque es lo que quie to bacer cada mañana. Jo que es dificil es hacerlo para ir a la ciudad Ahi si que necesito encontrar razo nes muy muy buenas para encontrarle sentido

P. Alguna vez penso que no lo lba a consessur?

conseguir?

R. St. desde el minuto uno. Cuando sali sabta que lo masprobable era que to terminara, Por la amplitud del reto, porque me podian pasar muchas cosas fisicamente, por las condiciones. Circo que lo interesante es bacer retos que sabes que van a ser dificiende conseguir. Si vas a hacer algo que sabes que vas a terminas fampo-

porque se recogen muchos datos durante las etapas pero hay que analizarlos para sacar conclustores. P ¿Fenta en la cabeza el récord de los 60 días durante el desafí. ?

R, No, porque que hablar de récord para mi no tiene ningun tipo de sen tido. Lau condiciones cambian y la filosofia de cada, mo es un noro distinta. Por ejemplo, el primero que io penso fue Pierre Beghan y quería hacerlo en 8a dias, pero él fue el pione ro, el que lo pezisó y buscó el recorrido. Cuando lo hizo Nicolinni, que es mny buen amigo, si que tentan la fiosofía de ir de macizo en macizo, su biendo y bajando todas las cimas. En cambio. Ueli Steck iba más con el narapente y encadenando. Para mi consistia en llegar al macizo y enlazar to das las cimas de cada macizo. Es de cir, la estética en este tipo de retos es para en mucho más importante que el tiempo y cada uno de los que hemos hecho este tipo de proyectos, hemos buscado una estética distinta. Ni en el pianteamiento ni durante la eje cución, en ningún momento se me pasó gor la cabeza.

P Ahora està descansando, perogitene más planes en mente?

R. Ideas siemore hav muchas v ruan do haces un reto así, lo bueno es que te das cuenta de que algunas cosas son posibles que antes no pensabas. Pero no, no hay nada en concreto. Ahora toca descansar y em pezar a mirar qué es lo próximo, por que ideas hay mil, pero hay que buscar la logistica. He estado años en el Himalaya, donde puedes vivir m ichas aventuras, pero hactendo retos en los Pirmeos o en los Alpes puedes encontrar cosas igual de interesantes. A veces no hay que pen sar en ir muy lejos para encontrar aventuras atractivas.





La española Elena Congost evita la caida de su gina, ayer, durante la prueba del maraton paralimpico. JAV TRETA ELEARRETA AFE

# Decisión 'surrealista' en maratón

JUEGOS PARALÍMPICOS. Elena Congost pierde la medalla por sujetar a su guía

### DANIELG, PONTECHA

Paltaban apenas dos metros para cruzaría, nea de mera en la final de maraton con discapacidad visual. Elena Congost, de 36 años, habra conseguido alejarse más de tres minutos de su Inmediata perseguidora, la japonesa Misato Mich shita. Era recera e iba a volver a pisar el podio ocho años después de su ul tima medalla en los Juegos de Rio. Pero todo cambiaría en un abrir y cerrar de poss.

Su guía, Mia Carol Bruguera, que la había acompañado durante los 42,175 kilómetros de recorrido, se tropezó fruto de calambres en la pier na, y Congost soltó durante un se gundo la cuerda que ses une para evitar que se cayera al suelo. Resulta casilimperceptible a la simple vista, pero fue lo suficiente para que. según el arriculo 79,5 del reglamento, los jueces informaran de su descalificación nada más termanar la carrera.

«Estoy destrozada porque tema la medalla», apuntó la alteta nada más conocer una decisión que considera «injusta» y «surrealista». De he cho, en un primer momento, el Consité Paralimpico Español pensó que la eliminación de la deportista se debió a que su guía podría haber cruzado antes que ella la linea de meta, pero elàs misma confirmó des pués el motivo. «Sólo dicen que ha sollado la cuerda un segando y como lo he hecho, pues ya está, no hay vuelta atrás. No entrendo que nade

«Sólo dicen que he soltado la cuerda y como lo he hecho, pues ya está, no hay vuelta atrás» pueda sazonat mientender la situa ción, que no es por hacer trampa ni para arrastrar a un atleta como se ha dado en la pista», declaró.

Además, también aciaró que la acción fue fruto de un «acto reflejo de cualquier humanos y que no supone «tingun tipo de beneficio» para ella ya que, pese a ello, nunca lego a pararse en seco

Congost habia luchadornucho para llegar hasta altí. Después de aque lla ultima marutón en Brasil, la cualana decidio dejar a un lado su cariera deportiva para poder ser madre de cuatro hijos. Una pausa que terminó aprincipios de este año, cuando decidió regresar a unos Juegos Paralumptos por quina vez con el sueño de conseguis una medalla.

A altima bora de la tarde, el Comité Paralimpico Españo; (CPE) anunció en un comunicado que, debido a la «magnifica actuación» de la maza torriana, se aba a plantear «la conce sión de una beca en la próxima reunión del panei de decisión», una opción que había perdido debido a su elan nación.

Con esta agndulce noticia. Espa ña cerró ayer la ultima jornada de los Juegos. El pebetero con la llama olím pica de Paris se apagó hasta el año 2028. Momento en el que Los Ángeles recogerá el testigo. Han sido to días intensos de competición en los que 2,8 millones de especiadores han visto a sus héroes realizar ese ultimo esfuerzo que les permitis ga nar esa ansiado medalla.

En total, acudieron a la capital francesa 4.400 atletas, procedentes de 182 países diferentes, 278 guias y 3.000 periodistas acreditados que han contado as increíbies historias que se esconden detrás de xos deportistas paralimpicos.

La delegación española se marcha de Paris con 40 medallas bajo el brazo, cuatro más que las que logró en Tokio, o que la posiciona en la nosición a ilmero (6 en el meda ltero, con siete oros, 11 platas y 22 bronces. Estas preseas han sido lo gradas por hasia nueve deportes diferentes, aderando la natación este ranking con 15. seguida del atletisrno, el cichamo y el triatlón. En estr sentido, hay que destacar la hazaña de Teresa Perales, que con su medalia de beonce igualó el numero de Mi chael Phe ps y podría superarle si decide competir en 2028, y el oro de Susana Rodriguez, reptilendo la hazaña lograda en Toxio, solo meses después de haber sufrido una aparatora carda.

Además, raiestro país también ha

mejorado respecto al numero de federaciones que han aporto do medallas al castilero, llegando a las ochonumero que suponeono más respecto a la edición anterior

En este serrido. Miguel Carballeda, presidente del Comité Parulimpico Español, quiso también hacer balance de estos logros declarando que «esta orgulloso» del paso de

España por Paris. Puso un «notable alto» a los deporturas por su parrio parión y agrego que «mais a altá de las medallas, queremos que la sociedad reflexione respecto a las personas con discapacidad»

## Sinner gana el US Open y es más rey

#### JAVIER SÁNCHEZ

Quedan escalones en su ascenso al ofimpo, quizzi otro Juego sobre hierra batida, quizzi un punto más de crentividad, pero Jannik Suaner ha confirmado este aflic que puede elevarse hasta donde quiera. Después de vencer en el último Open de Australia, el italiano se impuso ayer en la final del US Open al local Taylor Fritz por 6-1, 6-4, yr-5 para engrandecer su figura.

A los 23 años, ya luce dos Grand Slam en sus vitinas y, sobre to do, domina sobre cemento como nangun otro tenista. Con su tenis duecto y su velocidac en la defensa tumbarle sobre ana superficie dura es una quimera y de ahi la estabilidad de su reinado en el rancing ATP. Hoy aumentará su cuenta hasta los iutilo puntos y amphará su ventaja sobre el se gundo clasificado. Alexander Zverev, y el tercero, Carlos Alcaraz, más allá de los a coo puntos

Ayer, ante Prizz, su dominio fue abrillmador. Salvado por la Federación Internaciona. (TF) de una posible sanción por dopaje, Sinner habia disfrutado durante todo el torneo con comodidad y la final no fue distinta. Le ayudó la experiencia, ante un rival en su primeru final de Grand Slam, pero sobre todo le ayudó su tenis.

Con sus piernas pudo llevar a Fritz a intercambios largos, responder a su potencia con el saque y con la demedra, y con eus golpes le mareó. Consciente que el esta dounidense sufreenles movimientos, desde el principio le sacudió con sus cambios de ritmo. Llegaba Fritz después de haber cedido solo nueve breala en todo el Grand Slamy en el printer sei se dejo tras. De ahi, hasta el final. En el segundo parcial. Sinner desplegó un juego perfecto solo un error no for-



Sinner, can el trafeo del US Open, ayer. GETTY AFP

zado y eneltercero Pritz no aprovechó su única y última oportunidad. Le rompió el servicio al ita-Bano y levantó la Arthur Ashe peroluego le faltó temple pan llevar iafinal más allá,



Marc Márquez, exultante, ayes, en el podía de Misana, GARRIEL BOUYS. APP

# Marc Márquez repite en la euforia

MOTOCICLISMO. Aprovecha la precipitación de Jorge Martín al cambiar de moto para hacerse con el triunfo en Misano

| GP DE SANMARINO               |          |
|-------------------------------|----------|
| L.M., Mazquez (East Library)  | 4070 786 |
| 2. F. Bagrone (PA Ne ac)      | a 3102s  |
| 3, E. Bastianini (ITA Tuicab) | a 5 4786 |
| 4. B. Binder (St. HTM)        | a 4165s  |
| 5, M. Bezzteechi (TTA Pucari) | p # 735s |
| EL MUNDIAL                    | PUNTOS   |
| 1. J. Martin (859 Ducard)     | 412      |
| 2, 5 Bargania (ITA Pocati)    | 305      |
| 3. M. Maliquez Fall Jucation  | 259      |
| 4. F. Bantanus (TTA Incarl)   | 173      |
| S. B. Bunder (S. D. KTM)      | 150      |
|                               |          |

### AMADEL GARCÍA

Marc Márquez no tuyo que esperar de nuevo más de mil dias para volver a subtrial primer escalon del podio en MoinGP Con el munfo conseguido en Aragón, en una carrera antenoraum riemendamente fresco en su memoria, el de Cervera dio poro golpe de efecto con una nueva victoria en Misano, uno de sus circultos preferidos, en el que acumula ya ncho triunfos, cuatro de ellos en la màxima caregoria del motocidismo, Por mucho que partiera desde ta no-vena plaza de la partilla, a go que según comentó él mismo, parecla haber arrumado su fin de semans, la reacción del aun líder. Jorge Martin, votros pilotos, que en cuanto cayeron las primeras gotas optavon po aprovechar a opcion de cambiar de moto, acabó por propiciar su puevo. golpe de efecto ante un Pecco Bagnasa que, a la postre, se conformó con la segunda plaza para recortar las distancias con el liderato del campeonato a siete purãos

Bagnala firmó una buena salida y lideró la prueba hasta la octava vuelta, con Martin pistindole en todo momento los talones. Pero, al finol de la séptima vuelta, llegé el golpe de efecto. El de San Sebastián de los Reyes, al ver que las goras que cutan sobre la pista parecian aumentar su intensidad, optó por cambiar de moto. Una reacción en la que le siguieron Pedro Acosta, que se había ido al suelo en la cuarta vuelta, Maverick Vihales, Aleix Espargaró. Raul Fernández y Alex Rins. La ame naza de que arrectara aun mas la liuvia no legó a cumplirse. Todos tuvieron que cambiar de nuevo su montura Y eso, al fina los condenaria a todos a caer hasta la cola de la carrera, con Martin arreglándoselas para salvar un punto con el decimoquinto puesto por mucho que en el segundo cambio se encontrará con algunos problemas técnicos,

En la cabeza de la carrera, Marc. mientras, fue hiplacable Rodó a un ritmo muy alto, sin cometer ni un solo error. Y Bagnata, quien confesaria no estar aún al 100% tras la caída que sufrió en Aragón, prefirió ser prudente. Así la confessiria él missoo al termino de la prueba. «Sin duda, to do ha ido mucho mejor que el sáblido. Entonces, no sape aprovechar la

opción de lograr la victoria. Esta vez, era imposible asptrar a ser más que segundo. Marc estaba en una gran forma. Cuando esté más recuperado, puede ser, pero Marc, en estas muy fuerte. Al final, he conseguido sumar 20 puntos, y eso está muy biens, aseguró el doble campeón del mundo de MotoGP.

«Para mi, lo más imponante era la verocidad was la lluvia, Eso me dio la posibilidad de bderar la carrera e Intenté encontrar el mismo ritmo due Live en los entrentimientos. En cuanto al resto, las emociones estuvieron en la más alto al cruzar la ma ta. A.guien, Pausto Gresini, desde el cielo, ha dicho venga tan par de go tas, para que se tompa la carrera. Por supuesto, está victoria va dedicada atoda afam la Gresir in explici por au parte un Marc Márquez que puiso acordarse del fundador de su so tuai equipo, fallecido en 2021 y en cuya memoria sus motos repitleron la misma decoración especial que ya Jucieron en Silverstone

En cuanto al resto de pitotos espa-ñoles en ca rera. Alex Marquez fue quinto: Pol Espargaró, que compitió con ana wild card, décimo: Maverick Vifiares, decimosexto: Pedro Acosta, decimosépumo, Raui Fernández, decimoctavo, y Alex Rins, decimonove no, mientras que Augusto Fernández. con una caida, y Aleix Espargaró no lograron terratnar la carrera.



Hay tarros jugadores del Madrid, siete, nominados para el Barón de Oro que, si se ampliase la lista de metales, podrían ganar el de Oro, el de Plata, el de Bronce, el de Aluminio, el de Cobre, el de Cromo y el de Niquel, El Santiago Bernabéu, por su parte, aspira obtener el Micrófono de Diamante, galardón virtual concedido oficiosamente a los estadios que albergan un mayor y toas importante mimero de conciertos.

Ya no se sabe muy bien si el coliseo bianco es un recinto futbolistico en el que de vez en cuando se celebra un concierto, o un ámbito musical en el que de tiempo en tiempo se disputa un partido. El Real Madrid Club de Puthol es asi pismo el Real Vindad Entertainment. En su descargo hay que decir que ya quisieran los demás dubes hacer lo propio. Pero no pueden. Al menos en la misma medida. También en el show husiness, el Madrid es es Madrid

Este fin de semana, aprovechando el parán liguero. que no el de selecciones, norque son precisamente elias las que no paran, se han reanudado los concier tos en el Bernabea con dos actuaciones de Ronseo Santos y su grupo Aventura, Nacido en el Bronx neoyorquino, de padre dominicano y madre portorri queña Santos está considerado «El Rey de la Bachata» titulo de realeza que a los viejos mekeros poperos de estos pagos no nos impresiona más bien en lenguare cervaratino, se nos da una higa, pero que la afición caribeña de por alla y de por acá acata con fervor monárquico

Los conciertos de Taylor Swift y Karol G trajeron cola en el tema de la contaminación agresión acustien Esopor no habiar de la polución humana que en forma de vendedores ambulantes y fans hullaneues que estiran la fiesta, con su estela de papeles, orines. suciedad varia y demás delictas urbanas, completó el cuadro. En vista de las protestas de los residentes en la muy poblada zona, el Club y el Ayuntamiento acordaron bajar los decibellos hasta los limites

permitidos, admittendo asi qu no lo estaban antes. Y no prolongarlos más aliá de las u

de la noche Eso es como si el vecino de al tado, de arriba o de abaio tuviera questras bendiciones para deleitarnos con los limites sonoros que la legislación Vigente estime adecuados. según su criterio, no el nuestro. Y con ese tope de las 23 horas. aunque nosotros nos acostemos a las 22 y nos guste el silencio a cualquier hora



permittiria o disminuiria el volumen hasta una medi ción impensable en los conciertos actuales, en los que los tímpanos son maltratados con fetocidad para solaz de la parroquia, más partidaria del trueno que del susurro. Romeo, secundado ruidosamente pot su setecto publico, se que jó de que las autoridades le hubian obligado a bajar el piston sonoro. Pese a tal recorte, no creemos que al vecindario, en el que abundarán los madridistas, pero no a cualquier precio y a toda costa, le satisfaga este acuerdo que indigna a Romeo y sus incondicionales.

Pero tendrá que fastidiarse. Este no es un asunto artistico, sino político, de peso, de influencia. Y en politica, como en es fútbol y el show business, el Madrid





El corredor francés Vincent Bouillard, at llegar a la meta del UTMB en Chamoniz, el pasado domingo t de septiembre. UTMB

### **OTRA HISTORIA**

# La rebelión del ingeniero

TRAIL. Bouillard, trabajador de Hoka, gana por sorpresa la UTMB, la carrera de montaña más importante, a los atletas de la marca

### JAVIER SÁNCHEZ

Unios frasatrás. Jim Walmstey estre lla de las carreras por maintaña, algo así como el Killan Jornet estadouni dense, disputaba en los Alpes la UTMB, la prueba más importante dei mun do, musha a an lado y atuomaba. «¿Qué hacestupor iquid- Amitac del reco mdo alrededor del Mombiano com pletados unos 8o de los 176 kilóme tros totales, se encontraba en el gru po de cabeza junto a al francés Vencent Bouillard, con el que Walmstes llevaba años trabajando.

Para el diseño de las mejores xapatillas de Hoka, el corrector punkes, inca gen de la marca, había dado su opiruori sobre varios mudelos a los inge tueros de la marca y entre ellos estaba Bouillard. Pero en plena carrera. esta ne que da ayudar a Waantsley con e) calzado, estudiar sus pisadas para próximos prototipos, tampoco ani made: Bouilland queria ganade. Y lo hazo. Pese a su empleo a jornada completa como disefiador de capatillas en bloka el frances trianfi, en la meca decimil para sorpresa de indos, es pecialmente de los atletas profesionales patrocinados por la empresa.

 Ourză para elios era tarn, si pero yonopensaham schoen dir En ina catiera de i, tradistane a que dara inas 20 horas, re debes centrai mu cho en tamismo y en la gestión de tupropio esfuerzo. En los primeros a lómetros recuerdo que estaba feliz como un mño disfratando achoder correr con los mejores y hablando con ellos. Muchos de los corredores de Hoka, como Jim, son amigos mios y yo pensaba. How soy capaz de correr junto a ellos Pero a medida que lue posando la prueba me concentré mucho en mantener el riuno y en hager las gusas bieno, explica Bouillard a EL MUNDO.

Con su triuni cogio el relevo de dos levendas frances as como Prançois D'Haeney Xavier Thevenard y se que-

do a tinos minutos del récord de la praeba del propio Walmster, Son Te per ud co un contro de material algo accidentado en uno de los ultimos avituallamientos y una pequeha carda al fina, del descenso de La Flégére a la celirada de Chamonix «Me bree un prico de gaño, pen ya me quedaba mus pocs. En ese nomento lo más importante era disfruiar de la entrada a meta», comenta el corredor y diseñador de xapatílias o diseñador de zapati las y corredor. Más o menos una cosa llevo a la ura.

De Annecy, mediafondista desde la infancia, mientras estudiaba linge merta en la Universidad de Lyon le gó a competit en los 800 metros de algunos meetings franceses, pero cuando se graduó dejó de soñar en un futun-como profesional. Con el tartán olvidado, había conseguido un trabajo investigando sobre polínie os. Pero cara mantenerse en forma empezó a correr por la montaña, consiguió una beca para trabajar en Holo. una cosa lievò a la otra y encontró su sitto su equilibrio, si vida

En su trabato estudia nuevos materfales para la marca, siempre en contacto con los corredores profesiona les, y en su tiempo libre prueba por los caminos los contarinos que diseña. Entre 2017 y 2022, sumó algunas victorias en carreras pequeñas y po co conocidas en Francia, y el año pasado empezó a sonar el mundillo al ganar la kodiak Ultra, una prueba modesta de 100 millas en Estados Unidos. Pero nadie esperaba que fuera a ganar la UTMR, una especie de Muncari de la especial idad. La ret rada de machos de los favoritos, entre ellos el nusmo Warmsley o el español Pau Capell, y la maestria de Boutflard llevaron a la campanada.

«Mischossesorprenden porque he ganado pese a tenor un trabajo la jor nadaco impieta, perosolo basido una carrera. Tengo mucho respeto por los corredores profesionales, porque tienen que rendo mucho más, di tante machos años. Yo disfruto mucho de comer pur a montafia y supongo que ese es el secreto. Saco nempo para entrenar de dónde ouedo, por la mañana por la larde y por la noche y de momento, no tengo hijos, así que no tengo muchas vollgactores familia res», resume Bouallard que ahora no quiere cambiaz de vida.

Las marcas deportivas ansian fi-char a nuevos talentos y Hoka to ne ne fácil puede ofrederle un contrato de corredor sin salir de la empresa. pero el francés guiere seguir trabafando e-m-diseñador de zapa tillas. «l'labiaré con la marca y es pos ble que recefinamos ma posición, pero yo disfruto de mi trabaio, no quiero dejarlos, finaliza

### AGENDA

### 9 - 15 SEPTIEMBRE



(Todos, a las 20.45 h.)

#### MARTES ID

1001.Cope Dayle, Face de grupos Grupo B Valencia Austral R-Francia (16 00 h. Movistar)

sitteet Liga de las Naciones Lituania-Islaz Ferce e Republica de Irlanda Grocia (18 00 lt.). Albania-Georgia, inglatures-Finlandia, Republica Checa-Ucrania y Andorre-Malta (20 45%)

#### MIÉREBLÉS (I

ross. Cons Bavis. Fang da grupos: Republica Checa-España (16.00 h.)

rems. Copa Davis. Fase de grupos: Australia Republica Checa (IB.00 h.).

FETERL Primera División, 5º Batis-Laganés ornada, (2L00 h., Movister)

TEMS. Copa Davis. Fase do Francis-España (IB.00 h.)

ITLEVENS. Dismond League Memorial Van Dammo. (Movistar)

visits. Cope Davie, Face de grupos: Francia-República Checa ( 8 00 h )

FITTIOL Primera División. 54 iornada. Mallorca Villarnal (i4 00 h.) Espanyo Alavės (IB.I5 h.) Sevilla Getate (IB 30 h.) y Rea Sociedad Beal Medrid (2) 00 h.) Tadas en Movistar

### DOMINGO (5

remet. Primera División. 5ª jornada Celta-Valladolid (14 00 h.) Girona Barcelona (16.15 h.) Las Palmas-Arbletic (t8 30 h.) vAr Madrid Valencia (21 00 h.) Movieter

rasmous I. Gran Premio de Azerbsyán 17ª prueba del Campeonato del Mundo 03.00 h. DAZN)

TEMS Copa Davis. Austra-💥 lia-España (II.00 h.).

FORSEL Primera División, 5ª jornada, Playo Valilec Osasuna (21.00 h.) Moviater v Gol Play.

SUCESOS. Un coche de la Policía Nacional atropella a tres mujeres y un bebé en el barrio de Salamanca. El vehículo invadió la acera para no chocarse con otro automóvil PAGINAS

# GRAN MADRID



Un foven pandillero realiza el gesta de la banda DDP E.M

### SUCESOS ANÁLISIS

### Un verano de violencia: 11 revertas y dos tiroteos en tres meses

La situación preocupa a los sindicatos policías

### ANTONIO BLANCO

LAIS F. DURÁN MADRID El verano ha desado un repunte de la violencia callejera entre pandil eros en la capital. Desde prin ripios de junio se han contabiliza do en la capital il reyerras y dos il la cos er tre inferitazios de bandas lat nas rivaçes con un said i de 14 heridos graves y ocho leves, segun los datos de los servicios de emer gencia de la capital Arganzuela, Usera, San Blos, Vallecas y VIII, aver de han sido los escenarios de estas disputas sangrientas en la que los implicados siguen siendo cada vez más jóvenes. En el tiroteo de la pizzeria, el 5 de julio, el autor fue un menor de la banda de los DOP que disparò a los miembros del grupo rival, fos Trinitarios.

La situación preocupa entre los policias y tos sindicatos SUP Jupol y ASP (Alternativa Sindical de Poli cia) han nedido a Interior más me dios para combatir esta violencia șii venil. «Nos estamos acostumbrando a las puñaladas y reyertas y los poli-ticos no quieren contemplar el pro-

### El Ayuntamiento lamenta el fracaso de las medidas de la Delegación

### Los profesionales piden más medios en la lucha contra los pandilleros

blema. Hay niños implicados con machetesy, por ejempio, habria que castigat con pena de carcel el simple he cho de portar un arma blanca», expli caba Alfredo Perdiguero, portavoz de ASP «Vamos hacia atrás y enclina quieten reformar la Ley de Segurluad Ciacacana nora que no poda mos realizar eacheos preventivos», se lamentaba laura Garcia, poetavoz de Jupol. También la propia Vicealcal desa de la capital. Inmaculada Sanz subrayó hace pocos dias que el plan antibaridas implementado hace dos años y medio por la Delegación del Gobierna en Madrid no funciona y pidió - leyes más duras» para com-batir esta violencia.



Un pandillero realiza gestos de su grupo en un video de redes sociales. EM



Pistolas, puhales y machetes requisados por la Policia a bandas violentas. E.M.

Oficial mente, no hay datos sobre si la vii è ucia entre bandas ha ere cido este año en la region. Desde la Delegación de Gobierno aseguran que aun no están publicadas las estadisticas correspondientes al vera

no. Con todo, el pasado el delegado del Gobierno dibujó un panorama berugno para la segundad en Madrid «Por cuarto año tenemos una reducción sónda de la criminal dod convencional, esu es lo importante. que la seguridad rea de los madrileños y madrileñas evolacijajen una buena anea a pesar de, alarrus mo y el populismo con el que algu nos dingentes políticos dei PP se manejar un estos ambitos en los

que hay que ser muchistmo más seno v más responsable para no generar faisas alarmas que lo único que hacen es asustar a los ciudada. nos», aseguró Francisco Martin, de egado del Gobierno

Lo cierto es que bandas atinas casi dormidas como los Latin King han vuelto a reaparecer y hay nue vos grupos de pandilleros como el 68 que se ha hecho popular en Al cobendas y puebtos cercanos por al gun enfrentamiento violento.

Hacer bo, ar a un 100% o «ubican do trànitarios» Estos son algunos de los mantras que se hollan a través de uma simple búsqueda en la red social TikTok. La iupa arroja cientos de resultados sobre la act.v dad de las bandas latinas que operan en Madrid. Al visualizar alguno de los videos arojados en la red, se obser va la viorencia emp eada para disputarse sus contro de control. A tra vés de los coros (pequeñas agrupaciones por zunas) se reparten el paste le territorta, por la región.

Con canciones de dril de fondo el género rivalical por antonomassia de los pand lleros, los Jóvenes sa can misculo en redes obligando a otros de la banda rival a hacer ges tos contra su voluntad. Estaciones de Metro como Empalmie, Ascao, o Campaniento son testigos inudos de las fechorias de estas agrupacio nes que apenas han obtenido la Ulalación de Primaria cuando ya han empuñado, un machete

os Dom: nican Don't Play (DDP) y los Trinitarios son las dos bandas más activas de la capital. Los primeros, ident ficados a través del rojo, bianco y azul. Los segundos, con el verde. Ambos portan armas blancas de diversa longitud como cuchi llos o bolomachetes.

Distritos como Puente de Vallecas, Villaverde o Usera están en ja que por la presencia de pand Ileros. Y es que los delitos que Sevan a sua

espaldas kon al gunos como lesio nes, pertenencia a organización criminal tentativa de homocidio o anclu su agrando a con sumario. Los agentes de la Brigada demformación, la unidad polícia competente en es tos sucesos, pei nan las zonas co hentes delos coros para evitar su propagación.

Desde el Centro de Ayuda Cristia notraran de recon-

ducir a estos jóvenes y consideran que son «bandas en general», dado que la atribución de «latinas» cada vez es merios común. «Son de otras denominaciones. Lo importante en que son muy penetimites en lasocie dad», añaden desde esta instrución.

Alberto Díaz, pastor del centro costano, señala que el perfil del jo ven reclutado se suese dar en «na ños solos, donde los padres mantie nen largas jornadas taborales». Tam brên aque-los que permanecen un trempo extenso delante de las pantallas en redes socia es o en los par ques y los que han sufrido problemas de bullying o tengan la autoes tima baja. «Enese momentoes cuando la bantia llena ese vacio. Es un

LAS CIFRAS DE LAS BANDAS

700 INTEGRANTES.

La Podría Naciona, cuantifica el humeto de mientifica el humeto de mientifica de actuación y la Guardaa Civil maneja una cifra de unos 300 en los municipios de su demarcación en la Comunidad de Madrid.

980

ARMAS INCAUTADAS. En el año 2023 la Policia se incatató de 780 armas blancas prohibidas: navajas. cuchillos, machetes, pistolas de aire comorinado, bates y un arma de faego. Pueran requisadas en el marco del plan antibandas despregado not los agentes nacacombatir las bandas catinas en la region que se implementó en diciembre de 2021 y que se modificó poco después tras dos homicióios entre pandiberos en Atocha y en un parque de Villaverde

12
DISTRITOS.
El pian de lucha policia, contra las bandas se



Un miembro de los Forty Two detenido por la Policia. E. M.

desarrolla en los distritos de la capital de Arganzuela Carabanchel, Centro. Crudad Lineal Fuencarral El Pardo, Latina, Puente de Vallecas, San Blas, Tetuán, Usera, Villaverde y en ros muncipios de Parla. Accoberidas, Alcorcón y Leganés, Las intervenciones policiales de vigilancia tienen lugar de lunes a jueves de 5 a 7 de la mafiana v de 20h a 2 de la madrugada. De viernes a domingo los servicios s refuerzan y se extienden los borarios de 8 a 14h y de 20h a 4 de la mañana

sent miento de poder, de pertenen cia a un grupo. Las bandas tienen suabactivo, atraves de a moda mu sica, los saludox... y ofrecen popularidad y poder adquisitivo. Para um não 20 euros ya es dinero. Ade más de ofrecer relactonês sexua es a edades tempranas. También les dicen Si tienes problemas cuênta nosios que nosotros te vamos a de fender », mantiene el pastor, analizando las causas del fenómeno.

Las actividades que realiza el pastor Díaz junto con el resto de sus compañeros para evitar que los jóvenes caigan en bandas son diversas. Des de uegos para la integración y talle res attisticos hasta el acompaña miento en la reinsere on labora. Y todo esto llega si se consigue salir de aquella espiral de viotencia en la que están envueltos los pandifiscos.

«Sabr es cast impostble. Saben que van a tener probiemas físicos y Jurídicos. A veces lo pagan con la propia vida», comenta Díaz. Pero la propia vida», comenta Díaz. Pero la estancia en el grupo tampoco es sencilla. De manera periodica, y de pe adicardo del tampo que osteriven en la banda, deben abunar una cuo en la banda deben abunar una cuo como el inimuto de pared. Este escormiento consiste en recibir una lluvía de golpes por parte del resto de integrantes de la banda durante do segundos.

El Centro de Ayuda Cristiano, que brinda sus servicios desde hace sie te años y ha ayudado a 300 fóvenes según subravan, no es el único sal vavidas que da uma segundo opor funidad a los ex pandilleros. El pro yecto Barrio mis joven de la federación Injucam, realiza torneos depor tivos, padeasto o talleres de rap para

chie sychicasque han estado en es los gruptis. «Buscamos si motiva ción, no les decimos de hacer esto o lo otro, son todo propuestas», rela tan a EL MUNDO

En as activida desparticipan unos 40 chavales arro pados por profesio naces de diferentes disciplinas como la Psicología. Sociología. Educacion o Antropología. Antropología gamos a nadie in

dependientemente de si vienen de bandas o nov, narran. Aun así, la mentan que «la defincuencia siempee va a estar ahi. Nuestro labor es preventiva, Cuando interviene la Policia es que se ha llegado tarde», se fiasan desde el centro cristiano.

Basar desde e centro crisitario Esta iniciativa cree que los lucidentes entre pandiflevosen verano son respuesta a otras peleas ante riores. «Se van encadenando agre siories en forma de venganza y es un circulo vicioso de que es difícil saliro, apostif, an. Además, piensan que las últ mas reyertas han com cidido con el cierre del curso, una temporada proclive. «Los jóvenes están menos ocupados y tiemen más tiempo libre»



El carrito del bebé, ayes, tras el atropello policial, DANIEL GONZÁLEZ. EPI

SUCESOS EN LA CALLE ALCALÁ

# Una patrulla de Policía atropella a cuatro personas

Dio un volantazo para evitar chocar contra otro coche y acabó invadiendo la acera

DANIEL SOMOLENOS MADRID Un coche potrulla de Policia Nacional arrolió en la tarde de ayer domingo a tres majeres y al hebé de una de ellas, de poco más de un año en la interverción de la calle Narvaez con Acalá, en pieno centro de la capital.

Todo ocurrio pasadas las 16.10 horas. La patrulla policia, acudia con premura a ofrecer apoyo a unos compañeros que intentaban uncasar a un varion que había agredido a un ciudadano muy cerca de donde se ha producido el accidente.

Según explicaron fuertes policiales a este diario, el vehículo de nacionales «circulaba en todo momento con las señales acusticas y luminicas encendidas», molivo por luminicas encendidas, molivo por luminicas encendidas», molivo por luminicas encendidas, molivo encendidas, m

Todos excepto un coche que, a priori de manera no intencionada, se cruzó en su irayectoria, lo que les ob gó a dar un volantazo de forma brusca. Tras el perdieron el control del automóvil y acabaron un adiendo lacera, produciendo-se el citudo atropello.

Hasta el lugar de los hechos acuderon facultativos de Samur-Protección Civil para atender a las cuatro heridas por elatrollamiento, así como a tres ciudadanos más por ataques de amitedad. La mas grave fue una mujer de 47 años, con un pie en estado catastrollo, que fue rápidamente ingresada en el Hospita, de La Paz para ser valorada más de La Paz para ser valorada más de Enudamente pos el area de Traumitología.

Octa afectada de 34 años, sufrió una fractura en el fémut y varins policontusiones. Por ello fue eva cuada al Hospital iz de Octubre con un pronóstico menos grave. Su bebé en camplió, presentaba un trauma facial y un traumatismo cranenence faites siemón tumbien hospitas ado con pronóstico reserva do a la espera de concer el alcance del golpe en la cabega.

La cuarta darmificada, cuentan fuentes de Emergencias a GRAN MADRID, fue curviada al hospitu. Gregorio Marisñón a cuasa de una herida en la piema de carácter leve. Ademán, los sanitarios del Samu-PC prestaron servicio a laabuela dei recién nacido y a otros dos viandante por fuerses crisis de aniecad. Tanto que dos de elhas también tuvieron que ser derivadas a un centro hospitalario.

En un video grabado y subido a redes sociales nada más producir se el atropello se podía ver cómo fueron unos ciudadanos que pa senban por la zona los que rá pidamente fueron a tranquilizar a una de las heridas, tendida en el suelo, mientras llegabato os servicios de Emergencia. Todo entre gritos, llantos y sirenas de fondo.

eos, trantes y atentas de mucho nervio-Bi desconcierto nucha, mezclado con escenas de mucho nerviomamo, fue poco a poco menguando gracias al gran dispositivo de Emergencias y de Policia. Tanto Nacional como Mumcipal, que se despuego alrededor de la Intersección de Narváez con la calle Alcala. De hecho, ha sido ei Querpo local e, que ya ha abierto una ânvestigación para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el percanee



Dos mujeres pasan por delante de una oficina del Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE). M. F. D. PRESS

INVERSIÓN 190.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

# 120 millones para digitalizar al funcionario

El Gobierno regional fija en 2026 el tope para modernizar la Administración y automatizar trámites, pero los sindicatos urgen: «Va tarde»

RUTH DÍAZ MADES

El trillado vuelva ustra mañama de los despachos públicos toma distancia. Mientras acra y xoza y as e han proclamado como los «años crucia les», según destaca la Comunidad de Madrid, pasa revertir ese manira burocrático tan frustrante, ahora la apuesta se redobia para acab. Con el objetivo de lograr una «Administracion 5.0. figil, eficaz, predictiva y capaz de conocera los ciudadamos, anticipándose a sue necesidades para ganar en rapidez», enare papeleos y gestiones tantas veces confusas.

El Gobierno regional tiene entre manos dos inversiones que apun tanal reto y a la propulsión rotunda de los 190.000 empleados publicos y fos 149.000 equipos dig tales. En concreto, son más de 120 millones de euros en dos años para moder bizar el desempeño de los emplea. dos públicos y robotizar más de 240 trámites administrativos. Con 5.6 trollones va. adardicados el pasado febrero para mecanizar el trabajo rutinario y manua, con los expedien tes, que se ha traducido en la automatización de «cerca de 40 tram». tes», y con otros u5 miliones, aprobados por el Consejo de Gobierno este verano, para procurar «entor nos laborales de nueva generación». que brillen por su seguridad, su alto tendimiento, sus herramientas de la teligencia Artificial y con servicios de acceso remoto.

En parajelo, se reforzarán la ciber seguridad y la formación tecnologica de ostrabajaciones, puesta Administración autonómica debe creces, figan como clave, en consonancia con la innovación. Sar a de muestra la llamada Factoria de Automatización Robotica de Procesos, una plataforma que entre sas usos, cuento con un reconocimiento óptico de caracteres, que evita que el funcionario deba copiar a mando a través del teclado los ser to por la ciudadama.

El consejeto de Digitalización. Miguel López Valverde, sostiene que, con esta función publica « más professonalizada», se va « adotar de más calidad los puestos de trabajo, a aumentar la motivación de los empleados y a incrementar la velocidad de las tramitaciones para mejorar la respuesta a, ciudadano». Al tiempo que estas medidas contribuyen a «mejorar la competitivi dad de la plantilla y a dotarla de mavor autonomía», el resultado es que « se redunda en la calidad del ser vicio que se presta a los madr le ños» insiste el consejero.

Para los sindicatos, sin embargo el Ejecutivo autonómico «vatarde», trata de compensar sus deficits con anuncios grandidocuentes», critican, cuando esa digitalización «va deberra estar funcionando hace años». Reconocen la puesta en marcha de actuaciones por parte de la Comunidad para aginzar as tramituciones ensus oficinas, pero las per oben de «claramente insuficientes hasta el momento», valora Ma

LAS CIFRAS DEL RETO

2023

AÑO

En julio del pasado año, a Comun dad de Madrid creó la Consejena de Digita zación, pionera en el regitorio español.

MILLONES DE EUROS.

nan destinados a automatizar las labores manuales virutinarias de los luncionarios matirileños que gestionan expendientes

115

MILLONES DE EUROS, Este presupuesto se empleará hasta 2026 en ternoxar digitalmente los puestos de trabajo y las herramientas informaticas de los empleados públicos.

3

MILLONES DE USLARIOS. Son los que manejan ya la Tanjeta Sanitaria Virtual, a través de sus moviles. riano Martin Maestro, coordinador del Area Publica de CCOO Madrid. Recalca que su organización «lleva años exigiendo a los diferentes gobernos del PP que apuesten por el aniverso tecnotógico, que debe ar monizar con el "rabajos de «iss y las empleadas publicas» y extge que se uncrementen ya los secursos económicos y materiales necesarios»

Coinciden sindicato y Gobierno, no obstante, en situar como «paso

«Se va a aumentar la motivación de los trabajadores», dice el consejero

«Hace años que los sistemas están obsoletos», reclama CCOO

fundamental y necesario» esa digitalización, como recalez Martin-Maestro. Denuncia que «hace años que la Administración madrileña trabaja con sistemas obsoletos que dificultan enormemente» gestiones y eltrato con el publico, «aumentando la brecha digital», por lo que no es desdeñable que el Gobierno regiónal sea el único en España con uno cartera, desde bace unado, para grandes proviscios de transformación di gital de los servicios publicos

«Las nuevas, ecnologías bien empleadas suponen un avance muy significativo en la prestación de servicios eficientes y eficaces y en mejo rar la caldada e vida de las personas trabajadoras del sector publico, que no pueden quedarse por detrás del privado», afirma el portavoz an decal. Aboga por que la Comunidad de Maditd. «la más rica de España», debería «ser ponocra y capitaneas la carrera tecnológica de la mano de los tecursos humanos suficientes».

La Consejeria de Digitulizarion recuerda que, además de la inversión millonaria, va ha echado a rodar initrativas nombles, como Justicia Digua. fa Luenta Digital o la Tarjeta Sa maxia Virtual (TSV). Esta atitura, además, con más de tres millones de asuaños, ha despertado interés en otros pajaes, después de que en el primer semestre de este año. López Valverde mantaviese encuentros con los embajadores de Dinamarca y Japón en España, con una defegación diplomática de Tarwán y con ocras dos del Parlamento alemán.

dos de l'ariasterio alerdos, de Justicia madriloña funcione al completo de manera electrónica, con la reducción en un aprica del tiempo que se gasta en isám-des y con el fin del papel tras la implantación del expediente Judicia, electrónico. Tampoco recorta ambiciones con la Cuerta Digital, que l'ue presen lada por la propla Isabel Diaz Ayuso, y ha unificado, en una apricación móvil la posibilidad de renovar la demanda de empieo, de firmar documentos, de solicitar el Carnet Joven o de acceder a la historia social única



Varios vehículos se recargan en una electrolinera de Madrid. E. M.

MOVILIDAD SOSTENIBLE UN PRESUPUESTO DE 2,5 MILLONES

# **Una nueva** electrolinera para Carabanchel

La estación contará con 22 puntos de recarga para coches y autobuses y cuatro más para distribución de mercancias

DANIEL SOMOLINOS MADIN

El objetivo es claro, hacer de Madrid una ciudad más sostenible y que su aire no supere los finites de dióxido de narágeno (NO2) que marcan desde Europa. Por ello, desde el área de Movilidad del Ayumamiento capitalino continuan ejecutando su estrategia de descarbonización con la Instalación a e puncos de recarga para vehículos eléctricos.

un esta ocasion será el distrito de Carabanchel el que contará con una nueva electrottnera para el suministro simal táner de 26 automóvites destinados al uso particular, de transporte de viajeros y, también, para la distribución de mercancias.

El Consistono ha publicado la convocator a ses processmento para la instalación y explotación de esta infraestrucii ra en la "le Juan Mieg 13, junt al Centro de Operaciones de la Empresa Municipal de Trans-portes (EMT). Esta estación cero emisiones se concederá en régimen de manial, procedimiento por el cizal la empresa concessonatia podrá hacer uso priva 491 del dominio e de ico y explotado por un periodo de 15 años, prorrogable a otros cinco más.

as condiciones de contratación. recogen que la sociedad que resulte adjudicatoria deberá caplotar la pa cela de 5.509 metros cuadrados y dotarla de las infraestructuras necesarias para permitir la recarga simultánea de 22 veluculos de categoria M (coches y autobuses) a una potencia maxima de, al menos, so kW en corriente continua. Para el sector del transporte de mercancias, la electrolinera ci ntara "i penatro pantos de suministro para automóv les de categoria N. youva masa masoma no es superior a 3.5 toneladas) y N2 (aque-Bos cuva masa máxima sobrepasa as 3,4 toneladas pero estrafenor à 12) auna potencia máxima de, al menos,

Está previsto que la licitación se resuelva el 31 de octubre

En Madrid existen 633 puntos de suministro para vehículos 'cero'

150 KW едгостенте от аппа. ЕТрте supuesto bast destando a esta licitación es de 2,5 millones de euros.

El pliego de condiciones establece uno spłazos para su instalación y explotación. Tras la resolución de la licitación, prevista para el proximo 31 de octubre, el concestonario dispondrà de un plazzo de 12 meses para la ejecución y puesta en servicio de la estacion de recarga. Entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2028 este en clave contará con, aomenos, opar tos de recarga de 50 KW para vehiculos caregoria My dos puntos de 150 KW para aquellos de categoria N. Y desde el . de enero de acao hasta la finalización de la explotación, la estación debent disponer ya de la intalidad de los puntos de suministro previstos.

F. Avuntam ento de Madrid està impuisando la electrificación del parque móvil de la ciudad en virtud de las exprencias de la Ordenanza de Calidad del Aire y Sosten bilidat. Gracias a ella, la capital cerró este pasado mes de abril con los mejores datos de calidad del alre de au serie histórica. Por primera vez no se superaron los limites de dióxido de nitrágeno (NO2) en ningupa de sus 24 estaciones de medición. Actualmente, el valor limite anual se si ua en los 40 g ma de NOz, pero el descenso de contaminación que experimentó la urbe hizo que el máximo alcanzado durante abril fuera de 32 g/m3.

En la actualidad, Madrid cuenta con 633 pur las de recal ga siendo la construccion del hub electrico Cana lejas 360 et que mas impulso ha afre cide a la electrificación, pues alber ga la esectrol nera urbana más potente de Españ y Ésta y spone de antota, de 12 puntos de recarga y una porencia instalada de 2,5 MW Cuatro de ellos son ultramápidos de altima generación con una potencia max ma de 400 kW aunque también hay otros cuatro de 200 KW y cuatro de 50 KW. Para el proceso de summistro los usuarios podrán rea lizar sus gestiones fácilmente a través de la aplicación Electro-EMT

SALUD PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

# «Observa, pregunta y ofrece apoyo, es labor de todos»

Una campaña en marquesinas de la capital llama a ayudar a las personas en riesgo

SANTIAGO SAIZ MADROD

Hoy once personas morirán por suicidio en España. Tú puedes ayudar a prevenirlo». Un drama, un dato v un mensale concretisamo pero destinado a un público muy amplio: la sociedad en au conjunto. Crear conciencia, que toda la nobiación esté sensibilizada», es el objetiyo de la campaña que lanza el Proyecto Zoé, según explica su coordinadora, Cristina Yebra.

Desde este martes. Dia Mandial de la Prevención del Sui cidio, esa apelación di reccialos ciudadanos estarà visible en marque sinas de parados de au-Inhuses en zonas de Ma-

drid como Principe Pio. la Glorieta de Pirárnides la Glorieta de Embarado res, la Plaza de Gibeles y la Estación de Atocha. La entidad socia. Dia conta, creada en 1997 y

prientada al trabajo con personas vulnerables, mició el Pro yecto Zoe para la prevención del suncide ante el incremento, te mue tes por esta causa. Los dutos más terrentes de un año completo es tablecen que 4.227 personas perdieron la vada por suscidio en 2022. Como señala la campaña, u cada dia. Y e. numero de tentativas es

La iniciativa trata de tomper conel tabu que rodea al suicidio. (omenta el silencio y dificulta la prevención. Sin negar la importancia del atribito sarutario, pretende bajar este drama a primera linea de calle. «Ba un problema social y de galud pública, la intrensa mayoría de los factores de nesgo tienen que ver con problemas sociales». anumta Cristina Yebra.

«El apoyo sociales uno de los fac



Una marquerina con la campaña. E M

corrobora Esteban Buch, coor dinador general de Diaconia Espa na A moue el suicidio es masver sal, el riesgo afecta especialmen te a los grupos mas vulnerables. A través de un código QR, la campaña de Provecto Zoe da accescia una guía con consejos y teléfonos pa a orientar les cases argentes ha cia una atención especializada

### madrid.es

mucho mayor.

Exposición al público

Matriculas de Tributos Municipales 2024

Ca Carest pea de a Agença Pécasa da Maria de Printero del Aguerta nello de como del Aguerta Pécasa da Maria de Printero del Aguerta nello de 22 de diciente del Aguerta nello de percente del Aguerta nello de 22 de diciente del Aguerta nello de percente del Aguerta nello del percente del Aguerta nello del percente del

Domitic Publics used ten Pernana come en una central de se reconant entral aries obligadas al capitale ciches matrimitas esca-es puestos la publica incidendo consustar sus dazes seguns e indica a contravación, dira arte se se incidire des abilitas indicires e patro in 16 da seguinha el de la giulpha el ano per presidente sectores. Placés dira de la miterio ad 600 febres. Contravación o non Petro febres de contravación o non Petro febrana de Afrecore. Telestrolla de la Agencia Tributaria Mazba de tradegico 97 da 800 9.0 m/s.0 se llaras destre la cuada de Madridi la atravectión number 900 m. des contravación appresson appropriato de forgano fromanción de carriado por a del creso a definación de la contravación de previota el carriado por a del creso a definación de la contradictione. Padrá unitarios de previota el carriado por a del creso a definación del presidente por appresso a previota el carriado por a del creso a definación del previota de previota el carriado por a del creso a definación del previota de previota el carriado por a del terrollo del del del previota del previota del previota del previota el carriado del previota del prev

prevantal samula a los libertronios intercores o en la districción de prevantados exclusivos para el Impresso de los antarios, para el Impresso de Bernast Innuabiles, la Taxa gor Pressación del Secritico de Architectura de Rechardos de Rec



Lo contante Siephanie Onjaniaina, junto a varios niños malgaches en una representación de El sueño de Airina-BENCIO PALARES

SOLIDARIDAD UNA ONG MADRILEÑA, DETRÁS

# El sueño cumplido de una ópera que rompe fronteras

Artistas de primer nivel viajan a Madagascar para hacer realidad un proyecto que busca cambiar el rumbo de niños en extrema pobreza.

VIRGINIA GÖMEZ MADRID

Hayniñas que con 13 años son obli gadas a casarse con hombres de más de 40. Orras que son violadas y no ven más camino que e, ercer la prostitución para mantener a sus luios. En Madagascar, esa isla sima. da al sur de África, esas escenas se repiten una y otra vez. El prisma por et que ven el mundo esas muteres. esas niñas, es tan pequeño que sa lir del circulp en el que se hallan es cast musión imposible. Con la idea de ampliar esa mirada, a ese esce rtario ha viajado la ONG madrileña Ópera Sin Fronteras, que este fin de semana, y tras meses de ensavos y preparativos, ha estrenado ja pri mera opera solidaria del contineo te. El sueño de Nivina, que no es mas que la historia de una niña que qui no tomar otro camino, el de los li

bros, y io consiguió. Y también es la historia de una niña que se puede (vise deberia) tepetir una viotra vez.

Madagasikura (Madagascaren malgache, el idioma nativo) es el nombre de este proyecto, el primero de una organización que brotó de la mano del director de escena Paco Azo rin y el coreógrafo Carlos Mastos en plena pandemia, dio sus preneros pason en el Festival de Menda con ana obra con personas con distintas capacidades y ahora se hace grande en un país lejano con artistas de pri mer nivei de España, y también de Madagascar, para intentar cambiar el rumbo de 250 niños y niñas que viven en una pobreza extrema en los barrios más desfavorecidos de Tolia ra y que por primera vez se suben a an escenario. Dos meses han estado trabajando sobre el terreno (aunque muchos más a remoto) funto a la fundación Agua de Coco, que lle va en el país más de 25 años, para convertir en realidad la idea.

«Herons Bigado con Institutos He mos hecho un gran talier de ópera con ellos. Han fabricado el vestua rio, instrumentos masicales... Por que jugar es una necesidad primaria para ellos, tanto como comer-, ейва Авогія с п совусл fonica con CRAN MA, /R.D tras des facar que el provecto también ha aportado a cada uno de esos o ños un plato de comida a diano

Para él la ópera, más allá del entre renimiento, es «una herrarmienta de

empoderamiento y transformacion sociali-Ya lo vio con sus propiosojosen Mérida, donde vio crecer la autoes tima, y lo vuelve a ver aqui. «Es emocionante» dice sobre esos pequeños gestos que apre cia en los mãos y que tecompensan todas las horas echadas. Aunque el esfuerzo, sin dejas de lado sus trayectorias profesionales, haya sido, reconoce, mayrisculo: «Es el seto más gran de al que se ha enfren izido todo el equipo»

(z djeetambiën ef madrileño Juan Antonio Simario, que ha compuesto esta ópera, la primera parido en África y en un klioma afri cano, el malgache. «Es el proyectomás comoticado de criivida. Pensaba que iba a ser imposible», apunta el músi

co. quien cuenta que, tras salvar la ha rrera del lenguaje, ha creado aga me lodía a medida de los niños y sus pos bilidades. Un reto, el del idioma que se ha inido a otras difirmitades Cortes de agua y luz frecuentes, fie bre, malestar y problemas digestivos y respiratorios en el equipo. Tamociones básicas de musica, no s ben interpretar una partitura.

Cosas menores, quiza, tentendo en cuenta el fin. «La idea es mandar un mensaje que ayude a cambiar el mundo. Y montraries la los mñosl la importanda de la disciplina, dei caba

bién niños que no pueden asistir a todos los ensayos o que, pese a sus



El compositor Juan Antonio Simarro, que participa en la ópera con la percusión, en un ensavo, BENITO PAJANES

to en equipo. Qui sepan que hayotras salidas, para que no asuman su futuro-, Indica Simarro, que en su via e allı ha visto situaciones desgarrado ras.. • Elios necesitan ejemplos», dice tras pombrar a Meia Rakutonimia...m. malgache, de profestôn tenor, que tra baja en Paris y que participa en la ópe ra uzato a los cantantes profesiona. les nativos Kilema, Nomenjanahary Georginah, Dominique Rakoto, Volanjary Madio Hélène o Stephante On-

### Menores desde 7 años participan en la obra junto a profesionales

### «Es el reto más grande de todo el equipo», dice su principal impulsor

antiatua. A elka se hazi u itiko none breseomo Judi: Vicente (directora de producción). Laura Barrado (avudante de dirección): Benno Pajates (fotografia), Alvaro Lozano (director musical). Yajaira B. (vestuario) o Pedro Chamizo (diseño de iluminación)

En la escuela de música de la Pun dación Agua de Coco en Toliara, don de normalmente los menores toman clases artisticas aunque no operist cas, se han reunido, sin perdet la son risa, miños de siete a 18 años para aprender canto lirica, musica, battes tradicionales, capoeira o teatro en tiempo récord junto a esos maestros.

La solidaridad de teatros como ei Real, que han enviado hasta Mada gascar un contenedor con material de escenograffa, fluminación y ves tuario, ha hecho posible que este fin de semana subtera al escenario del Colegio Salesiano de Tollara este suc ño, escrito por Lucia Vilanova cuenta la historia de una niña. Nir na, que, ante la burla de sus arrigas. quiere ser guarda forestal. Su padro quiere casaria con su tio. Ella se nie ga, recibe una naliza, se escapa y rogratratauniversidad. Aunque su her

тала редиећа по ћо ye de su destino.

«Nirena es una de las personas que cambjan el mundos, dice Simarro. Y este pro yecto, un pequeño gra n to que también se suma a ello. Para que no quede sólo ahí, el próximo afto El sueño de Nirina hará una g ra por varias ciudades de Madagascar y lue go dará el salto a Eu ropa: Paris, Madrid

«La idea es llevar a opera más sulá de las fronteras. Y no sólo nos referimos a las geográ

ficas, sino a las sociales, as polít cas... Oue no sea para una élite, que degue a los más necesitados de cu. tura», apuntale Azoria. Porque "n tentar cambiar el mundo desde aout también es posible

**CULTURA PATRIMONIO** 

# Los palacios madrileños y sus lujosos aposentos, también para el 'pueblo'

Hasta 8.500 personas podrán visitar 24 edificios históricos de acceso restringido

R. DÍAZ MADRID

Con cientos de años sobre sus muros opulentos o regios, según el estilo artístico de la época, los palacios madrileños aún continuan siendo de acceso restringido en su mayoría, atinque ya no habiten realeza ni aristocracia entre sus salones esmerilados con quisa decoración y coleccioties de arte. Pero una vez más, en la undécima edición ya de "Bienve tidos a poliscial, estos edificios histórteos, guardiames de un rico patrimo neo cultural. *descerrajan* sus exclusivas puenas a rutas guiadas <sub>3</sub> gravutas para 8,500 visitantes.

Este lunes se abre la inscripción previa en la námoa web de la Comuradad de Madrid, que cuenta con un sistema de cola virtual, al estilu de los termina musicules actuales con entradas que se esfuman. De otro sigio y anales son los 24 palacios de ta re gion que se podrán descubrit desde el 15 de septiembre al 30 de noviembre, pero rambién muy codiciados, ya que se prevé una «alta demanda de las plazas», para acceder a estas obras representativas, como el Palacto de la Condesa de Adanero (Ministerio de Postura Territorial y Memoria Democrática), el Palacere de Santoña (Cámara Oficial de Comercio, Industria, y Servicios), el Palacio del Marqués del Amboage (Embajada de Italia) o



Desalle del Palacia de Liria. A.N.

el del Marqués de Villafranca (Rea) Academia de Ingenieria)

«Más de 87,000 personas» ya par ticipaton en las to citas ameriores, «animadas por la posibilidad de ac oeder a estos emble máticus espacios, algunos de ellos poco comocidos», se gún afirma Mariano de Paco, conse jeso de Cultura, Turissno y Deporte

En la lista figuran desde castillos madievales o exponentes del deca dentismo afrancesado, afines a la Be *lle Époque* de la alta sociedad madrileña, a palacetes ostentosos e histo ricistas del XIX, pabellones plateres cos o residencias levantadas por Fran cisco Sabatini y casas señonales barrocas con aires castizos y ver geles envidiables. En todos ellos, los nvitados «podrán descubrir, de la mano de especialistas en patrimonio cul tural, la evolución arquitectorica de los trimuebles y ios diversos usos a io asign de la historia», explicatel conseiem, «Un recorrido excepcional por los salobes de recibo, jardines, colec ciones de ane. bíbliotecas o salas de baile» que esconde Madod.

### AGENDA DE LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE



Intercontinental desvela un sueño de arte En colaboración con la Mandación Museo Sorolla, el iconico notel madrireño presenta el paquete La Las de Sorolla, una opor tunidad única de hospedarse all'y descubir la casa-museo del pieno valenciano. El exclusivo plan está dispunible hasta el 20 de septiembre i incluye una estancia de una noche en una habitación disease el desassuno bullet a costenidadas con auturegua al museo. Ademas, su rescupato El Jardin presenta un merú inspirado en as obras de Sorolla, con un precio de 60 e una.

# 'Afterlife', fútbol y la leyenda del Titanic

JOSÉ CHINCHILLA MADERO El arte y la musica protagonizan ion structus de està agranga. Proposes

eventos de esta semana. Proponemos alganos y mucho más.

APERTURA. Madrid Galtery Westwood Del as als y de septiembre inticia la decimoquinta edición del gran evento que inaugura la temporada expositiva de las gaterías de la ciudad, con la participación de las más de cincuenta galerías que componen Arte Madrid. Con esta programación Madrid Gallery husca acercar más el arte al púbuco joven, por ello han creadouna ruta a través de su aplicación mávil para conocer las galerías repartidas por barrios como Lavaptés, Las Letras, Centro. Salesas, Chamberi o Salamanca entre otros. EXPOSICIÓN. La leyenda del Titanic El 12 de septiembre se estrena en Matadern Madrid la exposición itimersiva que en preventa ha vendido másde 4 o míl entradas y ofrece una visión hasta ahora nunca antes vista de los momentos más aroportantes del Titanic La exposición presenta una recopilación de información misseográfica, junto con objetos y enseres personales de los pasajeros es pañoles, enriquecida por la última tecnología en realidad aumentada incurporatido elementos como el olor y los sonidos el aborados por una orquesta de más de so musicos.

TEATRO. Malditos facones El Teatro Bellas Artes acoge la obca escrita por ignacio Amestoy, con drainaturgia y direccion a cargo de Magül Mirra una tragedia contemportinea interpretada por Luisa Martin y Olivia Moi na que promete en volver al público en un mar de emocionea que imprestona por la obscena necesidad de mantenre à poder. La obra se expresa en contra del sometimiento y la domesticación.

### MÉSICA, 'Altertife

El sábado 14 de septiembre una de las fiestas de electrónica másimpor antes a nivel internacional regresa a Madrid. La Caja Mágica será el escenario que acongerá al productor musical Tale Of Usa acompañado por un colectivo de artistas excepcional en ire los que se encuentran Omnya. Rebulte Chris Avantgarde y Argy que garantizan una experiencia audit va y vistal sin precedentes.

LITERATURA. Any Festive 2024
Del La 15 de septiembre en Segovia
y Madrid inicia la 19.ª edición de este
festiva, cinéfilo que dará comienzo a
cuatro días de conversaciones con
grandes referentes de la literatura,
desaccando, a profesionales de la ciencia, mujeres y jóvenes taientos, per
formance lecturas en vivo en jardines, conciertos y distintas act
vidades para todos los públicos.

CHARLA. El fotbol y las matemáticas Los arquitectos del estado. Santia go Bernabéu explicarán el 13 de sepbembre en Smartick lab Pozuelo cómo fue su remodelación y cómo afzontaron el reto de convertir el estadio madrileño en un edificio mo numental, icono mund al del futbol. Además mostrarán como la geometría ha jugado un papel crucial en el diseño de la fachaça.

GASTRO, Hamburguesus

Goiko, una de las cadenas más castizas de la ciudad, lanza tres nuevas burgers de cara al curso que ahora arranea. La Bomba Seoy ao, la Chicken amore y la Hat Trick, con tres cames smash y dedicadan la selección espafiola de futboi tras su brillante exito en la última Eurocopa.

ENTRE GATAS Y GATOS

¿Ouién dijo que la moda no podia ser cómoda? Y no sólo eso sino tam bien salucable. Aunque esto pueda parecer un cuento chino, es la filo-solia de Ana López y Rafae Garcia Monge (37). dos madrileños que ade más de compartir la vi da juntos, también comparten un proyecto co mun: Barevene, una mar ca de zapatos barefont respetuoso con el pie que además de ser beneficio so para la salud, son ex tremadamente chic

-Estamos acostumbra dos al tépico zapato ba refoot, que simular an dar descalzo, feo y con forma de pato. Su fun ción es muy buenz, pero no hay quien se los ponga. Nusuttes les herros Jado un carácter espe rial y es confeccionario a base de las tendencias de terciopelo, estilo Man Jane o slipper», explica Ana Lonez, médico estética y rehabilitadora que. a sabiendas de que los xapotos convencionales strofian el pie, quiso con

vertir la no tan agraciada cornente batefoor aunque necesaria, en una prenda de pasarela

La pareja, que se conoció hace tres años en un Madrid post pantiémico, en la calle de Ponzano, y con trayectorias profesionales dispares. Rafaeres arquitecto- impulsaron tamar ca a principios de este 2024 para vez sus fanta. sias de conseguar que todas las risujeres se ba jasen de los tacones se convirtieron en un limpulso. «La idea nace a raíz de ser usuarlos, nos surgió la necesidad de hacer aigo más bonito que lo que ya había en el mercado, sobre todo en los momentos elegantes, metí a mi marido en la secta de los pies' y hasta ahora«, mencio na Ana, v su marido apostifla entre risas: «Alflnal ella lo que ha hecho és conseguir un xapato que le gusta, crearlo para ella, y ya de paso. venderio» Aunque su proyecto está destinado al público fementno, para hacer que se vean guapas cuidando su salud, pretenden expandir su mercado en un faturo



Rafael Garcia Monge y Ana Lopez posan para GRAN MADRID con un par de sus zapatos. SERGIO ENRIQUEZ NISTAL

Ana López & Rafael García-Monge Ambos de la rama de ciencias. han creado unos zapatos que respetan el pie además de luciz tendencia

# La pareja que reforma el mercado del calzado y brilla gracias a la Reina

ELENA MALDONADO MAJRID

Aunque somos animales de costumbres, también está en nuestra naturajeza cuestio nar el por que de las cosos, y es una reflexión a la que esta patera de formación en ciencias urvita a tener «Los zapatos comunes son ri gidos y no perenten que nuestro pie trabaje además stempre l'evan un poquito de cuña, con el tarón más elevado, entonoss tras fadan el peso hacia de fante. Toda is patologia y dolores que sufrimos, derivan del calizado que usamos. Si un casco tiene forma de cabeza y un pantalon forma de pier nas, ¿por que de l'adzado no t ene forma de pie? No tiene fogica. En la moda nos han metido en la cabeza que las cosas tienen que ser entrecha, y eso dos enferma-

Pabricados a partir de materiales reciclados y traidos de Venecia, cosidos a mano en España y dentro del nicho del sion Jashion. Barevene cumple trea características funça. mentales, se amoldan a la forma natural del pie. son completamente planonly may flexibles. - Ade mas de que puedes estrajarlo porque no tiene una estructura estricia, el pie se intelve mientras cardinasconlibertad as loce citas y se fortalece. Ade más de ir monisima» re cuerda Ana. Y prosegue No soy una vendehů mos, estoy completamente convencida de los he-

neficios del bareloot»

Fieles a este slow Justion, ambos tienen cla ro, menciona Rafael, que su objetivo no es competir con las grandes marcas, sino sentiuse realizados con el proyecto en común, «No que remos ser Inditex. Es un trabajo artesano y ca da canato ranta un dia en hacetse».

Alconcepto bane/bot nún tiene que hacer gran des esfuerzos para introductise en la sociedac como un opción más dentim del catálogo tex til, pero a manos de figuras relevantes, el tiempo puede reducirse drásticamente, «La reina Leticia la catá pomendo de moda y gracian a eso, se ha empezado a habiar más de lo norma del bane/bot. Todavía no ha vesudo con nuestros zapatos pero estamos intentando que le fleguen un par. A todos los que estamos en este mundo y creemos en elo nos ha verudo bien, es nuestra mejor influenter y escoy convencida de que acabará vistiendo de Barevene». Sentencia Ana, pusando fuerte y glamurosa.

ADN. BAREVENE NACIÓ A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO • PRETENDEN QUE LAS MUJERES SE VEAN GUAPAS CON UN CALZADO SALUDABLE • SUS MATERIALES SON VENECIANOS





Sencription anum a folediction empresa datich ario E. Mundo datic — la damingo por 39€, al mesidurante 12 menes, con <mark>el obsequio de</mark> ur la rativadi. Dennes SN-372 Graci di Biusticido grabs. La auscripción se renovará automaticamente por persodos sucesivos de la mesi a proceso de la terria vigorio. Recogolo del percédico e qui pium: « de senta o a domicino éhomo con válida hasta si no de enstancias.





# ATA'24 ESPECIAL ATAPUERCA

LA CIENCIA COMO IMÁN TURÍSTICO. La investigación en el pasado de la humanidad tiene un aliciente que no está presente en otras ciencias: el interés que genera en la sociedad. Atapuerca da buena cuenta de ello. Ha creado una estructura de divulgación turística a partir de una infraestructura millonaria en Burgos, liveas y Atapuerca, El SACE ya ha generado 6,5 millones de visitas pero tiene alguna asignatura pendiente.

**EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS



Junes 6 de Sentiembre de 2023. Nomez: 9 no. El pelandro se o adors la mont en lecta delej se or al 37 MB - 0185 Seleta

# Policía Local velará por la retirada de las terrazas covid en plazas de aparcamiento

• El Ayuntamiento de Burgos está ejecutando las órdenes de desmantelamiento de las terrazas covid autorizadas en 2020 sobre plazas de estacionamiento • Durante esta semana tocará actuar en el entorno de la calle Federico Olmeda

### LA LIBRERÍA MÁS ANTIGUA DE ESPAÑA SOPLA 175 VELAS

La puerta de entrada lo plasma con claridada Desde 1850, Hijos de Santiago Rodriguez, La Libreria más antigua de España, y la quima de Europa, Parece algo sencillo, pero detrás de estas letras se encuentata muchas historias. Un mundo Deno de posibilidades en forma de papel, de sueños y memorias de una saga familiar que abarca seis generacio nes. Un linaje librero que bajo la mirada de Minerva, diosa romana de la sabiduria y de las artes, se enmarca el devenis de muchas vidas. Las que trascurrieron detrás, pero tambien, detante del mostrador de la librerta. Son 175 after los que cumplirá el proximo 2025



ISCARCORCUERA



### Las agresiones sexuales siguen al alza con un 34,4% más en Burgos

her short five

Casti la y León ha sido durante el primer infinestre de este año más insegura de lo que lo lor en el coismo infervalo de 2023. Uno de los delitos que más han aumentado en la Comunidad son los que vancontra la ibertada en xua. Entre enero y junto de este año, en Casi la y León se han producida 309 agresiones sexuales. En Burgos, las agresiones se morementaron un 34,4% duran te este período.

### DEPORTE:



El San Pablo gana al Tizona con autoridad en la Copa España

El Mirandés rasca un empate en su visita al Ferrol

Pag 4

# **OPINIÓN**

EL NUEVE DE SEPTIEMBRE es más que suficiente de plazo como para retomar el curso profesional o académico y vita ante el regreso del agosto veramego Diriamos que a estas alturas, todos nos Difiamos que a cous atoma, todos nos hemos reincorporado y pasado la peor semana de transic ón del año que no es otra que la que sigue a las vacaciones y exige ponenos al ritmo frenético del día a dia. Sin divagar ni entrar en detaile de o genera, que pasa por nuestra España de alma querida de ministros y ruidos de salón parlamentarios, hablemos de lo cercano. De lo que es nuestra prospera c udad burgalesa donde ya no biela ni meva y el frio ha pasado a mejor vida Se dice que el turismo del mediterraneo se brevuela ni evas playas como la de Sardinero en Santandar



porque las fam dias no necestran flevar paraguas en el maletero, como antaño. Algo bueno tenía que set lo que Haman cambio climatica. En Burgos ceta cosa tamb én se ne ta viet turismo gastronomico que aprovecha para ver a Caledral. Huelgas,

Cartula y poco más, no tiene que preocuparse de traer cadenas para as ruedas en el maletero, también como antaño. Con mucho gusto e dustón recibe uno de vez en cuando, noticias como las que hace pocos días ha filtrado nuestro Ayuntamiento, en boca de la Sra. Alcaidesa, Cristina Ayala, Se ha propuesto junto con su equipo de gobierno y entiendo que con el consenso de la oposición, uno de los retos políticos de ciudad, más amb ciosos de las ú timas legislaturas. Quiere retener el talento que la juventud guarda en su mochila universitaria y laboral. Ese Talento que desde hace años, exportames a otras ciudades mayores porque a los jóvenes, la nuestra se les queda casposa y pequeña. Segun vende la noticia, aparementente va por luen camino si como cuenta, se sentará en la mesa con las dos róvenes universir ades que teneraos, pública y privada, además de con los que saben del mundo de la empresa e industria. Cuestión que aqui es más que notoria de la mano de ambos po igonos industriales. Se reflere a Valencia otra ciudad que ha experimentado esta experiencia de fomento del talento loven con la impiantación de nidos pare "nómados d gitales" Cerebros que necesitan un ugar como co donc e parar de vez en cuando en su creación profesional con nuevas tecnologías. Ojalá no se quede sólo en eso, en una noticia.

### ABEL.



### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



### SALAMANCA RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DE LA VEGA

Salamanca rindió ayer bomenaje a su patrona, Santa Maria de la vega, en el día grande de sus Ferias y Flestas. El oblspo, José Luis Retana, presidió la sofemne y tradicional misa en la Catedral, a la que acudieron autoridades entre las que se encontraban el presidente de la Junta. Alfonso Fernández

Mañueco, y miembros de la Corporación municipal, presidi da por Carlos García Carbayo, informa (cal. El alcalde destacó el «amor incondicional por la ciudad- que une a los salmantinos, la historia y el talente ligados a la capital y a la provincia y la «prepuración, ingenio y perseverancia» de los charros.

### EL CORREO DE BURGOS **EL@MUNDO**

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADMINIANA JEJNATINI

GENENTIL: IOSĒ ANTVINIO ARIAS

DIRECTOR: NICANDO JANGA RETA

REDACTOR JESS

RHDACCIÓN: ki q. Kado Naradja Richitosac surgueso ki ar in like go vantamaría acreso Vell, eque l'Estant Bristoco

ADMONISTRACIÓN Y PUBLICIDAD

PUBLICIONS: DISKÑO GRAPICO: After a Marcodain

DISTRIBUCIÓN: Lingimegral decalan S IMPRIME DEPÓSITO LEGAL

# Policía Local apoya el desmantelamiento de las terrazas en zonas de aparcamiento

• El Ayuntamiento de Burgos está ejecutando las órdenes de desmantelamiento de las terrazas covid autorizadas en 2020 sobre plazas de estacionamiento • Esta semana toca actuar en la calle Federico Olmeda

N. ESCRIBANO HURGOS

Las terrazas de hosteleria instaladas en zonas de aparcamiento emprezan a ser historia. El Ayuntamiento de Burgos está ejecutando las órdenes de desmanuelamiento a las que se autorizaron durante la pandemía y que cuen tan con resolución negativa. En el futuro, será posible que los locales vuel van a tramitar ante Licencias autorizaciones de carácter temporal de ocuerdo uta normativa vigente para los meses de mayo a septiembra pero eso ya sera para el próximo 2025.

La Policia Local dispone de un listado compieto, desde hace pocos di as, con las instalaciones que tienen que levantarse, aunque las visitas a los locales con los requerimientos para su retirada comenzaron en el puente de agosto, en algunos casos antes de lo previsto, puesto que los hosteleros esperaban llegar a mediados de septiembre con sus terrazas.

Desde et Avantamiento de Burgos. se indica que el aren de Licencias ha informació plas aproximadamente 70 terrazas que ocupan espacios de apar carmento de que se les ha acabado el tiempo extraordinario que se habilito con motivo de la pandemia, desde el verano de 2020, tras levantarse etcon. finamiento y desde que se permitió consumir fuera de los tocales, pero no en sus interfores. Todo aquello pazece a septiembre de 2024 parte de un pasado lejano, sin embargo, en la capital sa seguia eri vigor esa excep cionalidad. Además, en la orden de desmantelarmento se solicita a rosempresarios que dejen la via publica en perfectas condiciones,

La ukuma ardenanza de terrazas ya eptro en vigor en mayo de 2023, pero se habra establecido como condicion que los hosteleros debian presentar BUSIDIO VECTOR DE L'EXAMINACION DE VIZIDE blica, cuestión para la que se dio va rios meses (hasta el pasado mayo). La administración debia estudiarlos y contestarios uno auno, y después, en ercaso de resolución negativa, responder a las alegaciones presentadas con tra a orden de desmantelamiento hasta este septiembre. Todos estos tráma tes se han alargado en el tiempo has ta ahora y, por tanto, ya se habia da docomo valido que salvanan el vertino. aunque todo se ha precipitado antes dei final de la estación estiva-

El concejal responsable del área de Servicios. José Antonio López esplica que ya se ha actuado en al gun establecimiento de la zona sur y está previsto que esta semana que comienza se ejecute el desmaniela miento de varias terrazas de bures en as cercanías de los juzgados, en la calle Federico Olmeda. »Por ejempio, algun establecimiento de esta



Terraza de un bay en zuna de aparcamiento en la calle Federico Olmeda, de Hurgas, dande han comenzado a desinstatar, OSCAR CORCUERA

## Descontento entre los hosteleros por «agravio comparativo» entre locales

Creen que lo más justo hubiera sido dar la misma fecha a todos

N. ESCRIBANO BURGOS

Las informaciones lanzadas desde el área defervicios que milicibante nasado mayo que el Ayuntamiento de Burgoi se daba hasta el mes de septiembre para responder a las solicitudes y alegaciones en relación con las aurotizaciones para mamener las terrazas en zonas de aparcamiento habían hecho pensar a los hosteleros que salvarian este verano.

Sin embargo, algunos se encon traron con que en pieno puerte de agosto (el 14 de agosto) se presento la Popicia Local y una camioneta de trabajadores de vias y obras para ejecutar la orden de desmantelamien to. Es el caso del bar Bárcena, en la calle San Pedro y San Felices, cuyo responsable. David Barcena, expresa su descontento. «Hemos debido ser los primeros en ser notificados) eso que apenas ocupamos una pia za de aparcamiento y en verano en esta zona no hay nagua problema para estacionar», lamenta.

Desde su pumo de vista, «ha si do injusto porque yo la ne quitado ya hace ao dias y otros todavia no han recibido la notificación», expresa, a la vez que señala que, al final, se ha producido un «agravio com

parativo». En su caso, además, no recibieron la notificación en la que les assaba de que man to disspara quitar el mobiliario, que debería habestes tlegado a la vista de la visita de Polícia Loca) a principios de agusto.

Como señala, su queja no va contra otros compañanos de sector, pero si opina que desde el Ayunta miento debería habetse puesto una fecha tope, la misma para todos. «I emos tendo maia suerte» ase gura este empresarlo, que espera poder instalar de manera estacional para otro verano.

este caso la de terragas.

Lúpez indica que está sobreta mesa qué sección municipal se va a en cargar de retirar los enserses el caso de que haya resistencia o negativa por parte de los dueños de bares y calcierías. En estas semanas, han contado con el apoyo de trabajado tes de Vias y Obras y también se ha tabiado de la colaberación de Urba ser «pero po está cerrado».

Si es el Ayuntamiento de Burgos el que realiza la retirada subsidiaria de los terrazas, se girará factura a los due ños de los locales y el mobiliario que se elimine será tratado como residuo, segun establece la ordenariza.

De los yo establecimientos con terraza en zona de aparcamiento, so lo uno ha conseguido autorización para mantener la terraza, es el caso del bar Juez, en la zona de San Pedro de la Puente. Entre los requisitos que se pedian está el de contar con un informe de Tráfico positivo, en relación con la existencia de aparcamiento suficiente en ese entorno.

López tecuerda que es factible que jos locajes transiten autorizaciones es facionales para el preximo ejercicio, que los fécnicos contestarán

Por otro lado las terrazas cubier tas y permanentes que llevan varios años lancionando como las existentes en la plaza del Rey San Fernan do, plaza de la Libertad, y Comune ros, que han solicitado autorización para mantenerse abiertas van a coniar con dos años para funcionar des deque han solicitado la continuidad segun informa López «porque con el maremagno que ha habido estos meses en Licencias no se les ha podido contestato De esta manera, el plazo para su eliminación se sitúa en el entorno de mayo de 2023, fe chalen a que se cumplician dos años desde la entrada en vizor de la ultima ordenanza (mbyo de 2023)

cañe tiene hasta este kines, 9 de septiembre para retrar el mobiliario que ocupa la calzada», precisa.

Los agentes de la Policia Local están apoyando estas labores, dado que son los encargados de hacer cumplir las ordenanzas municipales, en



Lucio Alonso, con parte de los recuerdos que in familio ha atexorado de in trayectoria de la editorial da libreria y la imprenta, Potos OSCAR CORLEGIA

### FUENCISLA CRIADO BURGOS

La puerta de entrada lo plasma con ciaridad: Desde 1850. Hijos de San tiago Rodriguez. La Libreria más anugua de España, y la quinta de Europa Parece algo sencillo, pero detrás de estas letras se encuentran muchas historias. Un mundo lleno de posibilidades en forma de papel, de sueños y memor as de una saga familiar que abarca seis generaciones. Un lina)e librero que bajo la murada de Minerva, diosa romana de la sabiduria y de las ar tes, se enmarca el deven r de mu-chas vidas. Las que trascurrieron detrás, pero también, delante del mostrador de la librería.

Son 175 años los que cumplirá el proximo 2025. Un año redondo que comenzarán a festejar por todo lo alto, como se nierece, unos meses antes. El pròximo otoño pondran en marcha un amptio programa dis puestos a «devolver parte del cari no recibido en estos años». A, frente de la librerla, como la cara visibie de un equipo, está Lucia Alon so Rodriguez, heredera de una tra dición de seis generaciones «Queremos hacer muchas cosas Varnos a organizar una agenda de presentaciones de adultos, infantil v juvenil que comenzará este mes de octubre y se protongará hasta el mes de abril», explica Lucía. A las presentaciones de libros se urtirán. taileres de lectura, manualidades,

# La librería más antigua de España sopla 175 velas

HIJOS DE SANTIAGO RODRÍGUEZ CUMPLIRÁ EN 2025 UN ANIVERSARIO REDONDO QUE QUIEREN CELEBRAR «PARA DEVOLVER A LA CIUDAD EL CARIÑO RECIBIDO»

Preparan un amplio calendario de actividades para todas la edades desde firmas y presentaciones de libros, gincana de libros escondidos y sorteos

cuentacuentos, "leader great" para naños y jóvenes, una gincana de li bros escondidos, sorteos de ejem places, «y alguna sorpresa más»

De momento, están en marcha ya as presentaciones de Nortes y novelas. David Uclés, escritor de La pe musulade las casas vacias de Sirue la. Francisco Narla, con su nueva no vela que publica con Planeta en ocubre, que estará dedicada al hijo del Gid. Andrés Pascual, el escritorde La Rioja que también presenta nuevo fibro este otoño. Luis Salvago, el utimo premio de Novela Ateneo. Ciudad de Valladol·d por El Telegrafista. Beatriz Roger y Luiso Soldevilla, un libro escrito por madre e bijo Padrent estro de la editorial Planeta, que nurra la ú, tima aventura del de tective Nico Ros.

### HIJOS DE MINERVA

Son algunas de las actividades que llenarán la agenda de esta libreria, que no solo esía más antigua de Es paña, sino que también es la quinta de Europa. A elio hay que sumar otra característica, que sigue siendo un negocio independiente. Una pro puesta que se ba mantenido aleja da de las ofertas de las agrandes em presas del gremio. Me hace mucha ilusión haber llegado a los 175 años. El haber heredado un negocio ran bonito, que ha tocado la vida de tanta gente de mi ciudad. Es también una responsabilidad» aponía. «Vemos a menudo a padres, abuelos, muchas generaciones que han crecido con husotros y es muy bosito como nos lo transmien».

Lucia es la segunda librera de esta saga, que totno las riendas de mano de su madre. Mercedes: «En este mumento hay que hacer un equilibrio entre lo comercial, to incrario, entre lo que te anuncian como bueno y lo que consideras que finalmente to será», explica Lucia Alonso, quien subraya que, como en todos los negocias, es necesa-

no tener un poco de «instinto»

Ella está al frente de una historia que nos lleva a hacer un viaje al pasado. Nos vamos a 1850 para conoceralfundado: Santiago Rodríguez Alorso, decide emprender su aventura empresarial con la apertura de la primera libreria en La ti Calvo número 22, calle céntrica de la capital zona de expansión, donde residía la busguesía.

Originario de la localidad burgue sa de jazi, pide por adelantado a su madre su parte de herencia para poder assestablecer en la capital una pequeña imprenta, «No habia estudia do nada refacionado con la editorial, se furmó en lo que nosotros conocemos como los que nosotros conocemos como los que nosotros comocemos como los que nosotros como en 1851 decidió dar un peso adelante y poner en marcha una imprenta en la calle Miranda y más tarde en Molivillo. Una avenura bastante amesgada, si tenemos en cuenta que el 80 por ciento de la población española no sabía beer ni escribir

La idea llego después de visitar la Exposición Universal de Londres, donde contempo das máquinas Offiset de imprenta. En ese instante de cidio que quería probar suerre.

Así se frucia, un trabajo marcado por una apuesta por la educación y la cultura. Para ello fue fiel al lema: La escuela redime y civiliza. Fue una apuesta pionera en estas tie tras. Puso en marcha una edutor al de gran calidad, destinada a la enseñanza, para facilitar su acceso s

precios asequibles, «Pue una perso na mus inquieta, que hizo muchas cosas. Abrio el camino-

La segunda generación toma el re levo en 1890 tras la muerte del fun dados a los to anos. Lina travectoria que continúa el trabajo empren dido y pone en marcha el nombre Hijos de Santiago Rodriguez' Tenia a Mariano Rodriguez Miguel a la ca beza. Un he riibre activo, con mucha energia e ideas. Pue el fundador de dos periódicos y puso en marcha la Asociación de la Prensa y de la Radio de Burgos. «Continuaro» a frente Peromosolo es que se puso la edio r al en marcha. Es que la hicieron realmente buena», explica Lucta. Pue en el momento en que el negocio dio e, salto nacional e internacional

Tras el empujón internacional dado por Mariano Rodriguez, que le valió varros premios, cogió las riendas Lucas, bisabuelo de la actual gerenle Lucia. Es el que decidió cambiar la I brerta de La(n Calvo a ta Piaza Mayor en e. año 1961. Uno de los es tablecimientos más recordados en Burgus Compapeleria, regatos, libretris labres de adultos una zona de infantil y niños. Un «iugar de ensuehas para crecer reconoce Lucia

Unlugar lleno de recuerdos y anec dotas, «un dia una señora no se en terò del aviso det cierre. Se ouedò, dentre a oscuras. Y cuando nos iba mos nos llamó golpeando el cristaly Los cambios económicos y el de-

«Es precioso Hevar un negocio que ha tocado la vida de tantas personas»

### «Mantenerse, en un mundo cambiante y complicado, es el reto»

Ventr de la vida bicieron que en 1984 se tomara la decisión de cerrar primero a editorial y despuésia im prenta, para centrarse en la objería.

En 1992 se queda todo en manos de José Luis, padre de Mercedes y abuelo de Lucia y Sol Alonso. Testi go que cederá a su madre que fue la primera librera de la esurpe a, fiente del negocio familiar

En 2009 se abrió el local dei Centro Comercial Camino de la Plata, que linalmente cerró. En el 2019 se dejó la librerrade la plaza Mayor para abeir su ubicación actual en Avellanos ∡ don. de «estamos contentos». Se trata de un espacio más accesible. Pensado para «trasteam con liberrar entre-bros Algunos rectierdan el antigue emplazamiento, pero, sobre todo, a los más

jóvenes les encanta la propuesta En este devenu de años recuerda Lucta a las personas que han trabajace con allos. Un equipo humano que «hemos tenido la suerte de contar con ellos», va que forman porte de la historia de esta aventura empre rim a lo largo de ins décades. Al etinos de tos descendientes han compartido eitos recuerdos al visitorios.



Parte del equipo actual de la librerra Javier, Silvia, Trini y Lucia. Faltan Patricia y Ano-



Cumplirán su aniversario en la ubicación de la calle Aveilanos donde llevan ya cinco años

«Nos hablan de los recuerdos de sus abueios o bisabuelos que tra. bajaton en la Imprenta. Son muchas generaciones», explica Lu cía. A ellos se une los que les visa tan, en verano habitualmente, las familias originarias de la ciudad que se han marchado y regresan. «mis padres etan de agu, o mi abuet, me hablaba, y cada ve2 que vengo a Burgos es ya una tra dición regresar a , a librerla.

#### HISTORIA EN RECUERDOS

De aqueita aventura guardan re cuerdos que muestran la histo ria diseminada por la librerta Li bros emblemáticos como la pri mera edición del premio Nadal. Nadade Carmen Laforet, del 1945



La diosa Minerva preside la fachada de la libreria.

Las primeras enciclopedías, fibros escolares Las cartiflas Amienims que eran como los cuademos Rubio, y esque Enrique Rubio «copió a idea», pa ra aprender a escribir, sumar restar La Bibboteca Rodriguez, una colección de cuentos e historias que se publicaban con un precto muy barato porque el objetivo siempre fue que «fueran accesibles a la población». Se ampri mueron 18 Bibliotecas en aigo más de cuatro decadas.

Años en los que estuy eron presentes los grandes autores del momento, como o Rosario de Velasco. que ilustró 'Cuentos para soñar' de Maria Teresa León.

Alonso recuerda con cariño los años en los que su abuelo. José dais Rodriguez, se hizo cargo del negocio, y Tevó la editorial a su «maximo nivei» Llegamos a editar libros en Latinoamérica, fuirnos ana de las primeras editoriales que hubo de libros de en señanza, como hoy conocemos SM. Santillana o Antiya. En aquel enton ces estábamos nosotros», afirma.

Aún conservan algunos de aque Joslibroser tos que la tetra de su abueio marcaba en el margen las correccto nes antes de llevarias a la imprenta. Pequeñas resas que atesoran. Además de todo ello, contaban con un exten so catálogo de papelezra al ser provec dores de muchos cojezios. Pue pione ra al contar con marcas de prestigio como Mont Blanc Faber Caster o Parker Los cuadernos grises de Santiago Rodriguez que se editan desde 1900 y todavis se pueden adquitit en la tien da como recuerdo de su editoria.

Tambiés en aquel momento cerraron las palestas a nombres que después se hicieron celebres, como el de Gloria. Fuertes. «En una exposición suya ha Na una carta dando las etacias y rechazando publicar una obra que Glo ria Fuertes manos 3 la editoria. Eran otros tiempos», apunta Lucia Afoneo,

### SEXTA GENERACIÓN

Ella partenece a la generación que nació, creció y jugo entre tibros y con el olor de la panelena, «e) sueño de todo nafos. Al frente, recuerda la imagen de su madre Mercedes como el casnino y la guia, «De ella aprendi mucho, era maestra de profesión y let tora voraz. Una mujer muy trabaja dora.Ha puesto edo el cariño en lo que ha hecho en su vida y una gran dedicación - Lucía relata como cuando entró en la <sup>l</sup>ibrerta trabajó en tadas las áreas para aprender todos los entrestios del negocio.

Pero es ahora a ella la que le toca ahora continuar la aventura y hacer frente amuchos retos. En un mercado cambiante que le hace estar al día Mantenerse es un reto, siempre ha sido el reto-

No solo los que emanan de la libreria, sino también la presencia en internei, las redex, la imagen de Santiago Rodriguez en Instagram @hsn850 "il brenta, donde es comuniverta en la his torias o reels. La apuesta también por nuevasactividades como et club de lec tura Minerva. «una gran satisfacción» que nació el nasado mes de abril y que podría tener su continuación con pro puestas más especializadas en temá ticas o edades

Una apuesta por el futuro para con-



El verano las generado mas demanda en las visitas guiadas, sobre todo de grapos familiares. SANT MERO

# Un buen verano para las guías de turismo

Burgos Turismo' realiza un balance positivo en esta época estival, «ha venido más gente que otros años». Una actividad que se ha repartido entre las diferentes empresas de guías implantadas en la capital

FUENCISLA GRIADO nungos A falta de conocer los datos oficia les del observatorio del mes de agosto, parece que la tendencia postiva, en cuanto al turismo en la capital, se mantiene según lo recogido en el mes de julio. En este mes marcaba que la provincia rec hó a 106.842 viajeros, que gene taron un total de 155.043 pernoctaciones en los establecimientos hoteleros. Los turistas españoles y extranjeros estuvieron cas, a la par en fulto.

Una actividad que también han podido constatar las guías de turismo «Hay más visitantes, tunto en julio como en agosto», explica Beatriz Sanz de Acedo, miembro de Burgos Turismo, «ha habido más turistas que otros años». Y ellas o pueden comprobar a pie de calle, ya que ano las personas que cadadas muestran la cuidad a los que llegan de fuera. Un análisis que se realizará por los datos oficiales, pero que por su propia experiencia indican, ya que «han venido más personas».

Burgos Turismo füe tima empresa pionera, que se puso en marcho en el año 2017 y comenzó a trabajar con los moderos de visitas que se esta ban ofertando, desde hace años en otras capitales. Sus propuestas pu sieron en marcha el Pree Tour, la entrada individual guada en la Cate dral y la visita noctuma Taugos de leyenda que mantienen durante es te mes de septiembre los martes, vier nes y sábados a las 21.00.

Este verano se han implantado otras empresas en la capita, hinga iesa que niguen este modelo y la actividad nose ha resentido, «Hay más ofertasy os chen es se i porten Por ejemplo, ha tenido nucho tiron la vista nocturna de la Catedra, "Steua « esplica Beutriz Sanz de Aredo, de Burgos Turismo. Una situación, que ejos de set negativa, considera que aporta un plus a capital. «Una ciu.

dad, cuanto más oferta lenga, es mu cho mejor. Porque de cara al visitan te ofrece un abanico de actividades, resulta más atractiva para los que planean un viale».

Mayoritariamente, por su percepción, se trata de un turiamo nacio nal. «Hemos notado que han llega do muchas personas deade Murcia. Seguramente por el AVE, directo, Y eso indica que funciona la promoción. Todos los años han ven do, todos los veranos, pero este destacan por el numero los murcianos. Creo, que en parte lo bacen buscondo el fresco de Burgos, pero esta vez han sido muchos más de lo que hemos recibido otros veranos». Les siguen los visitantes de Valencia. Cata luña, Madidy en menor medida del Pais Vasco.

Otra de las características es que el tiempo estival demandan las viattas guiadas, el turismo familiar. «son grupos grandes, vienen; juntos de dos otres familias y viajan con nifica de estades paretirlas».

Con el paso dei verano, el inicio de la actividad de las clases el cambio de estación ven llegar también objetivo de personas a Burgos. Septiembre es un mea de transición, en el que todavia de noto el turismo particular que dejarán paso a los viajes o grupos concertados. Una etapa que, según su experien

cia, comenzará a tener y sitantes internacionales y también se está volviendo a contratar los visjes en grupos. «Desde la pandemia se ralentizó todo. Las personas eran reactas a realizar viajes, con gente desconocida, pero so está recuperando el turlamo de grupos»

Otras de la caracteristica que des tacan en el que Burgos continua sien do un magar de paso para otras rutas. Algunas ligadas a las peregranadones como el Camino de Santuago, e incluso de viaje hacia el Santuario de la Virgen de Lourdes.

#### CATEDRAL Y POCO MÁS

Su propuesta del Pree Tour está pensada para consar la historia y los principales monumentos de la ciudad de Burgos. En este sentido, encuentran que se repête e mismo modelo. la mayoría de las personas que nos visitan desconocen el potencial de la capitat La Catedral es la Joya y soy malmente es lo que más destaca y conocen. «Sobre todo los que la vieron hace años, antes de la restauratión, se aorprenden mucho

Pero, por su experiencia, conside ran que es necesario incidir en la divulgación de los atractivos de la capital porque, aunque siempre hayex cepciones, la gran mayoría de las personas or desconocen

«Aunque no pasemos en nuestros recorridos siempre hablamos de las fluelgas, de la Cartuja, der Castillo. Yaos damos cuenta de que sigue pasando lo mamo. Si presuntas cuántos conocen las Huelgas se hace el silencio. Ocume la mayor parte de las veces. También con la Cartuja», explica Beatriz Sanz de Acedo, de la empresa de guas Burgos Turismo.

Por el contrario entre los atractivos de Burgos desde hace tiempo se situa Arapuerca. «Sobre todo lo notamos en el turismo familiat. Vienen muchas personas que nos comentan que van a visitar o han visto ya Atapuerca. Lo conocemmás que la Cartuja y las Huel gas. La diffusión del proyecto realiza do por los codirectores y la Fundación Atapuerca da sus frutos».



### NUEVA PLAZA DE ACORRO EN SOTOPALACIOS

El delegado de la Junta.
Roberto Salz, el presidente
de la Diputación. Borja
Suárez, y el alcalde de la
Merindad de Rio
Ubierna, José Maria Del
Olmo, así como el diputado
provincial Jesús Sendino y
el diputado sacional Ángel
Ibáñez, presidieron la
Inauguración de la plaza
del Acorro, en Sotopala
cios.

La inauguración de este espacio, recuperado para el uso y disfrute de los vecinos, se ha realizado aprovechando que la localidad ha celebrado las flestas de Nuestra Señora de Acurro.



La feria afrece la aportunidad de encontrar musica en la capilal que ya do cuent<mark>o con ninguna tienda de venta exclusiva. FOTOS: OSCARCORO, ERA</mark>

### FUENCISLA CRIADO BURGOS

Te tiene que gustar. Pero para los que les encantan los mercadillos, el trastear buscar, temover y en contrar el objeto deseado es una auténtica «gozada». Es lo que trasmiten los burgaleses que se mueven entre las filas de cajas que dan forma a la Feria de Disco y del CD de Riugno que vineive a la exputal Más de 15,000 a la vista para hacer un viaje por los recuerdos y la memoria abterto al conocimiento y el colección smo.

Una propuesta que vuelve a Bur ida acis meac a. en los salones del Hotel Corona de Castilla, un referente que atrae a público fijo, pero que cada vez ve llegar a más jovenes. «No está desfasado. En absoluto. Está muy vivo», explica Joi ge Gobio Priem «Las tiendas fisi cas hars desaparecido. Yo teniu tienda en Madrid, Grobo Media, y se cerró. La pandemia le dio la puntilla a una situación que llevaba decayendo tiempo. Quedan en algunas ca pitales como Valencia, Barcelona. Bilbao, Madrid, En el resto no hay Aqui, en Burgos, ya no queda mingana», explica Javier, que añade que s, bien, la venia on-line ofrece un mando de possbilidades, no sasti tuye el poder tener «el disco en la mano, ver como está, comprobar la edición. No hay color».

Entre lo expuesto se encuentran, la tro discos como CDS, desde los los aleuros. Ediciones que destacan por su rareza por 30 euros. Adrique, por lógica, cuando más especiales y raros son más preclo tene. Por ejemplo, el single de Parális se Permanente Quiero ser Sama en perfecto estado se valora en 60 euros, mientras la colección especia de cuatro vinitos de los KISS, suman los 300 euros.

# Pasión por la música

LA FERIA DEL DISCO Y DEL CD LLEVA MÁS DE TRES DÉCADAS OFRECIENDO A LOS AMANTES DE LA MÚSICA LA OPORTUNIDAD DE ENCONTRAR TESOROS PARA SUS COLECCIONES

Un público diverso en el que cada vez hay más jóvenes que se llevan a casa los clásicos de .os 60 a los 80

Y en que hay para todos los gus tos. En los expositores se agrupa por décadas, países, estilos. Han das Sunoras, ediciones descatalogadas y algunas «reediciones que valen una fortuna. Más que el original incluso y suenan mucho pe or en algunos casos». Es el caso del vinilo, pero según su experiencia



Rebuscar entre los más de 15.000 discas y vinilas es uno de las atractivos de la propuesta.

el CD, se sigue vendiendo muy bien. «Hay demanda».

### PEQUEÑOS TESOROS

Y es que en el mundo de las tepto ducciones digitales, las playtists y las platafo mas hay lugar para fodo, «si te gusta la música»

Por su experiencia están viendo que el público ha cambiado. Se está renovando con gente muy joven, de la para arriba. Javier acaba de atender a un joven al que calcula unos 20 años. «Se ha llevado casi diez CDS, con lu gusto muy variado, pop, soul, thythm and blues, de los 5 oy también albunas actuales».

Para José Ricardo (Pa;) el punto de inflexión fue la pandemia. «En casa los padres les pusieron su música y eso los chicos escucharou algo que la industria ya no les da. Cada vez hay menos independencia en las radios que siempre ponen lo mismo. Descubrieron la música y ya les engancho». En este nesmpo, por su experiencia los gustos han cambiado, ahora se está vendiendo «mucho a música, de los 80, de todo españoia e internacional».

Entre las que noy se llevan a casa un testro está Carla. Tres de Charly Garga, un cantantor argentino «soy de Oviedo y all, no lo encontraba. Así que estoy leliz». Aunto a los CDS, un regalo para su novio «Lno de Oaele, que ahora que se vuelven a juntar, es una ocasión ».

Fefiz, también se va a casa fovana de alá años con des vinilos nuevos Reconosco que aiguno me llevo de sorpresa para descubrirlo y lo elijo porque me llama la atención la portada. Pero así, voy conociendo grupos de los que no tengo ni idea « explira que minera ha affictanase a coleccionismo hace poco y va ampliando sus gustos, gracias a fertas como a de Burgos. Hoy descubrar como suenan Odette. Alessis Ark y Emmy Lou Harris.

Y es que en los enjonen puedes en contrar prácticamente de todo, des de 'Cientocero de Supersubma rina, a los Buleros más clásicos, pasando por la Banda Sonora Original de Jesucristo Supersiar para los más nostagitos, el gran Bowle Amy Winehouse en vunto. Vange is o Rick Astles

Carlos está buscando algo para su mujez, «nos regalaron un tocadiscos y hemos ido recopilando da, acos de la familia. Pero ahora estoy buscando un disco de especial para regalar»

En este mercado hay sitio para todos los gustos o para casi todos, según Javier Globo, entre su oferta no hay Lugar para el regaseton. «No lo trato, Hay estilos que no los trabajamos porque no tos domino, y no puedo recomendar y comprar si no lo comozco bien lo que tengo entre las manos. Y otros d'rectamente porque no quiero bacerlo. Simpiemente, no me gusta y aqui no tienen salida».

Entre los clásicos, ambos situar la munica minorta; Tanto la clásica, que para Javier Globo' se escucha en casa y tiene poca salida en venia, como la clásica actual como son los Beades. Rolling Stones, los inmortaless. Los que munca passarán de moda. Y es que la música está más viva que nunca.

# **ESQUELAS**



### DOÑA CASILDA BARTOLOMÉ FONTANEDA

(VDA. DE DON FRANCISCO PORRAS DOMINGO)

Falleció en Burgos el día 7 de septiembre à los 91, años de edad. después de récibir los Saritos Sarramentos y la Bendición de Su Santidad

Q. E. P. D.

Sus apenados tivos Daniel Francisca José Antonio y Angel Hijo pulltico Nietos filanietas Hermanos Hermanos publicos, sobinos pumos y demas familia

Ruegan una eración per el eterne descanse de su alma

tas honras funebres y funeral se celebraran hoy lunes a las \$3.35 horas es la capita del Tanatorio de Funerenta "San José" Electuandose acto segundo su incineración

Viola: C. Londestable, 4 (Villadege), y (Villusto) Copillo archente; Taratorio de Funerario San posi

Burgos, 9 de septiembra de 202



### DON JOSÉ LUIS VILLAHOZ DE PABLO

Fadeció en Gurgos el día 8 de septiembre a los 68 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad,

Q. E. P. D.

Su hijo tesús Hija politica Angélica Nieta Paula Hermanos Charo Pili 1 gesus y lusari arilos (1 Hermanos políticos Alfredo, Gerardo y courdes Sobrievos premos y demas familia

Ruegan une oración por el eterno descanse de su alrea

Las honsas fúnebras y funeral se celebrarão **mañeno mortes a las** 2.3.15 horas en la capilla del Tanatorio de Paneraria "San José" Erectuandose acto seguido su monetación.

Wivia: E: San Cosme nf 25.

Capillé ardinaste: Taratesso de Punerania San Jose

Rennes 9 de Sentiembre de 262

## FARMACIAS " DE BUANDIA



SERVICIO DE UNGENCIAS QUIRNA (9:30h a 22:00h)

- C/ Progreso, 32
- Plaza Min Cat. 2
- (Estatua del Cid Soportales de Antón) - Avda, de los Derechos Humanos 66
- Avda, de los Derechos Mumanos 66 (Esquina Avd. Constitución Españoia)
- C/ Barcelona s/nº
- (Parque Santiago Gasoonal)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA

- (22:00h a 9 30h del dia siguiente)
- Avda, de los Derechos Humanos, 66
   C/ Francisco Sarmiento, 8



## DON MANUEL PLAZA MORALES

orLOLO»

(VOO DE DOÑA CASADA BÂRBARA GÓMEZ HOYO)

Falleció en Burgos el dia 8 de septiembre de 2024 a los 90 años habiendo recibido los auxilios espíritivales

D. E. P.

Sus Nijos, María Teresa, josé Manuel, Maria Begolfa e fisabel (1), Hijos políticos, Donvingo, Kabel (1) y Vicente Nietoz Daniel y Rebea, "piero y floro tymoso Deebrz virtor Chattina y Adhen Nietos prificios silego, Minima travistro y Maria Bahrelina, Godera viego, Salu y Brutini, Hermanas proé Africas - Forenco (1) y Valentina (1). Herhanius políticos sobritos y demas familia.

Reegan una eración per el ateme descanso de su alma

Las honras funcioles y funcial se celebraran hoy lunes olla 9 a las 18.00 h. en la ligitesta pairrequial de San Salvador de ORa (Burgos). Acto acquido se procederá par con porte parte de la lasticia di consensario dei citia citica de consensario dei citia citica de consensario dei citia citica.

Capille votatoria: "arvito is Albia Briviesca (Burgos).

Burgos, 9 de segoembre de 2024

### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...



PONTE EN CONTACTO burgos

accge

C/ Padre Aramburu, 2 (junto at parque Baden Powell) - 09006 Burgos - Teléfono: 947 23 23 03 - burgos acoge laborat@redacoge.org - www.burgosacoge.org



# ESQUELAS en el⊕mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# Las agresiones sexuales siguen al alza en la Comunidad con Valladolid a la cabeza

- Castilla y León registra en el primer semestre un 14,9% más de delitos contra la libertad sexual hasta los 309
- La provincia vallisoletana lidera el aumento con 15 más Los robos de vehículos, los que más suben, un 20%

### RICARDO GARCÍA VALLADOLO

Castilla y l,eón ha sido durante el primer semestre de este año másur segura de lo que lo fue en el mismo intervalo de 2023. Ylo es por poco, un 4%, aunque también de forma objetiva, na y como pone de manifesto el ultimo Balance de Crimmañada publicado por el Ministerio del interior donde figora que unos de los delitos que más han aumentado en la Comunidad son los que van en contra de la libertad se xual de las personas. En otras palabras, las agresiones sexuales, que ma vez mas viedes la aunte tra.

Entre enero y junio del presente ejercicio, en Castí ia y León se han registrado 309 agresiones sexuales, cuarenta más que las 269 que se contabilizaron en el primer semestre de 2023. Además ese aumento en términos absolutos trene especial in cidencia en la provincia de Valiadolido, que pasa de 56 a 71 agresiones, lo que supone 15 más, el mayor aumento de la Comunidad.

En términos relativos, el aumen to de las agresiones sexuales en Castilla y León es sign ficativo con un 14,9% más, muy por delante del 4,8% nacional, y convirtiéndose en los se prodos de itos que más se incrementan en el territorio de la Comutidad en el primer semestre del año.

Micetras tanto, tambien en tér minos relativos es Zamora la provincia en la que más crecen las agreatores acxuales con un 46.2%, sun que en este caso pasan de 13 a 19. Al go similar ocurre en Palencia, segunda de la ista con una subida del 36.4%, pero en la que las agresiones sexuales pasan de once a quince. La tercera subida más acusada es la de Burgos, con un 34.4% más, seguida del 26.6% de Valladolid, el 14.6% de Salamanca, el 9.1% de Avila y del 3.4% de León

Por el contrarlo, sulo hay dos pruvincias en los que las agresiones se xualas se redujeron durante el primer semestre del año. En Sotia descendieron un aga,5%, miera ras que en Segovia lo bioscon at,1%.

Conviene señaiar que el Balance de Criminalidad que publica trimes



Un agente de la Policia Nacional conduce a un detenido funto a un coche patrulla, en una imagen de archivo, P. M

traimente el Ministerio del Interior tecopia los datos de Pointa Nacional, Guardia Civi y cuerpos de Pointa Nacional, Guardia Civi y cuerpos de Pointa Nacional que facilitan datos al Sistema Estadistico de Criminalidad igualmente, las cifras del departamento que dirige Fernando Grande Marlaska diferencian, dentro de escapartado de delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales por penetración por un lado y resto de del tos contra la libertad sexual, agresiones sexuales por otro, siendo estos segundos mucho más frecuentes.

) más alla de este tipo de delitos que llaman la atención por su gravedad y por estar siempre de actualidad, hay otros que crecen todavia mas, aunque en este caso son contra las cosas y no contra las personas. En este sent do las sastracciones de vehículos aumentaron en Castilla y León eu primet semestre del año un 19,7%, pasando de 226 a

271. es decir. 45 más.

Por otro Iado, el tercer mayor Incremento de Castilla y León se produce en los ciberdelitos, que crecen un 8,6% hasta situarse en los 12,876. En este apartado predominan los estalas informáticas, que suben un 8,1%, mientras que otros ciberdelitos, aum que suponen una parte mucho me nor del total, se disparan un 12,7%.

Por otro lado, entre los delhos que descienden en Casulla y León, lama yor caida la anota el tráfico de dro gas, que pasa de 223 a 211. un 7,9% menos que entre enero y jun o de 2023. Se reducen rambién los homicidios dolosos en grado de tentativa (4,3%), los robos con violencia e inumidación (5,2%), los robos con fuera en domicibos, establecimientos y otras initialaciones (-0,5%) y los humos (1,4%).

En cuanto a las provincias de Castilla y León, el comportamiento de la criminalidad es muy heterogéneo, ya que en cada una de ellas son diferentes los delitos que avimentan, los que disminuyen y la medida en la que lo bacen.

► ÁVILA. En el caso de Ávila, lo que más liama la atención es que los robos con violencia e intimidación se duplicaton en la provincia con un aumento del 308,3% durante el primer semestre del año. Prente a esta subida, los descensos que más des racan son los de tráfico de drogas. que se redoveron à la mitad con un descenso del 52.4%; y el 60% menos de agresiones sexuales con penetra ción Igualmente, de un homicidio doioso y asestrato consumado que se produjo en la provincia abulense en el primer frimestre de 2023, este año se ha mantenido la estadistica a cero. En comunto, la criminalidad crece un .3.4%

► BL RGOS. Por parte de Burgos, ios delitos no han sufrido cambios especialmente profundos de un año a otro, lo que se traduce en que la crimina...dnd total solo haya aumen a do un 3.1% en el primer semestre del año. Cabe destacar, eso si, que se ha producido un homicidio daloso cuando en 2023 no hubo ninguno en este periodo, y que los de en grado de tentativa también au mentan an 50% a pasar de dos a tres. Por otro ado, entre los descensos mas significativos destacan el 19,5% de carda en los robos con fuerza en donuciaos, establec mientos y otras irista

▶ LEÓN. El aumento de la criminaidad en León es muy similar al de Burgos, con un 3% más. En la provincia leonesa se dupican los horai cidlos al pasar de uno a dos peroaquellos en grado de teritativa pasande cinco a cero. Por otro lado, desiaca que las sustracciones de vehículos se han disparado en el primer se mestre del año un 38.1% imientras que el tráfico de drogas también es un 22.2% más frecuente.

► PALL NCIA. Por parie de Palencia, retrà el primer semestre del añocon un 3,6% más de delitos cometidos en la provincia. En materia de homicidios, pasó de no tener ringino consumado ni en grado de tentativa a registrar una y cuatro, respectivamente. También destaca la subida de 62,5% en lo que se refiere a robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones; y del 62,7% en sustracciones de vehiculos. Por el contrarto, el tráfico de drogas disminuyó un 28%.

► SALAMANCA. La provincia salmantina cerró el primer semestre de este año con un descenso en a crim na idad del 2%, saendo uno de los dos unicos territorios de Castrila y León que lo lograron. En este sentido destaca que mantuvo a cero los asesinal-se consumados y en grado de tentativa cuando en 2023 fueron uno y tres, respectivamente. PASA A PAGINA SIGUENTE





# CASTILLA Y LEÓN

#### MENE DE PÁGINA ANTERIOR

Asimismo, también se registró una calda importante del 39,1% en lo que tiene que ver con debros graves y menos graves de les siones y ritia tumultuaria. Cast en la misma medida, un 39,4%, aumentan los robos con fuerza en domicilios, mientras que en la provinc a salmantina los de litus relacionados con el tráfico de drogas desplomazon un 22,3% entre enero y unio de es-

▶ SEGOVIA. En lo que respecto a Segovia, y a pesar de haber sido una de las dos únicas provincias en reducir las agresiones sociales, registro un aumento de la crimina, idad del 4,3% el más alto de la Comunidad. Como da tos llamativos presenta un aumento de 25,3% en cibercrimina idad, así como el doble de sustracciones de vehículos aí pasar de ocho a 16. Como descensos más reseñables figura un 3,46% menos de robos con violencia e in inidación y un 20% menos de delitos de tráfico de dinasas.

► SORIA. Soria es, junto con Salamanca una de las dos provincias que lograron reducir su er minalidad durante el primer semestre de este año. En el caso de terratorio sorrano lo hizo en un 5.1%, a pesar de que paso de uno a citatro asesinares en prodo de tentat va como e emplo de uno de los aumentos más significativos, Por el contrario, los robos con violencia e intimidacion se reduteron en la provincia so riana un 38,5% mientras que los robos con fuerza en domicil os se dispararon un 73,2%. Por otra parte destaca también la caida de la criminalidad, de un 18,7%

▶ VAI.LADOLID. La provincia va tisoletata experimentó en el primer semestre del año un aumento de la criminalidad del 5,9%. En aus estatlustas a desta can descensos del 50 y del 33,3%, respectivamente, en asesinatos consumados y en grado de tentativa, así como un aumento sustancial del 28,6% en delitos relacionados con el trafico de drogas del 18,5% en tos robos con fuerza en domicillos.

► ZAMORA, Finalmente, Zu mora registra en el primer se mestre de, año un aumento mí nimo en la crimina dad dei 2% Destacan los incrementos en los robos con violencia e intimida ción, que pasan de siete a doce. un 21,4% mas, y la caida del 11,8% en las sustracciones de vehícu los. Además de estas variaciones como las más notables, también conviene destacar que se manrienen a cero, al igual que en 2023, los escsinatos consuma dos, pero aumentan en un solit los de en grado de tentativa al pasar de dos a tres.

# Soria comparte médicos con otros hospitales por la falta de facultativos

El modelo de contrato mixto entre provincias con mayor y menor actividad está en marcha hace medio año y «funciona», destaca el gerente de Asistencia Sanitaria

#### MILAGROS HERVADA SORI

La falta de médicos hace necesario buscar fórmulas alternativas que permitan cubrir las necesidades en hospitales donde, por diferentes ra zones, es difícil straer a estos profesionales. El Completo nospitalano de Sona se han sumado a la modalidad de contratos mixtos de la cultativos que non compartidos entre los centros de mayor y menor tamaño de Castilla y León, un modelo en marcha en toda la Como nidad Autónoma pero que en Soria está tenjendo una mayor inciden. cia, sobre todo porque tiene carác ter voluntario por parte del profe stonal, como matizó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, lo que ind ca que hey disposición por parte de dichos fa cultativos de acudit a Soria con esa modalidad. «De este modo se trabaja en red y es de agradecer a los hospitales esta posibilidad», destacó el responsable de la samdad so-

Vicente apuntó que este mo delo, que lleva en marcha anos seis meses, «está funcionando», y son varios los facultativos compartidos y en distintas especialidades.

Es el caso de cirugia, donde se viene arrastrando un problema des de hace meses pues aunque la plan tilla está culherta al cien por cien, asegoró el gerente, de fos diez en activo, sets están exentos de realizar guardias porque han superado ya la edad de 55 que les permite elu dirlas. La sandad soriana lanzó un SOS a primeros de año y flegaron ctru anos procedentes de Burgos que realizaban seis guardias para parchear el agujero.

El refuerzo actual es de dos cirujanos compartidos con el hospital vallisoletano Río Hortega ya con la moca sidad de contato moto. Bleer vicio de cirugia también se ha visto complementado con otros dos profesionales, pero en este caso a tiempo completo, como puntual) za Vicente.

Cardialogia es otro ejemplo de contrato mixto. «Son tres profesio nales que vienen una semana cada uno, compartidos con Valladolid», indicó el gerente. Y también ocurre en traumatología, qua lmente prooedente del Rio Hortega.

Toda estas incorporaciones forman parte de un proceso de lideal zación deprofesionales en el Comple-Jo skospitalario de Sorla por el que se les ofrecen contratos de tres años así como facilidades y financiación de diferente formación de poagra do y la participación en proyectos de investigación, de manera que, además de iniciar su andadura profesional desde el punto de vista asistencial, los seleccionados puedan continuar con su formación clini co-livestigadora.

En Soria se ha fidelizado profe s onales en traumatología a tiempo completo, en oncología, medicina de, trabajo, dos pediatras, un médico de unidad de cuidados intensivos principalmente.

tensivos, principalmente.

Mención aparte merece el servicio de psiquiatria, donde también la sanidad soriana ha conseguido un refuerzo para realizar las guar dias, ya que la falto de profesiona les se viene arrastrando desde ha comeses. Se da la constancia de que las dos plazas convocadas en el último proceso de selección de personal se rubrieron, pero nuigu no de los dos profesionales se ha mocoporado finalmente por lo que el problema sigue persistiendo.

Vicente aseguro que el Complejo dospitalarlo de Sorta se entruentra actualmente por encima de la plantilla organica, de media, pero eso no significa que haya especialidades donde hay déficit. «Por ejemplo, en oncologia la plantilla es de cuatro y se ha fidelizado un quinto oncologio, así que estamos por encima, per en pasquiatria y otornino hay faita, porque hay pocos profesionales.

de estas especialidades», explicó el gerente de Soria. En radiología también se arrastra el déficit de fa cultativos, sin embargo en este caso la solución es más facil porque se pueden «subcontratar a ganos servicios. Las tecnologias permiten asumir procesos alternarivos», maxizo Vicente de modo que la prueba se realice en Soria pero la interpreta ción de los resultados pueda hacer-se en cualquier otro punto donde se encuentra el radiólogo. La simación de la plantilla es Atención Primana stampoco es malas considerá el gerente, con «casi todos los cupos cubrestos», puesto que se ha reforza do en Covaleda, San Leonardo y El Ruren de Osma cuando ha sido ne-

Valoró el recurso de los médicos exiernos que ayudan a la hora de realizar las guardras. «Es algo positiva. Nos tenemos que apoyar en los exiernos porque no tenemos profesionales. Ofala quaneran estar en plandila pero ellos vienen cuando quieren», matizó. Este modelo de médicos de familia procedentes de otras comunidades próximas lleva tiempo ya util: zándose, como otra de las soluciones alternativas que es necesario aplicar para continuar ofreciendo el servicio con tor mail dad.

### Liberación sindical amparada por la ley

### TOMÁS PÉREZ URUEÑA

Si el sueño de la razón producia munistrons, el sueño de una noche de verano en Valiado lod produce alucinaciones que, junto al «estrés cognilivo» provocado por las olas de calor y el reduccionismo, al ponerías negro sobre blanco dibujan un cuadro estrambotico, por ser induagentes, de la rea adad de la sanudad en Castilla y León.

Porque, en principio, sería ese estrés cognitivo, que afecta negativamente al funcionamiento normal del cerebro, la razón más lógica que fleve a plantear que el proble ma de las más de 250 plazas de dificil cobettura en atención primaria son los 30 profesionales de la medicina de familia que están 1 berados, de un total de 55, o los 127 de persona, de enfermería, o los 87 técnicos en midiados auxiliares de enfermería, por citar solo algunos ejemplos.

Claro que, otra opción puede ser que nosotros, los representantes sindicales en las mesas de negociación, nos hayamos lado huscando soluciones rebuscadas, planteando la pocesidad de aplicar incentivos profesionales y económicos para cubrir esos puestos de trabajo, en mejotar las condiciones laborales. Seguro que, para esas

mentes preclaras, también estaremos equivocados en criticar que lon profesionales sanitarios estén firmando contratos duaxos para trabajas, en oponernos a la contratación de médicos en atención primaria sin el MIR en medicina de familia o reclamar la actua zación de las bolsas de trabajo que, desde hace más de un quinquento, han quedado

Y sin duda, también estarán equivocados quienes piensen que el problema de la sanidad és estructural, un problema político de gestión, de maritato continuado a los profesionales, o quienes, incluso, sospechen de un intento de privatigar una envidiable, y envidada, sanidad publica. Quiénes somos nosotros, simples mortales, para copuradec r a esas mentes priv legiadas, que nos alumbran con su ingeno, y que ya han decidido que el problema de la sanidad castellana y genesa son las iberaciones sindicales.

Arrasemos con las horas sind cales, con os liberados sindicales, con los representantes de los trabajadores, con los sondicales, dos, en definitiva, porque rodas estas zarandajas tienen la culpa de trados los males que nos azotan como sociedad. Y así, una vez que se haya terminado con todo esto los rabajadores volverán a cumpito con sus obligaciones, trabajat como hace 150 años, de sol a sol, a merced de sus empleadores, sin derechos y quedando eternamente agradecidas ante la gran oportunidad de poder trabajas para ellos.

Pues va a ser que no. Los sindicatos, la

acción sindical y los liberados sindicales están reconocidos y amparados por la Constitución española (art 7), la Ley Organi ca de Libertad Sindical (art. 2) y el Estatuto de los Trabajadores (art. 68). Ast. los trabaja dores tienen el derecho a elegit, a través de tas elecciones sindicales, a sus representantes y estos, según reconoce el Estaturo de los Trabajadures (ET) disponen de una serie de horas, que varian según el volumen de la p antilia, para su abor sind cal en defensa de los detechos de sus compañeros. Pues b en, le ley también determina que, previo acuerdo, se podrán acumular las horas sindicales en uno o varios representantes. Y an llegamos a los liberados undicales, que pueden serio parcial o lota mente, responsa b es de la representación, negociación. asesoramiento y resolución de conflictos entre la empresa y los trabajadores. En definitiva, el derecho de los trabajadores a ser representados y defendidos y el derecho que tienen los trabajadores a la liberación sindical para representar y defender los derechos de sus compañeros

Asi de fàcil Sin accibijosa solo «ampam» .egal. Porque, aunque ambas palabras sean sinomasa sa diferencia de tratiz es funda mental. Nida muevo bajo el sol, de hecho, los principios de exageración, desfiguración y orquestación ya fueron utilizados en la Alemania de los años 30 del siglo pasado

Tomás Pérez Urucha, secretario general UGP Servicios Públicos Cratilla y León

# Ponferrada reclama más recursos para El Bierzo en el día de la Virgen de la Encina

El alcalde de la localidad, Marco Morala, pide a la Virgen «el apoyo presupuestario» que se merecen y Suarez-Quiñones reivindica al Gobierno ayudas para la industria

PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada aco gió ayez, domingo, el acto insti tucional dei Dia del Bierzo y de la Vir gen de la Encina, con los discursos de las diversas autoridades, cuyas peticiones principales se centraron. una vez más, en las mejoras de la sarudad y las infraestructuras de la comarca. El acto estuvo presidido por eralcaide de la ciudad. Marco Mora la, el delegado del gobierno en Cas Inlay León, Nicanor Sen, el conseje to de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio de la Jun ta de Castilla y León, Juan Catlon Suzuez Quifionies, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álva rez Courel y el del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegano Ramor

Morala reclamo a las diversas ad ministraciones -un plus de compromiso con Ponterrada» con las inversiones que la ciudad y el Bierzo se metecen «porque perder en este momento algunos trenes de innova ción, de nuevos desarrollos económicos, de dignalización y de rein dustrialización es quedarse aboca dos a que esos trenes nunca más volverán», 1990. Por eso pidió a la patrona del Bierzo, la Virgen de la Encina «el apoyo presupuestario que merecentos con la misma dienidad. necesidad, argencia y justicia que otros territorios de España», infor

No fațto en su discutso alusiones a, sentimiento de ser berciano, --ser de Ponferrada no ce una mera den tidad sino que nos vincula orgullo samente a un pasado milenario y nos șituz mirando a futuro, afiarbo

Los discursos de los representantes de las demás administraciones tuyteron un tono mucho más reivin dicativo y de repaso de las diferen res inversiones de cada una de ellas En este sentido el consetero de Medio Ambiente y Ordenación del Temiteno de la Junta, Juan Carlos Sua rez Quiñones, afirmó que «la Junta se preocupa de la sunidad con im portantes inversiones, como en Aten ción Primaria con el nuevo centro de salud de Bembibre o los cinco mil llones para aparatos del Hospital del Bierzo y la radioterapia que va a ser una realidad», afirmó. «El Bierzo es un territorio que tiene puiso y que se va incrementando. Hay un resur gir clain en los parámetros de la comarca. Esa personal dad berciana empiendedora y que se sustenta en sectores cotoo la agricultura y el turismo y la industria que empreza a despuntar hace que haya un Bierzo muy vivos, añadió.

Suasez Quiñones también reivinducó al Gobierno central que abete etdasero comprometido para a am pración de la empresa Tyltec, vital



El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suarez Quiñones. E M



Anderson Bassiria, Jarier Alfonso Cendón, Gerardo Átrasez Gouret, Alicanoy Sen, Nuria Rubia, Jose Prilitero, Olegaria Ramón, Irene González, Luti Alberto Arias y Lucia Osaria, Est.

para la industria del Bierzo, mientras la Junta invertira se miliones en la ampi ación del poligono de El Bavo donde se ubica precisamente esa èmpresa

Desde el Gobierno Central el delegado en Castilla y I,eón, Nicanor Sen, aseguró que el Bierzo es «una comarca vital para nuestra Coma nidad Desde el gobierno somos conocedores de sua grandes retos. Un territorio que pronto tendrá en cima de nimesa las alternativas al lazo del Manzanal. Los grades ejes llevan su tiempo pero hemos conenzado la cuenta atráso, dijo. Yrecordó las inversio tes en telecomunicaciones «que acercan a los ciu dadanos y son herramientas impres carabides».

Tras los discursos institucionales comenzo d'acto central del discon la ofrenda a la Virgen de la Encina. este año a a cargo del Ayunsamiento de Benuza cuyo alcalde. Domungo Cabo, pidio a la patrona mejores carreteral y telecomunicaciones para su municipio. Desde esta localidad sus vocinos ofrederon a ja Virgen todos los productos del campo

### TUDANCA SOBRE LA UVA GODELLO: «ES ESTROPEAR LO QUE FUNCIONA»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, lamentó este domingo en Potrierrada que la Junta de Castilla y León se dedique a «estropear» todo lo que funciona, en referencia a la autorización para que la Derrominación de Origen Rueda pueda

unar uva godello.
autócuma del Bierzo.
"Quiero mandar un
mensaje de apoyo a
todos ins productores
de la Demominación de
Origen Blerzo. No
entiendo por que las
cosas que funcionan la
Junta se dedica a
estropearlas», dijo.
Tudanca alabó el gran

trabajo desarrollado en los últimes años por entos vitícultores para posicionar los vinos de esta uva en la primera. linea del mercado y con gran reconocimiento a nivel nacional. «Esto po se puede bacer sin diálogo, mermando la capacidad de trabalo y la competitividad de una denominación de origen tan potense. Espero que esto se resuelva lo untes posible», añadió según Informa Ical.

Así lo dijo durante su participación en los actos del Dia del Bierzo y el Dia de la Encina en la capital berdana, donde volvió a aprovechar la ocusión para pedir mejoras en la amidad de la coman «Hay que defender esta tierra porque necesita mucho». También pidió a la Junta el desarrollo de infraestructuras y proyectos de atracción de industria «para frenaz el desempleo en un territorio», apuntó,

### Muere un motorista tras chocar contra un guardarrail en un pueblo de León

Un motorista faBeció ayer, domungo, tras chocar contra un guardanation la CI - 535 en el termino municipal de Moraña, León, segundatos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press. El suceso se pródujo minitos antes de las (3,17 horas cuando la sala del 12 de Castilla y León recibió una llamada que informaba del accidente; y ad

traba inconsistente.
La sala de operaciones del 112 avisó del motiente a la Guardía Civil de Tafico de León y a Erriergen cias Sanitarias Sacyl, que movilizó a un equipo médico de Riaño que solo pudo, coulin, na el fallecimiento del motorista.

saba de que el motorista se encon

Por su pane otro motorista de 59 años resultó berido de grave dad en la noche del sabado tras caetse y saltise de la via en la carretra P.P. 223 en el termino mu nicipal de Payo de Ojeda, Palencia.

Segun ha informado la Subdolegación del Gobierno el accidente se produjo cuando el mororista cavo en la calzada y se salió de la vía por el margen derecho.

### Castilla y León atisba una campaña micológica «excepcional»

La campaña micológica de otoño en Castida y León, la más amportante en lo que respecta a producción y variedad de espectes, se presenta «buensima «en todas las provincias bendecidas por las sucesivas danas, y ser/i «excepcional» en Burgos y Soria, provincias donde ha llovido du rante nueve días de forma abundante y progresiva.

Dosde la Pundación del Centro de Servictos y Promoción Pocestas y de su Industria de Castilla v León (Cesefor) se avanza quese prevé un unicio de campaña «buenisimo» en cuanto a producción en las últimas dos semanas de septiembre. Este año por San Miguel en Burgos y Soria habra abundancia, por tanto, de un, gueles o boletus, informa Ical.

La previsible buena campaña también se ve avalada por los 846 permisos que ha expedido en tos primeros etneo primeros días de sepüembre :a Asociación Montes de Soria, que gestiona el Pur que Micológico más grande de España con 165,000 hectáreas.

# CASTILLA Y LEÓN

# De la Hoz, un anecdotario de 25 años en las Cortes

EL CURSO ARRANCA SIN EL QUE ERA SU PROCURADOR POPULAR MÁS EXPERIMENTADO, QUE SE INICIÓ EN EL PARLAMENTARISMO CUANDO LAS CONVOCATORIAS ILLEGABAN POR TELEGRAMA Y LOS ACUERDOS SE ALCANZABAN EN LA CAFETERÍA DEL CASTILLO DE FUENSALDAÑA, QUE DABA A LAS CORTES UN HALO DE «MAGIA»

#### ALICIA CALVO VALLADOLIB

Cuando los focos se apagaban, seguramente en algun pasillo con al-gun WhatsApp o una llamada él seguia negociando. Conocedor de los tecovecos de un castillo y de los entresijos de los corredores y despachos del edificio modernista donde reposa el poder legislativo autonomico. Raul de la Hoz (Palencia. 1973) es un ammal político, un paramentario entregado a la política que se practica desde la oratoria del escaño a la habilidad de dominar espacios más allá del hemicicio, v. ambién, un anecdotario andante de 25 años de las Cortes. De mano tirme pero tendida, hombre de máxima confianza de Mañueco y sus olos en multitud de negociaciones. se ha convertido además en histo-na viva de las Cortes de Castilfa y León a las que ya no pertenece porque agrego el prefijo euro a su perfi pai amentar

El puevo curso politico ha arrantcado en la Comunidad sin quien se había convertido en el procura dor más veterano, aunque apenas ha rehasado la cincuentena, y es que el 'popular De la Hoz se estreno en esto del escaño castellano y conés en tiempos en los que «las convocatorias de las Cortes llegaban por telegrama», el diario de sesiones se apuntaba «en montones de abros amaralos» y si hab a que prepararse una comparecencia debia bucear en tom is y mas mos de papel. «Recuerdo que una nube de humo sobrevolana las comisiones en las que interventamos con e cigarrillo en la mano- -apunta-, y para localizar a a gun político en e castili, de Fuensaldația a falta de despachos, bustaba con buscar en la cafeteria, donde se cocinaban acuerdus

De aque los tiempos queda poco más que nostalg apor el ambien e mas que por las condiciones «Se ha perdicit tomati i dismo siti buco la magia del castillo de Pirensaldaña, que era absolutamente incórnodo, pero tenta encanto. Todo era manual y tiemos ganado en comodidad, en medios tecnológicos y en posibilidades para realizar mejor nuestri tribaio, peto las Cortes ahota tienen i planificate mucho mas frio. Todo giraba en torno a la cafeteria, en sus solas te encontrabas en una mesa al conseiem de Economia hablando con un empresario, en otra al de Empleo con los sindicatos y al lado a un parlamentano del PSOE y otro del PP degociando una proposición no de ley», relata sobre una etapa intensa en la que se pická joven.

Recién rumplida la mayoria de edad. De la Hoz, hoy padre de dos hijas, se afflio al Partido Popolar porque vérá a «un señor en el que crela» Por aquel entonces desconocia que esa actividad ecliparia lo que pensaba que era su principal vocación, la abogacia. «Me añité por Aznar Me parecia un tipo serio, rigaroso y que era la persona que necesitaba España para un cambio».

Con la carrera de Derecho terminada, comenzó a ejerce, se especializó en derecho bancario, societario y mercantil y en paralelo se convirtió en presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Castilla y Leon. Solo era el principio de uma carrera traducida—por el momento—en 25 años de parlamentacismo. De la Hoz cerró ciclo este verano tras un attimo y fructifero tramo codo con codo con quien, además de su presidente y hasta hace rada sujefe fluma, unte todo, «ami-

El palentino, ahora eurodiputado, deja atrás un cuarto de siglo como procurador en el que ha coincidido con serte presedentes de la Cumara y tres Jefes del Ejecutivo aqtonomico y ha patticipade en los dos pactos de gobierno- con Ca, primera, y con Vox sespués. Transformando su vez tranqui izadora en atronadora como azote de la oposición.

Siempre se ha senudo arropado por los hambies de su partidos «Cuando llegue entraha en un mundo que estaba "rogido por personas a las que yo tenia un respeto extraordinario, Haber podido compartir con ellas y ver que mesqueraria y udar ruego ir ganando protagonismo en esta casa hasta llegar al momento en el que Alfrinso Fernández Mañueco se enfrento al debate de investidara y se convictió en presidente ha sido especial».

Comenzó su trayectoria política de la mano del ya la lec do Tornás Villam eva «Com» presidente pro visicia del partido de Valladolid fue el que me dijo, ove pues a etes e, presidente de Nuevas Generaciones ve en la l'sta y fui de numer: cuatro por Valiadolid tras Lucas, él y Carmen Reina». Eran las eleccio nes autonómicas de junão de 1999 y Juan José Lucas revalido su mayoria absoluta.

Ya apunto e to bien temprano al seguin cuenta, recibir la confianza linicial de Juan Vicente Hernera. «Me dio la aportonidad de desempeñar un papel relevante en las Cortes por que me propuso ser porravoz de Bducación cuando yo acababa de entrar y era nuevo. Eles una de esas personas de las que siempre apten des algo y me enseño sobre todo a saber estar y a comportarse, y no sólo en política»

Contó con el cobjo de Juan José Lucas, el mandamás en aquellos prometedotes unclos: «Siempre cte yó en los jóvenes y me dio un extraordinario apoyo. De él me que do con su apuesta por aquellos cha vales que entonces haciamos política con toda a, assion de, osa ado-

Y nor suppresso, all un hombre ha sido fundamental en su historia es el de Alfonso Fernández Mañueco, de quien cuenta con el respaido y afecto más absoluto, «Alfonso esaporte de todo, un amigo. Hemos labrudo esa unustad durunte años v al final tiene su recompensa política con su posición actual de pre aldente y, en mi caso, con haber podido ser su portavoz todo este tiem pollemostrabajad juntos de for ma eal, muy leat, y eso que tenemos broncas, purque creo que en política si de verdad quieres ayudar tienes que de ar la verdadis y vo he sido may claro y directo expresando lo que me gusta y lo que nov. Toda una revelación para quien siempre ha escuchado primero pa ra disparar después

De hecho, el recuerdo «más emotivos de toda su trayectoria profesional lo protagonizó él su amugo: Si me tengo que quedar con un dia de est is 25 años me quedo con el que votamos la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. Esa tarde en la que A fonso fue presidente. Yo sabia, lo que a él le habia costa-do lo que habia peleado y lo que juntos habiamos trabajado por eso. Fue clertamente bonito para mí y para el. Bueno para todos. Termini el debarely trasmit intervencion is an audimes todos y los des nos fundimes en un abrazo porque laurique parez ca mentica, en política también es posible que surjan amistades».



Juan José Lucas y Ratil de la Hoz, en los inícios como procurador del hoy eurodinutado. E. M.



De la Hoz y el fallecido Tomás Villanueva en las Cortes. E M

Se va a Bruselas, pero no aparta la vista sobre lo que ha dado de si este trempo de intensa y a ratos convulsa, labor parlamentaria, no s empre, a la luz de las caltiaras y los microtonos. Su perfil negocia dos tenaz, duro y contundente, ha estado presente en varios de los pactos que alumbro a Cámara au tonómica, no sólo de gobremo.

Porque habo un imporque los mas vereranos recendarán en los que oposición y gobierno incluso alcanzaban alianzas. Y estono bron como era una constitute «At none suene rato, habi a más día go con la oposición cuando tentamos más notimas y leyes cuando tentamos más notimas y leyes cuando tentamos más yor a abor luta pero no es el momento de echar nada en cara a nadies indica.

Desembarca en Europa de ando attas un cuari- de siglo de parla mentarismo castellano y leonés, en el que ha habido empo para casitodo, para mayorias absolutas, simples y a ustadas l'anta para rear

mar un partido convertido en api sonadora electoral tras el bache de as un cas eseccines gunadas por el PSOE tras 36 años, las de 2019, que sin embargo no per interior a os socialistas gobernar por los designios de Albert Rivera

Cuenta De la Hoz que precisa meme ese fue «el punto de julie. xión» para que la convivencia en tre los grupos se deter crara profunda corre «Afecto mucho a las relaciones personales, que eran bue nas al margen de nuestras diferen cias políticas. A parta de ese dia se daban's tuact hes de crazatte en el pasillo y que no te saludaran. Después de las elecciones que el PSOI: ganó y finalmente no gobernó las telaciones personales cambiaron mucho. Personalmente he que rido trabajar stempre en esta cáma ra las relaciones personales porque para ut clas cosas funcionen en eparlamentarismo debe existir una relación que ayude a que la nave gación política salga ade ante. Lo he intentado con la oposición siem

# CASTILLA Y LEÓN





Raul de la Hoz Pedro Viñarás, Josefa Garría Cirac y Alfonso Fernández Muñueco. F.M.





Raul de la Hoz, en Puensaldaña, E. V.



Su último pleno de las Cortes. ICAL

pre y con los que han sido socios de gobierno, y to he conseguido en algunos casos», reconoce antes de refererse a varios socialistas con los que mantuvo (y mantiene) buena sintonía: «Con Jesús Quijano, con Angel Villatha, Jarme Gonzátez, Ju lio López y algunos más, Con Vir ginia Barcones lex delegada del Gobterno) he terrido may buena rela c ón. Eso no excluye que hayamos tenido debates tensisimos, pero por encima de las diferencias politicas, que son muchas, siempre ha bis un abrazo y saber, en algunos casos, que habiamos estadojuntos trabajando en algo en lo que crejamos ambos», precisa,

De aht que de uno de los logros de tosque «mas orgunoso» se mues tra es de un traba, o mano à mano con Julio López, quien fue procutador por el PSOE »He participado en un montón de presupues tos y en un montón de leyes, pero hay una ley todavia tan Vugor de la que me siento orgailoso, que es la de Industria. Yo era portavoz es

tonces de economía y Julio López lo era a su vez del PSOE y los dos partidos nos dieron mucha liber ad para cerrar un acuerdo, que creo que fue bueno y do lugar a inamuy buena ley para Castilla y Leóna.

buena ley para Castilla y León-Empezo siendo el más joven de aquellos políticos que discutian as cuestiones candentes en la famosa rotorda del castillo de Puensa. daña ( » pisó como procurador por primera vez con apenas 26 años) y termina su etapa en Castilla y León siendo el mas veterano en experiencia en esas Cortes autono micas en las que tantas bacallas desplegó. No todas a la vista. De hecho, algunos de aus logras consisten en que no trascendiesen las discusiones, una navegación fuera de ra dar que llegara a buen puerto

Y si no que se lo digan al PSOE de Tudanca que creyo que tenía un acuerdo de gobierno en 2019 con lgeacuando Rivera tenía otros pia nes. De la Hoz asegura que «la pe or legislatura fue la de Giududanos por la situación que tuvimus con

Ca». Aunque de esa etapa destaca la negociación que lievó al PP agobernar «La negociación del pacto con Ciudadanos fue un periodo extremadamente divertido descretodos los puntos de vista. Fue diver ildo ver cómo unos y otros jugába mos papeles y algunos creian que iugaban un papel más determinan te de que rea mente estaban ,u gando. Me refleto al pobiecito es te a lgea, que se crefa que estaba negociando algo cuando la nego ciación iba por etro lado. Verle asu mir un rol que no tenía. Resulta ha divertido ver cómo te bacia pro puestas este hombre que yo mis nichab a redactade. Pero bueno eso abrió un gobierno en el que hu bo una muy buena retación con la gente de Cs en las Cortes. Sin embargo, esta persona provocó una relación compleja y un final abrup to que no hubiéramos querido»

Con VOX el prematrimonial se sultó más fluido «Ni e PP intenta ba convencer a VOX absolutamente de nada, n) al revés, Nos aentá bamos sahiendo que tenemos di ferencias y que no se iban a resol ver en la mesa de negociación, si no que teniamos que llegar a uz acuerdo por encima de esas diferencias» apunta Hasta que aegó el divorcio dei idda, por un tercero. Santiago Abascal, aunque De ablozya ovivió desde efretrovisor puesto que cuando recogio su despacho y comunicó oficialmente su cese como procurador de Castilla y León aún gobernaba su part do con VOX. A los pocos dias ya no.

Desde la perspectiva que propor cona el cambio de escenario. De la Hoz asegura que «al echar la vista atrás hay muchas cosas que te ha biera gus, ado hacer y empiezas a coger distancia sobre lo scaeci do». Y aparecen las primeras con clusiones, «Quizàs hemos perdido demasiado tiempo en discusiones esteriles y a veces los debates que tenen lugar aqui están alejados de lo que les interesa a los ciudada nos», apunta como autocritica quiem nunca rebuyó el cuerpo a cuerpo y nu duca sar en cantarise las cuarenta a se mism o.

También vivió su propio tierra tragame cuando parte del Grupo Popular se equivocó en la votación de las cuentas au onómicas y eso retrasó la aprobación de presupues tos de 2023. «Puc el peor momen to Bra una cosa que siempre se di ce eso de que como me pase me muero' Pues me pasó. Lo pasé mal-Lo pasé muy ma, por la responsa bilidad que asumia como portavoz del grupo. Vale, el error no fue di rectamente mio, pero yo era el por tavoz del grupo parlamentario y esa responsabilidad la tienes. Bueno. se subsand, pero provocó due una parte del presupuesto entrara en vigos un poquito más laide. Son de esas cosas que yo no me perdona ré jamás, el no haber estado más atento y haberlo evitado»

Pese a su prolija trayectoria, en este tiempo nunca dejó el parque de las Cortes para dar el sa, jo al gobierno regional. ), atri embargo, ase gura que no le queda ninguna es pinita por no haber sido conse tero, quiză consciențe del a to va lor para è como orador y hombre fuerte, sobre todo desde su posi ción de portavoz que alcanzó con el primer gobierno de Mañueco en 2019. «Me encanta el parlamenta rismo y he sido muy feliz como pro curador en estas Cortes, y si ahora me dicen que cambie el ser di putado por consejero no lo cambia ría. Y tampoco hubiera cambiado antes ser conseiero dot ser dorta voz en las Cortes. Creo que el par lamentarismo es la parte más bo nita de la política y no he ten do ne cesidad ni he quer do nunca hacer algo distinio en pulítica-

Pero 15 años dan mucho de sí y entiende que era momento de cantibrar de atres «Yo levaba mucho tempo en un mismo sitio y añora tenfa la oportunidad de trasiadar todo lo que he aprendido aqui a un ambito completamente diferente. Tener la oportunidad de trabajar en el parlamento más unportante del mando es passar a otro nive, y esa

lustón compensa la pena que me da dejar esta casa», expone un féreo madridista que ha seguido a su Real Madria a siete finales de Champions y se perdió la última precisamente por estar en campaha electoral de las Europeas

Antes de entrar en la Eurocopa el veterano del vestuario popular no rehitye dar su visión sobre cada presidente que arbitió sus regateos en el hemicido. «El primero fue Ma naci Estella. Era la inst. ación, é mismo eran las Corres de Casulla y León, la imagen del castillo», va-

Después vino José Pernandez Santjugo, «un hombre extremada mente ceremon oso que tenta un excelente talento en los alenos», ex presa. Le sucedió Josefa García Ci rac «una amiga mía señala una extraordinaria persona a la que le tocó <sup>1</sup> ciar en utio de los momen tos más complicados, los de la cr sis. Ella aplicó los principios de austeridad en las Cortes», opina para pasar a otro perfil mucho menos de su agrado, «Despues de Pepa Hego Silvia Ciemente, de la cual preflero no opinar porque es una de las peores cosas que le ha pasado al paramentarismo y a la política de Cas tilla y León. De forma temporal es tuvo Angel Ibañez que és un amego y estuvo poco tlempo, pero el su ficiente para demositar su extraord,naria capacidad para de sempeñar el papel del presidente»

i entonces el hemic clo se abrio a un variado abantes de colores po iticos... «Más tarde fue auts Fuer tes, ya estamos en el periodo de pactos y entablé muy buena rela ción con él. Buena gente. Una per sona que venia de una istuación previa aqui en las Cortes en la oposición en una situación de empate en 3015) muy curiosa porque no sotros no teníamos mayoría absouta, pero tampoco minoria, está barnos empetados con la oposición, to que nos obtigaba a un constan te dià ogo en una legislatura que fue muy bonats precisamente por eso, por el juego de equilibrios que estuvimos haciendo y en el que participaren, por supuesto los cin co miembros que tenta Ciudada

Hasta el mesente «Y abora Car ios Poilán. Yo no le conocía personalmente y la verdad que al poco tiempo pudimos establecer una muy buena relación que hoy creo que es de amistad por ambas par tes, parque Pol an es una persona muy e egante en lo personal, muy posibi ista sobre las circunstancias dificiles con las que le toca lidiar. pero una muy buena persona. Y a lo meior no se está siendo demasiado Justo con él desde algunos ámbitos potque creo que lo extá ha ciendo bien en las dificues circuns tancias que tienen esta Camara».

Ahota, en Europa, a la que en multitud de ocastenes se acusa de criptica y enrevesada. Il ega un par a mentar o nato y castellano. Tal vez las cosas sean si quiera un poco más constantes, negociadas y, aln embargo, contundentes. Ese parece su estilo.

### **DEPORTES**



Imagen del partida entre el Ravina de Ferral y el 1.D Mirandés. Acitos

# El Mirandés rasca un empate ante el Ferrol

FÚTBOL. El conjunto de Lisci se mantiene imbatido tras un partido sin ocasiones claras de gol

LAUGA HYPERMOTION .2. o

RACING FERROL CO MIRANDÉS

ESTADIO DE A MALADA

Racting Chib Ferrel: Jesus Retz Delmás, Purito Nasco Brass Perra (Lings, 64., Alvaro Sens, Alra Jopes 86. Sens Corio, Javano Ganèner 64. y Bebe Manu Vallejo 83.)

CO Minandés Rapi Fertandez Juan Botte 192 Tachi Timneo Rinchin, kachieri (Homen-chenko 25 - Goriotkategi (Cadie R9 - Rec pg Ander Mytin 15 - India Abener (Parada 75 ); Joel Roce (trete, SIF) y Panichelli

Tarjetas rejas. No hubo.

Tercer empate seguido, el segundo consecutivo sin goles, pasa un CD Mirandes que no pado dobiegar a domicilio a un Racing Club Ferrol todavia sin victorias en su cassiem. Ni

siguiera a los puntos el equipo de Alessic Liscimerecio algoritas pues el partido estuvo siempre tremen damente gualados no hi boncuna sola ocasión clara de gol, aunque sí acercumientos peligrosos de ambos y especialmente en el segundo pepero ambos mostraron ana vez más su probiemas con el gol en este comienza de temporada y el manador prose movió

Con c'esped de A Malata en bue has condiciones y en un dia de cilma per ecto para lugar a, futbol, de entrada ambos equipos optaron por ia contención a la hora de presia nar la pelota la menos en campo contrario. Eso provocó que los dos equipos distrutaran de posesiones largas de mucho toque en cancha propia y de péroidas cruzada la li

Esertimo de Juego pausado se prolongó durante todo el praner cuarto deligita, negre as donde sin an solo acercamiento jo más interesanto para la grada seria el aguerrido due lo de contacto entre Tachi y el corredso punta ferrolano Jauregal, donde

saltaton chispas en no pocos balones divididos

Después no es que se moviera mucho el parado, pero si se pudo observar que al equipo de Alsslo Lisci eso no le bastaba y dio un păso al frente a la búsqueda de disputarlo mas curca del arca defendida por un Tesus Ruiz sin trabajo aigu no un alegría jabata se tradum en disacercamientos de local Bebé por el cista lo izaja irdo, y esi no era mala seña porque las acciones no tuvieron peligra teal y optque con más espacios los rojlilos comenzarun a hager daño

As en el 25 Rincon gana e área por la derecha y su centro lo remata to remaia Panichelii violentamente de primeras pero sin coge panis. Un minuto más Joe. Roca pugna por un balón en el costado del área y tras ganario en inferioridad suelta un chut duro al primer pa nique Jesás Roiz saca a la esquiпа по зіп аригоз,

Ni siguiera superada la med a hora, tras un error de Tachi no autovechado por Perea, varió el nuevo paradigma y los jabatos continuaron mandando en jo ao nuco pues cada yez combinaban más cerca de, mar

En el cuarenta después de una elaborada jugada de toque Joel Roca se fue de dos, pisó área y provocó el silencio de lagrada il final del prinier tiempo quizás fue el momento más animado pues el lical Bebé virbio a la carga y . Mirandés no reculo pero como en indo lo anterior no ha bria ocasiones claras.

A la vue la de los vestuarios sur cambios, el choque se pareció al fi nal de la primeira y si en apenas anos minutos los loca es arquietaron gracias a un incombustible Bebé, el Mirandés respondió con una contra bieri llevadapor Joel Roca tras robo a Bebé que l'anichelli finalizo muy mal.

También habria dos acciones vis.tantes más que no acabaron nada bien va oue en una Joel Roca se gano una amar lla por dara simulación de penalti. Acto segucio las cartulinas ya eran un probiema grave, cuatro en total, porque Sanchez López le mostró una a Juan Gutlérrez por falta nexistente sobre Bebé y otra a Tomer por profestar

Aless lusc ptery no y saco al amonestado inetisoca por anibara bre de ataque por izeta, quedaba media hota y el Mirandes necesitaba pegada hara hacer hoeno su agero dominio territoria, pero tambien mantener, a concentrac on posque un error grave en sauda de balon a punta estaba de pena azarlo Bebe

También actuó el local Cristobaj Parraio con un doble cambio y el recien ligresado Chiqui cast maica en segundos en remate de medio bolea, at igu... que avera en et 69 tavo uno bastante importante con un chut centrado desde la frontal. Las pixarras intentaba desatascar un choque romo en las áreas y aunque de primeras no o logramon si que a partir de alue, en frentamiento acapano inas protagorusare cerca de las porterlas.

A falts de un cuarto de nora Alessio lusci realizo au triple cambia, pero en este tramo de parado quien merodeó más el gol fue el Ferrol con Bebe contandanco las host adades basta ser sustitu do bajo los apiausos de su parroquia en e 83

Se entró en la parte final con el duelo más abierto que minea y múl-tiples acercamientos a 10-3 otro costado pues los dos conjuntos ahora si bugcaban el gol con riesgo: pero el último pase o el remate certe to no aparec eron tamp sco alguna genzañdad ardividual, y no sin emocion ni cierta vistosicad A Ma lata tuvo que conformarse con el empate sin goles.

# El San Pablo gana con autoridad

BALONCESTO. Los de Savignani se imponen a los de Camps (111-91) en el derbi burgalés de la Copa España

COPA DE ESPAÑA

SAN PABLO BURGOS 111

TIZONA BURGOS

26-16 32-27 30-27 23-31

социям винов

2/the San Palifo Burgen. Lake Hischer (16), Jön Axel Gudmundsson (6), Joe Cremo (11), Danii Diez. (70) y Miki Eugonik (16). Terrihirin. Gonzilo Corbasini (12), Divory Celurus (8), Ales Bamera (10), Oyory Golomian (2). R. Rodriguez (0) y Batla (0).

Grupe Greta Transa Burgos, Mo Soliuade (B). Lence Johes 70: Jacobo Deaz (B) Rambin Ville, 1319 Rodrigo Seoner (9) Tamblin, Aguza Alanso (2), Caso Pachaco (2), Jaume Lo-Bo (10), Jordi Rodriguez (6), Tolle Honse (4). David Böhm (0) y-Dorde Servesnevic (9)

Arbitras: De Lucas de Lucas, Rodriguez Feruandez y Cahlo Aceda, Eliminado Goleman

### HURGOS

El derhi copero entre Silbo San Pablo Burgos y Grippo Uneta Tizona Burgos y Grippo Uneta Tizona Burgos se saidó con una clara victoria local en un choque dominado de principio a fin por los de Bruno Savigoani, que ya en el primer acto agarraon una ventaja de ro pontos que se tita fricternentando con el correr del reloj y más allá de que los pupi los de Salva Camps a base de arreones intentaran evitarlo. Pero no fue posible y en el último cuarto la máxima Segó a ser de 435

Aunque fue el Tizzata quien atasi gurio el marcador con un enceste del pivol. Vilà, la primera ventaja reseñable sería para un San Pablo que contraples de Dani Diez (dos coas seguidos y ocho puntos). Lapornik y un Pischer que junto a su labor de pivot en la pintura se iba a los siete puntos, colocó el 17-6 cuando el reloj estaba a punto de marcar el ecua dor del cuarto.

has entonces el entrenador visitante Salva Camps ya había realizado sus primeras rotaciones pero en tonces no dudó en agotar su primer tempo muerto y hacer más cambios para tratar de poner orden en un equipo que ni asocaba blen ni conseguia defenderse del endiabiado acieno exterior de los locales, porque casi todos los puntos habían llegado desde fuera.

De vuelta a pista Tizona anotó con una buena finglada en la piritura finalizada por el ala pivot serbio Si meumovió y en seguida robó balon gracias a una presión más intensa que aderirás terminó con el 3º ple liberado de Jordi Rodriguez. Un par cial deo - 5 en segundos y una mejora ostensible en la tensión defensiva, no sólo en la ptesión sino también bajo aro propto con los postes autos sáliendo de la cueva en las ayudas, que tuvo su confibridad en los siguientes minutos (xa 44 en el 9).

Sin embargo en el último minuto los foráneos comederos más erro res de la cuenta, algo propio a estas



Luke Flacher encara el ara ante Ramán VIII à. TOMÁS ALONSO

alturas de temporada, y esgrupo del entrenador loca Bruno Savignami lo casugo con un triple de Cuevas y una contra Brializada por Dan Diez. Al final as la

En el segundo acto y muy rápido un nuevo parcia de a-8 con dos tri ples consecutivos de Jacobo Díaz trajeron consigo el tiempo muerto de Bruno Savignani. De nuevo en Juego Jones y Lapornik acertaban de tres y el choque alzaba el vuelo con los dos haciendo muchos pur tos y vartos de ellos a la carrera, pero a ene juego curtosamente el San

Pabjo urvo más velocidad y al filo del ecuados de la manga ia distancia de diez puntos volvía a instalarse en el electrónico (41 %)

Eso no amiliano a un Tizona que con esa querencia una ta para correr aceptó el reto y subsó el ritmo, pero ahora la diferencia en el marcador si era importante y dos riples seguluos de Dani Dicz (Por emonces 4/6 en esa suerte) llevaron el choque a los banquillos para que Salva Camps aleccionara a los suyos (47-33 en el 6).

El perimetro comenzaba a ser decisivo y astio demostramo el visitan te Seoane y el local Corbalán, aunque el escolta argentino tambien se destapó con un precioso 2+1. El Tizona no había teaccionado tras el tempo mueno y el final de primer tiempo se le haría muy largo (oueva máxima con el 56-38 a fata de 1 tras triple de Barrera), atinque el ultimo manuto no fue malo del todo. Al descans, 58-43.

En eire incio el visitante Jone cogeria casi toda la responsabilidad del juego ofensivo de los suyos (Se fue a los 17 puntos tra sun triple) pero por parte loca, también Cremo reclamó su protagonismo y el

### FICHAJE El San Pablo incorpora a Roberts Stumbris

Roberta Stumbris (09/07/1993. Saldus, Letonia) se incorpora al juego interior del Silbô San Pablo Burgos. El ala-pivot de 2.00m ha sido internacional con la selección letona y dispone de experiencia en primeras ligas europeas, así como en la FIBA Europe Cup. El jugador letón arrancó su carrera deportiva en la primera división de Letonia en la campaña 2011/12, donde formó parte del BK Liepaja, antes de Incorporarse al Jurmala, equipo en el que permaneció durante dos temporadas. En la pasada lemporada, Stumbris formó parte de la niantilla del Hernes Den Bosch (Rélgica), con el que promedió 13,5 puntos, 7,2 rebotes y 2,4 asistencias, en la līga belga, y 14,7 puntos, 7 rebotes y 2,7 asistencias, en la FIBA Europe Cup.

San Paolo, manteniendo el nível de acierto desde el triple con Lapornia respondiendo a Stegerneijer, no tar dó en marcar una nueva màxima (72–53 en el 4). Ante tal panorama al Tizona no le quedaba otra que delender más duro y a esa tarea se aplicó con meritorio esfuerzo, lo que le sirvió para junto a los puntos de Ayoze Alonso volver a hacer la go ma y acercarse en el marcador (78-55 en el 7).

El San Pablo no se puso nervios y con un triple dei base trilandes Gud mundsson y el gigannue fischer haciendo de las suyas pegó un nuevo arreon para en apenas un minutos firmar un parcial de 8-o que eu ponia otra máxima con el 86-65 en el 8 y tiempo muerio o il gado de Salva Camps. Después Tizona me joró pero el cuarto terminó con otro mate de Fischer (Por entonces sa puntos) y un 88-70 en el larn noso.

Visto el resultado y todo lo antetio el partido parecia más que de cidido, aunque siempre quedaba en uego la primera plaza del grupo y el Tizona peleó su suerte (94-77 en el 27), peto al menos este domingo la superloridad local hábia sido y sible y en esta manga no tordarian en volver a demostralo liegando a los too puntos antes de cumplirse el manuto cinco (100-79 y TM de Sal ya Carnos).

va tamps).
El Tigona no reaccionó y caido en la lona lo siguiente que se vio fue una mixima de - 25 (no. 79). Sin duda un severo castigo que va no tendría vuelta atrás. A la conclusión (11-9).

child Salestanistanistes > Periodicipals & its discussive of the periodicipals of the discussive of the periodicipals of the periodicipal of the periodicipals of the periodicipals of the periodicipal of the per

MF NIEGO, y me rebelo con be y uve. Con be, porque no acepto al sanchismo redenior como forma democrática; y con v, porque lo digo a las clazas. Viene esto a cuento por la aventura personal personalisima - que gracia ese Comisario Montalbanol - que me Tocă vivir en vivo vivisano el Leves pasado. Acudi ai cócte, que este mi periédico suele dar con motivo de las Piestus patronales de Valladolid en la Levenca de Pisterga

Me encanta hacerlo porque prime to es la ocasión perfecta pura saludar a mis compañeros de periódico que me permiten ejercer la libertad de prensa. Segundo, para compactir en carne monal opin nescon is politicos sin distinción de afiliación, género, número y caso. Y tercero, para charlar con el publico que aún conserva intarta la sana costumbre del sa udo cordial sin

más implicaciones nutariales. Hasta aquí, miel sobre hojaçlax l<sub>e</sub>a cosa se torcio, al mentis en milíaero nterno, cuando me di cuenta de una insignificancia que pulutaba como pez en es agua en esos mornentos de es pasci niento y de canviyencia democratica en los que todo el mundo es bueno o aparentamos serio. Unos y ottos politici sy no nal ticos creven tes y gentiles, r'udadanos de a pie y de encopetado abolengo 3 ci mo si les habieran dado civerda para ocultar los problemas candentes en política - repetian la misma consigna, y que a m. me resulto sospechosa posu puntual ins stencia y unanimidad: «Hay que guardar las formas»

Totalmente de acuerdo; hay que guar darlas por elemental educación. Pero como servidor es muy puntilloso y muy puñetero con los conceptos, y sobre todo con las palabras repetitivas, cuan do por cuarra o quinta vez me basis tieron con ton.llo afable y con gestos bonachones la tetabila de que había que «guardar las formas», pues qué quieren que les diga... Pues que me senti concernido, y seña ado en el menu de "a cubiceta del barco jus to a unas alubias con ore

ja riguisimas: Amoñito. ofita que las olas del Pisuerga pueden barrer la cubier

Dejemos los angellsmos y vaya-mos a los distingos. Que esta expresion tan ecuá nime me la soltaran los del PSOE como militante consorte que soy, y además como un antisanchista hasia e zancajo pues p veo hasta normal. justo y necesario. Pero concedanme la duca del disidente como un matirago que hay que aguantar cuando las

# Guardar las formas

cosas en política se conciben maily sere suelven peer El mis-TIENE TELA mo Che Guevara, que era un criminal con perfume de Christian Dior a precio de sald sloadm taxones

ta claridad de ejecutor con un

tiro en la nuca al amane-

cer «no creo que sea-

mos panentes muy cer

canos, pero si usted es

cap z de emblar de

indignación cada vez

que se comete una la-

justicia, en esto somos

compañetos que es

mus impurtante». De

Pero que la mis-

ma consigna de las

formas me la repi

nerah in situ co

me un doerna los-

del PP-noso-

tros tenem s

que guardar

acuerdo también.

ANTONIO PIEDRA

las formas», me recul raba un Even seba durenn un convenci mienic de nattito a punto de ser inmolado en el Cobseo - me detó de medra. No sé...

manda manda, y su

enfuntades a del hom-

bre superior cuya in-

como si me die ma icc ciones de buen aparcamiento v como el no ruviera más remedio que aguantar o porque quien

> teligencia está más a la de lo humana mente detectable v soste uble Como opostelón, me sacó fuera de los estándates facionates del pensamiento democratico.

Eldiccionano de la lengua. la filosofia v

en la Instoria del derecho, deja bien claritas las cosas sobre lo que es una forma y guardar las formas. Teresa de Jesús decia que es una especie de trampantojo. Una forma no es más que una figura de nensamiento que define lo que es tina cosa en si y en cualquiera de sus manifestaciones, y que, curiocamente ha terudo valoraciones distinsas a lo largo de los a gios. Guardar as formas en democracia es una en telegicandeal que sost une las reglas del derech i del orden, del bren co man y del buen entend miento entre

Puera de aqui, eso de guardar las for mas implica una responsabilidad ca pital, pues tiene ena fragilidad moy delicada que hay que defender con una ferocidad nada complaciente frente a la intromissión de los tiranos o de cual quier otrave escad politica. Cuestion de prevalencias y de claridades incom patibles Unitrare noneg cali bertages, sino esc avi ades, Imponesus propias ideas, su justicia, sus ac tos, sus determinaciones, su propio orden, y sus formas de involución anthdemocrática can vocación de eterni-

Yesro en resumen, ea el tirano y nepote Sanchez er a su a ferrat va de mocratica de «neverita» desde su pri mer dia de mandato A sin guardat las formas más elementales, acabar conla unidad nacional: pactar con ladrones separatistas, y controdos los eneringos de España, colo uzar y env le cer las instructories democráticas has ta el crack consutucional más es trepitoso; cambiar la balanza de va lores de una sociedad que fue libre con la Constitución del 78: y dividir y subvertir a la sociedad con un lenguaje trufado de persistencias progres y de comportiones labetimes as

¿Y con esta carta de presentación tan impresentable, la leal oposición que preside Feijón, nos pide a los ciu dadanos libres guardar las formas. islucacion, mantener cerradas nues tras mentes como nuestras bo

> un tirano corrupto que alardea de tener «un goldernalianpio-? Ya es la de Nuestro ejemplo li terar o se mutre disectamente del vis a vis entre Pedro Crespo, el Aicalde de Zalamea dei siglo XVII, y un capitán i rano y libertino que quiso ser rey

cas ante las mansobras de

impune y que exigia bilateral respeto «Y agui, para entre los dos, si hallo harto paño en efecto,/con muchisimo respeto/ os he de aborcar. juro a Dios-





La radio musical IANÚNCIATE!

La mejar da les 88 y las 88 hasta bay

Burgos 105.5 FM

Tel. 664 341 053 burgos@agentes.kissfm.es

# **OPINIÓN**

CON LO español que yo me atento y cada dia veo más cosas que ine dan verguenza ajena de mipaís. España empieza a recorda bie a esas amagenes que vemos de Corea dei Norte donde os cudadanos, em je prados viextas ados hasta las trancas, apiauden gritan y vitorean entre lagrimus a su musik futer. Kim fing un No hay peur cosa que un pueblo anestesiado para manejarlo a, libre albedno de un megalomano porge Lass Borges escribió una vez que «hay que tener cuidad ) en elegir a los enemigos ne rique ach el flempo uno termina pa verendose a emisse. El presidente de gob emo de España hace riempo que eligin enent giv y aanque it git projahat su cadaver sacando, a de su tymba, a Dios gracias no fe veremos como si e gustaria i saludando a sus haestes desde la piaza de Oriente. A le que si estamos asistiendo es a esas muestras de

MÁS SE PERDIÓ mortrar un **EN CUBA IGNACIO** SORIA

### Soria is not Catalonia'

vicores had a safigura como amado lider La ultima en ###Villsmb enfermizo ha sido la portavoz nacional dei PSDR Exther Peña, que para Justifican lus benefictos fiscales bacia Cataloña concedidos nor su adalist como me teda de cambio

nor los lavores recibidos y que le nerro renseguir pernoctando un el palar inde la Moneloa. yinc a comparamos a los sor anos con los catalanes a cuenta de ya famoso Concerto catalan. Yes que estat unestes ado poubcamente como decta antes lleva al a arib omeo aubiribni area alo oubivibni exministra Monter qua no solia perde i el norte publicamente sin-tambien la perspect va de todo cuanto le rodea. Y el problema do es ya que os correugionarios del lider vornien cada dia soa sandez ante los microtonos nora demostrar amor eterno y evitar la ternida purga tan est echamente unida a cua quier opo de raud ismo, lo presio pante es que porte del puebio se crea tales parbar dodes y no vea lo que esta ocumendo, en Sona llevamos años sufriendo una gatoponte despoblación que lo nyade indrivique nos esta periodicando ser amente. Y en lugar de anacar al cien por cienas avudas perfdadas para le sempresarios de esios paramos casiellanos a causa de ja haja publicion que aqui su timos, e gobie la nos viene a comparar con-os dirigentes catalanes que lo que quieren es la llave de la caja para precisamente haver mas pobres y designales ann a territoric sicripto el macistro. Dura melaños, os separatistas calajanes aculiaron eso de "Catalonia sinoi Spain - Per y a realidad es que «Soria is noi Caralonia». Decta e, otro dia el serretano general de los sociálistas sonanos y a a sazon seputado por Sona del remo de España, que se babija malim - pretadoj a la portavoz suc alista en sus delit antes palabras. Y es que entre unos y otros pas quieren tratar como a verdaderos borregos e inoculamos rambién vía venosa la aestes a la que hacia antes referencia рага телет и рорці ясті з бато control. El que se deje que después по ве дисуст у соп este litro nateado, dos el articulo por acabado.

### AREL



### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



### SALAMANCA RINDE HOMENAJE A LA VIRGEN DE LA VEGA

Salamanca rindió ayer homenaje a su patrona, Santa Maria de la Vega, en el dia grande de sus Forias y Flosias. El obispo. José Luis Retana, presidió la sofemne y tradicional misa en la Catedral, a la que acudieron autoridades entre las que se encontraban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández

Mañueco, y miembros de la Corporación municipal, presidida por Carlos García Carbayo, informa Ical. El alcalde destacó el «amor incondicional por la ciudad- que une a los salmantinos, la historia y el talento ligados a la capital y a la provincia y la «preparación, angenio y perseverancia» de los charros.

ALEXALA DE GRIL DE LAS CONTES DE LASTIGLAN CILÓN MELALIZA DE DRO DE LA PROCINCIA "E SORIA" MELALIZA DE DRO DE LA CIU NAZ DE PORMA DIRECTOR FELIX VILLALEA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL#MUNDO**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADEIANA TUBARRI

DEDECTOR GENERAL EDITORIAL PARAD R. LAMO

MEDACTORES JEVE: s - That Perez

лемех ве вкожов Mikingrob Terrado (Local) Felo Toto (Local) Toto (Local) report or Toto (procto Natur Magnetarith v ORRECTOR COMERCIAL

JEFA DE ADMINISTRACIÓN Laura Marganares

Puligone Son Migder Sector at alle Alberta Errateur 43

DEPÔGITO LEGAL

GERKATE NASS ANTOSALABIAS

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

particle of the supposes

Larren 9 de Septiembré de huña, teste pernalti socia e dente sensera e marcatableme de un Sabil Nace di una cipabili sociale dente

# Soria comparte médicos con más hospitales para cubrir carencias

El modelo de contrato mixto entre provincias está en marcha hace medio año y «funciona», destaca el gerente de Asistencia Sanitaria . Siete de los 11 MIR de Familia que acaban se quedan en Soria

MILAGROS HERVADA SORIA La falta de médicos hace necesario buscar fórmulas alternativas para cubrir sidades y el Complejo Hospitala. rio de Soria se han aumado a la modalidad de contratos mexos de facultativos que son compartidos entre los hospitales de mayor y menor tamaño de Castilla y León. «De este modo se trabata en red», destacó el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, quien apuntó que este mode lo, que lleva en marcha unos seis me ses, «esta funcionando», vison vanos los facultativos compar Idos y en distiptas especialidades, como erruma y

cardiulogia. Asimismo, siete de los a MIR de l'a manque acaban su tormación han decidido que darse con con tratos de flueltzación de tres años, Pag y



### TALENTO SORIANO EN EL OTOÑO MUSICAL

El Otoño Musical Seriano vivió ayer uno de los momentos más emocionantes. Le tocaba el turno a la Javen Orquesia Sinfonica de Soria, el talento autóctono sobre el escenario del Palacio de la Audiencia. Acudió a su habitual cita con el festival en un concierto maturino y baro la

dirección de Juanha Pérez, con música de Hobs. Mozart y Dvořák. El trompista soriano Luis Fernando Nuñez fue el trompa solista.

## Las agresiones sexuales aumentaron una media del 15% en Castilla y León

Valladolid registra la mayor subida con un 27% más y caen en las provincias de Sona y Segovia

VALLADOLID Los auresir nes sexuales se disparan-

en Casulla y León en el primer se mestre de laño con un aumento del 14.4% segun lo refleja el ultimo Ba ance de Criminalidad publicado por el Minasterio del Interior. La provincia de Var adulid, donde se cometie

ron 71 agresiones sexuales, 15 más que en las sets primeros meses de 2023, registra la mayor subtida absoluta en la Coman dad con un 27% más. Este apo de debtos sólo caca en las provincias de Soua, con una bajada de 23 % y en la de Segovia, con un descenso del .1.1%.



(株) BODEGA ma ABAD

www.bodepadelabad.com

### Montes de Soria expide 846 permisos de recolección de setas en apenas cinco días

Montes de Sona ha tramitado 8x6 La encras de lecolección na cológica en apenas cinco días, ante la previsión de un «buerusimo» inicio de campaña, como prono tica Cesefor En los altimos (5 di as. la asociación que gestiona el Parque Micologico más grande de España con 165,000 hectareas y os rocalidades vinculadas trami to 1.039 permisos, frente a las 346 que se consideron en 2023 en las mismas fechas. La mayoría ban sido de recolectores locales. 199, 4

### Quintanilla de Nuño Pedro recauda 12.000€ para la reforma de su iglesia

Outranilla de Nuño Pedro sólo cuenta con una veintena de vecinos, población que se multipuca en vetarios y han sido sus dos asociaciones locales las que se han encargano de recaudar 12.145 euros para compietat el dinero de la reforma de su iglesia.

El Impuesto sobre Vehículos de la capital está entre los más bajos de España

### SKYRUNNING



La selección española logra 5 oros, una plata v un bronce en el Mundial

# Soria comparte médicos con otros hospitales por la falta de profesionales

El modelo de contrato mixto entre provincias con mayor y menor actividad está en marcha hace medio año y
«funciona», destaca el gerente de Asistencia Sanitaria, beneficiando a la sanidad soriana que cubre carencias

MILAGROS HERVADA SORIA

La falta de médicos hace neces no buscar fórmulas alternativas due permitan cubr i las necesida des en hospitales donde, por dife rentes razones, es difícil atraer a estos profesionales. El Complejo Hospitalario de Sorta se han suma do a la modandad de comratos mix tos de facultativos que son com partidos entre los centros do ma yot y menor tamaño de Castilla y León, un modelo en marcha en so da la Comunidad Autónoma pero que en Soria está temendo una mayet incidencia, sobre tody porque tiene carácter voluntario por par te del profesionar, como matizó el gerenie de Asisiencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, lo que in dica que hay disposición por par te de dichos facultativos de acudir a Soria con esa modal dad »De ente modo se trabaja en ted y es de agradecer a los hospitales esta posibilidad» destacó el responsable de la sanidad sonaria.

Vicente apunto que este mode lo, que lleva en marcha unos seis meses, «está funcionando», y son varios los facultativos comparti dos y en distintas especialidades

es el caso de civagia donde se viene arrastrando un problema des de hace meses pues aunque a planil la está cubierta al cien por cien, aseguró el gerente, de los diez en activo, seia están exentos de realizar guardos porque han aupera do ya la edad de 55 que les permite eludirias. La sandad sortana lanzó un SOS a primeros de año y lle garon ciru anos procedentes de Butgos que realizaban seis guar das para parchear el agujero

El refuerzo actua, es de dos ci rujanos compartidos con el hospita, valiscietano Rio Hortega ya con la modal dad de contrato mixto. El servicio de cirugia también se ha visto complementado con otros dos profesionales, pero en este ca so a tiempo completo, como punta aliza Vicente.

Cardiologia es otro ejemplo de contrato m.xto «Son tres profesio nales que vienen una semana ca da uno, compartidos con Vallado I d», indico el gerente. Y también ocurre en traumatología, igualmente procedente del Rio Hortega.

Toda estas incorporaciones for man parte de un proceso de fide lización de profesionales en el Compleja Hospitalario de Sorta por el que se les ofrecen contratos de tres años así como facilidades y financiación de diferente formación de posgrado y la participación en proyectos de investigación de manera que además de iniciar su an entra que además de iniciar su an



El Hospital Santa Barbara recibe a médicos de otras hospitales de la Comunidad. MARIO TEJEDOR

dadura profesional desde el punto de vista asistencial, los seleccionados puedan continuar con su formación clínico-lavestigadosa.

En Sorta se ha fidelizado profe sionalea en traumutologia a tiem po compteto, en oncologia, medi cina de trabajo, dos pediatras, un médico de unidad de currados in tensivos, principalmente

Mención aparte merece el servi cio de psiquiarria, donde rambién la sanidad soriana ha conseguido un refuerzo para rendzar las guar dias, ya que la falla de profesionales se vicine arrastrando desde ha ce meses. Se da la circunstancia de que las dos piazas convocadas en el ultimo proceso de selección de personal se cubrieron, pero ningu no de los dos profesionales se ha lincorporado finalmente, por lique el problema sigue persistiendo.

Vicente aseguró que el Compie Jo Hospitalario de Soria se encuentra actualmente por encima de la plantilla orgánica, de media, pero eso no significa que haya especia lidades donde hay déficil. "Por ejemplo, én oncologia la plantilla es de cuatro y se ha fidelizado un quimo oncologo, así que estamos por encima, pero en psiquiatria y otorimo hay falta porque hay pocos profesionales de estas especia lidades», explicó el gerente de Soria. En radiologia también se arras ca el deficir de facultativos, sin em bargo en este caso la solución es

más fácil porque se pueden «subcontratar algunos servicios. Las lecnologias permiten asumis procesos alternativos», matizó VI cente, de modo que la prueba se realice en Soras pero la interpretación de los resultados pueda hación de los resultados puedo don de se encuentra el radiologo.

### Tres cardiólogos vienen una semana cada uno desde Valladolid

### En cirugía son dos los especialistas compartidos con el Río Hortega

La situación de la plantilla en Atención Primaria «tampoco es mala», contidetó el getente, con «casitodos los cupos cubiertos» puesto que se ha reforzado en Covaleda. San Leonardo y El Burgo de Osma cuando ha sido necesario

Valoró el recurso de los medicos externos que ayudan a la hora de realizar las guardias. «Es algo po sitivo. Nos tenemos que apoyar en los externos porque no tenemos profesionales. Ojalá quisteran estar en plantilla pero ellos vienen cuando quieren, marizo. Este modelo de médicos de familia procedentes de otras comunidades próximas lleva tiempo ya utilizando-se, como otra de las soluciones al ternativas que es necesario aplicar para continuar ofreciendo el ser vicio con normabdad

# Siete de los 11 internos residentes de Familia que finalizan su formación permanecerán en Soria

M.H. SOR

La pandemia de covid ubagó hace va cuarcoaños a los medicas anizonos e sidentes. MRL de la especialidad de Familia y Comuniaria a comenzar las clases más tarde y en lugar de finalizar el juno, como otras promociones, lo harán a finales de este mes de septiembre. La buena noticia pa rar la sanidad soriana es que stete de los II que fina izan ya su formación engrosadan las plantillas de la provincia. Ya han manifestado su intención de quedanze, e incluso podría ser que um octavo residente también opte por permaneos en Soria.

Tendrán un contrato de fideliza

ciún de tres años como médiose de àtea, es decir, para cubrir las guardias, vacaciones, permisos, etoétera. El gerente de Asistencia Sanxana de Soria, José Luis Vicente, se mostró pradente hasta que dicha relación se lor natire cuando los resistentes concluvan en unas semanas.

La previsión es que varios de ellos se destinen al servicio de utgencias, dos irán al medio rural y otros dos a centros de salud de la capital. «Nos alivia mucha, para la estructura es un talmente positivo», recalcó el geren re sobre este refuerzo de medicos en un contexto general de falta de facultativas. -En urgencias ha sido un verano dificil, et hecho de fidelizar piantilla siempre es positivo, y de esse modo cambién estamos preparados durante el años, matizo. En el caso de los centros de salud de la capital serán un apoyo fundamental dada la constante rotacion de facultativos, mieotras que en el medio rural permitorán cubrir vacantes sobre todo en Pinares y San Esteban de Gormaz, las freas por las que han mostrado predifeccion.

Vicente explicó que el proceso de fidelización de los MIR parte de una encuesta que les realiza Sacyl en la que les pregunta a quieren con tinuar y dónde En este caso, son siete los residentes de Medicina Fami liar y Commitaria los que han mos trado su preferencia por permanecer en Soria, cuatro mujeres y tres varones.

Por otro lado, el gerente aseguro que el verano transcurrió ocon cierta normandad» en la sanidad soriana, que cada periodo estival tiene que asumir el incremento de población de verancantes, sumado a las vacaciones de los medicos, «Se ha hecho un gran esfuerzo de los profesionales, conel apoyo de los residentes que han prestado apoyo en urgencias como en Atención Primaria», afadio.

## **SORIA**

# Montes de Soria expide 846 permisos micológicos en apenas cinco días

La asociación señala que en los últimos 15 días ha tramitado 1.039 licenciaas de recolección de setas, frente a las 346 contabilizadas en las mísmas fechas de 2023

SHIELD

La buena campaña micológica prevista para este otoño ha animado ya la solicitud de permisos de recolección. En los primeros cinco días del mes de septiembre, la Asociación Montes de Soria ha expedido ya 846 licencias para el Parque Micológico más grande de España con 165,000 hectáreas y 95 localidades vincula

Y es que la campaña micordeica de otofio se presenta »excepcional» en Soria, segun la Punciación del Cen tro de Servicios y Promoción Pores ta, y de su industria de Castilla y Le Ga (Cesefut) se avanza que se preve un inicio de campaña «buenisimo» en cuanto a producción en las altimax dos semanas de sentiembre. Previsib emente serà buena en el conjunto de Casulla y León, donde la campaña de otoño es la más im portante en lo que respecta a producción y variedad de especies. Las provincias provincias bendecidas por las sucesivas danas serán las más beneficiadas, y especialmente Soria y Burgos, donde ha llovido durante naeve dias de forma abundante v progresiva

Este año por San Miguel (29 de septiembre) en Soria y Burgos ha bra abundancia, poy tanto, de mi gueses o boletus

El gerente de Montes de Soria, Joné Antonio Vega, detalhi que, en los u timos 15 días, el colectivo tramito 1039 permisos, frente a las 346 que ne expidieron en 2023 en las masmas fechas. La mayoría de los permisos expedidos han sido de recolectores locales, «La campañs se prevé bue



Recolectores micologicos en una imagen de archivo, MARIO TEJEDOR

rusima en su inicio. Ha llovicio de for tra progresiva y el suelo ha cargado humedad. Además, las temperatutas son idónesa para que las especies fructifiquen y las granizados puntuales que se produjeron a mediados de agosto favorecen aún más la fructificación de especies».

Los montes de la región producirán boletus de diferentes especies, angulas de monte, rebozue 10s. setas decardo y amanitas. Attenás, en 15 días también puede ha-

ber alguna fructificación de niscalos.

Para recolectar aetas en Castilla y León en necesario expedir el pertrai so correspondiente en ayuntamien tos y puntos oficiales; existen imites de recolección por persona, día y tipo de permiso; y es necesario no recolectar ejemplares muy maduros. El Decreto de Castilla y León reconienda no pisotear o estropear tas setas que no vayas a consumir y exige al recolector que respete el mun

te con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del bosque

### PRESIÓN RECOLECTORA

La Asociación Montes de Sona no contempla de momento poner límites a la expedición de permisos para frestar la presión recolectora en los bosques de la provincia. En ese sentido, el gerente undicó que si bien existe presión recolectora en deter na nadas zonas y en determinados thas, se tribata por dar a conocer-

otras zonas productoras de setas en tre los pucoturistas y recolectores lo cales. «Creo que se ha dado publici dad a determinados sitios y se tra baja por dar información a conocer Indas las zonas reguladas nara re ducis la presión. Además, se intenta dar información sobre otras especies de interés con valor comes tible. Nesotros cuando nos llaman por telefono les damos a conocer otros territorios del parque para que los micotuzistas se distribuyan por los bosques», resultó, para reconocer que solo se puede controlar la presión a través de los agentes me-

dio ambientales y del Seprona.

Desde Montes de Soria se precisa
que la recolección causa «fiebre» entre los micoruristas, y señaió que debe baber voluntad entre las administraciones para traba, ar en el mís
imo sentido y aio intrentar «dar publicidad» a determinados sitos.

El Sistema de información geografica sobre la producción, aprove chamiento y ordenación del recursomicológico en Casulla y León (Mi codaca), calcula que en la región puede haber 567 715 recolectores lo cales. Además, la importancia del recurso se refleja en que dada la capacidad de recolección potencial eslimada, en la Comunidad pueden generarse hasta 65 millones de euros al año en rentas directas a los recolectores por la compraventa de las principales especies comerciales.

El inicio de la fructificación de las especies otofiales de hongos silves tres comesibles se ve influenciada, en gran medida, por el régimen de temperaturas y precipitaciones registradas en los meses de otofio (septiembre y parte de octubre principalmente) que finciden directamen, e en el estado de reserva de agua de las capas superiores del suelo.

La producción micológica depende en un 60 por ciento de la humedad del suelo. Ademas, el estado fisiológico en el que se encuentra el árbol al que están asociados y los orgahismos que viven en el suelo (bacterias) también condicionan la campaña.

# Agosto deja su temperatura media más alta registrada en Soria a pesar del abrupto final con las tormentas

La Aemet la sitúa en 23,3 grados, aún a cierta distancia del récord absoluto de julio de 2022

A.C. som

El reciente mes de agosto batió un nuevo registro climatológico en Soria, con la temperatura ineda más am para el octavo mes del año des de que hay registros. Las nume rosas jornadas de calor concatena das hiciertos que la cira llegase a los 23,3 grados celsius según los apuntes de la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) ya publicados en su página web. Todo ello a pesar de que el mes terminol con un descenso de temperaturas motivado por la presencia de tormentas notables.

No obstante, año sigue Tejos del máximo historico de un mes en So ria. Este dato se corresponde conjulio de 2022, cuando la media de las temperaturas dejó 24,4 grados, 11 más que en el pasado mes. Cumo contraste la media de temperaturas más bajas registradas duran teun mes está en 2,5 grados, medidos en febrero de 1956

Sin embargo no se batió el récord absoluto de calor registrado en un momento puntua. Eldía más cáldi, de un agosto soriano desde 1943 fue el 9 de agosto de 2023, cuando se al canzarion 38,9 grados en el observatorio de la Aemer de la capital. También el año pasado la media de las máximas supuso un récord, con 31,9 grados. Con algunos datos aun pendientes de publicación oficial, todo parece indicar que en este año la cifra no la ha rebasado.

La explicación puede estar en la sucessión de dias de bastante caior, que apenas do megua en torno al puente del 45 de agosto y en los áltumos compases del mes. Hubo no ches en las que en la capital no se bajó de los 20 grados, lo cuai se considera noche tropical además de contribur a que las medias sean attas.

### **CALORY HUMEDAD**

Ya en clave autonómica, la Comunidad Autonoma de Casolla y León registró un mes de agosto «muy cálido», con una anomalía de «2.3 grados respecto al valor medio para el octavo mes del año, y humedo, con un superaivi en este caso del .8%, informa Europa Press.

Así consta en las primeras infor maciones publicadas por la Aemet sobre el avance climatológico del mes de agosto del año 2024 en Cas tika y León que fue «muy cálido» y «hunsedo». Una humedad que tarra poco fue excesiva en el caso concreto de Soria salvo en casos puntia les, como las turmentas incluso con granuzo que se dejaron sentir eb los compases finales. Por ejemplo el embalse de la Cuerda de Pozo co menzó el mes por encima del 68% de su capacidad y lo terminó con un 58%, perdjendo to puntos en un mes. La caida es la esperable consultan do la media de la altima década, ast que las aportaciones no fueron especialmente sensibles.

De cara a los próximos días las previsiones contrastin con los calores de agosto. No hay episodios de lor mentas a la vista tal y como ocurrió con el cambio de mes, pero las temperaturas seguirán moviéndose en valores suaves, más propios del oto foo, que astronómicamente llega en dos semanas aunque meteorológicamente ya esté aqui.

En la semana entraine solo se esperan lluvias para en sueves día 12. con un 90% de probabilidad. El resto de dias no se contempian y sólo el viernes hay un 10% de opciones de que carga algo del cielo. Las temperaturas máx mas no legarán si quiera a las medias de agosto. Este iunes se presupone el día más citli do de la semana con 23 grados en la capital, pero un paulatino descenso las dejará en 14 ya para el viernes Respecto a las minimas, estarán en torno a ros 5-7 grados aunque para el sábado podran descender a va lores muy cercanos a la hetada. Septiembre parece resarcir el calor.

# La capital, en la parte baja de la tabla en el Impuesto sobre Vehículos

Dependiendo de los tramos, Soria se sitúa en entornos de Teruel, Albacete, Cuenca, Orense o Alicante y destaca en las cuantías baratas de los elementos más potentes

JOSÉ ÁNGEL CAMPILLO SORIA

E Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecanica en Soria sigue siendo uno de los más baratos de España de manera que la capital. se encuentra en la parte baja de la tabia de las ciudades españolas en cuanto a sus cuantias. Dependien do de los tramos y del tipo de vehi calo, el resultado en Soria oscila entre los puestos 30 y 45, lo que significa una de las referencias más bajas de las capitales de España. en una estadística que incluye las riudades autónomas de Ceuta y Mehlia. En el caso de Soria, se advierte que a meuida que auroentan los caballos fiscales o los cen time i ros cúbicos de las motocicle rax el fiziou esto es menos en comparación con otras ciudades

La capital soriana se encuentra dependiendo de los tramos, en en tornos parecidos a Teruel. Albace le, Guenca, Orense Albacaçte o Segovia, siendo los niveles de Teruel los que con mayor frecuenca viene a contration de Soria.

De la elaboración de los datos del traba, o llevado a cabo por Automovilistas Europeos Asociados ec desprende que, en el caso de los coches, los 22, fecuros que se abo han en Seria hasta por oche caba llos fiscales son similares a las referencias de Terue., Segovia, Cuencia Altrante o Pamplona. Aquí Sona ocupa el puesto 30 de la tabla mientras que en el salto de ocho a 1.99 cuballos lo hace en el 31,59,84 euros, similares a León. Segovia Cuenca, Alicante y 1.20).

En lus escalones superiores, la



Trafico en la avenida de Valladolid. MARIOTEJEDOR

rebaja sortana es más considerable, ya que se coloca en los pues tos 37.43 y 45 de España. Se trata de los tramos de 12 a 14,99 caballos fiscales de 16 a 19,99 y de más de 20. respectivamente. Las corren pondientes cantidades son 126,33,157,37 y 196,68 euros. En todos los casos, unas cotas similares a las de Teruel, mientras que de 12 a 15,99 entran además Cuenca y Orenacmentras que Córdoba y Segovia se significan en un papel parecido al de Sorta en el tramo de más de 20.

En cuanto a las motocicletas y clciomotores, las posiciones sorianas oscilan entre los puestos 31 (ciclomotores) y 42 (más de tudo centi metros cúbrios). En el primer casa los 7,76 curos de Soria se asemejan a Granada, Teruel, Segovia. Al cante. Orense o Logrofio). Y en el segundo los 106,38 euros se acercan a Albacete. Cuenca, Orensey Teruel. Haata 125 centímetros cúbricos se abonan otros 7,76 euros, con coin cidencia de ciudades y un puesto 34 en la parte baja de la tabla. Almeria, Sevilia, Teruel, Burgos. Segovia o Albacete están en el es calón soriano (13,29 euros, puesto 40) en el tramo de 125 a 240, mien tras que en el signiente (hasta 409 conzó.61 euros en Soria, en el puesto 40) están Sevilla, Zaragoza Palencia, Orense o Maond

Por ultimo, entre 500 y 1.000 cent metros cúbicos, el desembolso soriano de 53.5 curso (puesto 38) se parecea lo que sucede en Teruel. Jaén. Albacete o Segovia.

### Antígona se felicita por el nombramiento de Isabel Perelló

«Desde la Assiciación Antigona nos congratulamos por la elección de Isabe, Petellé Doménech, como Presidenta del Consejo General del Poder Judicial y por tanto, del Tri bunal Supremo». De esta manera saudaba la entidad de licha contra la violencia de género el nombramiento de una mujer al frente de uno de los poderes del Estado. -Recordando las laboriosas nego ciaciones para que, por primera vez en la historia de ambos orga nos, el alto cargo fuese ocupado por una mujer, cabe destacar su largo recorrido profesional, como experta en el campo contencioso. autoholstratiyt. Entre otros luga res, su curriculo muestra su paso por el Tribunal Constitucional y desde 2000 Mutrahaio como ma gistrada del Tribunal Supremo» sefició Antigona en un escrito.

Por otra parte, «también en es tos ultimos meses se están escuchando declaraciones por parte de miembros dei Gobierno sobre la necesidad de tempyar el Pacto de Estado contra la Violencia de «é nero. Tras un año en el numero de asesinatos de muteres, ha ido aumentando ante lo que parece (mpotencia de las instituciones para frenario» «Si no toto, al menos con una unnortante fixura de techa de cristal judicial, espe ramos una especial sensibil. dari de la nueva Presidenta de COPJ, para apoyar sin fisuras e. conjunto de medidas que des de au ámbito, son esenciales para asegurar la vida de las muteres, y sus huas e hitosa Ind có Antigona.

# El PSOE reclama al PP que implante ayudas diferenciales dentro de sus competencias regionales

Las ayudas de funcionamiento «han beneficiado a más de 22.000 trabajadores»

J.A.C. SORIA

Los socialistas socianos recordaron ai PP que el compromiso del Gabierno es de 13 millones de eu ros en reducciones de cuotas a la Seguridad Social en Soria que be nefician a 23,000 trabajadores y autónomos. Señalaron que los populares no están para «das tecciones» y le volvieron a pedir que aplique ayudas diferenciales dentro de sus competencias en Castilla y León.

RI PSOE de Soria volvió a rei terar que el Gobierno de España «está demostrando su compromiso con las compresas y autónomos de So ria con los 13 millones de euros que están suponuendo las reducciones en las liquidaciones a las cuotas de a segutidad Social». En menos de dos años de aplicación «estás ayudas han beneficado a más de 22.000 trabatadores y cási 300 autónomos y por lo tanto el dato mata el relato del PP, en boca de su secretaria general», expresó el PSOE en un comunicado en respuesta a las declaraciones de Cuca Gamarra en su reciente visita a Sona.

Para el PSOE soriano, «los populares critican esta apuesta que por primera vezas hace desde el Gobjer no central por los territorios con menos densidad demográfica mientras el PP no pone medidas contradentes ni financiación para com pletar estos fondos dentro de su ámbitu competencial en la comunidad



El secretario general del PSOE soriuna, Luis Rey, MARIO TE BOOR

de Castilia y León.» El partido indicó que «m esta ocasión la señora Gamarra viene a pasearse por Soria acompañada de dos consejeras de la Junta a las que pediriamos que como mínimo pusieran la misma cantidad para autónomos y empresas de Soria que lo que están suponendo las ayudas al funcionamsenlo, y por cierto una institución, la de la Junta de Castilla y León que ni aquiera ha sido capaz de aprobar una Ley contra la despoblación.

«E. PSOE está demostrando la importancia que otorga al Reto Demográfico y por primera vez en la historia de nuestro país ha astuado aspolíticas para combatirlo como un astuato de Estado y por lo tanto hastecciones que puede dar el PP en esla materias son pocasa, concluyo.

En su visita a Soria. Gamarra calificó de «indecencia política» por par te del PSOL el equipar las ayudas de funcionamiento de Soda, Cuenca y Teruel con lo que denominó »cuponazo independentista».

## **SORIA**



Lo Joven Orquestu Sinfonica de Soria regreso fiel a su cita al Otoño Musscal Soriano. La avrupación contó cun la dirección de Juanbo Pérez. catedrática de Dtrección en el Conservatorio de Castellon y con una amplia experiencia profesional. El trompista soriano Luis Fernando Nuñez, trompa solista de la Orquesta Sinfónica de Rilban desde aois, interpretó el Concierto para trompa a º 3 de W. A. Mozart El programa se completé con A Somerset Rhapsody de Hoist) la Sinfonia del Vaevo Mundo (Dvořak). MONTESEGUROFOTO

# La Joven Orquesta de Soria llega al Otoño Musical

Dianto Reed Quintet toma el relevo el martes en el Aula Magna

La Joven Orquesta Sinfonica de Soria cumplió con su cita con el festival del Oroño Muscra Soriana con un programa con obras de riolist Mozart y Dvofás. La agrupación que dingió Juanba Pérez es desde 2003 una oportunidad para que los jóvenes músicos sorianos puedan pomer en práctica sus babacadeas teóricas en un completo marco musical. Su actividad se desarrolla en periodos no lectivos mediante con centraciones o encuentros re unendo a los jóvenes musicos ba Jo en techo común en el que se au na trabajo musical (con profe sotes de reconocido prest gao para la preparación de los distintos programas) y el fomento de la con Vivencia y las relaciones — intandas

El fest val se toma hoy un respato para regresar el martes en el Aula Magna Tirso de Mona Allas 20.00 horas està prevista la presencia de Dianto Reed Quintet, con el programa tituado Pour la postérne.

Compuesto por Maria González Bullón (oboc): Ovide Marii Garasa (saxofón): Maria Losada Burgo(fagot). Erik Steven Rojas Toapania (da innere bajo) y Maria Luisa Olmos Ros (clarinete), es un grupo de cámata ganadores de númerosos concursos nacionales e internacionales. Dianto Reed Quintet ofrece un nuevo en fogue del tradicional concierto de musica de cámara, transformando lo en una experiencia más interactiva. En sus actuaciones nuegan con los contrastes y electromento sorpresa, además de incluir escenografía y corcografías que ayudan a crear una mayor conexión entre la audiencia y los músicos

El programa que ofrecerá al pubico sonano dentro de Oroño Musical Soriano está compuesto por obras de Stravinski Satte Falia y Schneemann.







## **PROVINCIA**



Obras en la iglesia de Quintanilla de Nuño Pedro, RAQUE, FERNANDE2

# Quintanilla de Nuño Pedro se moviliza para arreglar su iglesia

 Rafael Muñoz es el párroco de la localidad y el que ha impulsado el movimiento vecinal también en otras localidades como San Leonardo o Santa María de las Hovas

RAQUEL PERNÁNDEZ QUINTANILIA DE NUÑO PEDRO igual que hiciera con la ermita de la localidad de Santa Maria de las Hoyas y con la iglesia de San Leo nardo de Yagüe, el párroco Rafael Muñoz, en estrecha colaboración con la Diocesis de Osma Soria- ha impulsado un nuevo movimiento. vecinal para salvar el patrimonio ar quitectónico de la provincia y, de suc vo, ha conseguido una respuesta una name por parte de centenares de per-8) nas para restaurar otra igies a

En esta ocasión es la iglesia de Ocamanilla de Nuño Pedro, pueblo perreneciente al parrido judicial del Burgo de Osma. la que ha congrega do un movimiento vecinal con el que se han logrado el 25% del coste total de la obra que tiene que aportar la parroquia, dentro de un proyecto que Burna un total de 48,582 euros. El res



Los trabajos van a buen ritmo, según confirma el párroco, R.F.

acuerdo entre la Diputación de Soria y el Obispado.

Lo más impresionante de todo es

que este nuchio sólo cuenta con una veintena de vecinos, población que se multiplica en verano, y han sido se han encargado de recaudar fondos y donativos para conseguir esos 12.145 euros para completar el dinero necesario para estas obras, que ya

están en marcha en la parroquia de la Degolación de San Juan Bautis-

Las obras comenzaron hace algunos días y también fue destacable en ese inican el trabajo de los vecinus de Quintantila para preparar la glesia para la reforma, «colaborando en todo momento para recolocar los bancos del interior y cubr r y proteger los retablos para que coian el menor polvo posibie», explica Rafael, añadiendo que «la respuesta de las dos asociaciones locales para recaudar fondos ha sido increi

La reforma se está centrando sobre io<mark>do en el arregio del tejado, «que</mark> era lo que estaba en peores condi ciones», tal y como explica el párro co. «Se está colocando nuevo ente ro de madera. En estos días en los que ha liovido se hanten do que parar los trabajos y se ha cubierio la re chumbre con lonas Aumasi, las obras van a muy buen ritmo y si el bempo per v. e man tápido».

Esta glesia se sama a las que ya han sino restauradas con movimien-tos vec hales. San Leonardo de Yagüe es otra de las parroquias que con siguio este año e 25% de, coste de las obras. En ese caso mada más y nada menos, que cerca de 40.000 euros dentro de un proyecto que sumaba un rotal de 200.000 euros para consoudar el edificio, arreglando las grietas existentes en una de as bovedas centrales de la iglesia.

En Santa Maria de las l·ovas. Ra lael Mi ñoz también impu 50 ° 10 inovintiento vecinal para reformar a ecrnita del Santo Cristo de Miranda. Entre otras nosas, las obras se centraron en la reforma de su cubierta, que se encontraba en es tado avanzado de deterioro. Una meora que fue posible gracias a la implicación del todo el pueblo y a la parrequia de Nuestra Señora de ta Asunción de la localidad, que con siguió recaudar una importante cantidad del presupuesto total a base de donaciones

Concretamente, se recaudaron t4.000 euros, que sumados a los 24.000 euros aportados por el baldio de Santa María de las Hoyas à los (3.000 euros aportagos por el Obispado se logró conseguir la cantidad necesaria para Bevar a cabo o restauración



sus dos asociaciones locales las que

## Día grande en las fiestas de Valvanera en Fuentetoba

Puentetoba vivió ayer el día grande de sos Bestas en honor de la Virgen de Val. vanera con la celebración de la euca ristia en la iglesia de San Martin de Tours, con procesión y posterior su basta de barrzos y roscas. A continua ción, los vecinos y visitantes se prepataron bara nos counta bobnist due permitió reencisentros ya en los ultimos dias det vesano. Los más pequeños pudieran divertirse en el encierro infantii y por la tarde la actuación de Manachis puso el toque musical

Uno de los momentos más ma traudinarios de estas fiestas se vivió en ia tarde de i viernes, cuazido comenza. ron los festejos, con una parrillada popular seguida de la verbena. El sábado destacó la actuación de la Banda Municipat de Musica y el desfile de disfraces infantil. Para hoy está prevista la misa de difuntos y por la tarde, jue gos populares



El encierro infantil celebrado nyer animó a pequeños y grandes en Fuenteioba. MONTESEGUROPOTO

# CASTILLA Y LEÓN

# Las agresiones sexuales siguen al alza en la Comunidad con Valladolid a la cabeza

- Castilla y León registra en el primer semestre un 14,9% más de delitos contra la libertad sexual hasta los 309
- La provincia vallisoletana lidera el aumento con 15 más Los robos de vehículos, los que más suben, un 20%

RICARDO GARCÍA VALLADOLIO
Castilla y León ha sido durante el primer seriestre de este año más in segura de lo que lo fue en el mismo intervalo de 2023. Y lo es por poco, to 4%, aunque Lamblén de forma objetiva, ra, y como pone de mani efesto el ultimo Balance de Criminabdad publicado por el Ministerio del Interior donde figura que anos de los delitos que más han au mentado en la Comunidad son los que van en contra de la libertad se xual de las personas. En otras palabras, las agresiones sexuales, que las este anas vez mas viselventa aunite ital.

Entre enero y junio del presente ejercicio, en Castilla y León se han registrado 309 agrestories sexuales, cuarenta más que las 269 que se con tabilizaron en el primer semestre de 2023. Además, ese aumento en tér minos absolutos trene especial in cidencia en la provincia de Valiadolid, que pasa de 56 a 71 agresiones, lo que supone 15 más, el mayor aumento de la Comunidad.

En territros relativos, el aumen to de las agresiones sexuales en Casulla y León es sign ficativo con un 4,9% más, muy por delante del 4,8% nacional, y convirtiendose en los se griedos de itos que más se incrementan en el territorio de la Comutidad en el primer semestre del año.

Mieptras tanto, también en tér minos relativos es Zamora la provincia en la que más crecen las agreatorica acxuales con un 46.2%, aun que en este caso pasan de 13 a 19. Al go similar ocurre en Palencia, segunda de la lista con una subida del 36.4%, pero en la que las agresiones sexuales pasan de once a quince. La tercera subida más acusada es la de Burgos, con un 36.4% más, seguida del 26.8% de Valladolid, el 14.6% de Salamanos, el 9.1% de Ávila y del 3.4% de León

Por el contrarlo, solo hay dos pro vincias en las que las agresiones se xualas se redujeron durante el pri mer semestre del año. En Sorja descendieron un 23,5%, insentras que en Segovia lo hicieron 11,1%.

Conviene señalar que el Balance de Criminalidad que publica trimes tralmente el Ministerio del Interior recopila los danos de Policia Nacio nal Guard a Civil y eserpos de Po licia Locus que facilitan datos al Sis tema Estadistico de Criminacidad Igualmente, las cifras del departa mento que dirige Fernando Gran de Marlaska diferencian, dentro de ese anastado de delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales por penetración por un lado y resto de delitos contra la libertad sexual por otro, siendo estos segundos mucho más frecuentes.



Un agente de la Policia Nacional conduce a un detenido junto a un coche patrulla, en una imugen de archivo. 🖰 💥

Y más allá de este tipo de debtos que llaman la atención por su gra vedad y por estar stempre de actualidad, hay otros que crecen todavía más, aunque en este caso son contra las cosas y no contra las personas. En este sentido, las sustracciones de vehículos aumentaron en Casulla y León e- primer semestre del año un so.9%, passando de 226 a 271, es decir. 45 más.

Por otro lado, el tercer mayor in cremento de Castilla y León se produce en los ciberdelitos, que crecen un 8.6% hasta situatse en los 12.876. En este apartado predominan las estas informáticas, que suben un 8.1%, mientos que otros ciberde tos, aum que suponen una parte mucho me nor de lotal, se disparan un 12.7%

Por otro lado, entre los delitos que descendenen Castilla y León, la ma yor caida la anora el tráfico de drogas, que pasa de 129 a 211, un 7,6% menos que entre enero y junio de 2023. Se reducen también los homocidos dolosos en grado de tentativa (4,4,3%), los robos con violencia entimidación (5,1%), los robos con fuerza en domicilios, establecimien tos y otras instalacrones (-0,5%) y los hurtos (1,4,%)

En cuanto a las provincias de Castilla y León, el comportamiento de la criminalidad es muy herengeneo, ya que en cada una de ellas son diferentes los deitios que aumentanlos que disminuyen y la medida en la que lo hacen.

► AVII.A. En el caso de Ávila. In oue más linma la atención es que los robos con violencia e intimidación se duplicaron en la provincia con un aumento dei 108,3% durante el primer semestre del año. Frente a esta subido, los descensos que más des tacan son los de tráfico de drogas. que se redujeron a la mitad con un descenso del 52.4%; y el 60% menos de agresiones sexuales con penetración, igualmente, de un homicidio doloso y asestnato consumado que se produjo en la provincia abuiense en el primer trimestre de 2023, este afio se ha mantenido ai estados do a cero. En con unto, la criminalidad crece un 13.4%

BURGOS. Por parte de Burgos. los dentos no han sufrido cambios especialmente profundos de un año a otro, lo que se traduce en que la crimina..dad total solo hava aumenta do un 3.1% en el primer semestre del año. Cabe destacar, eso sú que se ha producido un homicidio do oso cuando en 2023 no hubo ninguno en este periodo, y que los de en grado de tentativa también aumentan un 50% al pasar de dos a tres. Por otro lado, entre los descensos más significat vos destacan el 19.5% de catda en los robos con fuerza en domicilios, establec mientos y otras insta-

► LEÓN. El aumento de la criminalidad en León en muy similar al de Surgos, con un 3% más. En la provincia leonesa se duplican los homcidios a, pasar de uno a dos peroaquellos en grado de tentativa pasara de cinco a cero. Por otro lado, destaca que las sustracciones de vehículos se han dispando en el primer se mestre del año un 38,3%. mientras que el tráfico de drogas también es un 22,2% más frecuente.

▶ PALLNCIA. Por parte de Palen cia, cerró el primer semestre del año con un 3.6% más de uelitos comer dos en la provincia. En ma, eria de humicidios pasó de no tener ninguno consumado ni en grado de tentativa a registrar una y cuatro, respectivamente. También destaca la subita del 62,5% en lo que se refiere a robos con fuerza encomicilias, establecimientos y otras instalaciones, y dei 66,5% en susmacciones de veñiculos. Por el contrarto, el tráfico de drogas disminiryo un 28%.

► SALAMANCA, La provincia salroantina cerró el primer semestre de este año con un descenso en la criminalidad del 2%, siendo uno de los dos un cos territorios de Casti lla y León que lo lograron. En este sentido deslaca que mantuvo a ce ro los asesinatos consumados y en grado de teniativa cuando en 2023 fueron uno y tres, respectivamente. Asimismo, también se registró una cada importante del 3q. 1% en lo que tiene que ver con delitos graves y menos graves de lestones y riña tumu-tuaria. Casi en la misma medida, un 39,4%, aumentan los robos con fuerza en domicilios, mientras que en la provincia salmantina los delitos relacionados con el tráfico de drogas desplomaron un 32,3% entre enero y lutio de este año

► SEGOVIA. En lo que respecta a Segovia, y a pesar de haber sido una de las dos únicas provincias en redura las agresiones sexuales, registró un aumento de la criminalidad del 14,3%, el más alto de la Comundad Couso unitos Balinativos presenta un aumento del 25,2% en cibercrimanalidad, así como el doble. Le sustrac chines de vehicuos al pasar de ocho a 16. Como descensos más reseña bles figura un 31,6% menos de robos con violencia el númidación y un 20% menos de delitos de tráfico de drancas.

► SORIA. Soria es, tunto con Salamanez, una de las dos provincias que lograron reductr su criminalidad durante el primer semestre de este año. En el caso desterritorio soriano to hizo en un 5.1%, a pesar de que pasó de uno a cuatro asesinatos en gra do de tentativa como etemplo de uno de los aumentos más significa tivos. Por el contramo, los robos conviolencia e int-midación se reduje ron en la provincia sociana un 28.5% mientras que los robos con fuerza en domicilios ac dispararon un 73,2% Por otra parte destaca también la caida de la criminalidad, de un 18,7%

► VALLADOLID. La provincia va tisolerana experimentá en el primer semestre del año un aumento de la criminalidad de 15,0%. En sus esta disticas destacan descensos del 50 y del 33,3%, respectivamente en asesinatos consumados y en grado de tentativa, asa como un aumento sus tancial del 28.6% en deutos relacio pados con el tráfico de drogas det 18,5% en los cobos con fuerza en domicilios.

► ZAMORA. Finalmente Zamora registra en el primer semestre del año un aumento mín mo en la crimina cad de año. Destacan los incementos en los robos con violencia e intimidación, que pasan de sie le a doce, un 71,4% más, y la caida del 11,8% en las sustracciones de vehiculos. Además de estas varinciones como las más notables, tumb en conviene destacar que se mantienen a cirro, a. 1, gual que en 20,3%, los aseas natos consumados, pero aumentan en un 50% los de en grado de tentativa al pasar de dus a tres.

Muere un

# Ponferrada reclama más recursos para El Bierzo en el día de la Virgen de la Encina

El alcalde de la localidad, Marco Morala, pide a la Virgen «el apoyo presupuestario» que se merecen y Suarez-Quiñones reivindica al Gobierno ayudas para la industria

PONFERRADA

El Ayuntamiento de Ponferrada aco gió ayez, domingo, el acto insti tucional dei Dia del Bierzo y de la Vir gen de la Encina, con los discursos de las diversas autoridades, cuyas peticiones principales se centraron. una vez más, en las mejoras de la sarudad y las infraestructuras de la comarca. El acto estuvo presidido por eralcaide de la ciudad. Marco Mora la, el delegado del gobierno en Cas Inlay León, Nicanor Sen, el conseje to de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio de la Jun ta de Castilla y León, Juan Carlos Suzuez Quifionies, el presidence de la Diputación de León, Gerardo Álva rez Courel y el del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegano Ramor

Morala rectamó a las diversas ad ministraciones -un plus de compro miso con Ponterrada» con las inversiones que la ciudad y el Bierzo se metecen «porque perder en este momento algunos trenes de innova ción, de nuevos desarrollos económicos, de dignalización y de rein dustrialización es quedarse aboca dos a que esos trenes nunca más volverán», 1990. Por eso pidió a la patrona del Bierzo, la Virgen de la En cina «el apoyo presupuestario que merecemasonn lamisma dienidad. necesidad, argencia y justicia que otros territorios de España», infor

No falto en su discurso alusiones a, semimiento de ser berciano, -ser de l'onferrada no es una mera den tidad sino que nos vincula orgullo samente a un pasado milenario y nossitua mirando a futuro «añadio

Los discursos de los representantes de las demás administraciones tuvieron an tono mucho más reivin dicativo y de repaso de las diferen les inversiones de cada una de ellas En este sentido el consejero de Medio Ambiente y Ordenacir n del Temitorio de la lanta, Jaan Carios Suá rez Quiñones, afirmó que «la Junta se preocupa de la sunidad con importantes inversiones, como en Aten ción Pomar a con el acestocentro de saud de Bembible o los cinco una llunes para aparatos del Huspital del Bierzoly la radioterapia que va a ser una realidad» afirmo «El pierzo es un territorio que tiene pulso y que se va incrementando. Hay un resurgir clam en los parámetros de la comanta. Esa personalidad berdiana emprendedetta y que se suste tra en sectores cotoo la agricultura y el turismo y in industria que empjeza a despuntar hace que haya un Bierzo mus yiso» ahadidi.

Sudrez Quiñones también reivin d to al Gobierno central que sbere et dagero comprometido para acampi ación de la empresa Tyltec, vital



Morala, y el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suarez Oviñones. E M



inderson Bastina, Jarier Atjonso Cendón, Gerardo Áfrarez Coprel, Nicanor Sen, Vyrig Rubeo, José Pellitero, Olegario Román, trene González, Luis Alberto Arias y Lucia Osorio, E.M.

para la industria del Bierzo, mientras la Junta invert ra 19 milliones en aampi acii ndel poligono ae FIBa yo donde se ubica precisamente esa

Desde el Gobierno Central el delegado en Castria y León Vicanor Sen, aseguró que el Bierzo es «una comarca vital para nuestra Comu nidad. Desde el gobierno somos conocedores de sus grandes retos. Un territorio que pronto tendrá encima de la mesa las alternativas al lazo del Manzanai. Los grades ejes llevan su tiempo pero hemos comenzado la cuenta atrás», dilo. Y recordó las inversiones en telecomunicaciones «que acercun a los ciu dadanos y son herramientas impres c ndibles»

Tras los discursos institucionales comenzó el acto central del día, con la ofrenda a la Virseo de la Encina. este año a a cargo del Ayuntamien to de Benuza cuyo alcaide. Domingo Cabo, pidió a la patrona mejores cărzeteră dy teleconsum caciones para su municipio. Desde esta jocali dad sus vectors of ecieron at a Vir gen rodos los productos dei campo

## motorista tras chocar contra un guardarrail en un pueblo de León

Un motorista faßeció ayer, domingo, tras chocar contra un guarda mailen la Cl.-635 en el término municipal de Maraña, León, segun datos del 112 Castilla y León recogi dos por Europa Press. El suceso se produjo minutos antes de las (3.17 horas, cuando la sala del 112 de Castilla y León recibió una llamada que informaba del accidente y avi saba de que el motorista se encon-

traba inconstiente. La sala de operaciones del 112 avisò del incidente a la Guazdia Civil de Tráfico de León y a Ernengen cias Sanitarias Sacyl, que movilizó a un equipo médico de Riaño que solo pude coulin, racel fallecimiento del motorista

Por su parte otro motorista de 59 años resulto berido de grave dad en la noche del sábado tras caerse y salitse de la via en la ca metera PP 2233 en el termino municipal de Payo de Ojeda, Palericia.

Segun ha informado sa Subdelegación del Gobierno el accidente se produto cuando el moradata cavo en la calzada y se salió de la via por el margen derecho.

### Sanidad recluta a 4.000 personas para estudiar elriesgo cardiovascular

VALLADOLID

La Consejena de Sanidad recluia rá este otoño a más de 4.000 per sonas muyutes de 14 años para ens barcarlas en un macroestudio so bre el riesgo de enformedad car diovascular en Castilla y León. El proyecto, con el que se quiere obtener una radingrafia del grado de alectación de esta patología en la Comunidad, supondrá implantar nuevas medidas de choque si fue ran necesarias - incidir en las que ya fimeionani para recilien las tasas de obesidad, control de presion atterial y de glucosa en diabeticos, entre otras. Será el punto y seguido del estudio que se hizohace 20 años, en 2004, que contó con una muestra similar y que perroidó ana coborte que se sigue mi diendo, con el último objetivo de viguar la evolución deunesgo cardiovascular en el nempo, los estilosocyida y profundizaren la prevención y el control de este proble madesalude ablica l'asenferme dades cardiovasculares son la se gunda causa de muerte y ana fuente de mortalidad, morbilidad v dis capacidad importante.

### TUDANCA SOBRE LA UVA GODELLO: «ES ESTROPEAR LO QUE FUNCIONA»

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. lamentó este domingo en Ponferrada que la Junta de Castilla y León se dedique a «estropear» todo lo que funciona, en referencia a la autorización para que la Denominación de Origen Rueda pueda

usar uva godello, autóciona del Bierzo. «Outero mandar un mensaje de apoyo B todos los productores de la Denominación de Orteen Blerzo, No. endendo par qué las cosas que funcionan la Junta se dedica a estronearlas», dijo. Tudanca alabó el gran

trabajo desarrollado en los ultimos años por entos vitícultores para posicionar los vinos de esta uva en la primera linea del mercado y con gran reconocimiento a nivel nacional, «Esto no se puede bacer sin diálogo, mermando la capacidad de trabalo y la competitividad de una denominación de origen tan potente. Espero que esto se resuctiva to antes nosible» añadió según Informa Ical.

Asi lo dijo durante su participación en los actos del Dia del Bierzo y el Dia de la Encina en la capital berciana, donde volvió a aprovechar la ocusión para pediir mejoras en la amidad de la comanc «Has que defender esta tierra porque necesita mucho». También pidló a la Junta el desarrollo de infraestructuras y proyectos de atracción de industria «para frenaz el desempleo en un territorio», apuntó.

## CASTILLA Y LEÓN



Imagen de una de las viviendos afectadas por el reventón de la tuberta en Valbuena de Duero. PHOTOGENIC

# El reventón del canal de regadío de Riaza inunda Valbuena de Duero

El suceso afectó a numerosas viviendas, naves y despensas del municipio / El cauce discurre entre Valladolid y Burgos

ANDREA VILLARES VALLABOLIDADO SECTION DE LA PRIMA DEL PRIMA DEL PRIMA DE LA PRIMA DEL PRIMA DEL PRIMA DE LA PRIMA DEL PRIMA

El suceso tuvo lugar pasadas las sela de la mañana del domingo cuando varios vecinos de las zonas afectadas alertaron, a través de un grupo de WhatsApp de que sendas viviendas y corrales estaban sufriendo inundaciones

Eleazar Moro, alcaidesa de Valbuena, ha comentado a este diaxio que no es la prime ta vez que sufren este tipo de incidentes. «Es el quin to revención que sufrimos desde que comenzó la campaña de riego. La tubería está en muy malas condiciones y no soporta la presión. He contactado con la comunidad de riego y me han dicho que las obras dependen de la empresa pública que construyó e, canal en su momento»

Por otro lado, este medio también ha podido hablar con José Augusto Rodinguez, anterior regidor de la localidad, que ha manifestado que es una situación que ileva años repitendose. «Cusando esture yo de alcaide, sufrinos unos once o doce reventones en ocho años», asegura.

Y es que esta si tración supone un problema tanto para los vecinos residentes de azona, que han visto como suc despensas y corra les se han visto anegados, como para la comunidad de regantes, que durante los próximos días no pudrân utilizar e, sistema de riego hasia que se arregle el canal. Un canal que suministra agua no soamente a poblacionea de Valladolid aino también de Burgos.

Manuel Jesus Resina es uno de os más afectados por el reventón. Este dearlo ha podido habíar con el y ha manifestado los daños cuartiosos que ha sufrido. «Nosotros es tamos arreglando una vivienda por a convertirla en una casa rural, y de repente esta mañana nos hemos encontrado con la despensa hanta arriba de agua el arcón destro zado y los muebles flotando. Casi ha Begado a la planta baja», indica, la Begado a la planta baja», indica.

Además de este donicilio. Ma nuel tiene una nave donde guarda algunos de los muebles que van a dedicar a la casa y maquinaria de las obras y de su fabor como agricultor que se han visto dañados por el agua. «Tengo unos 200.000 kilos de cebada a los que a alcan 2ado el agua y que me va a tocar trasladar no sé a dónde para que no se pudra», señala el afectado.

Y es que, según Resina, son numerosos los años que llevan soportando este tipo de reventones. En anteriores ocasiones, como en 2017, han sido más pequeños y conmenos agua, pero el de anoche ha sido el que más daños ha causado a las viviendas en os ultimos años».

Los vecinos se muestrán preocupados por la asiduidad y la fuer za con la que se producen estos re ventones. Seventones que se vienen dando desde hace poco más de diez años cuando comenzaron los trabajos de modernización dul canal por parte de las empresas Setasa y Tragsa. Según comentan estos vecinos, las tuberías son de mala calidad, algo que justifica los reventones contintos que Hevan sufriendo tantos años

El canal de Riaza fue puesto en marcha en el año 1945. Cuenta con una ongitud de 5140 xilómetros y un revestimiento de hormigón Asirmsmo tiene tomas en el naud de derivación en el río Riaza en Royales de Roa y elevac ones suple tor as en el no Duero sauadas en Pesquera de Duero y Olivares de Duero. El canal arraviesa el río Due-ro mediante un sifón formado por dos labos en arco. En cuanto a in fraestructuras resonables. Balsa reguladora de 65.000 metros cú bicos, además de las elevaciones. Los principates cultivos que se pu tren de sus summistros son de ce bada, uva v mofz.

Por otro lado, este diario ha con tactado con la Confeceración Hidrográfica del Duero (CFID) para co nocer de primera mano si estaban. al tanto de la situación. En un co rreo remindo a este medio, la enti dad indica que el canal es un canal completamente modernizado y gestionado integramente por la comu nidad de regantes homonima. Ella unicamente de limita a garantizar la disponibilidad del agua en la tomas prante la campaña de r ego En cualquier caso, han manufesta do que se pondrán en contacto con la comunidad de regantes para in formarse de las causas de los fallos en la red de presión y saber cual es el acance de los mismos.



Desfile de la colección de navia 'El Sentir' de Maria Lafuente, « M

### SEMANA DE LA MODA

### LA DISEÑADORA LEONESA MARÍA LAFUENTE ATERRIZA EN MADRID

La Feria de Libros de la Cuesta de Moyano de Madrid aportó ayer su particular atmósfera a la colección de novia e invitada de la diseñadora leonesa María Lafuente, que lleva por nombre "El Sentir". Quince modeios cambraron por este emblemático enclave interactuando con el entorno literario y acompañadas de música en directo para celebrar la riqueza custural de Madrid. Lafuente presentó en la semana Madrid es Moda una colección con líneas muy sutries y románticas, de lejidos sostenibles, entre los que no faltarion las telas de plumet, encayes y ganchillos, informa loal. La leonesa estudió patronaje, estilismo y moda en el Masani Faskion institure de León y más tande se trasladaría a Paris para estudiar en el Americaine Francaise lastituae, competando finalmenae sus estudios en el Instituto Superior de Empresa y Moda (SEM). Scal.



Romería del Cristo del Caloca en El Espinar. DEPL'TACIÓN DE SEGOVIA

### FIESTAS PATRONALES

### EL CRISTO DEL CALOCO Y LA OFRENDA DE LOS CIRIOS CONQUISTAN SEGOVIA

Santa Moría la Real de Nieva y El Espinar se encuentran inmersas en eus fiestas patronales. Las nocalidades segovianas refebraron este fin de semana munerasos festejos en honor a la Virgen de la Soberraña y al Cristo del Caloco respectivamente fon el caso de Santa Maria la Real cada siete de septiembre se celebra la Ofrenda de los Cirios, en honor de la Virgen de la Soterraña. Este festejo cuenta con el reconocimiento como Manifestación Tradiciuna de interés Cultural Provincial distrução com a que fue condecorada en el año 2014 por el Instituto para la Cultura Tradicional Manues Gongález Herrero. Por otro bado. El Espinar celebro es te sábado el paso del Portalón por parte del Cristo del Caloco, que es trasladado a la vitta desde su ermita, en procesión, hasta la iguesta de la localidad. Una cita re igiosa muy arra: gada entre los devotos del municipio, que supore el primer paso de su ciclo de Bestas. A VILLARIES



VISITAS GUIADAS • VIÑEDO • CATAS

# Historia y Naturaleza de El Bierzo

T++34 987 562 417



BODEGA DEL ABAD www.bodegadelabad.com



# De la Hoz, un anecdotario de 25 años en las Cortes

EL CURSO ARRANCA SIN EL QUE ERA SU PROCURADOR POPULAR MÁS EXPERIMENTADO, QUE SE INICIÓ EN EL PARLAMENTARISMO CUANDO LAS CONVOCATORIAS LLEGABAN POR TELEGRAMA Y LOS ACUERDOS SE ALCANZABAN EN LA CAFETERÍA DEL CASTILLO DE FUENSALDAÑA, QUE DABA A LAS CORTES UN HALO DE «MAGIA»

### ALICIA CALVO VALLADOLID

Cuando los focos se apagaban, seguramente en algun pasilio con al-gun *WhotsApp* o una llamada él seeura negociando. Conocedor de los recovecos de un castillo y de los entrestios de los corredores y desnachos del edificio modernista donde reposti el poder tegislativo autonómico. Raúl de la Hoz (Palencia. 1979) es un animal nolásico. En paramentario entregado a la política que se practica desde la oratoria del escaño a la habilidad de dominar espacios más allú del hemiciclo, y. ambién, un anecdotario andante de 35 años de las Corres. De mano firme pero tendida, hombre de mix ma confianza de Mañueco y sus ojos en multitud de negociaciones, se ha convertido además en histona viva de las Cortes de Castilla y León a las que ya no pertenece porque agregó el prefijo euro a su perfil parlamentario.

El nuevo curso político ha arrancado en la Comunidad sin quien se había convertido en el procurador más veterano, aunque apenas ha rebasado la cincuentena, y es que el "popular De la Hoz se estreno en esto del escaño castellano y leonés en tiempos en los que «las convocatorias de las Cories llegaban por telegrama», el diario de sesiones se apuntaba «en montones de libros amar dos» y si habia que раграгатае шта сотпрателена de bia bucear en temes y más amos de papel, «Recuerdo que una nube de humo sobrevelaba las com siones en las que interventamos con e logarrillo en la mano- - apuntay para localizar a a gun político en custi. c de Fuensaldaña la fa ta de despachos, bastaba con buscar en la cafeteria, donde se cocinaban acuerdos

De aque los tiempos quedo pocontais que nostalg a por el ambien te mas que por las aundiciones «Se ha perdig tromant dismostin puco la magra del cast.llo de Puensaldaha, que era absolutamente incomodo, pera tértia encanto. Todo era mamally herris ganado en comodidad, en medios tecnologicos y en posibilidades para realizar mejor nuestro trabato, pero las Cortes abora tienen i bisimbie ite mucho más frio. Todo giraba en torno a la cafeter a len sus sofas relencontrabas en una mesa al consejero de Economia hablando ec quo empresa

rio, en otra al de Empleo con los sin dicatos y al lado a un parlamentario del PSOE y otro del PP negociarido una proposición no de ley», relata sobre una etapa intensa en la que se rució joven.

Recién rumplida la mayoria de edad. De la Hoz, hoy padre de dos bijas, se affilió al l'arrodo Popular porque veia a «un señor en el que crela» Por aquel emonces desconocía que esa actividad eclipsaria la que pensaba que era su principal vocación, la abogacia. «Me añibe por Agnar Me parecia un upo serio, rigaroso y que era la persona que necesitaba España para un cambió».

Con a carrera de Derecho terminada, comenzo a ejercer, se especializó en derecho bancario, societario y mercantil y en paralelo se convirtió en presidente de las Nuevas Generaciones del FP en Castilla y León. Solo era el principio de tiña carrera traducida - por el momento- en 25 años de parlamentarismo. De la Hoz cernó ciclo este vertano tras un ultimo y fructifero tramo codo con codo con quien, además de su presidente y hasta hace rada su jese, llasta, ante todo, «am,

El palendro, abora eurodiputado, deja atrás un cuarto de siglo como procurador en el que ha coincidido con siete presidentes de a catamara y tres jefes del Ejecutivo autonomico y ha participado en los dos pactos de gobierno- con Cs, primero, y con vox prespues — transformando su voz tranqui izadora en atronadora como atote de la oposición.

Stempte se ha sentido artopado por los hamoes de su partido. «Cuando llegac entraha en un mondo que estaba dirigido por personas a las que yo tenía un respeto extraordinario Haber podido compartir con ellas y ver que me querían as udar y luego, ir gamando protagonismo en estacasa hasta llegar al momento en el que Alfinso Pernández Mañueco se enfrentá al debate de investidara y se convirtió en presidente ha sido especiala.

Comenzó sa trayectoria política de la mano del ya faller do Tomás Villant esta «Como presidente atovincia del partido de Valiadolid fue el que me dijo, oye pues si eres cipresidente de Nuevas Generaciones ve en la Lista y fut de número

cuatro por Valladolíd tras Lucas, el y Carmen Reina». Eran las eleccio nes autonómicas de iumo de 1990 y Juan José Lucas revalidó su mavoría absoluta.

Va aponto uno bien temprano al, segur cuenta, recibir la confianza inicial de Juan Vicente Henrera. «Me dio la oportunidad de desempeñar un papel relevante en las Cortes por que me propuso ser porravos de Educación cuapalo yo acababo de entrar y era nuevo. Étes una de esas personas de las que siempre apren des algo y me ensenó sobre todo a saber estar y a comportarse, y no sólo en polífica»

Contó con el cobijo de Juan José Lacas, el mandamás en aquellos ptometedores aucios: «Siempre creyó en los fóvenes y me dio un extraordinario apoyo. De él me quedo con su apuesta por aquellos chavales que entonces haciamos poïtica con teda la sussión del mundo-

Y por suppesto, si un hombre ha sido fundamental en su historia es el de Alfonso Fernandez Mañueco. de quien cuenta con el respaldo y afecto más absoluto. «Alfonso es, aparte de todo: un amigo. Hemos labrado esa amistad durante años v ai final tiene su recompensa política con su posición actual de pre aldente y, en mi caso, con haber po dido ser su portavoz todo este tiempo alemostrabarado rantos de for ma est, muy lest, y esti que terre-mos broncas, porque creo que en po filca si de verdad quieres avudar tienes , ie geer la verdag y yo he side may clare y directo expresando lo que me gusta y lo que no-. Toda ana revelación para quien stempre ha escut hado primero pa ra d sparar despirés

Denecho el recuerdo -másicimo rivo» de toda su trayectoria profesional lo protagonizó él, su amigo: «Si me tengo que quedar con un dia de est is 25 th is me quede con el que votamos la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco. Esa tarde en la que A fonso fue presidente. Yn sabia: la que a A le babia costado lo que habia peleados lo que jun tos habiamos trabajado por eso. Fue electamente bonito para mí y para el Bueno para todos. Termino el de bately trasing interveneion ie apiaudimos todos y los des nos fundimos en un abrazo porque aunque parez. ca mentira, en política también es posible que surian amistades»



Juan José Lucas y Raúl de la Hoz, en los inícios como procurador del hoy eurodinutado. E M



De la Hoz y el fallecido Tomás Villanueva en las Corses. » M.

Se va a Bruselas, pero no aparta la vista aubre lo que ha dado de sé este t empr de miensa, y a rotos convulsa, labor parlamentaria, no sempre a la luz de las calurats y los micrófenos. Su perfit degocia do, tenaz, duro y contundente ha estado presente en varios de los poctos que alumbro, a Cantara au tonómica, no sólo de gobierno.

Porque habo un empo que los más veteranos recurdarán en los que oposición y gobierno incluso alcanzabanalianzas. Y en tono bom co no era una cunstante «Aunque suene raro hab a mas dia eg. con la oposición cualado ientamos mayoría absoluta. Pactamos más normas y leyes ruando tentamos mayor a absoluta pero no es e momento de echar nada en cara a nadie», indea.

Desembarca en Europa de ando arrás un coarte de siglo de parla mentarismo castellano y leonés, en el que ha habido empo para casitodo, para mayorias absolutas, simples y a ustadas. El asta para rear

mar un partido convertido en api sostadora electoral tras el bache de las unicas e ecciones ganadas por el PSOE tras 36 años, las de 2019, que sin embargo no per rifier in a los socialistas gibertar por los designios de Albert Rivera.

Cuenta De la Hoz que precisa mente ese fue «e. punt. de infle xión» para que la convivencia en tre los grupos se deter mara profundamente «Afecto nucho a las relaciones personales, que eran bue nas al margen de nuestras diferen cias políticas. A parta de escidia se daban situaci nes de cruzarie en el pasillo y que no te saludaran. Des pués de las elecciones que el PSOE ganó y finalmente no gobernó las relaciones personales cambiaron mucho. Personalmente he que tido trabajar stempre en esta cá ma ralas relaciones persona es potode para que las cosas funcionen en ac parlamentariamo debe existir una telació a que avude a que la nave gación política salga ade ante Lo he intentado con la oposición siem

# CASTILLA Y LEÓN





Raul de la Hoz, Pedro Viñarás, Josefa García Cirac y Alfonso Fernández Mañueco. E.M.





Raul de la Hoz, en Fuensaldaña, P. M.



Su último pieno de las Cortes. ICA:

pre y con los que han sido socios e gobierno, y lo he conseguido en algunos casos», reconoce antes de referense a varios socialistas con los que mantivo (y mantiege) buena sintonía: «Con Jesus Quijano, con Angei VII biba, Jaime Gonzátez, Julio Lopez v plgunos más. Con Vir ginia Barcones Jex delegada del Go bierno) he tenido may buena rela e ón. Eso no excluye que hayamos tenido debates tensisimos, pero por encima de las diferencias polí ticas, que son muchas, siempre ha bia un abrazo y saber, en algunos casos, que habiamos estado juntos Haba, ando en algo en lo que creíamos ambos», precisa.

The abi que de uno de los logras de los que «más orguloso» se muestra es de uti trabajo mano a mano con Julio López, quien fue procurador por el PSOE «He participado en un montón de feyea, pero hay una ley todavía lan vigor de la que me sietito orgu loso, que es la de Industria. Yo era portavoz en

tonces de economía y Julio Lopez lo esa a su vez del PSOE y los dos partidos nos dieron mucha liber tad para certar un acuerdo, que creo que fue bueno y tio lugar a una muy buena ley para Castolla y León»

Empezió siendo el más joven de aquellos políticos que discutiantas cuestiones candentes en la famo as rotonda del castillo de Puensaldaña (lo pisó como procurador por primera vez con apenas 26 años) y termina su etapa en Castilla y León siendo el más veterano en experiencia en esas Cortes autonómicas en las que tantas batallas despiego. No todas a la vista. De hecho algunos de sus logros consist an en que no trascendiesen as distrasiones, una navegación fuera de ra dar que llegara a buen puerto

Y ai no que se lo digan al PSOF de Tudanca que creyó que tenía un acuerdo de gobierno en 2019 con lgea cuando Rivera tenía otros pia nes. De la Hoz asegura que «la pe or legislatura fue la de Ciudadanos por la 8 tuación que tuvimos con Can. Aunque de esa etapa destaca la negociación que llevú al PP a go bernar «La negociación del pacto con Ciudadanos fue un periodo extremadamente divertido de ade to dos los puntos de vista. Fue d ver tido ver como unos y otros jugabamos papeles y algunos cretan que jogaban on papel más determinan te del que rea mente estaban ju gando. Me reftero al pobrecito este, a lgea, que se crefa que estaba negociando algo cuando la nego mación iba por otro lado. Verle asu mir un rol que no tenía... Resulta ba divertido ver cómo te hacia pro puestas este hombre que yo mis mo habia redactado. Pero bueno eso abridua gobierno en el que hubo una muy buena relacion con la gente de Cs en las Cortes. Sin embargo, enta persona provocó ana relación completa y un final abrunto que no hubiéramos querido»

Con VOX el prematamonal resultó mas fluido «Ni e PP interna ba convencer a VOX absolutamen le de nada, ni al revés. Nos senta bamos sablendo que tenemos di ferencias y que no se iban a resolver en la mesa de negociación, si no que teniamos que flegar a un acuerdo por encima de esas diferencias», apunta Hasta que legó el divorcio decidido por un fercero. Santiago Abascal, aunque De a floa ya tovivió desde el retrovisor, puesto que cuando recogió su despacho y comunicó oficialmente su cese como procurador de Castilla y León aús gobernaba su part do con VOX. A los pocos días ya no.

Desde la perspectiva que propor cona el cambio de escenario. De la Hoz asegura que «al echar la vista arás hay muchas cosas que te hi biera gus ado hacer y empiezas a coger distancia sobre lo acaecí do». Y aparecen las primeras con clusiones «Quizas hemos perdido demastado tiempo en discusiones estériles y a veces los debates que tiemen logar aqui están alejados de lo que les interesa a los ciudada nos» apusta como autocritica quien nunca rebuyó el cuerpo a cuerpo y no duda así en cantarse las cuarenta a se mujera de la cuarenta a se mujera de la cuarenta a se mujera de cuerpo y mo duda así en cantarse las cuarenta a se mujera de la cuarenta a se cuarenta a se consenio de la cuarenta a se como cuarenta a se cuaren

También vivió su propio tierra tragame cuando parte del Grupo Popular se equivocó en la votación de las cuentas au onómicas y eso retrasó la aprobación de presupues tos de 2023. «Pue el peor momen to. Era una cosa que siempre se di ce eso de que como me pase me muero' Pues me pasó, Lo pase mal. Lo pasé muy mai por la responsa bihdad que asumia como portavos del grupo. Vale, el error no fue di rectamente mio, però yo erà el por tavoz dei grupo parlamentario y esa responsabilidad la tienes. Bueno, se subsanó, pero provocó que una parte del presupuesto entrara en vigos un poquito más tarde. Son de esas cosas que yo no me perdona ré jamás, el no haber estado más atento y haberlo evitado»

Реве a su proli<sub>ј</sub>а trayectoria, ел este tiempo nunca deió el parqué de las Cortes para dar el sa to al gobierno regional, y, sin embargo, asse gura que no le queda ainguna es pintra por no haber sido conse jero, quiza consciente del acto va lor para è como orador y hombre fuerte, sobre todo desde su posición de portavoz que alcanzó con el primer gobierno de Mañueco en 2019. «Me encanta el parlamenta rismo y he sido muy feliz como pro curador en estas Cortes, y si ahora me dicen que cambie el ser di putade por consejero no lo cambia ria. Y tampoco hubiera cambiado antes ser consejero por ser porta voz en las Cortes. Creo que el par lamentarismo es la parte más bo nita de la política y no he ten do ne cesidad ni he quer do nunca hacer algo distinto en política»

Pero 25 años dan mucho de si y entiende que era momento de cam biar de atres. «Yo levaba mucho tiempo en un mismo sitio y añora tenia la oportumidad de tras: adar todo lo que he aprendido aqui a un ambito completamente diferente. Tener la oportumidad de trabajar en la parlamento más importante del mundo es pasar a otro tiver y esa

Jusión compensa la pena que me da dejar esta casa», expone un féreo madridista que ha seguido a su Rea. Madrid a siete finales de Champions y se perdió la última precisamente por estar en campa ha electoral de jas Europeas

Antes de entrar en la Eurocopa el veterano dei vestuario popular no rehisje dar au vision sobre cado presidente que arbitró sus regateus en el hermiciclo. «El primero fue Ma nuel Estella. Era la Instructón é nusmo eran las Corres de Castilla y León, la imagen del castillo», va pra

Después vino José Fernandez Santiago, «un hombre extremada mente ceremon oso que tenía un excelente talento en los plenes», expresa. Le sucedió Josefa Garcia C rac «una anuga mio señala una extraord naria persona a la que le tocó I diar en uno de los momen tos más complicados, los de la cr sis. Ella aplicò los princípios de aus teridad en las Cortes», opina para pasar a otro perfil mucho menos de su agrado. «Después de Pepa llego Silvia Ciemente, de la cual prefiero no oninar norque es una de las nentes cosas que le ha pasado al par lamentarismo y a la política de Cas tilla y León. De forma tempora, es tuvo Angel Ibanez que es un amigo y estuvo poco tiempo, pero el suficiente para demostrar su extraord naria capacidad para de sempeñar el papei del presidente»

i entonces e, hemiciclo se abrió a un variado abanico de colores noiticos... «Más tarde fue Luis Fuertes, ya estamos en el periodo de pactos y entab é muy buena re a ción con él. Buena gente. Una per sona dae venta de una situación previa aqui en las Cortes en la oposición en una situación de empate (en 2015) muy curiosa porque nosotros no terramos mayoria absoauta, pero tampoco minoria, está barnos empatados con la oposición to que nos obagaba a un constante dià ogo en una legisiatura que fue muy bunita precisamente por eso por el juego de equilibrios que estuvimos haciendo y en el que participaron, pur supresto, foscia co mtembros que tenta Ciudada

Hasta el presente «Y ahora Car los Podán. Yo no le conocía personalmente y la verdad que al poco tiempo pudimos establecer una muy buena relación que hoy creo que es de amistad por ambas par tes, porque Pollán es una persona muy elegante en lo personal, muy posibilista sobre las circunstancias dificiles con las que le toca lidiar, pero una muy buena persona. Y a lo metor no se está stendo dema siado justo con él desde algunos ambitos porque creo que lo está ha ciendobienes as dific esciscues tancias que tienen esta Cámara-

Ahora, en Europa, a la que en multurd de ocasiones se acusa de criptica y entrevesada. Ilega un par a mentar nato y castellano. Tal vez las coasas sean si quiera un poco más constantes, negociadar y, sin em bargo, contundentes Ese parece su exilio.

## DEPORTES

# Un buen comienzo

**FÚTBOL.** El Numancia mejora los números de las cuatro temporadas anteriores en el fútbol no profesional en un inicio liguero / Los de Calle aspiran a hacer pleno ante el Pontevedra

JON ANDER URTARTE SORIA

El C.D. Numancia mantiene la ilusión generada en pretemporada traslos dos primeros encuentros ligueros. El equipo de Aitor Calle ha fir rinado dos victorias en dos partidos lo que supone el mejor inicio ligueto de los roj flos desde su descenso as futbol no profesional, un bagaje que puede ser aún mejor si el pròximo domingo, a partir de las 17,00 ho rissen Los Pajaritos, supera a un Ponlevedra que es tino de los equipos llarmados a estar atriba.

El Numancia ha mejorado en estas dos jornadas sos números de las cuatro temporadas anteriores en el futbol no profesiona, durante has temprimeras jornadas, un balance que invita al optimismo pese a que solo se han disputado dos partidos en lo que es una carrera de fondo. Los de Autor Calle se liegan al encuen tro ante e. Pontevedra con seis pun tos tras haber superado al Compos tela y al Coruco. Husta esta temporada, los mejore inicios rojalos en las bitimas cuatro temporadas databan del curso 20 21 y 20-22.

En la 20-21 en Segunda B y mada más perder la categoría como equipo de la LFP y después de tres jor nadas disputadas en lugar de las dos de nhora, el Numancia sumaba cua tro montes tras tima victoria ante Marino de Luanco (g. i), un empate an te la Cultura Leonesa (o-o) y una derrota ante el Sporting Adérico (t-o) Al curso siguiente, en la primera temporada en la cuarta categoría del fut bol español, los aoxianos logradban igualmente cuatro puntos en las tres primeras jornadas de competición un rincio que no evitó el ascenso de categoría a final de curso. Aquella



Alain Ribeiro ha marcado en los dos encuentros ligueros. AREA A

### LA TABLA Comparte liderato

El Numancia comparte liderato dei Grupo I Junto a Marino de Luanco y Rayo Cantabria, los otros dos equipos que han ganado los dos primeros partidos ligueros. El Marino venció ot a la Gimmástica Torrelavega mientras que el filial del Racing de Santander do buena cuenta del Salamanca UDS alganar pos claro o a-

ganar por claro o-3.
El próximo rival
de los rojillos, el
Pontevedro, emputó
a dos goles ante el
Compostela en un
encuentra que en el
minuto 16 ganaban

0-2 y que los locales empataron en el descuento. Otro ciroque con un resultado destacado fue el 4-2 que el Bergarufilos le endosó al Real Avités, un resultado que hace del equipo coruños un rival a tener en cuenta tal y como señaló en su din el técnico del

semporada el equipo comenzó per diendo ante el Espanyol B (1-0), pa ra vencer al Cerdanyola (2-0) y em patar ante el Terrassa F.C. (0-0).

En la campaña 22-23, en Primera Pederación, el comunio soriano fir maba un inicio liguero irregular al sumar dos puntos de inueve posi bies mas emparar ante Eldense (oo), perder ante el Alcoyano (o-t) y

### Logra seis puntos de seis posibles frente a los cuatro de 9 del curso 20-21 y 21-22

empatar nuevamente ante el Real Murcia (0-0). La temporada pasa da los rojli os sumaban tres puntos en las tres primetas jornadas comenzando el curso con dos derro tas ante Gimnástica Segoviana (3-0) y Montilo (1-2). Data ganar en la tercera jornada a., llerenense (0-2)

A este comienzo liguero con dos y ciorias hay que añadir las sen saciones que transmite el equipo. Ante el Coruxo en Munancia mostro dos caras, siendo una de ellas excepciónas. Y es que en la primera parte maniato al equipo ga rego generando auemás ocasiones subreresexcimo que dirige Altor Care demostró que tiene esa capacidad que, ai bien no esfacil, de mantener o de demostrar en todos los encuentros, si supone una invitación al optimismo sobre el rendimiento del equipo.

### FÚTBOL

## Empates de Ágreda y Ólvega en el debut

PRIMERA REGIONAL

0

OLVEGA

V. ALAGÓN

CA PHILLIANA, Milestoretedness

C.F. Villin de Alagdor, Jurge, Pablo del Val (Villellin, 45°), Modesto, Alberto, Herrero, Marco Mora, Da Megual (Guilliz, 7°°), Fuertre (Latire, 62°), Equierdo (Ferriz, 22°), Castro y Tomás.

S. D. Olwege, Vilohes, Lore Sel, Lute Semener, (Manuel, 56.). Carlos, Herrera (Gerards, 45.), Morad, Revits (Lacvia, 78.), Pallias, Robardo, Christiav, Martinez, 78.) y Soul Dieven, 65.)

Arbitre: Sáschez Dina-Calderán (Celegio castellanoleonés). Tarietas amarilist a fos locales Fueries y Villaba, s a los restantes cuis Junénez curs GI y Martinez.

Guiss: No Bubb

### AREA II ALAGÓN

La S.D. Ólvego comengo la temporada en la Printera Regional de Araeón cosechando un valloso punto ante el Villa de Alagón, equipo te cien descendido de categoria que sobre el paper va a estar en la vona alta de la tabla. Ese reto se mar ca también el equipo de Roberto Quitezo, al menos mejorar el pues to ingrado la temporada pasada En esta mismo categorio, la A.D. Ágreda, tras el ascenso del curso pasado, regresaba a la competición logrando un empate sin goles en La Arquilla-Alberto Vitoria anto el Borja B. Eo la segundo por nada, el próximo finde. El Moraacoge del derbidel Moncayoentre ambos equipos sorianos.

# Una cita con Antón y Cacho

ATLETISMO. El día 28 se celebra la XXXIX Media Maratón Abel Antón y las carreras populares que nombra el doble campeón mundial de maratón y del oro olímpico el 92

509

Los aficionados al adensmo tienen el próximo sábado 28 de septiem bre una cita con dos grandes del deporte español. Abel Amórt y Fermin Cacho España el centro de Soria será el escenatio en el que tengan lu gar las pruebas con las que se homenajea a los dos campeones sorianos, pruebas que ya tienen abier to el plazo de inscripción

Tres son las carreras con las que se mide est reconocimiento. La mas madrugadora de ellas será la XXXII Carrera Popular Abel Antón Joven In cuya saúda está prevista para las 12.00 horas desde la Plaza Ma

nano Granados. Esta prueba está dirigada a categorías inferiores, na cidos en acul hasta ahora, para distancias que van 100 a 1200 metros. Las inscripciones pueden realizar se a través de la web (https://mediomaratonabelanton.es) o de mancra presencia en Deportes Anton&Cacho (C. El Collado, 44)

Ya por la parte, a las 17.00 horas, el programa continúa con la 58. Fer min Cacho Ca, a Rural para categorias que van desde cadetes hasta veteranos fi. Las inscripciones para esta prueba podrán realizarse a través de la web y la entrega de dosales tendrá lugar el mismo día de



Cartel de la prueba del dia 28. i 05

la carrera. La jornada continua esa misma tarde, a partir de las 17,50 ho ras, con ja celebración de la XXXIX Media Maraton Abel Antón Cindad de Som, cha que ya cuenta con más de 250 mismos. En este caso, las inscripciones se realizan a travéa de la web. El plazo de inscripción para las tres pruebas finanza el 24 de septiembre a las 23,59 horas

La cita del día 28 ya tiene el cartel de este año, cartel en el que se muestra la figura del Abel Antón en el motre atrode cruzzar la unea de meta en el Mundiar de Sevilta del 99, una cita de la que se cumplieron 25 años el pasado 28 de agosto

### FÚTBOL

### 33 ANIVERSARIO DE LA PEÑA BARCELONISTA SORIANA

SORIA. La Peña Barrelonista Sor ana celebra el próximo 28 de septiembre su 33 aniversario vio hace con un acto de betmanamiento con la Penya Barça Cot hure que tendrá lugar el proximo 28 de septiembre. A las 11 30 horas está programada la recepción de la peña barcelo nista gala en la sede y desde alu-se trasladarán a la capilla de Leonor Izquierdo, escenario en el que tendrà lugar la firma de los documentos de dicho her manamiento ast como la lectura de varios poemas de Antonio Machado en castellano y francés, segun ha informado la peña blaugrana

## Clasificaciones

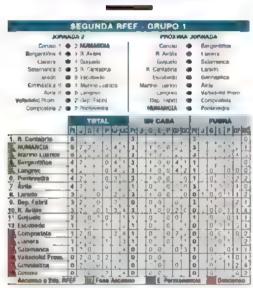

|                    |                           |          |     |       | _        |                 |                  |      | _    |          |       |       |       |             |      |       |      |       |          |      |   |
|--------------------|---------------------------|----------|-----|-------|----------|-----------------|------------------|------|------|----------|-------|-------|-------|-------------|------|-------|------|-------|----------|------|---|
|                    | _                         | _        | R   | CE    | я        | A               | RF               | E    | F    | 3.F      |       |       |       | _           | _    | -     |      |       |          |      |   |
| JORN               | LAD                       | A 1      |     |       |          |                 |                  |      |      |          |       |       |       | и,          | JOL  |       | _    | -     |          |      |   |
|                    | At Astorgs 1 @ 1 Arandesa |          |     |       |          | Al Bernheiter   |                  |      |      |          |       |       |       | Al Autorgo  |      |       |      |       |          |      |   |
|                    |                           |          |     |       |          |                 | Al Proposition 4 |      |      |          |       |       |       |             |      |       |      |       |          |      |   |
|                    | de la ALABAZÃA            |          |     |       |          |                 | Almsayajm d      |      |      |          |       |       | Þ     |             |      |       |      |       |          |      |   |
|                    | · DA Manufes              |          |     |       |          |                 | u Roditgo 🍓      |      |      |          |       |       | -     |             |      |       |      |       |          |      |   |
| Written Cathonic O |                           |          |     |       |          | Mh.             |                  | ı    |      | AL I     | _     |       |       | 4           | •    | YI    | la : | all r | 3        |      |   |
| Williams 2         | ■ If C Redriger           |          |     |       |          |                 |                  | W    | 19/9 | (Africa) | И     | - 4   | •     | 6c          | 1v=  | MCA   |      |       |          |      |   |
| Mosados 3          | ■ 1 Meanors 5             |          |     |       |          | Palence Cit de  |                  |      |      |          |       |       | 46    | Qppb;       | âø.  |       |      |       |          |      |   |
| Burgos Peism ()    | Rosm 2 · 2 Palancia CA    |          |     |       |          | Apriler write 4 |                  |      |      |          |       |       | Si.   | age.        | in P | nor   | 1    |       |          |      |   |
| Palencie 1         |                           |          |     | erit. | ilbh     |                 |                  |      |      |          |       | gre   |       | - 4         | Þ    |       |      |       | arrich ( | 10   |   |
| (C                 | 7                         | 1        | (C) | Th    |          |                 |                  |      |      | 13.1     | -     | m s   | 201   |             | •    | M     | M-C  | DE.   |          |      |   |
|                    | TOTAL                     |          |     |       | THI CAME |                 |                  |      |      |          |       | FURNA |       |             |      |       |      |       |          |      |   |
|                    | 127                       |          | Z   | ï     |          | HE.             | 7.               | Pi   | 3    | 0        | ī     | Ħ     | linir | la:         | 4    | u     |      |       | l p      | BE   | i |
| 1. At Aptorga      | 1                         |          | _   | -     | ÷        | ļ               | , mire           | ñ    | -    |          | (100) | -     | 771   | -           | 0    |       | ş Ζ. | MET.  | 400      | Fili | ľ |
| Mistadios          | 3                         |          | 1   | t ::  | 61       | 17              | 4                | 3    |      | 1        | +, '  | IÞ.   | 3     | ٠,          | 0    | -п    | ы    | 7.7   |          | ١    | ŀ |
| . Villarelbo       | 3                         | $\vdash$ |     | + ; - | a.       | 12              | † -              | Ť    | 7    | E.       | + ,   | a     | l'    | ÷           | 6    | ď     | 4.   | _     | °a'      | 1:   | t |
| E. Brivanca        | 3                         | 1        | 1   | 12    | ii.      | 1               | ii               | lii' |      | 1        |       | 0     | 1     | ī           | 6    | 1 . ' | ٠.   |       | a        | D    | ŀ |
| Burgos Prom.       | 7                         | † '      | ta' | + '   | G.       | 12              | tr               | 17   | ١. ' | 131      |       | 0     | 12    | 12          | 0    | g:    | i a  | ٠.    | " a '    | D    | ŀ |
| 8. Petencia CA     | 1                         |          | ù   |       | 5        | 1               | Ĭ.               | o'   | t)   | ü        | ٠,    | स     | -     | <del></del> | 1    | 7     | 1    | -     | 9        | Œ    | ľ |
| 7. Patencia        | 1                         | 1        | e   | 1     | 9        | Ť.              | 1                | 17   | l i  |          |       | 41    |       | 1           | lo.  |       | 1,   | , a   | 14       | 0    | ľ |
| 8. At Bamblion     | 1                         |          | 3   |       | a        | Ė               | h                | 0    | 1    | D        | -     | 0     | ŋ     | -           | 1    |       | 0    | •     | 1        | ì    | ľ |
| S. Viegue Camina   | 11                        |          | 1   | ٠.    | 1        | 1               | ٠.               | +    |      | 15       |       | T.    | 1     | 4           | 0    | 'n    | 1    | d.    | D.       |      | ŀ |
| 10. Becomit        | 1                         | 1        | ů   |       | র        | -7              | -                | 7    |      | D        |       | 3     | ā     | ,0          | 0    | a     | , 0  | 0     | 0        | D    | Ì |
| Auprier Leonie     | 19                        | 1        | ě,  | 1     | 0        | 1               | 1                | D    | 5    |          |       | स     | a     | 4           | 1    | 1     | 1    | 1     | 10       | ı.   | r |
| 2. AL MAZÁN        | 11                        | 1.       | 6   | 1 .   | 0        | 1.              | 9                | В    | CF.  |          | 7     | -     | 1:    | 0           | F    | 1     | 10   | P .   | . 0      | :    | ľ |
| 3 At Tordealling   | 3                         |          | i   | 1     | 44       |                 | 1                | D    | d1   | 15       |       | 40    | n     |             | 1    |       | Ľ    | -     | 0        | Ü    | r |
| 14, Sta. Marts T.  | 1                         | 1        | 10  |       | 0        | 1               |                  | 1    |      |          |       | 6     | 1     |             | 0    | · ù   |      |       | ,        |      | ŀ |
| 5. Laguna          | 0                         | 0        | O   | 0     | ₽        | ņ               | D.               | Б    | 0    |          | 0     | D     | Ó     | D           | D    | Q     | 0    | D     | i        | Ö    | ľ |
| A. Manufilin       | To                        | 1        | 1   | 10    |          | 1.              | ] 1              | o'   | 4    |          |       | 41    | 1     | 9 - 1       | 0    |       |      | p     | 1        | 1    | ľ |
| Arsedina           | 0                         | 1        | 0   | '     | 1.       | 1.              | 13               | o'   | ď,   | -        | ٠.    | a '   | a     |             | 0    | 1.    | 0    |       | 1        | 4    | ľ |
| Mirandin II        | 0                         | 1        | 1   | P.    |          | 1               | 17               | ō    | 31   |          |       | 0     | •     | -           | 6    |       | 10   | 7.    | 1        | 1    | t |
| - Radrigo          | 0                         | 1        | 1   | + -   | 1        | 广               | B-               | 0    | ij   |          |       | Ţ,    | ų.    | 4 -         | 0    | 4     | n    | 0     | 1        | 0    | ŀ |
| American a Print R | WEST.                     |          | F 8 | Ea    | -        | 2.              | union in         | -    |      |          | 10    | -     |       | -           |      |       | -    | _     | _        |      | 1 |

|                               | •          | E4                            |         |      |     |    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W)    | ЩĦ    | 48  | JO          | W  | NEW     |       |     |     |   |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|---------|------|-----|----|---|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------------|----|---------|-------|-----|-----|---|
| Galatriao 3                   | • :        | 3 Б                           | pig     |      |     |    |   | ı   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Epi   | Ųq.   | - 4 |             | ٧, | Up;     | de:   |     |     |   |
| (ed) en 2                     | <b>4</b> I | i A                           | ultin   |      |     |    |   | ı   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art.  | ľ-H   | - 4 | •           | G  | in St   | re in |     |     |   |
| Labora 0                      |            |                               | (alali  |      |     |    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ons   |       | - 4 | •           | ΨĐ | (Paul   |       |     |     |   |
| Taustin 4                     |            |                               | T-VIIII |      |     |    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rm Hi | -     | - 4 | •           |    | DIF     |       |     |     |   |
| Summer of the state           |            |                               | permy   |      | 26- |    |   |     |     | R   | polytical distribution of the last distributio |       |       | -   | •           |    | LIND    |       |     |     |   |
| Revision                      |            |                               | du      |      |     |    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 341   |       | -   | •           |    | page    | Fil   | H   |     |   |
| Alexa 2                       |            |                               | Onto    | week |     |    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ent   |       | - 4 | •           |    | V IIMII |       |     |     |   |
| ADRESA 0                      |            | 🗎 iz Burju - Burju - 😘 Alexen |         |      |     |    |   |     |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     |             |    |         |       |     |     |   |
| Y Aljugair Q                  |            | o û                           |         | E4   |     |    |   | ı   |     |     | <b>OLI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /EC   | life. | - 4 | •           | 20 |         | 04    |     |     |   |
|                               |            | ۰                             | Ti      | 172  | ŭ.  |    | П |     |     | me. | Cá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7     |       |     |             |    | R       |       | NA. |     |   |
|                               | 12         |                               | ß       | E    | P   | æ  | K | PI  | 14  | G.  | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | GJF   | 7   | 团           |    | 9       | E     |     | la: | ä |
| Latine Férris                 | 2          |                               | 1       | 0    | 0   |    | D | 1   |     |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     |       | D   | 0           | 0  | 0       | 0     | à   | 0   | Ī |
| Triantin                      | 3          | 1                             | 1       | D    | 0   | Ø  | u | a   | 1   |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 4     | u   | P.          | Q  | Ū       | D-    |     | 0   | I |
| Torres                        | 3          | Ť                             | 1       | 0    | 0   | 2  | B |     | 1   |     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D     | 2     | D   | Þ           | Û  | 0       |       | 0   | D   | 1 |
| 4. Ateca                      | 3          | Γ                             | L.      | 2    | 0   | 2. |   | 1   | ٠.  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 2     | 0   | 0           | 0  | 0       | 0     | 0   | 0   | Ī |
| S. Galler                     | 3          |                               |         |      | 41  |    | 1 | D   | 41- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     | <b>[3</b> ] |    |         |       |     | 2   | I |
| h. Morale                     | 3          |                               |         |      | ü   |    | 9 | 0   | ii. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |     | 3           |    | 1       |       |     | 1   | Ī |
| 7. Épita                      | 1          | 1                             | Û       |      | ñ   | 3  | 3 | à   | n.  | ů   | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ď.    | Û     | Ď   | 0           | 4  | Ď       | П     | D   | 3   |   |
| Catalogy                      | 1          |                               | 0       |      | 0   | 3  | 1 | И.  | Ι,  | Q,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 3     | 3   | 0           | ġ, | 0       |       | 0   | 0   | Į |
| I. Y Alagón                   | 1          | ١.,.                          | 1       |      | SL  | Ŀ  |   | 1   | L.  |     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$1   | L.    | Ŀ,  | D           | Ŀ  |         |       | Ç   | 1:  | l |
| O. Barja                      | 1          | Ĭ.                            | 0       | 2    | 0   | 0  | 0 | P   | 0   | B   | Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0     | 5     | D   | 8           | 1  | 0       | ٥,    | I   | Į Ö |   |
| 1 OLVEGA                      | 1          | 1                             | D       | 3    | 0   | 0  | 0 | 0   | 0   | Q.  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D.    | D     | 0   | o           | 3  | 0       | 4     | 1   | D   |   |
| Z. AGREDA                     | 1          | F                             | 0       |      | Ò   | 4  |   | 1   | L.  | 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T     | D     | 2   | 0           | ٥  | Q.      | -     | 0.  | 0   | Ĭ |
| 2 Ross                        | 0          |                               | O.      | ы    |     |    | 2 | 0   |     | 0   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 4   | 0           | ď  | 0       |       | 0   | L   | ĺ |
| 4. Lucius                     | 0          |                               |         |      |     |    | 1 | [0] |     | -:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ù     | 1   | 0           | Ü  | w       |       | ù.  | ]   | l |
| ( Married)                    | 0          | *                             |         | 0    | 1   | 10 | 2 | 0   | 0   | ٥   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     |       | ₽   |             | 1  | 0       | 0     |     | D   | ĺ |
|                               | D          |                               | 7       |      |     | 0  |   | 0   | 4   | F   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a     | 0     |     | 0           | 1  | 0       |       | 1   | .0  | ĺ |
| Artes                         |            |                               |         |      |     | 1  |   | D   | (6) |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | 10  | 0           | 1  | 0       | 0     | 4   | 1   |   |
| Artra<br>Novelea<br>Resvolute | 0          | _                             | Ď       | Ď    | Ь.  | Ŀ, | _ | Ť   | ō   | D   | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0     | 0     | 5   |             |    |         | 0     |     | 0   |   |



(magen la sutula de la \(\lambda\) Marcha BTT 7 Maros de Pozalmaro, nos

# Récord de participantes en los 7 Muros de Pozalmuro

BTT. La X edición de la marcha soriana congrega a 296 participantes / La prueba recauda 900 euros a favor de Pedalovida

La X Marcha BTT Los 7 Muros de Pozalmuro supuso un récord de participantes en la edición de este año ai ser 296 ciclistas lo que toma ror parte en la prueha La cita como en ediciones antenores recaudo ademas 900 euros en favor de la Asociación Pedalovida.

La cita no competitiva celebrada en la loca idad soriana supuso todo an ciuto de participación, en especial con los aficionados a la bit llegados desde otras provincias «Este inic hemos batido el record de participantes llegando casi al inite de los 300 De los 296 asistentes 215 han llegado de otras provincias o Comunidades Autónomas como Madrid La Rioja Navarra o País Vasco. Turmos hasia un cicusta de Sevil as seña la Miguel del Salta uno de os integrantes del C.D. Poza muro. Esos participantes tomaron parte en alguna de las cuatro pruebas de las que consta la marcha distancias de 28.54 y 73 kilometros a los que hay que añadir la novedad de e-bike de esta ed cion.

Todos los años la organización realiza nías con el fin de recaudar fondos para alguna asociación. Este año se lograron 200 euros que

irán a parar a Pedalovida. Integrantes de esta asociación explicaron a los asistentes la razón de su existencio, dar a conoce los viajes que realizan hasta Burgos para ser tratados de cancer al no haber radioterapia en Sona. «La gente que vino de fuera se sorprendia bastante por la situación» indican desde a organización

Los 7 Muros de Pozaimuro contó para la celebración de este año con 120 personas voluntarias ya sea para indicar el recorrido en algunos de sus puntos u otras actividades, una colaboración que es muy apreciada por los participantes.

# Buenas sensaciones del Grupo Herce en Valencia

VOLEIBOL. El equipo de Alberto Toribio cae 3-2 ante Sporting de Lisboa y supera 1-3 a Léleman en sus primeros amistosos

### SORIA

El CA Grupo Herce ofrecto buenas sensaciones en sus primeros amistosos de prete inporada, unos anustosos por los que tuvo que trasladarse a la capital del Turia para dispu ar un in angular internacional ante Sport ng de Lasbilas. CV Leleman Conqueridor de Valencia.

En el prime o de los compromisos, celebrado el sabado, el conjunto cereste se enfrentaba al Spurting de Lisboa en un partido que se re solvia en la break a lava del con junto luso (18-25, 25-16, 20-25, 25-25) y 8-15). Ya el domingo al menodia los pupilos de Alberto Toribio se enfermidan al equipo local, C.V. Lébero an Valencia. Con anto acque de trotaban por cultura de 125, 25-26 y 24-26). El Sporting de Lasboa, rival de los celestes en la Copoliber aque se celebra en Portugal el 21 y 24 de septiembre se proclamo cam

peòn de torneo das ganar en el primer encuentro al (N), a en an por 1-g, logrando así imponerse en los dos empromisos dismilados

BLCV Grupo Herce sigue ahora con su puesta a punto durante la pretemporada Los proximos amistos si de l'equi, il centin lugar el préximo fin de semana en Los Palantos ante C.V. Manacor choques que se han programado para sébado y domingo.

## DEPORTES TRAIL MUNDIAL DE SKYRUNNING



Durante tres dias la provincia ha sido ia capital mundial de las carreras de montaña con la presencia de más de 40 selecciones nacionales cuyos representantes han participado en las tres pruebas en liza. 🐠

# España brilla en Pinares

TRAIL. La selección española logra 5 oros, una plata y un bronce en el Mundial de Skyrunning / Alain Santamaría se cuelga el oro en la modalidad Sky / En la carrera Open el soriano Daniel Izquierdo se alza con la victona

### SORIA

La distancia sky cerrò ayer el programa del campeonato del mundo de skyrunnung que desde el viernes aonge la décima edición de Desaffo Urbión celebrado en la provincia. Y lo hai hecho exhibiendo su clásico recorrido de 37 km y 2.600 m de denjivel positivo, el trazado que cada año disfrutan miles de corredores en la siernade Urbión. A las 8,30 de la trazhana se dio ayer la sa idda, primero con os apprantes mundialistas, y después con los listoritos a la modalidad open.

E. día volvió a respetar con una el matología ideal para correr por montaña y sobre un circulto que ofrecia a los pardcipantes la subida al pico Urbión, techo del Ernerario a 2.228 metros de altitud, y el paso por la espectacular Laguna Negra, dos de las Joyas naturales que esconde el Parque Natural.

La prueba en categoria mascullna na ofre to especia culo resde el principio hasta el final, con varios at etas a ternándose en la primera posición, entre ellos el italiano Lo tenzo Bettama, el norteamentano Joseph Demoor y el espafiol Alan Samamaria. Una
pelea feroz que se saidó a
favor dei corredor riojano,
quien rogró despegaise er
el tramo limal de, recerr
do para encarar la bajada
del hayedo con cletro cochon y entrar en la meita de
Covateda en un tiempo de
ah 3371, puevo récord del
circulto (arreba, ándoselo,
al leonés Manuel Merillas)

Alain firmaba astiun do blete en un fin de semana inolvidable donde tam bién se llevó e oro en la prueba combinada (KV+Sky) y por equipus, ya que la Selección Espa fiola fue la ganadora ab solutra del Skyrunnang World Championship 2024

con 928 puntos.
En segundo i gar entraba finaacente Deltrami (3h.34.2a) y en textero el carismánico corredo i apones flay ceda (3h.39.2). Por parte del combinado español el nsturiano Dirasa Pe-



Uno de las participantes en la prueba celebrada ayer. MONTESEGURO PUTO

reira lograba una meritoria quinta plaza (3l. 43 3t) y el anda uz Raur Ortiz un décimo puesto (3h 5mb).

La categoría femenina poco tuvo que envidiar al cuadro masculino. Día Inolvidable para la selección de Suecia que se adjudicó el oro y la piata individuales gracias a las actuaciones estelares de dos atietas semidesconocidas Louise Jemberg (4h 25.37). Barbro Fjallstedt (4h 27.3), primera y sogunda respectivamente. El podio femenino lo completaba otra de las favoritas, la mexicana Karana Carso, do (¿b) 30/27). Entre las españolas la mallorquina Be-Calero fue septimo (¿b) 40/20) y Resalmanna Juana Montaño duodécima (¿b) 52/57).

### ESPAÑA, CAMPEONA

Los campeonatos del mundo de skyrumning (ISF) estrenaban esta temporada nuevo sistema de punhuación, de mouo que, en cada una de las modalidades (Kilómerro Ver ocal, Skyultra y Sky) se considera ban las posiciones de los cuatro metores atletas por país computando categoria mascullina y femenina, además de la combinada y de la medada por selecciones nacionales.

Ast, con un tota, de gaß puntos £spaña ha sido la ganadora absoluta, Italia segunda don 886 puntos y Japòn tentera con 736 puntos. Además en el medallero la Selecctión Espadola a Carva las 7 présens (5 00s, plata y 1 bronce) al igual que Italia (a 010s, 2 piatas y 3 bronces) mien has que con 4 se sitisan Tapón (i plala y 3 bronces) y Suecta (2 platas y 2

## TRAIL MUNDIAL DE SKYRUNNING DEPORTES



bronces). Otros países que tuvir

bronces). Otros países que tuvieron también medalfas son Estados Unidos (2 platas). Suiza (1 plata). México (1 bronce) y Francia (1 bronce).

### TRIUNFO SORIANO

Apenas dos minutos después de darse la salida del mundial, se hacia lo propiocon la modalidad Open, compartiendo el mismo recorrido de 37 kilómetros para aquellos corredores que se inscribieron a título individual. El atleta soriano Dani Izquierdo, uno de los candidatos favoticos, cumplió con los pronósticos y se adjudicó el triunio merced a un tiempo de 3h 55:49. Le acompañaron en el podio Daniel Remón, con un crono de 3h 59:54, y el corredor local Rodrigo Vicente, con 4h 04:04. En categoría femenina la gran fa-

En categoría femenina la gran favortia también cumplió las apuestas y venció con mucha autoridad: Othana Korrazar, flustre corredora vasca y gran conocedora del terreno en la sierra de Urbión, detenja el cronómetro en 4h 3500. Miner va Muñoz se llevabala medalla de plata (5h 0513) y Victoria Barrul el bronce (5h 3000).

Así se cerró un fin de semana histórico para la provincia de Soria, acogiendo una cita deportiva internacional de gran calado y en la que se alcanzaron cifras récord; basta 41 países tuvieron representación reuniendo a un total de 310 atletas de los cinco cominentes. Nunca antes un mundial de skyrunning había tenido tanta variedad de selecciones nacionales.





Varios
participantes
durante la prueba
Sky de 37
kilómetros
celebrada ayer,
prueba con la que
se cerraba el
Mundial de
Skyrunning que
desde el pasado
viernes se ha
celebrado en la
provincia.
REPORTAJE GRÁFICO:
MONTESEGURO FOTO







## ANUNCIOS BREVES

### VENTA INMOBILIARIA

101

VENDO en la Miñosa a 4 Km de Al-mazán, almacéis 275 m2 más petio de 120 m2. Opcional anexo parcelo apricola de 0.2266 Na. 690 331 641.

SE YENDE Exchera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7. junio al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vahículos eléctricos.

### **ALOUILERES** INMOBILIARIA

APARTAMENTO on aimilier totalmacion en: 650 248 461

# INUEVA FASE DE VIVIENDAS! 1 DORMITORIO ...95.000€... 2 DORMITORIOS \_119.000€\_ 3 DORMITORIOS \_160.000€\_ ADOSADOS ...209.000€...

### MOTOR

601

SE VEMDE Citroën C4 alio 2008. 210.000 km. \$.000 euros. Tel. 630070931

### **TRABAJO**

701

CERVECERIA bar Torquato nece sita carsarero-a. Envianos lu cureiculum a: info@forcusto-so: ria.com o biimones al 654 533 67

> sus esquetes 975 21 20 63



### FARMACIA DE GUARDIA

### Mª del Mar Lérida Garcia

Tel. 975, 220, 709

### EN LA PROVINCIA

Del 9 al 15 de santiembre

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, OLVEGA (dias 9 a 12), ÁGREDA (dias 13 a 15), SAN ESTERAN, SALAS DE LOS INFANTES (BU) (24 ft.)

DURUELO DE LA SIERRA Y ALMENAR (HASTA LAS 22.00H.)

### FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO

Dolle Derrancuse Mertinez C/ El Collede, 46, Tel. 975.212.443 Do funes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Mº del Mar Lúrida Garcia C/ Valorsadoro, 22. Tel. 975.230,709 De lunes a viernos de 09.00 a 22.00 la

Mª Delover Sánobez Barrolco Avda, Mariano Vicén, I. Tel. 975 211.988 De lumer a viernes de 09.00 e 20.00 fr.

Mª Victoria Martinoz Bultrán C/ Marqués de Vedillo. 3. Tel. 975.211.193 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martinez Barcia C/ La Tojora, 2, Tet. 975.2/1834 De lunes a viernos de 09.00 a 20.00 h.

hromaculada Garazález Gestabra C.C. Camaretas. Tel. 975.249.002 De lumis a sábado de 10.00 a 22.00 h.

# EMBALSE CUERDA DEL POZO N. 181.75 DK 20102090000

### EL TIEMPO / HOY



### TELÉFONOS DE INTERÉS

SORIA EMERGENCIALI BOMBEROS POLICIA NACION QUARDIA EPVIL CIBLIZ ROJA POLICIA LOCAL HERDRIGLA (em AMBRILANCIAS HOSPITAL EL MINÓN TAJUS

RADIO TAXI

086/975.220700
087/075.210372
0812/975.220350
975.822.222
112/975.31.802
975.230.000
875.234.900
975.231.904
975.231.904
975.231.904
975.231.904
975.231.904

PROVINCIA Almazan O Burgo do Gu San Estrican d Agrada Givaga

TELE-ROTA CENTROS DE SALUO Arcon do John El Gurgo de Osma

CENTROS DE ACCION SOCIAL

Zone Ster
Berlangs de Dieten
Priseros Mer la
Zone del Moncarpo
Bineros del Dieten
Primeros Sper
Tineras Afras
ASSINDIAFASENTO A LA MILIJER

ENFORMACIÓN JCYL RAHSPURTES

975 000 558 975 000 071 975 000 094

973 101 094

### MUSEOS

MUSED HUMANTINO Sary Tell 975/22-12-975 pers carries

## MUSED PALEONTOLOGICO

Ambrone Dominger y festivat: 10.00-14.00, Lunus y varies certado por descar

### EMMITA DE SAN BALFOELIO

ERMITA DE SAN DESSAN DESCA Coalities de Barlanga Dal IVS al DEB De IO 00 a M. DÓ y de 1700 a 21.00 horaz Mirosa basen y mariera Dol IVS al 2012 de mitinates a sabado de IO 00 a M. DO y de 10.30 a de 100 mas dominges y instrema. Le IO 00 a M. DO LB DO y les dominges y la steven. (le R) DO a M Del 1/4 al 31/5 y del VR al 36/10, (le preventes a nà bazin de 10:00 a 14:00 y de 46:00 a 18:00 le

### CLAUSTRO'S JUAN DE DUERO

Boria Init 875 | 23 -112- Rt. Laws carrade per descarso.

### MJMARGIA

Barray Tell 975 / 40-07-12 Domingtor y festives: 10.000

### HLDO, Lunes certrals our descarso.

TIERMES TIERANES
Montrejo de Trexmos
Not 975 / 16 - 64 - 96 Dosergos y festivo e 10.0014 00. Lones cerrado por descareia

### 4s. (0.00-44.08. Cuesto (Komingos y Bustivi enerado por dunta

## Voll. 975 / 34 · C3 · 96. Grupos: realize los dipa previo periosion do hiera em el tolóderas 975-34-01-96

CONCATEORAL OL SAN PEDRO TAN 975/21-65-51 California en erreterno comado, encupio por los randes en horse de culto. En verses: (0.00-25) 80.

## EL CLAUSTRO BOMANICO Verano: III 06-44 00 y (700-20.00.

Invienn cabado, domingo y festivos; 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

### COLEGIATA NTHA, SRA, DEL MERCADO Bertanna Tell, 875 / 34-34-33.

Telo et ain. Heravis de apertura, de Merceles à Ocasiego (2.00-14.00 y 15.00-17.30 la Luien y

ALOMA, STERIO CISTERCIENSE Santa Maria de Heerta Fall. 975 / 12:70-02 Februet alin. 10-12; 16-10. Ommignes y fastives. 11:30 a.12,30 celebración de los servicios refigieces. O em lego-bardo

### AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS

### Medinacoli

(Abserts the Juniors a discovery) - Visitas concretadas todas les dias.) Hypertir 11,00 a 44,00 h. y 18,00 a 20,00 h.

### AULA PALEONTOLÓGICA

Tilliar del Tilio Tullo, 975185093-925795477 Horario: Mañanas: de II a 14. Tuedes: do 17 a 31 El Aula abrisà sedos l'os dias de la nomeno hasta

900 (23 505

975 341 JE

### ANLA ARQUE DI ODICA "EL CERCO DE

ANNA ASCOA! Claretay Portudo II de agorea a 31 de pertidos. Horaro morestas a demengo de 10 a 14 y de 16

### MUSEUS ETHOLOGICUS

En Terroambilia, Valdermunda, San Apili es de Seria, fronambles de Medesanati. Aktobila de Marqués Coento de Sossa y Barca existen would be see, yo find the use y expension where pure of publics on general.

### M. DE LA VENERABLE SOR M' JESÚS DE

Usmar previousets.

### **EL TORIVON DE MOVIENCAS** Quranto al vergeo ablarto de estirpolo devengo, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20

975 300 461

## FUNDACION CULTURAL DE BLAS-

# VILL ODRES El Burgo de Da Tail. 975341006

Tar. Sr.3341005
Herario de Invierna. Abjorto nibados. De 12 o Mily du 17 a (B. Yvotos guiedos a divernas celectroses (utosto gue. arqueológica aucobies castellamo-leonoses y de artis

### CIDICIRO TEMATICO DE LA CERÁMICA EM

Hacarin. Morara a voomes de ID o 14 horas y de 16 na carrada i Domingo y teun de 12.00 a 14.00 her se.

## PARQUE TEMATICO DEL ROMANICO (SAN ESTEBAN DE GORMAZ) Heranio Mortes a demongo de 8.00 a 14.00 Novan de 17.00 a 20.00 horas.

Tell 97586045, www.parqueramento.com Camino Melino do Jon Ojon.

### MEDIC AMBIENTE PARQUE NATURAL

MEDIO AMBRIENTE, PRISTANTE PRISTANTE PRISTANTE PRISTANTE CANNON DEL RIO LOBIOS.
Contro de visitantier: Necession informataine, admirto lado la de encesario del pristante cade rio facto las sidas de la di si di ed el 30 higaria.
Valta salta interpretaction, visitas pasticoliumo e sobierto vollen las rides del al di y de 16 a el 16.
Conserva segunizado, cello gregoli. toras. Grupos organizados citin previa (975/363564 de 9 a 101 mes). Máximo 50 personas, grupo. Yeara guinda. Direc delletidados consultas muestroria.

### CENTRO AMCOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece cras mitològicas guindan, era argustelan per infrante, metos quintos de milaritacido turistica o de abentilicación de seulas, are come curses y talleurs. Horacus De I de Catalare a 30 de Naviembre esta abiento da relarceles a sabado de 10 a 14 y de 10 a 19. Cos depringos de 10 a 14. Mán anformação o co depringos de 10 a 14. Mán anformação o co omical y ka

### CINEYTV

## **CARTELERA**





90.2 FM 93.2 FM

91.6 FM

101.9 88 - FM 92.9 FM

103.4 FM 97.7 FM 97.8 FM

99.8 FM 88.1 FM .9.6 FM 102.8 FM

94.1 FM 97.1

|        |                                                                             | 3     | ESION | ES    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| SALA 1 | -MI AMIGO EL PINGÜINO<br>-EL 47                                             | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 2 | -PADRE NO HAY MAS QUE UNO 4<br>-EL CUERVO (THE GROW)<br>-PARPADEA DOS VECES | 18.00 | 20.15 | 22,36 |
| SALA3  | -BITELCHÚS BITELCHÚS                                                        | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 | -ODIO EL VERANO                                                             | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 | -BUFFALO KIDS<br>-DEADPOOL Y LOBEZNO<br>-DIABOLICA                          | 18.00 | 20.15 | 22.35 |
| SALA   | -GRU 4. MI VILLANO FAVORITO<br>-ESTACION ROCAFORT                           | 18.00 | 20.30 | 22.35 |
| SALA 7 | -ROMPER EL CIRCULO<br>-ALIEN: ROMULUS<br>-LA TRAMPA                         | 17.45 | 20.15 | 22.35 |
| SALAS  | -OEL REYES 2 (INSIDE OUT 2)<br>-EL CONDE DE MONTECRISTO                     | 18.00 | 20.30 |       |

Martius certado por diescana die persignal. Wildesphas en los sines Lara Programa Cine Sánior paira que Los mayores de 65 altos pueden ir al cine por Z ecros.



### PARPADÉA DOS VECES

Estados Unidos 2024 Dirección, Zón Kravitz Reparto, Naemi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Goona Davis y Kyle MacLachlan Sinonsis, Cuando el multimillonario del sector tecnológico Stater King (Tatum) conoce a la camarera Frida (Ackie) en se gala benéfica, surge una fuerte atracción.



### **EL CONDE DE MONTECRISTO**

Francia 2024 Dirección, Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patelliere Reporte, Piorre Nines Pierfrancesco Favino, Oscar Lesago. Sinopsis. Todos los suerios del given Dantes están a punto de hacerse replique. Por fin prodra cesarse con el amor de su vida. Marcedes. Pere su éxito inspira celos desde varios frentes. Traicionado por sus rivales y denunciado como resembro de erea conspiración pro Bonaparte, es encarcelado.

0000 Informateisler OLE Con la música e tedas partes **OELO** Cuerries en la bruma **COMOS** Espaços Abierto 10:05 Lo ampior de Escápaite de viaje 40:20 Acassilea Hord

R23 Programment I Deal R551a 8 Noticins 14:30 CyLTV Noticias

**EdD** El Hompo 525 Campe ai dia

ESO LE Bussin Pro-18-05 La S Magazina 18:05 Cvt. PV Hoticias. Con lengua de signos.

IBHO El tiempo 1860 Lo major de Naturalisea Viva

IRAS Depar De oscenario para essar 2000 Dat TV Noticine

2040 El trempo 2058 La 8 Noticias 20-55 ( a 8 Notices 21:30 Rediffusion La 8 Magazine

72:30 La 8 Nisticias redificación 08:00 Redifusión La 8 Muezzono 0205 Inference

### CVL 7

17:30 Agreem acción. 67-55 Proclimpions

06/Shramorran

Com la mástica a tedas partes.

16-6 Mundo miturgi. #55 Grane e are. Actualished the murals traction

25 Espacio Abierio 12:05 Ultreia. El camino a Santiago, Arasaga a

12:55 Clap. Programa especializado en cultura.

ordalividad y artes escénicas. Mc30 Cyl. PY Hoticias I. Cum Antonia Reveals

IS-IN Fit Terrono C. 5-25 CyLTV Noticias I (Redification).

1655 Cine de tande: Edge of America, 2004 1745 La mejor de Escápare, Montaña polors

Con la enúsica e todas partes. #56 Flash B campo al dia.

20:00 CyLTV Noticios 2, Com Mario Minfes 20-0 STiemen 2

20-55 Avance Cunstido de Prioridades. 2000 Me vueivo ai pueblo.

23-50 Cuestión de providades 23: III Me vuelvo al nueblo.

00:30 CyCTV Noticlas 2 (Redifusión). 00:40 El Timpo 2 00:50 Flash Corra de morcados.

IDEX Daestión de prioridade

### CINES MERCADO Lunes, 9 de septiembre SESIONES SALA 1 - BONNARD, EL PINTOR Y LA MUSA (VOSE) 18 00 - NUEVA TIERRA 20.30 SALA 2 - SILVER HAZE 1715 - UN SILENCIO 1915 - VOLVERĖIS 21.15

| Martes, 10 de septiembre              | SESIONES |
|---------------------------------------|----------|
| SALA 1 - BONNARD, EL PINTOR Y LA MUSA | 16:00    |
| - NUEVA TIERRA                        | 20.30    |
| SALA 2 - SILVER HAZE (VOSE)           | 17 15    |
| - UN SILENCIO (VOSE)                  | 19.15    |
| VOLVEREIS                             | 21       |



### TIN SILENCIO

Belosca 2023 Dirección, Jnachem Lafosse. Reporto Erromanuelle Devos, Daniel Autauil, Matthieu Galoux, Salome Dewards, Jeanne Cherhal Louise Chevillotte, Benoît Poelvoorde Sinopsès. Astrid, esposa de un reputado abogado, lleva 25 años silenciada El aquilibrio de su familia se derrumba de reparte prando sus bijos empiezan a bijscar



### SILVER HAZE

Prises Bajos 2024 Dirección, Sacha Polak, Reporte Victy Knight, Earne CreedMiles, Charlotte Knight Archie Broten Sinepsis Sierdour anna Franky pure of un accordence que la decideocial as para sierme. Galvisdespues solden untativoudraesim por responder plan interrogantes, la han cerrado al amor, hasta que senoce a Rovence; una de sas parsentes. Es una premintalista, que la myte a expanir Se au ramadard accogner dula un su hogar.

# CARLOS CUESTA



# DALE VIDA A TU TEJADO

Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





LINES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024

reletin v Purfellelitanb C. Morroles Correctine, J. Street, a. Holto.

ME NIEGO, y me rebelo con be y uve. Con be, porque no acepto al sanchismo redentor como forma democrática; y con v. porque lo digo a las claras. Viene esto a cuento por la aventura personal personalisima -tqué gracia ese Comisario Montalbanolque me tocó vívir en vivo vivisimo el sueves pasado. Acudi al cóctel que este mi periódico suele dar con motivo de las Fiestas patronales de Valladolid en la Leyenda del Pisuerga.

Me encanta hacerlo porque, primeto, es la ocasión perfecta para saludar a mis compañeros de periódico que me permiten ejercer la libertad de prensa. Segundo, para compartir en carne mortal opiniones con los políticos sin distinción de afiliación, génem, número y caso. Y tercero, para charlar con el público que aún conserva intacta la sana costumbre del saludo cordial sin más implicaciones notariales.

Hasta aqui, miel sobre hojuelas. La cosa se torció, al menos en mi fuero interno, cuando me di cuenta de una insignificancia que pululaba como pez en el agua en exos momentos de esparcimiento y de convivencia democrática en los que todo el mundo es bueno o anarentamos serio. Unos y otros, políticos y na políticos, cre yentes y gentiles, ciudadanos de a ple y de encopetado abolengo -y como si les hubieran dado cuerda para ocultar jos problemas candentes en politica-, repetian la misma consigna, y que a nu me resultó sospechosa por su puntual insistencia y unanimidad: · Hay que guardar las formas»

Totalmente de acuerdo: hay que guardarlas por elemental educación. Pera como servidor es muy puntilloso y muy puñetero con los conceptos, y sobre todo con las palabras repetitīvas, cuando por cuarta o quinta vez me insistieron con tonillo afable y con gestos bonachones la retabila de que había que «guardar las formas», pues qué quieren que les diga... Pues que me sentí concernido, y señalado en el menú de la cubierta del barco junto a unas alubias con oreja riquisimas: Antonito, ojito que las olas del Pisuerga pueden barrer la cubierta.

Dejemos tos angelismos y vayamos a los distingos. Que esta expresión tan ecuánime me la soltaran los del PSOE como militante consorte que soy, y además como un antisanchista hasta el zancajo, pues lo veo has-

# Guardar las formas

ta normal, justo y ne cesario. Pero concé-danme la duda del disidente como un mal trago que hay que aguantar cuan do las cosas en politica se conciben mal

y se resuelven peor. El mismo Che

Guevara, que era un criminal con per-



mo un dogma los del PP -- nosotros tene mos que guardar las formas», me recalca ba un joven senador con un convencimien to de martirto a nunto de ser inmolado en

el Coliseo-, me dejó de piedra. No sé... como si me dieran lecciones de buen aparcamiento y como si no tuviera más remedio que aguantarlo, porque quien manda manda, y su voluntad es la del hombre superior cuva inte-

tas las cosas sobre lo que es una forma y guardar las formas. Teresa de Jesús decla que es una especie de trampantojo. Una forma no es más que una figura de pensamiento que define lo que es una cosa en si y en cualquiera de sus manifestaciones, y que, curiosamente, ha tenido va loraciones distintas a lo largo de los siglos. Guardar las formas en democracia es una entelequia ideal que sostiene las reglas del derecho, del orden, del bien común, y del buen entendimiento entre iguales.

Fuero de aqui, eso de guardor las formas implica una responsabilidad capital, pues tiene una fragilidad muy delicada que hay que defender con una ferocidad nada complaciente frente a la intromisión de los tiranos o de cualquier otra veleidad política. Cuestión de prevalencias y de claridades incompatibles. Un tirano no negocia libertades, sino esclavitudes, impone sus propias ideas, su justicia, sus actos, sus determinaciones, su propio orden, y sus formas de involucion antidemocrática con vocacion de eternidad,

Y esto en resumen, es el tirano y nepote Sánchez con su alternativa democrática de «neverita» desde su primer dia de mandato, y sin guardar las formas más elementales, acabar con la unidad nacional; pactar con ladrones, separatistas, y con todos los enemigos de España; colonizar y envilecer las instituciones democráticas hasta el crack constitucional más estrepitoso: cambiar la balanza de valores de una sociedad que fue libre con la Constitución del 78: y dividir y subvertir a la sociedad con un lenguaje trufado de persistencias progres y de corrupciones laberínticas.

ay con esta carra de presentación tan impresentable, la leal oposición, que preside Feljóo, nos pide a los ciudadanos libres guardar las formas, educación, mantener cerradas nuestras mentes como nuestras bocas ante las maniobras de un tirano co

rrupto que alardea de tener «un gobierno limpio»? Ya es tarde. Nuestro ejemplo literarlo se nutre directamente del vis a vis entre Pedro Crespo, el Alcalde de Zalamea del siglo XVII, y un capitan drano y libertino que quiso ser rey impune y que exigia bilateral respeto: «Y aquí, para entre los dos,/ si hallo harto paño en efecto,/con muchísimo respeto/ os he de ahorcar, juro a Dios»



